DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022

## LARAZON



DIARIO INDEPENDIENTE DE INFORMACIÓN GENERAL · AÑO XXIV · 8.649 · PRECIO 2,30 EUROS Y CON REVISTA «DIEZ MINUTOS» 3,20€ (REVISTA OPCIONAL) · EDICIÓN MADRID



2 OPINIÓN

Domingo. 18 de septiembre de 2022 • LA RAZÓN

El ambigú

## La polarización y la memoria



Enrique López

lpresidente del Gobierno por fin ha admitido que su estrategia es polarizar al país. Su objetivo no es resistir frente aninguna crisis ni mejorar las circunstancias de la nación sino intentar sobrevivir el resto de su mandato y buscar la forma de movilizar el voto de la izquierda. Por eso sus mayores esfuerzos los dedica a ser oposición de la oposición y a pulsar continuamente el botón de la bronca partidista. Su estrategia, que en lugar de pisar la calle consiste en embarrar el terreno, resulta demoledora para los ciudadanos, que necesitan respuestas responsables ante los enormes desafíos a los que nos enfrentamos. Sin embargo, el alejamiento de la realidad lleva directamente a manipularla y negarla. Por eso, solo una persona como él puede hablar del problema que representa defender los intereses «de los de arriba», olvidando que, en el imaginario de todos los españoles, y gracias a las continuas cesiones de su Gobierno, esos son Arnaldo Otegi y Oriol Junqueras, Abandonada la socialdemocracia e incluso el constitucionalismo, perdido cualquier atisbo de responsabilidad pública, se entrega a un populismo y a un atavismo inéditos en los gobiernos democráticos, estableciendo que lo único que importa es quiénes son los nuestros y quiénes son los demás. Por eso se preparan más indultos para políticos que no pueden estar presos, en este caso miembros históricos del Partido Socialista, perdonando la peor corrupción de

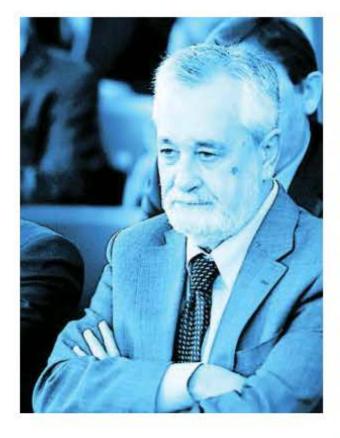

Son ya muchos los episodios de cesarismo, sectarismo e injusticia

la historia de la democracia, mientras se montan comisiones de investigación para realizar juicios paralelos a las siglas que se le oponen. Asunto especialmente grave el de los indultos, que se transforman directamente en un insulto para los ciudadanos honrados y para el conjunto de los contribuyentes, como ya ocurrió con los malversadores sediciosos del independentis-

mo catalán. Se agarrarán para concederlos a los votos particulares, como si en la sentencia que sirvió de excusa para la moción de censura no los hubiera habido, y aprovechan para arremeter nuevamente contra la Justicia y especialmente contra el Tribunal Supremo, que ha sentenciado, en 1.205 folios que ya son historia de nuestra Justicia, que Griñán conoció y asumió año tras año el desvío de los fondos públicos, así como que intervino en un sistema de presupuestación ilegal, con conocimiento de las consecuencias que ello podía tener en la gestión, así como las ilicitudes perpetradas con el dinero de los EREs. El clima de polarización partidista y de ruptura antisistema propiciará una decisión sectaria, sin amparo jurídico ni interés público, únicamente guiada por el puro beneficio de una formación política que se indulta a sí misma, negando a los españoles la igualdad ante la ley que establece todo nuestro ordenamiento. Son ya muchos los episodios de cesarismo, sectarismo e injusticia. Son excesivas las cesiones, tanto a los chantajes de los socios como a las pulsiones partidistas propias. Es demasiado utilizar la polarización, la ruptura y la división, que afectan directamente a nuestra capacidad para convivir juntos, para cosechar más minutos de Gobierno y un puñado de votos. Tanto y tan grave que no habrá casting de La Moncloani entrevista en Televisión Española que pueda impedir que los españoles, cuando ejerzan su voto, sea el día que sea, realicen un mínimo ejercicio de verdadera memoria democrática. No habrá que retrotraerse ni 40 ni 80 años, bastará con el último lustro: los presos que se acercaron a cárceles vascas, los que salieron de cárceles catalanas y los que no entraron o pasaron brevemente por cárceles andaluzas. A la crisis económica se le suma una más grave como es la crisis institucional, peronuestra democracia es fuerte y los superara sin lugar a duda.

### Las caras de la noticia



Rafael Nadal Tenista

### Premio «Camino Real» de la Universidad de Alcalá de Henares.

Su Majestad el Rey entregará al gran deportista español el galardón que concede el Instituto Franklin, de la Universidad alcalaína, a aquellos profesionales españoles que con su labor contribuyen a reforzar los lazos con Estados Unidos.



Carlos Mazón
Presidente del PP valenciano

### Propuesta educativa plena de sentido común.

El líder de los populares en la comunidad valenciana propone la gratuidad de la enseñanza entre 0 y 3 años para todas las familias, medida que financiará con la supresión de 45 altos cargos políticos que desempeñan labores supérfluas.

### Apesar del...

### Progres, gustos, nervios



Carlos Rodríguez Braun

los progres hay cosas que les gustan y otras que les ponen de los nervios. Rara vez perciben que, en el fondo, son las mismas cosas.

Hace muchos años escuché a un líder del PSOE que declaró: «a los socialistas nos gusta redistribuir». Se olvidó de añadir la clave de la izquierda, que detectó Margaret Thatcher: lo que los socialistas redistribuyen es siempre lo ajeno. Si los progres redistribuyeran lo propio, serían cristianos. Porque Jesucristo, a cuya Iglesia la izquierda no ha dejado de hos-

tigar, nos convocó a ayudar al prójimo, no a arrebatarle a unos lo que les pertenece, para entregárselo a otros, a quienes no les pertenece. Eso se llama robar, y está mal -véase «Venerable Síntesis Liberal: los Diez Mandamiento», aquí: https://bit.ly/3QJO9om.

La izquierda odia la propiedad, la ajena, claro. Y especialmente la propiedad acumulada por los trabajadores. No es casual la aversión de la casta de Podemos hacia Amancio Ortega, porque es rico, y es cualquier cosa menos un niño rico. Es untrabajador desde su infancia, no como los doctores que nos aleccionan desde la política y los medios progres, a los que tanto irrita Isabel Díaz Ayuso, a la que tampoco pueden acusar de hija de millonarios o aristócratas.

Truenan entonces los progres contra una supuesta falacia, «Impuestos o libertad», que es algo que cualquier trabajadora entiende: su sueldo es suyo, y no quiere que se lo quiten. Cuando este rechazo es diáfano, y encima se plasma en resultados electorales adversos a la izquierda, como está pasando en España desde hace algún tiempo, los progres se ponen de los nervios. Estos liberales desvergonzados, aseguran, embarullan las estadísticas, cuando en realidad nadie lo hace como la izquierda, con cifras y mucha propaganda -puede verse «Hacienda somos todos, cariño» https://bit.ly/30fUiXL.

Pero los mismos impuestos que han llevado a que el pueblo rechace a los progres son el resultado de la política redistributiva que a los mismos progres tanto les gusta.

Y lo peor es que, como son demócratas, están en un callejón sin salida. Si no rechazan la democracia, y el pueblo en democracia los rechaza a ellos, ¿qué hacer?

za a ellos, ¿qué hacer?
Pues, claro, alegar que cuando ellos pierden
porque al pueblo no le gusta el socialismo, es
que la democracia está peligro, y hay que salir

a la calle.



Ibrahin Raisi Presidente de Irán

### Horror por la muerte de una joven que llevaba mal el velo islámico.

La sociedad iraní, privada de la libertad de expresión, está enfurecida por la muerte, a manos de la Policía religiosa, de una joven de 20 años, que fue detenida por llevar mal el velo y conducida a una Comisaría para su «reeducación».

https://bit.ly/byneonss

**Editorial** 

## Ayuso o la guía de la política práctica

egar que la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantiene una línea diáfana de confrontación ideológica con la izquierda sería mentir, pero, al mismo tiempo, no contiene toda la verdad sobre uno de los fenómenos políticos más caracterizados del panorama español, con quien, hoy, LA RAZÓN mantiene una larga entrevista. Y esto es así porque, como se deduce de sus respuestas, la presidenta madrileña tiene una percepción extrañamente lúcida de lo que es posible y práctico en la gestión de lavida pública, esdecir, anclada en la realidad, frente al voluntarismo político, que es la esencia y el lastre del populismo. Que ello le conduzca indefectiblemente al choque frontal con el gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez no responde más que a la lógica de las cosas. Y, así, si Díaz Ayuso se ha convertido en la bestia negra de la izquierda es porque, en el fondo, representa el éxito de una fórmula política, de una ideología, que no solo pasa olímpicamente sobre los viejos dogmas de un socialismo que no acaba de encontrar su sitio, sino que no tiene el menor reparo en señalarlos. No es, por supuesto, sencillo contender con una figura como Ayuso que no responde a los estereotipos del imaginario izquierdista más pedestre. Por ejemplo, cómo se defiende con un mínimo de credibilidad el mantra de que la dirigente popular busca la destrucción de la sanidad pública en favor de la privada, cuando en lo peor de la pandemia impulsó la creación del mayor centro de atención hospitalaria de urgencia, por supuesto, público, en la sede del Ifema, lo que desembocó, posteriormente, en el muy público Hospital Isabel Zendal. Nada más ridículo que aquellas críticas de la izquierda doméstica, mientras las delegaciones internacionales se deshacían en elogios. Con un problema añadido, que la mayor parte de la opinión pública no compró la mercancía maniquea de esa izquierda, que miraba sectariamente para otro lado cuando el viento se llevaba las tiendas de campaña de un hospital valenciano. Pero, sin duda, el factor que más desconcierta a sus adversarios, prácticamente enemigos, es la conexión trasversal que provoca su figura entre las gentes del común, esos «tabernarios» que representan el modo de vida de la inmensa mayoría de los españoles, más alegre que triste en todas las circunstancias; más tolerante que inquisitivo, individualista sin excesos, con un punto cínico ante lo irremediable y, sobre todo, de los que se levantan cada mañana para dirigirse a su tarea. Y, ahí, en ese campo, Isabel Díaz Ayuso es imbatible porque no busca transformar ni la realidad ni al individuo, solo abrir los espacios necesarios a la iniciativa empresarial, crear el caldo de cultivo para que se desarrolle el tejido económico y crezca el mercado de trabajo, que es como desde el centro derecha mejor se defiende el Estado de bienestar.

### 1 - 113/3/3/3 **Puntazos** Gestos vacíos en La Palma

Cuando se cumple un año de la catastrófica erupción volcánica en la Palma, más de tres mil de sus vecinos dependen de la asistencia de Cáritas y de otras organizaciones humanitarias, como Cruz Roja, para sobrellevar el día a día. Las ayudas oficiales no acaban de llegar, perdidas en la misma burocracia de siempre, el pago de los seguros se retrasa, hay falta de materiales para la construcción de viviendas y la ausencia de coordinación entre las administraciones lo complica todo. Muchos palmeros ven ahora que las rimbombantes declaraciones gubernamentales, las visitas de los ministros, las promesas no eran más que gestos vacíos. Simplemente, no es posible pasar por alto la situación en la que viven unos miles de compatriotas, ciudadanos de una de las grandes potencias económicas del mundo. Si es necesario revisar los presupuestos de algunos ministerios, hágase. Pero es intolerable tanta desidia.



### El submarino

### Lo que une Griñán

La petición de indulto a José Antonio Griñán esconde nombres pintorescos. No deja de ser curioso ver la firma del exJemad, ahora reconvertido en militar «rojo» de cuota para Unidas Podemos, saltándose la línea oficial de su partido sobre el indulto al susodicho, figurando al lado de la de Martín Villa, con quien algunos morados sueñan con entregar a la juez argentina Servini por lo de la memoria histórica.



### UNA LEYENDA MÁS ALLÁ DE LA PISTA

Hay quienes medirían la grandeza en cifras. El número de torneos ganados. El de títulos de Grand Slam®. El número de trofeos y galardones. Pero hay cosas que los números no pueden expresar. Desde sus comienzos, la trayectoria de Roger Federer en los grandes escenarios del tenis se ha definido por la belleza que ha insuflado a este deporte, partido tras partido. Ahora es patente que su elegancia dentro y fuera de la pista lo ha convertido en uno de los deportistas más admirados de la historia. Y que, por muchos que sean sus logros, ningún número podrá expresar jamás el alcance de su leyenda y la dimensión de su legado. Porque la suya es una grandeza que va más allá de cualquier medida.

Nuestro más profundo agradecimiento a Roger Federer por su contribución al mundo del deporte y por hacer el tenis perpetuo.

#Perpetual



### Fact-checking

## Mette Frederiksen Primera ministra de Dinamarca

La información

Ante la imparable subida de los precios de la electricidad, los supermercados de Dinamarca apagan las luces y entregan linternas a sus clientes.

Los centros comerciales de alimentación daneses no pueden trasladar más el aumento del coste de la electricidad a los consumidores a causa de la inflación, que afecta más a los productos frescos. Han optado por ahorrar luz con medidas de fortuna, como las linternas, o abrir más horas durante el día. Mantienen, eso sí, en funcionamiento las cámaras de frío.

### La investigación

Aunque las redes sociales se han hecho eco de esa «política de las linternas», en realidad se trata de una medida de protesta por los altos precios de la luz que ha llevado a cabo un supermercado danés. En efecto, el propietario apagó la iluminación durante algunas horas y entregó a los clientes las linternas. Pero no es, ni mucho menos, una práctica general. Los daneses sufren las mismas consecuencias que otros europeos por los altos precios de la energía.

El veredicto



FALSO. Se trató de un acto de protesta puntual del dueño de un supermercado por la difícil situación de los comerciantes. No es una práctica generalizada de las tiendas de la alimentación en Dinamarca.

El buen salvaje

### Mucho rey para tan poco reino



Pedro Narváez

ui el rey de mi casa durante algunos años. A veces, todavía, mi anciana madre me confunde con un niño de teta que ostenta una corona. Es tan tierno como inmoral. Un niño chupando un limón seco. Madre, por favor, obscenidades a tu edad, no. Don Juan Carlos fue el rey de su casa, España, durante algunos años. Mi anciana madre también lo confunde con un rey de verdad y lo mira con cierta nostalgia. Undía ese hombre, y ella, fueron guapos, y mandaban en sus tierras, más allá de donde alcanzaba la vista. Luego la hacienda se fue haciendo más pequeña, hasta que reinaron en un trozo de asteroide. Mi madre no entiende por qué el rey, el macho alfa de su quinta, está fuera de España, mientras que ella, la hembra cabal de la mejor generación de toda la historia de España, lo mira desde la butaca, que es su trono, pues nadie se sienta allí más que ella. Según su parecer, el Rey viejo es como Isabel II para tantos británicos, ya que su vida fue pareja a la de Don Juan Carlos.

Franco era un hombre bajito y feo con el que no había que meterse, pero con ese Príncipe merecía la pena pensar en el futuro y, con tantas como ella, hacer de España lo que hoy es, aunque no le guste a Rufián. De ahí que ahora se pregunte por qué resulta raro, por qué se habla de que si el Rey viejo puede o no puede ir al funeral del vejestorio. Va a resultar que Don Juan Carlos, el Príncipe, no podrá ir a su propio funeral y en su lugar pondrán a un muñeco de pega.

Madre dice que a todos se los van a comer los gusanos, o los bichos que nos vayan quedando en el estómago, pues sus antepasados creían que los piojos habitaban en el cuerpo y salían de vez en cuando. Opina que la gente, así en general, es muy desagradecida, porque mi padre también ayudó mucho a una de mis tías y luego si te he visto no me acuerdo. Le da igual el dinero que, dicen, se ha llevado el Rey viejo porque en Andalucía han robado mucho y no hay nadie en la cárcel y, quién sabe, a lo mejor no la llegan a pisar por eso de los indultos. Que por qué el hijo de su vecina Encarni lleva tanto tiempo en prisión si lo que hizo fue robar un coche en un mal día.

El Rey joven también le gusta porque es apuesto, muy alto y tiene unas hijas monísimas, pero su corazón pertenece al otro. Son cosas de la Monarquía o de la edad, no sé, Don Juan Carlos sigue siendo rey y yo también, lo cual me congratula a la vez que me produce una mosqueante tristeza. Haría falta poco para hacerla feliz. Que el Rey viejo vuelva a casa. Y yo también.

El trípode

### El funeral de una época



Jorge Fernández Díaz

oy domingo 18 de septiembre estamos en vísperas de culminar la conmemoración del ya histórico evento del fallecimiento de Isabel II, la mujer que durante más de setenta años ejerció con suma dignidad su alta magistratura como Soberana del Reino Unido y, hasta ahora, de otros 15 países de la Commonwealth. Su muerte se produjo hace 10 días, y en esta era de la sociedad de la información, se ha conseguido mantener una cuota de pantalla a nivel mundial no conocida hasta ahora por ningún otro personaje. Su funeral mañana en la Catedral de Westminster ha logrado también captar el interés de los dirigentes del mundo con codazos protocolarios para ser invitados y salir en la foto de la Historia.

Lo cierto es que parece que con Isabel II concluye también una época, la que en realidad terminó hace tiempo aunque no se le expidió el certificado de defunción, que lo obtendrá mañana: la del Imperio británico. Algunas reflexiones de urgencia acerca de lo que estamos viviendo nos llevan hacia mantras que dominan en estos tiempos, y a uno que lo compendia todo en buena parte, que es la cultura co-

nocida como «woke» o de la cancelación. Aunque en realidad, para ser más precisos, habría que denominarla «incultura», pues sobre sus postulados se realizan progresistas «autos de fe», quemando obras y derribando estatuas de personajes que evocan tiempos, valores y principios que no resultan asumibles para sus fanáticos y progresistas talibanes seguidores.

El fasto y la pompa del ceremonial desplegados en honor de S.M. Isabel II, es una enmienda a la totalidad de esa incultura que es de suponer contempla atónita el espectáculo, y sería de desear que aprendiera alguna lección. Nuestros canceladores autóctonos, que tienen en el sanchismo político una nutrida representación, descargan su ira en nuestro Rey emérito, al que pretendían impedir asistir al funeral de su querida pariente Lilibeth.

Tuve la oportunidad de ser testigo presencial inmediato de una escena entre ambos personajes con ocasión de la jornada en Barcelona de la visita de Estado que efectuó la Reina Isabel II a España en 1988. Fue a bordo del yate Britannia fondeado en el puerto de la Ciudad Condal, donde HM dio una recepción de despedida. La confianza y afecto mutuos entre ambos soberanos se puso de manifiesto de tan simpática como evidente manera a la vista de los que tuvimos la providencial oportunidad de contemplar tal singular escena.

Carlos III tiene una nada fácil tarea por delante, que es reinar para una población que, con su madre, ha enterrado una época irrepetible de su Historia.

### **LARAZON**

© Copyright Audiovisual Española 2000, S.A. Todos los Derechos Reservados. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública, tratamiento o utilización comercial, total o parcial, de los contenidos de esta publicación, por cualquier sistema o medio, sin autorización expresa y escrita del editor, incluida su utilización para hacer reseñas, recopilaciones, resúmenes o revistas de prensa con fines comerciales a las que el editor se opone expresamente conforme a los artículos 8 y 321 de la L.P.L.

Presidente: Mauricio Casals

Director:

Francisco Marhuenda

Director adjunto: Sergio Alonso Subdirectores: Pedro Narváez, Alfredo Semprún

Adjunta al director: Carmen Morodo Delegaciones:
Andalucía:
José Lugo;
Castilla y León:
Raúl Mata;
Cataluña:
Marcos Pardeiro
Valencia y Murcia:
Alicia Martí y
Mari Cruz Guillot

Jefes de redacción: C. L. Lobo, E. Cascos, A. L. de Santos, A. Clements, E. Estival, R. Colomer, M. Ruiz, J.R. Platón

Secciones: J. A. Alonso, R. Coarasa, P. Navarro, C. Bernao, E. Arroyo, R. Ruiz, J. M. Martín, E. Montalbán, E. Sieteiglesias, P. Gómez, I. Dorta Consejero Delegado: Andrés Navarro

Director de publicaciones: José Antonio Vera Directores: Juan Castro (Técnica), Rafael López (Marketing), Javier Pérez Parra (Publicidad), Manuel Torres (Publicidad), Noemí Herreruela (Distribución) y Miguel Ángel Martínez (Financiero). LA RAZÓN • Domingo. 18 de septiembre de 2022

**El retrovisor** 

1968

Murió en México como tantos otros exiliados españoles a los 84 años de edad tal día como hoy del año 1968. León Felipe fue uno de los grandes de la Generación del 27 que se comprometieron con la República y vivieron de pleno la Guerra Civil. En su recuerdo reproducimos el último poema que escribió: «Así es mi vida,/ piedra,/

como tú. Como tú,/ piedra pequeña;/ como tú,/ piedra ligera;/ como tú,/ canto que ruedas/ por las calzadas/ y por las veredas;/ como tú,/ guijarro humilde de las carreteras;/ como tú,/ que en días de tormenta/ te hundes/ en el cieno de la tierra/ y luego/ centelleas/ bajo los cascos/ y bajo las ruedas...». POR JULIO MERINO

raigo el bosque de Izium, en la región de Jarkov. Entre los árboles, alguien ha sembrado cruces de madera, unas cruces perfectas y pulcras, cruces como de la Bauhaus. Cae una lluvia fina, un soldado se enciende un pitillo bajo un plástico transparente. Cuando contempla el horror, uno se fija en cuestiones banales. De los atentados de Bataclan, recuerdo una bicicleta aparcada al otro lado de la calle y sobre ella, un manto de flores que, con los días, casi llegó a cubrirla. Era la bicicleta de un muerto. De una de las terrazas recuerdo un paraguas olvidado, el tiesto de una planta roto en el suelo de una lavandería. Lo que fuera. La atención toma refugio en esas escenas accesorias y pone a cubiertolos ojos, el corazón y la memoria. Como si no quisiera ver lo otro. Lo otro es que han sacado 450 cadáveres de entre las raíces de los árboles de Izium. Como tesoros inversos. Como bulbos. Aesagente, Rusia les



## Cuaderno de notas Lo mejor será rendirse

Esa izquierda tan de la camiseta de morir de pie antes que vivir de rodillas, ahora, en cambio, pretende la rendición de Zelenski dado que oponerse a Putin es –entienden–, una locura

hizo un pijama de barro en un bosque a las afueras del pueblo y ahora los desentierran como momias tiernas, las uñas arrancadas, las manos atadas a la espalda y una soga al cuello a modo de corbata.

Sobre la tierra que abandona la retirada de las tropas rusas, la muerte dibuja una siniestra geografía de matanzas y de torturas: Bucha, Borodyanka, Izium. Mientras tanto, Putin ha dicho en Samarcanda que espera que la guerra termine «cuanto antes». Mies Van Der Rohe decía a menudo que el diablo habitaba en los detalles, pero a veces anida en los deseos de paz. Este de esperar que la guerra termine cuanto antes así en general, en toda su ambivalencia, es de los más miserables que hay, pues deja sobre el agredido la

Rusia les hizo un pijama de barro en un bosque y ahora los desentierran como momias tiernas responsabilidad de terminar con la contienda. Si hay guerra es porque no se han rendido, pensarán.

Laguerra es mala, dicen. Bueno, depende. A veces, es peor la paz según quién gane. Me estoy refiriendo a este pretendido pacifismo que va por ahí dejando caer que hay que terminar con la guerra a toda costa y esto incluye la capitulación de Ucrania que, en su resistencia, está haciendo posible la guerra rusa y toda la arquitectura de la miseria en cuyo fondo descansa la idea de que si en Jarkov no se hubieran resistido, no los hubieran matado y tirado a un agujero.

Resulta doloroso, aunque revelador, caer en la cuenta de que este argumento miserablemente práctico se esté dando actualmente en la izquierda española, tan dada a cantar la épica de la resistencia del último indio de la última selva, tan de rendirse al encanto del romance de la flecha con la metralleta, tan de la camiseta de morir de pie antes que vivir de rodillas. Esa izquierda que ahora, en cambio, pretende la rendición de Zelenski dado que oponerse a Putin es – entienden –, una locura.

Me estoy acordando de Pablo Iglesias cuando pedía a los ucranianos no tomar las armas: «Puede suceder una tragedia», les avisaba. También declaraba en aquellos días que el envío de armas a Ucrania no cambiaría la correlación de fuerzas. Cualquiera diría que anhelaba que ganara Rusia la guerra si no fuera una acusación tan grave. Lo veo ahora compungido por el avance de las tropas de Zelenski y clamando contra la propaganda que permite que los ucranianos se hagan falsas ilusiones. Ahora que ganan en Jarkov tampoco vale la pena seguir luchando. Por lo que sea. Tampoco escucho su habitual retórica de fosas comunes; igual si los muertos de Ucrania fueran de 1936.

Cadávares encontrados en fosas comunes en un bosque de Izium

### Luto real en Reino Unido 🚔



## Londres, centro del mundo

Doportunidad histórica. El funeral de Estado de la reina Isabel II posee un fuerte simbolismo diplomático para la nueva «Global Britain» tras el Brexit

Celia Maza. LONDRES

i alguien tenía dudas sobre qué pasaría con la Monarquía en Reino Unido tras la muerte de Isabel II, la monarca que durante setenta años ha sido símbolo de continuidad, estos días están quedando disipadas con el abrumador apoyo que el pueblo está mostrando a Carlos III y el resto de miembros de la Familia Real.

El nuevo rey se volvió ayer a dar un baño de masas cuando, por sorpresa, se acercó hasta la larga fila de ciudadanos concentrados junto a la orilla del Támesis para dar el último adiós a la soberana, fallecida el pasado 8 de septiembre a los 96 años. En esta ocasión, en lugar de Camila, la reina consorte, lo acompañaba su primogénito, Guillermo, convertido ahora en príncipe de Gales y heredero al

Ambos se mostraron de lo más cercanos estrechando la mano a cientos de ciudadanos a los que quisieron agradecer en persona las muestras de cariño. La anécdota más divertida la protagonizó una mujer que le dio a Carlos III un bolígrafo, lo que despertó una sonrisa en el nuevo monarca que ha tenido problemas con las plumas estos días al firmar los documentos oficiales.

Pese a las bajas temperaturas que hay por las noches, la marea humana no ha cesado desde que el pasado miércoles se instalara la capilla ardiente en el salón de Westminster. La cola se ha llegado a extender durante 14 kilómetros con 24 horas de espera.

Carlos III también quiso realizar una visita a la sede de Scotland Yard, desde donde se dirige una operación policial sin precedentes. Las medidas de seguridad son máximas y ayudaron a detener la noche del viernes a un ciudadano que quiso acercarse hasta el féretro de la monarca. La larga fila se interrumpió tras el suceso, pero una vez fue detenido, se reanudó la cola para acceder al ataúd de Isabel II. Precisamente ayer, fue custodiado por sus ocho nietos en un momento verdaderamente emotivo.

Es la primera vez que los nietos de un monarca realizan lo que tradicionalmente se conoce como la «Vigilia de los Príncipes», protagonizada hasta ahora solo por los hijos. Se llevó a cabo por primera vez en 1936 después de la muerte de Jorge V. Siempre había incluido solo a hombres, pero con Isabel II han estado presentes tanto su hija, la princesa Ana, como sus nietas.

Para la ocasión, y de manera excepcional, se permitió que el príncipe Enrique, hijo menor de Carlos III, llevara uniforme militar, pese haber sido despojado de sus título cuando decidió voluntariamente salir de la Familia Real en 2020 para instalarse junto a su mujer, Meghan, y sus hijos en Estados Unidos.

Al cierre de esta edición, no estaba claro si los duques de Sussex participarían en la recepción que la Familia Real ofrecerá este domingo en el Palacio de Buckingham con mandatarios y otras Casas Reales. Y es que, aunque el funeral de Isabel II del lunes será una cita histórica para que el pueblo pueda despedir a la reina más longeva de la historia del país, marca también una oportunidad diplomática sin igual para una nueva «Global Britain» que busca posicionarse tras el Brexit. Tener alrededor de 500 mandatarios y Casas Reales de todo el mundo concentrados en Londres no es algo que se vea muy a menudo.

Entre los invitados al funeral estará el rey Felipe VI -que tiene lazos de sangre con la familia real británica desde el siglo XIX- y la reina Letizia. Y será meticulosamente analizado el acercamiento -o no- que tengan con el rey emérito Juan Carlos, que se desplazará por su cuenta a la capital británica, pero compartirá hotel con Doña Sofía. Felipe VI y Letizia llegarán este domingo a Londres y pasarán por la capilla ardiente a las 16:10 hora local antes de acudir a la recepción en Buckingham Palace.

Este se trata del primer funeral de Estado que celebra Reino Unido desde la muerte de Winston Churchill en 1965. El de Lady Di (1998), la Reina madre (2002) o incluso el Duque de Edimburgo (2021) fueron solo ceremoniales. Para despedir al emblemático primer ministro británico, dignatarios de 112 países -incluidos Dwight Eisenhower o Charles de Gaulle- asistieron al servicio religioso celebrado en la Catedral de St. Paul. A pesar de que el funeral se llevó a cabo en el apogeo de la Guerra Fría, la Unión Soviética

envió en representación a su viceprimer ministro. La misa fue seguida por televisión y radio por aproximadamente 350 millones de personas en todo el mundo.

La diplomacia en torno a tales eventos es, sin duda, posible. En 1979, inmediatamente después del funeral de Louis Mountbatten tío abuelo de Carlos III asesinado por el IRA-Margaret Thatcher celebró una cumbre con su homólogo irlandés John Lynch en un momento de gran tensión entre los dos países. La reunión se convirtió en la antesala para poder firmar el acuerdo de Viernes Santo de 1998 que selló la paz entre católicos y protestantes.

Por su parte, en el memorial de Nelson Mandela en 2013, el entonces presidente norteamericano

Es la primera vez que los nietos de un monarca realizan la «Vigilia de los Principes»

Truss mantendrá encuentros con Martin, Trudeau y Duda, pero no con el presidente Biden

Barack Obama estrechó la mano e intercambió palabras, por primera vez, con el cubano Raúl Castro, allanando el camino para descongelar las relaciones.

En definitiva, la política no es algo que se pueda dejar apartado estos días. La propia primera ministra Liz Truss -que apenas lleva dos semanas en Downing Streettambién aprovechará la ocasión para celebrar un pequeño número de reuniones bilaterales aliados clave, entre ellos, Australia y Nueva Zelanda, miembros de «Five Eyes» (cinco ojos), una de las alianzas de espionaje más completas de la historia, creada tras la Segunda Guerra Mundial. Aunque en un principio había también prevista un cita con Joe Biden, se ha pospuesto al miércoles, cuando Truss y el norteamericano se verán en la Asamblea General de la ONU.

Truss mantiene en cambio las citas previstas para hoy con el primer ministro irlandés, Micheal Martin; con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y con el presidente polaco, Andrzej Duda. Además Truss tiene prevista una llamada telefónica con el príncipe heredero de Arabia Saudí, el polémico Mohamed bin Salman y ya ha conversado con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyán, según indicó ayer el Número 10 de Downing Street.

Estas reuniones están consideradas como contactos informales y no como reuniones bilaterales formales, pero no se descarta que se aborden cuestiones políticas.

### Tim Oliver

n comparación con una república, la ventaja de una monarquía constitucional suele verse en su inigualable capacidad para proyectar una imagen de estabilidad permanente, pensamiento reflexivo y perseverancia soberana. En Reino Unido, el desafío más serio a esta imagen procede de dentro, ya que algunas de sus naciones de origen (Escocia, Irlanda del Norte) cues**Opinión** 

Los desafios de la monarquía británica

tionan los acuerdos constitucionales y piden un mayor grado de libertad política. Por ello, no sorprenden los destinos regionales del primer viaje del rey Carlos III. Sin embargo, la unidad del Reino no será, ni mucho menos, la única preocupación en su mente.

Mientras algunas partes del país muestran signos de decadencia económica, su jefe de Estado tendrá que pensar cuidadosamente en la reforma. La actual crisis inflacionaria y del coste de la vida y la perspectiva de una recesión se producen después de graves reveses económicos crisis financiera mundial, Brexit, pandemia-, lo que hace difícil que la gente de a pie siga creyendo en las promesas de prosperidad a largo plazo.

Las visiones alternativas, como la de una Gran Bretaña global, siguen sin estar bien definidas, y todavía no está claro dónde encajan precisamente las ideas del nuevo rey Carlos III, dados sus bienvenidos intentos de mantener y consolidar los vínculos con los principales vecinos europeos. Por lo tanto, su papel de liderazgo será aún más

LA RAZÓN . Domingo. 18 de septiembre de 2022



Los ocho nietos de la reina Isabel II, encabezados por el príncipe heredero, Guillermo, y su hermano, Enrique, velaron ayer los restos mortales de su abuela en la capilla ardiente

importante en el contexto de la Commonwealth y en la forma en que los diversos miembros de ésta puedan estar dispuestos a definir y redefinir su relación con la corona.

Dado que Reino Unido está experimentando un importante cambio cultural y social, la monarquía no puede limitarse a ser una constante en la ecuación resultante. Mientras que en el pasado existían sobre todo pruebas anecdóticas de sus compromisos políticos, para un rey en ejercicio será mucho más difícil intervenir públicamente en temas relevantes pero más bien específicos, como el cambio climático, el urbanismo, la agricultura o la política migratoria. En cambio, podría hacer buen uso de las audiencias semanales, más reservadas, que se conceden al nuevo primer ministro para asesorarle y darle un sentido de dirección en la esfera de la política cotidiana.

Si lo que más importa es la proximidad de la monarquía a las preocupaciones de los británicos, el adelgazamiento y la modernización de la «maquinaria de relaciones públicas» de la realeza debería ser una de las prioridades de la agenda. Esto combatiría cualquier posible resurgimiento del republicanismo, en primer lugar, reconociendo las preocupaciones de los contribuyentes británicos y, en segundo lugar, racionalizando la posición de aquellos miembros de su familia que decidieron centrar su vida en Estados Unidos.

Dada la edad del rey Carlos, y sus largos años como rey «a la espera», la imagen pública preferida podría no necesitar mucho más que un mayor ejercicio de autocontrol y moderación, especialmente si quiere abrir un camino más progresista para su probable sucesor, el príncipe Guillermo. Mientras tanto, el objetivo general sigue siendo continuar y presentar la monarquía como una historia de éxito ininterrumpido. Para ello, se hará todo lo posible por evitar incluso la sombra de una crisis constitucional generada por una ambición individual excesiva o un activismo político exagerado.

Tim Oliver, profesor de la Universidad de Loughborough

### Luto real en Reino Unido 🚔





Es muy emocionante ver cómo la gente viene a rendir tributo a la reina»

Kate/ Propietaria de «The Edinburgh Woollen Mill»





### Guillermo y Kate se mudaron aquí para seguir con la tradición de la familia real»

Stuart/ Tabernero de «The Two Brewers»



Rocio Colomer, LONDRES

s imposible perderse cuando uno sale de la estación de tren de Windsor & Eton Riverside. El castillo medieval construido por Guillermo I de Inglaterra en el siglo XI se asoma imponente en el horizonte. Jane lleva 25 años residiendo en Windsory está convencida de que nadie que no sea monárquico puede residir en este condado. «Si vives aquí es porque te sientes honrado y privilegiado de que la reina sea tu vecina». En los últimos años, Isabel II y el duque de Edimburgo fijaron aquí su residencia permanente. Jane es la propietaria de House Windsor, una tienda de muebles que combina tradición y modernidad. Cuenta que por las mañanas le gusta mirar al castillo para ver si ondea la bandera en señal de que la reina se encuentra dentro. Isabel II será enterrada mañana en la Capilla de San Jorge junto a su padre y su marido.

Stuart tiene 53 años y regenta el pub «The Two Brewers» pegado al Long Walk, un paseo majestuoso que sale del Castillo de Windsor. Recuerda que hace tiempo sí se podía ver pasear a la reina Isabel II por las calles de esta pequeña localidad, aunque, muchas veces

**Testigo directo** 

## «Descansará en Windsor porque pertenece aquí»

Los vecinos de este pequeño pueblo al oeste de Londres han sido testigo de bodas y funerales, pero este lunes el entierro de la reina Isabel II desborda las expectativas

pasaba desapercibida con su pañuelo en el cuello. «Nadie esperaba encontrársela». Los años y los problemas de movilidad fueron acabando con estas salidas esporádicas. A diferencia de Jane, Stuart sí cree que la vida de Windsor se va a ver alterada por el fallecimiento de la monarca. «Esta era su casa y ella era parte de esta comunidad. Windsor era lo que ella llamaba su hogar». Creció aquí cuando era niña -añade- y pasó más tiempo en esta residencia que en cualquier otra. «Eligió ser enterrada aquí porque pertenece a este lugar», apostilla. Para Stuart, el servicio religioso en la capilla de San Jorge y la sepultura en la bóveda real es lo que «tenía que ser y no podía ser de otro modo». Stuart ha seleccionado una serie de imágenes icónicas de la monarca, una con sus caballos, otra con eloso de Paddington o sus amados corgis y las expone en la ventanas del pub. Dice que es su particular tributo a Isabel II. Tiene ahora sus esperanzas puestas en Guillermo y en Catalina para que puedan llenar el inmenso vacío que ha dejado la soberana. «El hecho de que decidieran venirse a vivir aquí es porque quieren mantener la tradición de la familia real con Windsor». Haceuna semana, los príncipes de

Gales salieron junto a los duques de Sussex, Enrique y Meghan, a saludar los ciudadanos que habían depositado flores en la verja del castillo, pero a Stuart le gustaría que se dejaran ver más por la calle. «Me encantaría invitarles a una pinta».

Joshua es un joven de 18 años que ha vivido toda su vida en Windsor. Su padre regenta una de las casas de té más populares. Él se define como monárquico, pero admite que muchos de sus amigos se sienten republicanos. Confiesa estar triste por el fallecimiento de la monarca, aunque no le afecta personalmente. Está convencido de que el hecho de que la reina sea enterrada en Windsor va a traer más atención y cree que es algo positivo para los vecinos. «La llegada permanente de turistas permite que los negocios salgan a flote. Si no estuviera el castillo no sería lo mismo». Tiene claro que la monarquía es un reclamo imbatible. «Todo el mundo quería saber cuando estaba la reina o no. Cuando estaba aquí había un aumento de las visitas», razona.

En la casa de la lana «The Edinburgh Woollen Mill» están acostumbradas a ser testigos de las grandes ceremonias, bodas y funerales. La tienda está en frente del castillo y siguieron muy de cerca el enlace entre Enrique y Meghan. Ruth se cruzó con la reina en dos ocasiones. «Una mujer maravillosa», afirma categórica. Pero las tres empleadas saben que este lunes va a ser diferente. Mientras conversamos, la Policía rastrea las alcantarillas y las televisiones internacionales montan sus equipos móviles de cara a la cobertura de la ceremonia privada de mañana. Ciudadanos anónimos y curiosos siguen acercándose al castillo para rendir un último tributo. «Es muy emocionante ver cómo la gente se despide de Isabel II», dice Kate, la encargada.

Bajando la cuesta está el anticuario de Sam, Art Deco. Es uno de los vecinos más veteranos de la zona. Para él, la relación de Isabel II con Windsor no tiene ningún misterio. «Es la Historia. Aquí se respira la Historia», repite. Recuerda que se podía ver a la reina montada en su caballo blanco a primera hora de las mañanas. «Bajaba hasta aquí». La última vez que se subió a uno fue con 96 años y lo hizo en Windsor. En la galería de arte «Clarendon» no ha parado de trabajar desde que falleció la reina. Ciudadanos de todas las partes les contactan para comprar alguna pieza de arte relacionada con ella. «Todos quieren tener algo de Isabel II en sus casas». En el escaparate cuelga un retrato de ella: «Keep Calm I' am the Queen».



Carlos, enhorabuena por tu extraordinaria conquista que llena de orgullo a todo un país y a toda la familia de ElPozo.

En tu casa aún mandan tus padres. En el tenis mundial ya mandas tú.



## «Feijóo ha traído paz y una expectativa real de cambio»

### Isabel Díaz Ayuso

Presidenta de la Comunidad de Madrid

Desvela que habla a diario con el líder

del PP, del que dice que es «muy buena

Carmen Morodo. MADRID

poya la intervención del mercado que propone la Comisión Europea y el impuesto a lasenergéticas?

Soy partidaria de no gravar nada y hay intervenciones en el libre mercado que luego tienen efectos más perjudiciales.

### ¿Quiere decir que no le parece bien el plan de la UE?

Si tengo que decantarme entre la propuesta de la UE o la de Sánchez, dejando claro que no me gusta ninguna, prefiero la que plantea la Unión Europea, que opta por gravar los beneficios y no la facturación. Y prefiero, como propone la UE, que el destino final de los fondos recaudados sea reducir directamente el coste de la factura de los ciudadanos, y no que el dinero se lo quede Hacienda, como quiere Sánchez. En cualquier caso, mi posición es que todo lo que no sea reducir gastos y reducirimpuestos son solo apaños, que benefician másal Gobierno que al ciudadano.

### Interpreto que el impuesto a la banca entonces tampoco le parecerazonable.

No. El problema de endeudamiento y empobrecimiento lo venimos arrastrando desde hace tiempo y no está provocado por la guerra, los bancos o las empresas energéticas. Llevamos más de dos años de inflación y de precios disparados.

## Ahora lo que se está planteando, también desde la UE, es que hagan un esfuerzo extraordinario quienes más beneficios están obteniendode estacrisis. ¿Eneso está de acuerdo?

Por eso el Gobierno de Sánchez debería empezar por hacer ese esfuerzo, ya que es el que más se está beneficiando del exceso de recaudación generado por la inflación. Pero a lo que está es a dividir a la persona». No le gusta ninguna intervención en el mercado y defiende que el PP derogue en Moncloa todas las leyes ideológicas del Gobierno de coalición

sociedad, a señalar a la banca, a las empresas, a la Justicia, a los comerciantes... A todos, menos a él.

### Entre las propuestas de la UE figura la reducción, puede que obligatoria, del consumo de electricidad. ¿Cómo lo van a aplicar ustedes?

En el ámbito público llevamos muchos años aplicando distintos planes de ahorro energético, pero siempre hay que intentar consumir mejor, de una manera más inteligente, y para eso hace falta información e incentivos fiscales. El Partido Popular ya ha propuesto rebajas e incentivos fiscales para premiar el ahorro a partir de un porcentaje. Y los ciudadanos ya están ahorrando energía, igual que cada vez se recicla más, y no hace falta para eso tener una cámara de videovigilancia en casa. Basta con hablar de ello y dar información. En el libre mercado, los comerciantes, los autónomos y las familias ya están pagando de su bolsillo el coste de la subida de los precios energéticos: por tanto, el mercado se regula cuando lo dejas tranquilo y no hayintervención política ni ocurrencias de última hora.

### Sin intervención, los productos básicos de la cesta de la compra se han disparado de precio.

Cuando uno va a un supermercado ycomprafruta, por ejemplo, no puede olvidar que hayuna persona que tiene un terreno, que lo ha comprado, que lo abona, que lo siembra, recoge el producto y lo transporta. Todo eso tiene un coste. Ylos supermercados también se están viendo afectados por la subida del precio de



El PP debe endurecer la ley contra la ocupación ilegal, los incendios y la agresión a menores»

«Es muy fácil invitar a que otros se ahorquen desde una casa de 450 metros y viajando en Falcon»

«Sánchez es el poder con mayúscula. Quiere que los ciudadanos voten bajo el odio»

«La propuesta de topar los precios lleva a la miseria a toda la cadena de alimentación»

«Todo lo que en estos momentos no sea reducir gastos y reducir impuestos son solo apaños» la luz y tienen que hacer frente a costes laborales. La propuesta de topar los precios lleva a la miseria a toda la cadena de alimentación.

### ¿Quépropone hacer paraque bajen los productos de primera necesidad?

Necesitamos menos impuestos, más competitividad y más creación de empleo. Pero lo que no puedes hacer es dedicarte a trocear la miseria y la pobreza, en lugar de trabajar para erradicarla.

### ¿No hay margen de beneficio en las empresas de distribución para que ayuden más al ciudadano en una crisis como ésta?

Las empresas de distribución funcionan gracias a que hay personas que todos los días madrugan y trabajan para que estén los productos en los supermercados y en las tiendas. Como le dije antes, el Gobierno es el único que se está beneficiando de esta situación porque recauda más. Y no vale la excusa de señalar a las Administraciones autonómicas porque hasta dentro de un par de años no veremos nada de ese beneficio. Intervenir los precios solo sirve para dispararlos y para llevarnos al modelo cubano.

### La vicepresidenta Yolanda Díaz ha acabado por recomendar, pactar, más que intervenir.

Es muy fácil invitar desde una casa de 450 metros cuadrados, y viajando en Falcon, como hace la vicepresidenta, a que otros se ahorquen económicamente con su trabajo, con su patrimonio y con sus impuestos. La culpa de que la gente tenga menos poder adquisitivo no es de las cadenas de alimentación ni de las empresas, que son las que crean empleo. La culpa es de las decisiones erróneas que arrastra desde hace mucho tiempo el Gobierno.

### ¿Hace falta mejorar el SMI?

Puede estudiarse y buscar el pacto entre los agentes sociales. Pero en un contexto tan difícil como



éste, actuar por decreto solo bloquea la contratación y perjudica a las empresas.

### Pero si se atiende a lo que dicen las empresas, el SMI no subiría ahora ni nunca. Siempre se han opuesto.

Yo no voy a participar en el juego de Sánchez de que la culpa es de todos menos de él. No tiene un plan para España, no tiene soluciones económicas viables, está mi-

ESPAÑA 13



nando la convivencia y erosionando las instituciones. Con Pedro Sánchez, cada vez vivimos peor.

### ¿Las ayudas sociales del Gobierno de coalición le parecen mal?

La izquierda nos está llevando a la pobreza para darnos lecciones sobre cómo abrazar la pobreza. En España hay que hacer lo que estamos haciendo en la Comunidad de Madrid. Hay que fomentar la creación de puestos de trabajo, ayudar a las empresas, que son las que contratan, aliviar el día a día a las familias, a los trabajadores, a los autónomos, y atender a sus problemas, como, por ejemplo, facilitar una vuelta a las escuelas más asequible, con becas, préstamos de libros, ayudas al comedor, tarifas congeladas del agua y del transporte, o un paquete de ayudas específicas para las familias numerosas.

### ¿Usted nota más pobreza en las calles de Madrid?

Noto tristeza y desesperación. La miseria llama a la miseria y en Madrid la plantamos cara, igual que a todos los otros desmanes del Gobierno. Esta crisis la vamos a encarar con fortaleza, con bravura, con alegría, con luz, con apertura, atrayendo empresas y atrayendo proyectos. La imagen que me he propuesto mostrar al mundo de esta gran región es la de la alegría, la de

las oportunidades y la de una comunidad que está al servicio de España. Enfrente de este modelo hay una izquierda que no ayuda a que el pobre deje de ser pobre ni a impedir que el que está mejor no caiga en la pobreza.

### ¿Está diciendo que su política ocupa el sitio de la izquierda?

Nuestra política ensancha la base social porque los ciudadanos, de izquierda a derecha, quieren ser prósperos, quieren ser libres y quieren tener oportunidades. La izquierda pretende decirnos lo que tenemos que comer, cómo amar, cierra por decreto los escaparates, ataca la libertad de comercio y la propiedad privada, y, de hacer campañas en los noventa a favor del uso de los preservativos y contra las drogas, ahora pide más drogas y menos preservativos.

Continúa en la página siguiente

Viene de la página anterior

### Dicen en otras comunidades que usted juega con ventaja en la deflactación del IRPF porque la Comunidad de Madrid sebeneficia del efecto capital, que hace que tenga más ingresos e inversión.

Todos los gobiernos pueden bajar impuestos si quieren y todo el mundo puede introducir mecanismos para no asfixiar a las familias con la inflación, como ocurriría ahora si no deflactamos los tramos del IRPF, especialmente los más bajos. Madrid no es una isla, también tiene problemas, y las familias en Madrid también lo están pasando mal. Pero nuestro Gobierno prefiere gastar menos y, además, hacerlo mejor. Las deducciones fiscales, y el resto de medidas que estamos aplicando, están sirviendo para que más familias saquen al mercado sus viviendas, se animen a contratar, a emplear, e incluso se aumenten las propias donaciones.

### ¿Enfrentarse a Sánchez le hace más fuerte?

Es Sánchez el que busca el enfrentamiento con Madrid, no yo, y lo demuestra en todas sus actuaciones. Su proyecto es la carcoma: deslegitimar las instituciones, dividir, generar odio entre españoles y eliminar todo lo que da sentido a la Nación. Y, para ello, ataca la Monarquía, los símbolos del Estado, la Constitución, la Justicia y, por supuesto, también a Madrid.

### ¡Para no buscar el enfrentamiento con Sánchez, le ha hecho un retrato bien negro!

El retrato negro de Madrid lo hace él cuando, a pesar de ser la región más abierta, y siempre al servicio de España, tilda a los madrileños de ricos, pudientes, insensibles e insolidarios. Somos una región maltratada por el Gobierno de Sánchez en todo, empezando por la financiación.

### ¿Usted también siente que hay «poderes ocultos», en su caso en la izquierda, que buscan hacerla caer? Como dice el presidente Sánchez que le pasa, pero desde el otro lado.

Si hay que creerse que Pedro Sánchez, que controla el BOE, el CIS, el CNI, la televisión pública, Indra, y veintidós ministerios, no es el poderoso, entonces apaga y vámonos. Sánchez es el poder con mayúscula. Y cómo no tiene nada positivo que ofrecer para que la gente vaya a votarle, lo que está intentando es que los ciudadanos voten bajo el odio a las empresas, a la gente que le va bien o al centroderecha.

### ¿El PP debe derogar las leyes que ha recurrido ante el TC?

Todas las políticas que hayan supuesto ideologizar, destrozar España y la convivencia entre españoles deben ser derogadas desde el primer día. El caso más sangrante es el de la educación porque, además, hay varias leyes que afectan a la universidad, a toda la etapa educativa y hasta a los currículos educativos. Nosotros, le pongo como ejemplo, los hemos tenido que modificar porque no figuraban ni los números romanos ni la cronología de la historia ni los océanos ni las propias capitales europeas. Todo eso tiene que ser revisado para volver a leyes que fomenten el esfuerzo, el sacrificio, el mérito y los conocimientos. Eso es básico. Pero luego hay otras muchas leyes que también deben ser derogadas, como la de Memoria Histórica, que es una ofensa a la memoria democrática y pone en jaque a la Transición española. Y, además de derogar, debemos promover reformar legislativas para perseguir con más contundencia problemas como el de la ocupación ilegal de viviendas, los incendios intencionados de nuestros bosques o las agresiones sexuales a menores.

### Ya existe la cadena perpetua revisable. ¿Está planteando que se endurezca todavía más el Código Penal?

Estamos viendo que la ley sigue teniendo agujeros, y le pongo el ejemplo de los casos de Diana Quer o Marta del Castillo. Hay que revisar la Ley del Menor y el Código Penal.

### Desde la izquierda le van a tachar de populista o de extrema derecha...

Yo solo tengo que escuchar lo que pasa en la calle. En España cada vez más gente tiene la impresión de que el que se esfuerza y el que lucha es siempre el perjudicado y el olvidado. Por cierto, también hay que reformar la ley del indulto para que no vuelva a ocurrir lo que ha sucedido con los dirigentes independentistas, condenados por los más graves delitos y libres gracias a Sánchez,

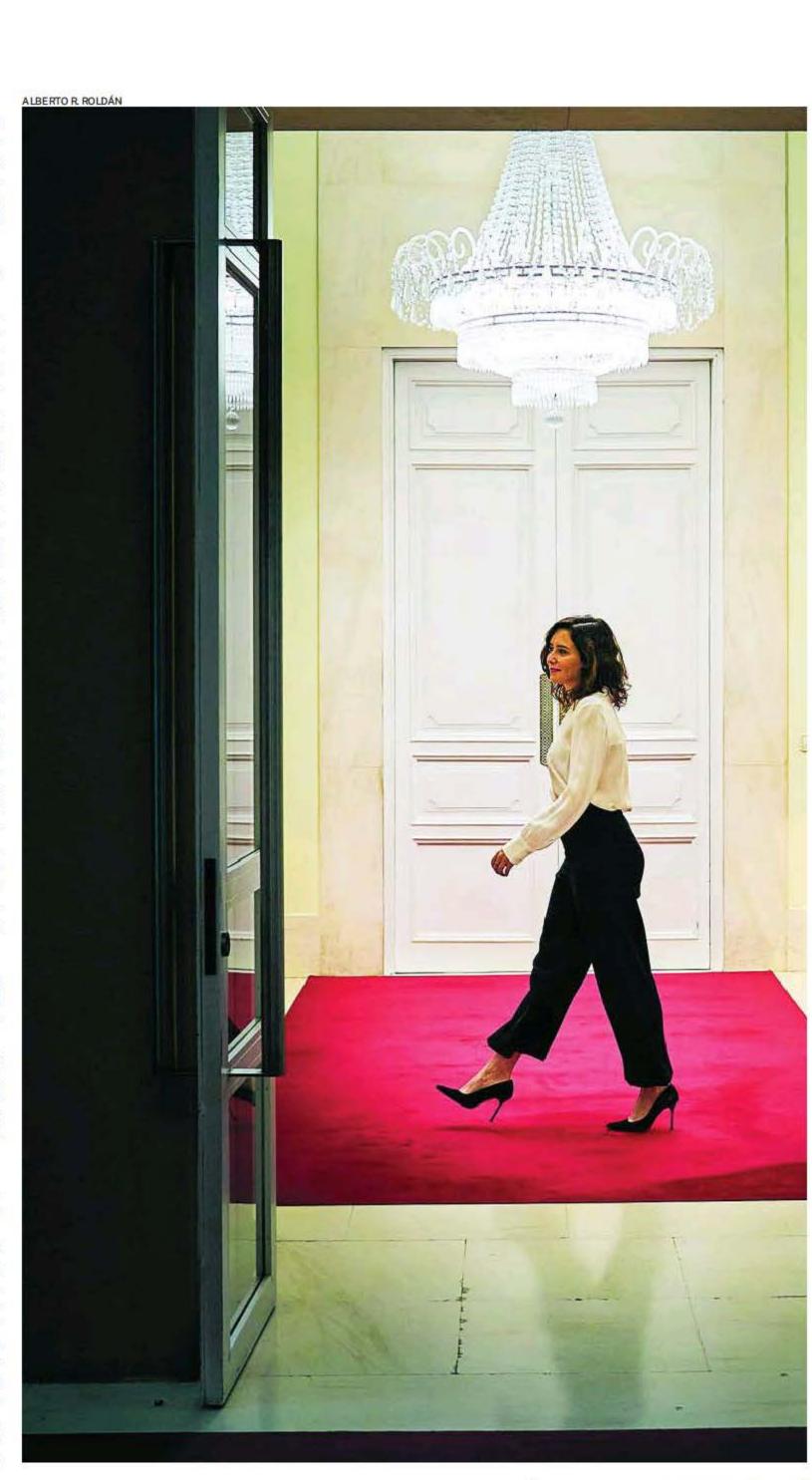

LA RAZÓN • Domingo. 18 de septiembre de 2022

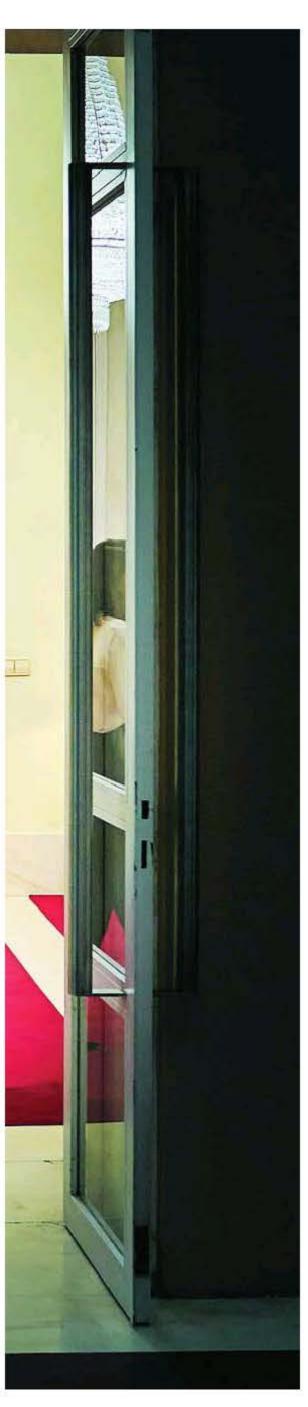

diciendo, además, que van a seguir haciéndolo. Y para que un presidente del Gobierno, como Sánchez, no pueda indultar a un político de su partido, ahí está Griñán, condenado a pena de cárcel por corrupción.

### ¿Derogaría la nueva reforma del aborto o la ley del «solo sí es sí»?

Este último es un tema que habrá que estudiar porque hay una línea muy delgada entre la agresión y el abuso. Es muy importante tomar conciencia de por qué se producen tantas agresiones, sobre todo entre los más jóvenes, o violaciones en grupo. Somos una sociedad en la que, afortunadamente, la mujer cada vez es más respetada y el machismo, que todavía quedaba en algunos reductos, está siendo erradicado. Pero esto no se consigue por ley. Ni tampoco con la demagogia de enfrentar a mujeres y hombres porque no es justo para tantos hombres, padres, compañeros, amigos..., que trabajan, que se esfuerzan cada día por sacar adelante a sus familias, sus negocios, y que dan sentido al otro cincuenta por ciento de la población.

### ¿Y la reforma del aborto?

Ya basta de que la izquierda lo utilice electoralmente.

### ¿En España no hay machismo?

Cada vez menos.

¿La mujer no necesita una especial protección para poder llegar, con los mismos méritos, hasta donde llega el hombre? El feminismo trasnochado consiste en atacar al hombre y también a las mujeres que triunfan.

### Algo habrá aprendido del feminismo socialista más tradicional, ¿no?

Nada. He aprendido de mujeres, con nombre y apellido, por lo que han hecho en sus trayectorias personales y profesionales.

### ¿Qué ha cambiado en el PP con la llegada de Feijóo?

Hay más tranquilidad, paz y serenidad, que es lo que más necesitan los ciudadanos.

### Me refería dentro del partido.

En el partido, también. En un momento de tanta incertidumbre y tanta tensión es muy importante tener al frente del PP a al-



Con el machismo no se acaba enfrentando a mujeres y hombres porque no es justo para los hombres»

«El feminismo trasnochado consiste en atacar al hombre y también a la mujer que triunfa»

«Me siento más respaldada y que hay más equipo: Feijóo y yo conversamos cada día»

«Sería un sinsentido que desde fuera se me dijera cómo he de hacer las cosas. Feijóo no lo hace»

«Nunca es bueno eternizarse en el cargo y cuando estás más tiempo del debido no eres útil»

guien que no necesita demostrar nada, que es seguro, que sabe, que ha gestionado y, además, que tiene un gran poso personal. Me parece que Feijóo es muy buena persona y que tiene un gran compromiso con lo que está haciendo. Y ha sido capaz de trasladar a los ciudadanos que somos una alternativa real, que no actúa por impulsos, y que quiere, poco a poco, ir ganando la razón sobre la base de un programa útil y sólido. Con Feijóo, la expectativa del cambio es más real que nunca.

### ¿Tanto piropo es porque usted se siente por fin libre?

Yo siempre me he sentido libre. Ahora y antes. Si no me hubiera sentido libre en la etapa anterior no habría seguido donde estaba: en eso no cambia nada. Pero sí me siento más respaldada y siento que hay más equipo: Feijóo y yo conversamos cada día, hablamos de los problemas y de las decisiones que tomamos, al margen de que, afortunadamente, nunca pretende imponer nada. Y yo se lo agradezco porque llevo tres años gobernando la Comunidad de Madrid y sería un sinsentido que desde fuera, y presidiendo yo el PP de Madrid, se me dijera cómo he de hacer las cosas. Feijóo nunca me ha pedido que cambie nada.

### ¿Qué piensa cuando escucha decir que usted le está intentando marcar el camino, como hizo con Casado?

Cada uno tenemos nuestro puesto y nuestra responsabilidad. Para los madrileños sería muy preocupante verme decir una cosa y hacer otra distinta por interés personal o porque estoy pendiente de mi posición dentro de mi partido.

### Entonces, ¿Feijóo no manda sobre el PP de Madrid?

Es el presidente nacional del partido y ejerce su responsabilidad respetando el espacio de cada uno, que es como mejor se suma para el proyecto común. Yo me debo al pueblo de Madrid, que es quien me ha de juzgar. Soy la misma de hace tres años, digo las mismas cosas, con la misma vehemencia, y no voy a cambiar porque los madrileños se merecen que sea coherente con lo que les he dicho.

### ¿Vox está en horas bajas? No es mi proyecto político.

### Pero han sido y pueden ser un potencial socio para mantener el poder.

Mi intención es seguir presidiendo un Gobierno de un solo color, como estoy haciendo ahora. En los momentos más complicados este Gobierno está demostrando ser eficaz, ágil y muy estable. Tengo el Gobierno más estable de España. No hemos tenido crisis, no hemos tenido desavenencias, trabajamos unidos y cumpliendo nuestro programa.

### ¿Qué le queda por hacer en Madrid?

Creo que mi obligación es tener soluciones para los problemas urgentes y sobrevenidos. Pero también trabajar para consolidar el proyecto de un Madrid abierto al mundo. Somos un lugar de atracción para los mayores eventos culturales, gastronómicos y empresariales. Quiero que Madrid siga siendo ese lugar de referencia donde la gente viene a que la dejen en paz, a llevar adelante sus proyectos vitales y a ser respetada. Estamos poniendo en marcha planes contra la ocupación, que, como comenté antes, es un ámbito legislativo que hay que reformar en cuanto el PP llegue a Moncloa. Mis prioridades son que Madrid siga siendo el lugar de las grandes oportunidades, una ciudad segura y próspera, y reforzar los servicios públicos, especialmente Sanidad y Educación. Madrid está y estará siempre al servicio de España.

### Dos legislaturas y el salto a la política nacional: ahí también podría prestar un servicio a España.

El mejor servicio que le puedo hacer a España es trabajar por la prosperidad de la Comunidad de Madrid porque Madrid es España, y si somos fuertes, podemos ayudar a España a serlo. Sobre mi futuro, soy consciente de que hay que saber estar el tiempo necesario porque esto es muy sacrificado. Hay que estar mientras mantienes las ganas para dar las batallas de cada día, y para eso hace falta una tensión y una concentración que es evidente que te exige un esfuerzo. Nunca es bueno eternizarse en el cargo y, desde luego, cuando estás más tiempo del debido ya no eres útil. Pero, por el momento, lo único que hago es pensar en todo lo que tenemos por delante. En cierto modo, la realidad es que acabo de llegar.



## Los barones encumbran al líder del PP

Los populares dan por finalizada la etapa del sanchismo y se erigen como una «alternativa» de unidad durante la celebración de la XXV Interparlamentaria del partido en Toledo

C. S. Macías. MADRID

i el Gobierno quiere dividir, nosotros queremos unir». El Partido Popular celebró ayer en Toledo su XXV Interparlamentaria, en la que se abordaron los «retos para resolver los problemas reales de los ciudadanos». Arropado por sus parlamentarios y presidentes au-

tonómicos y europarlamentarios, y con el fin de «engrasar» el proyecto de cara a las futuras citas electorales, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo aseguró que «lo que preocupa a los españoles, ocupa al PP» y garantizó que su partido estará «a la altura de un gran país», España.

Las conclusiones que salgan de este cónclave servirán de base para el programa con el que Feijóo intentará llegar a La Moncloa. Durante la inauguración, la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, reivindicó al partido como «alternativa» al Gobierno de Pedro Sánchez, del que dijo no es el «de la gente», como reza el lema del PSOE, sino un Gobierno «que vivey quiere seguir viviendo de la gente».

Gamarra cargó contra Sánchez, de quien aseguró que su «única prioridad» es «consigo mismo» y, «mientras que pide sacrificios, él no hace ninguno». Por eso -recalcó-«España cada vez tiene que hacer más por él», porque «cede» para seguir en el poder ante el «secesionismo» catalán y la izquierda abertzale, cambiando presos por votos.

El PP recuerda que es un partido unido, cohesionado y «preparado» frente a la «división», el «clientelismo» y el «nepotismo» del que Gamarra acusó a Sánchez. Y es que esperan que el presidente del Gobierno incremente «la intoxicación y el insulto» para que «no se note su incapacidad e ineficacia».

«Sánchez ya solo ofrece pesimismo; hagamos que España vea que hay otra manera de hacer las cosas», incidió la secretaria general de los populares, para quien la política económica de Sánchez es «errática» porque hay «barra libre» de «ocurrencias» y España está «sin rumbo». El PP piden al Gobierno deflactar el IRPF y rebajar LA RAZÓN • Domingo. 18 de septiembre de 2022



### Gamarra llama a manifestarse en Barcelona

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, participará hoy en la manifestación en defensa del castellano en Cataluña e hizo un llamamiento a «todos los constitucionalistas» a unirse a la protesta convocada por la asociación «Escuela de todos», ya que, según dijo, Pedro Sánchez, ha «abdicado» de su defensa por un «puñado de votos».

Gamarra - que encabezará la delegación del PP en Barcelona, donde coincidirá con los líderes de Vox y Cs, Santiago Abascal e Inés Arrimadas - llamó a la unidad. «Esta es la clave de la batalla que tenemos por delante. Igual que nos hemos unido para firmar recursos de inconstitucionalidad, unámonos para defender los derechos fundamentales». Feijóo no asistirá ya que estará en la clausura de la Interparlamentaria en Toledo.

Alberto Núñez Feijóo, ayer en Toledo con los barones del PP

el IVA de productos básicos.

Por su parte, en esta jornada de debate interno, Javier Maroto, portavoz del PP en el Senado, se comprometió a poner el grupo en la Cámara Alta al servicio de los diferentes candidatos territoriales para revalidar y ganar nuevas alcaldías.

Los barones del PP cerraron filas en torno a Feijóo, a quien encumbraron como la única «alternativa» y ven las próximas elecciones autonómicas y municipales como «preludio» para llegar a La Moncloa. Los populares están convencidos de que el cambio político en España está ya en marcha y sus presidentes autonómicos se han puesto la meta de ampliar el poder territorial en las elecciones de mayo, teñir el mapa de azul, como el «escalón» para una victoria de Alberto Núñez Feijóo frente a Pedro Sánchez.

En una de las plazas tradicionales del PSOE, donde Emiliano García-Page gobierna con mayoría absoluta, el principal partido de la oposición se ha conjurado para ganar en las urnas desde una máxima: todos los gobiernos socialistas pueden cambiar de signo político por mucho «anclaje y poderío económico» que tengan en sus territorios.

Este mensaje lo trasladó, con guiños al anfitrión y presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, autor de una mayoría absoluta inédita en la que Génova se inspira para aspirar a una mayoría suficiente de Feijóo en las generales.

El PP solo se examina en dos autonomías, la Región de Murcia y la Comunidad de Madrid, y espera despojar a Sánchez de nuevos territorios en unos comicios de carácter nacional y que marcarán el resto de la legislatura. Según la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el PP afronta las elecciones «más fuerte que nunca».

Además, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, hizo alusión a su «olfato» municipalista para señalar que con Feijóo van en la «buena senda». Lo percibe en la acumulación de gente, en los aplausos, mientras que Sánchez-señaló- «ha perdido el pulso de la calle».

Alfonso Rueda, el sucesor de Feijóo al frente de la Xunta, aludió a la presencia de ministros en Galicia y a sus críticas contra quien logró sumar hasta cuatro mayorías como síntoma de que soplan aires de cambio. Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, recalcó que se juegan «muchísimo» porque «España ya no aguanta más».

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, destacó el rigor y la moderación de Feijóo mientras que Moreno subrayó que los líderes populares no son «altivos» ni miran «por encima del hombro» a los ciudadanos, al igual que tampoco utilizan los medios públicos «en beneficio» de su partido.

«No creemos en dividir a la sociedad para sacar rédito político», subrayó Moreno.

Los dirigentes del Partido Popular también hicieron referencia al encarecimiento de la vida y las dificultades de los españoles para llegar a fin de mes, al tiempo que reprocharon la «barra libre» de «ocurrencias» de Sánchez o sus rectificaciones y han vuelto a pedir al Gobierno que les copie propuestas como la de deflactar el IRPF.

El PP también buscó dar respuesta a las críticas de Pedro Sánchez, que les sitúa al lado de las empresas eléctricas y en contra de lo que reclaman los populares europeos, a través de un vídeo en el que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, expresa su respaldo a Feijóo y le desea éxito. Fuentes del PP señalaron que Von der Leyen está molesta por la interpretación que se ha hecho desde el Gobierno de España, ya que se inspiró en la política energética de Grecia y no en la de nuestro país.

### **Opinión**

### La enfermedad socialista



Jorge Vilches

reguntaron a Almeida, alcalde de Madrid, por el retraso en la designación del candidato socialista para las elecciones de mayo de 2023. La respuesta es un diagnóstico de la enfermedad que padece el PSOE: «Me da igual mientras lo elija Pedro Sánchez».

Todo candidato que los socialistas pongan en cualquier sitio de España será un delegado del sanchismo, que cargará con la antipatía que genera su líder por su personalidad y mala política. Nadie quiere tener a una marioneta de Sánchez en su ayuntamiento o autonomía. El socialismo está mal entoda España porque el sanchismo lo ha herido de muerte.

El liderazgo de Sánchez es el propio de una relación tóxica. Los socialistas saben que les hace daño, pero no pueden deshacerse de él porque son dependientes de su poder. Sánchez eliminó la democracia interna del partido con el sistema de la negociación previa, y liquidó los órganos de control de la secretaría general.

Nada se hace en el PSOE sin la aquiescencia de Sánchez. Hoy es impensable una rebelión como la de 2016, cuando echaron a Sánchez por querer un pacto con podemitas y nacionalistas. Ahora, los socialistas son conscientes de que sin supresidente no son nada. Todo socialista piensa que puede ser destituido sin explicación alguna a pesar de la lealtad demostrada. Es el relato de un maltrato que no puede acabar bien.

El mejor ejemplo es la situación del socialismo madrileño. ¿Quién será el candidato? Nadie conoce a Lobato, el actual «dirigente» del PSOE en la comunidad, ni a Mar Espinar, portavoz en el Ayuntamiento. Descartada la delegada del Gobierno, tampoco cabe un famoso. Ya la pifió con Pepu Hernández en 2019, que cosechó el peor resultado del Partido Socialista desde 1979, e hizo una oposición olvidable. De hecho, tanto a nivel autonómico como muni-

cipal los socialistas han pasado a ser tercera fuerza. Esto es grave: el partido del Gobierno no pinta nada en la capital del Estado.

La solución de Sánchez, que no del PSOE, es poner a un ministro como candidato. Nunca funcionó ese sistema. Fernando Morán, encargado de Exteriores con Felipe González, y que derrotó a Joaquín Leguina en las primarias, no funcionó en 1999. Trinidad Jiménez no pudo con su primo Ruiz-Gallardón, como tampoco logró nada Miguel Sebastián, el ministrode Rodríguez Zapatero. La conclusión es clara: los electores los ven como títeres de un Gobierno nacional que no les gusta.

En esta ocasión Sánchez está barajando algunos nombres de ministros para Madrid. Usará la convocatoria para hacer una crisis de Gobierno. Puede quitarse de en medio a Pilar Llop, la ministra de Justicia que oyevoces en el metro que le hablan del CGPJ, y que fue número dos en la lista de Ángel Gabilondo.

También suena Grande-Marlaska, que tendría que defender en Madrid la política de conciliación con Bildu y el mundo de ETA, y que prefiera a Arnaldo Otegiantes que a Feijóo. Esto no se entiende en ningún sitio, y Madrid no iba a ser menos. Se oye hablar de Reyes Maroto, ministrade Industria, que sería la candidata más floja, destinada a calentar escaño en la Asamblea o Ayuntamiento, y que acabaría yéndose a alguna multinacional del ramo.

A otro nivel están los otros dos nombresqueSánchez, no el PSOE de Madrid, está barajando ahora. Uno de ellos es Félix Bolaños, el Caínde Iván Redondo, el que puso latrampa a García Egea con Ayuso ylarenovación del Consejo General del Poder Judicial, pero sin experiencia alguna en enfrentamientos electorales directos. Eso sí; tendría detrás todo el aparato gubernamental de propaganda. Si Sánchez nombra candidato a Bolaños es para quitárselo de en medio, como a Margarita Robles. La ministra de Defensano es militante del PSOE y es un dolor de muelas para Podemos, pero estamos en plena guerra en Europa y sería una irresponsabilidad. Aunque es Sánchezy todo le da igual.



## División en el PSOE por la campaña de ataque a Feijóo

Internamente se reconoce que el líder del PP «no genera rechazo» y que la estrategia «denota el nerviosismo» de Moncloa

Ainhoa Martínez. ZARAGOZA

l PSOE remonta el vuelo. El partido quedó sumido en un estado de desolación tras la debacle en Andalucía del que le ha costado desprenderse. Los socialistas cedieron su tradicional hegemonía en el pulmón de votantes que había oxigenado las mayorías socialistas para alcanzar La Moncloa. El golpe anímico trascendió lo meramente político y el electorado languidecía sin incentivos para acudir a las urnas. «Los sondeos nos decían que un 30% de los nuestros estaban en la abstención», cuantifica una presidenta autonómica. El punto de inflexión se produjo antes del verano, cuando Pedro Sánchez subió a la tribuna del Congreso en el debate sobre el estado de la nación y reorientó el rumbo, anunciando nuevos gravámenes para las energéticas y la banca. Un revulsivo con efecto inmediato en las filas socialistas, cuyos diputados ya salieron «enchufados» de la sesión plenaria.

El giro a la izquierda – a modo de vuelta a los orígenes– fue nítido. Un viraje que poco tiene que ver con la vocación mayoritaria de un proyecto que busca mantenerse en el poder. Para ello, como bien sabe Sánchez, hay que transitar el carril central. Pero para ensanchar «Se le quiere hacer un traje –a Feijóo–, pero no le tienen cogidas las medidas», dicen los críticos

«Pedro es una roca», asegura una presidenta sobre su capacidad de sobreponerse

el espacio, primero hay que consolidar tu posición de partida y en el PSOE reconocen la profunda «desmovilización» de sus filas. «Primero hay que activar a los tuyos y luego ya hay que ir a por el centro. Se sumarán si ven que tienes un proyecto fuerte y con garantías de victoria», resume gráficamente un líder territorial. Y en esta tarea sigue afanado el partido y el presidente en primera persona. La estrategia de atacar a Alberto Núñez Feijóo para desactivar la luna de miel demoscópica que vive desde que llegó a Génova va orientada en esta dirección, en espolear a los votantes y mover las encuestas, pero en el PSOE hay división de opiniones sobre su eficacia a medio plazo.

Hay quienes cuestionan abiertamente el resultado de deslegitimar a un dirigente con una trayectoria de cuatro mayorías absolutas en Galicia y cuyo perfil se instrumentalizó durante la crisis del coronavirus. «Es muy difícil vender ahora que no es moderado, cuando en la pandemia se le utilizaba como contrapunto al discurso de Isabel Díaz Ayuso», aseguran en

Pedro Sánchez, rodeado de los barones autonómicos, ayer en Zaragoza

un territorio. «Se le quiere hacer un traje, pero no le tienen cogidas las medidas», apuntan desde otra federación muy potente, que anticipa que ellos no van a secundar esa línea argumental. «Denota nerviosismo», sostienen.

Incluso quienes defienden el potencial catalizador del discurso contra Feijóo reconocen que es «un líder que no genera rechazo» en la ciudadanía y que va a ser muy complicado voltear la opinión pública en esa dirección. No obstante, llaman a incidir en las lagunas de su discurso para que esa sensación acabe permeando. De ello se ocupa a diario el propio Sánchez. El PSOE se reunió ayer en Zaragoza en la reunión del Comité de Política Federal. Un cónclave que tenía en el orden del día fijar las líneas estratégicas para la contienda electoral de 2023, pero que acabó convertido en una suerte de terapia grupal. Una sesión de «coaching» para insuflar ánimos a las tropas de cara a lo que viene el próximo año.

«Pedro es una roca», asegura una presidenta regional que señala que «cuando todo parece que va mal, sabes que él va a pelearlo hasta el final». El presidente tomó la palabra en la reunión interna para insuflar ánimo a los suyos y, posteriormente, en el acto público para exhibir músculo y presentar a un PSOE «unido y fuerte», frente a un PP que se ha quedado «solo y retratado» ante Europa por su «oposición negacionista» con los impuestos para gravar los beneficios extraordinarios de las energéticas. Sánchez aprovechó este marco para defender la posición de liderazgo a nivel europeo de España, recordando que la propuesta de la Comisión Europea de reformar el mercado eléctrico se inspira en lo que viene proponiendo el Gobierno desde hace un año. Una posición que consideran un espaldarazo, porque «les da la razón». «Si lo propone el Gobierno es malo por izquierdista, si lo propone Bruselas es bueno por liberal. Ni una cosa ni la otra: es puro sentido común», aseguró, apuntando que en «época de crisis hay que arrimar el hombro en beneficio de la clase media, no de los poderosos. Las alegrías de una minoría no pueden ser las dificultades de la mayoría».





DE CANCELACIÓN



**DESDE SOLO 15€** 



PAGO EN 3 MESES



SORTEO **DE UN VIAJE** EN CRUCERO FLUVIAL

628€ SP



**DESCUENTO 20%** EN SELECCIÓN DE MALETAS EN EL CORTE INGLÉS

### Nacional

### Exclusivo Club de Vacaciones

Reserva en más de 80 Paradores

Pass Seniors Paradores 3 noches

Precios por habitación doble para dos personas

295€ AD 470€ MP

### Calpe | Alicante Gran Hotel Sol y Mar 4\*

6 dias | 5 noches

Incluye: agua y vino en almuerzos y/o cenas.

próxima parada Costa del Sol

Hotel 4\* 8 días | 7 noches

Subete al tren,

Incluye: billete de tren, traslados, alojamiento en hotel elegido en régimen indicado (agua y vino en almuerzos y cenas) y seguro de viaje.

### Cádiz, rincones con encanto Hotel 4\*

7 días | 6 noches

Salidas de octubre de 2022 a junio de 2023

Visita de Cádiz con Lola la Pikonera · Visita a las Bodegas Osborne

### Internacional

### Marruecos imperial

Hoteles 4\*/5\*

8 días | 7 noches

Salidas de octubre de 2022 a mayo de 2023

Gran Mezquita Hassam II en Casablanca · Kasbah Ait Ben Haddou

### Italia, bella historia

Hoteles 4\*

8 días | 7 noches

Salidas de octubre de 2022 a mayo de 2023

Hotel en el centro de Florencia · Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro · Visita a la Roma Barroca

### Internacional

### Egipto, maravilla de faraones

Hoteles 5\*

8 dias | 7 noches

1.675€ PC

Salidas de febrero a mayo de 2023

Visita Templos de Abu Simbel y Museo de Arte Faraónico · 4 noches de crucero por El Nilo y 3 noches en El Cairo

### Capitales de Centroeuropa

Hoteles 4\*

9 dias | 8 noches

Salida 21 de mayo de 2023

Cena en una taberna típica Vienesa · Visita de Karlovy Vary y Cesky Krumlov

### Jordania, oasis majestuoso

Hoteles 4\*/5\*

8 dias | 7 noches

Salida 12 de marzo de 2023

Visita de Petra · 1 noche en el Mar Muerto · Recorrido en 4x4 en Wadi Run

Consulta las ventajas del programa



Tu viaje, con total tranquilidad.









1.759€

.250 PC

20 ESPAÑA

L. Lastra. SEVILLA

i el socialista Pedro Sánchez hace caso a la familia del socialista José Antonio Griñán y lo indulta, no será ni habrá sido la primera vez que un Gobierno de España perdona a un político condenado por corrupción. En la mayoría de las veces, el cargo público compartía color con el Ejecutivo de turno, pero también ha habido exenciones de penas de cárcel entre distintos bandos. El caso es que todo el proceso que conducirá a la decisión última del Consejo de Ministros ha servido para confirmar que el PSOE alberga más de un PSOE y que la mayoría, no sólo de la vieja guardia, sino también de alguna más joven, está a favor del indulto a pesar de que su Código Ético les impide defender esa postura.

La familia del expresidente de la Junta de Andalucía, condenado a seis años de cárcel por malversación y quince años de inhabilitación por prevaricación, ya ha presentado la petición de indulto y la ha basado en «razones humanitarias». El escrito de once páginas cuenta ya con el respaldo de unos 4.000 ciudadanos. Entre ellos figuran algunos personajes importantes de la historia reciente de la comunidad y de España. Y, por supuesto, del partido de la rosa. Por ejemplo, los expresidentes del Gobierno Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, el exvicepresidente Alfonso Guerra, varios exministros también socialistas y la expresidenta andaluza Susana Díaz. En resumen, el «viejo» PSOE y una senadora.

Felipe González, quizás el firmante más ilustre de la petición de indulto a Griñán, está muy familiarizado con ese perdón porque concedió varios muy significativos, por ejemplo a Juan Hormaechea (Alianza Popular y PP), el expresidente cántabro condenado por malversación de caudales públicos, en 1995; o a Jesús Gil en 1994 para evitar que fuera a la cárcel por vender una parcela que estaba embargada. Y no lo indultó porque eso le correspondió al popular José María Aznar, pero al exministro de Interior José Barrionuevo, condenado por el secuestro de Segundo Marey, lo acompañó de la mano y le dio un abrazo para la historia cuando tuvo que ingre-

## El indulto a Griñán: las dos caras del PSOE ante la corrupción

La «vieja guardia» socialista respalda la iniciativa mientras otros, como Juan Espadas, se ciñen al Código Ético del partido

sar en la cárcel de Guadalajara en 1998.

Aquel día, como ocurre ahora, Felipe y el partido exhibieron un apoyo casi unánime al condenado. Curiosos paralelismos... El expresidente del Gobierno, como entonces, ya ha defendido la integridad de Griñán pese a la rotundidad de la sentencia confirmada por el Tribunal Supremo: «Conociéndolo a fondo, si pudiera designarlo hoy para formar parte de un Gobierno de España que yo presidiera, lo volvería a hacer. Es imposible que sea culpable», dijo González a principios de agosto.

Y si en 1998, quizás de un modo más multitudinario que ahora, presidentes y dirigentes regionales se concentraron en un acto partidista ante la prisión manchega, ahora también ha habido un apoyo expreso al condenado desde una administración autonómica. «Si no fuera presidente y no tuviera responsabilidades orgánicas e institucionales, también lo firmaría», ha reconocido el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

Alfonso Guerra también estuvo en Guadalajara aquel día de septiembre del 98. Lógicamente, defendía el indulto a Barrionuevo como ahora defiende el indulto a Griñán. «Un grupo de amigos ha pensado que estaría bueno hacer un listado de personas que apoya el indulto y he dado mi conformidad a que esté, con lo cual ya la opinión bien clara. En ese documento estará mi firma», anunció hace ya unas semanas.

A ese bando corresponde igualmente Susana Díaz, precisamente la mujer que sucedió a Griñán al frente del Ejecutivo andaluz... y que prescindió de él para así satisfacer la exigencia de Ciudadanos y formar la coalición de gobierno. Alistada con esa parte aparentemente mayoritaria del PSOE que reclama el perdón y reivindica la inocencia del condenado, la expresidenta lo dijo así de claro: «Pepe no tuvo acceso a esos fondos y no se ha llevado un duro. Hay muchos argumentos de sobra para justificar el indulto». No cayó en que el delito de malversación no contempla que el acusado se apropie

### Desde 1996 los gobiernos socialistas han concedido 66 indultos frente a los 155 del PP

del dinero, porque para eso está precisamente el delito de apropiación. «Hay muchos argumentos de sobra para justificar el indulto», añadió.

Esa postura de Susana Díaz, actual senadora y por tanto cargo público, ha encendido la mecha de la polémica con quienes defienden en público que no hay que pedir ninguna medida de gracia. A falta de saber si son muchos o pocos, lo único cierto es que el único que ha marcado esa frontera en público es el sucesor de la expresidenta en la secretaría general del PSOE andaluz, Juan Espadas. «La petición es una decisión personal y familiar que debe quedar en ese ámbito. Yo me debo al Código Ético del partido, mucho más por ser el secretario general del PSOE-A», explicó, en un sentido totalmente opuesto al de su predecesora.

Visto lo visto, la sorpresa sería que el Gobierno no indultase a Griñán. El PSOE tiene bastante experiencia en ese sentido: desde 1996 ha concedido 66 (Zapatero dio 62 y Pedro Sánchez, los cuatro del «procés»). Y el PP, más todavía: 155 (139 firmados por José María Aznary otro 16 por Mariano Rajoy) en ese mismo cuarto de siglo.



Una simpatizante socialista en un mitin del PSOE en campaña electoral

Del Bosque, Miguel Ríos y Garci lo apoyan Entre los más de 4.000 ciudadanos que apoyan el indulto figuran, por ejemplo, el exseleccionador de fútbol Vicente del Bosque; el cantante Miguel Ríos; directores de cine como José Luis Garci; el ex alcalde de Sevilla Alejandro Rojas-Marcos; la exesquiadora María José Rienda, que fue presidenta del CSD, y el periodista Iñaki Gabilondo.



### El personaje

batido y arropado como una piña por su familia, confiado en que sus abogados defensores agotarán hasta las últimas vías para evitar su ingreso en prisión. Así vive estos días el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ante la demoledora sentencia del Tribunal Supremo que le condena a seis años de cárcel por prevaricación y malversación en el escándalo de corrupción de los ERE. La mayor trama de clientelismo político que se conoce, nada que ver con otros casos como la Gürtel que afectaron al PP, y que revela la doble vara de medir cuando a juzgar se trata entre la izquierda y la derecha. El tema de Griñán genera todo un laberinto político dentro del PSOE, entre los «pesos pesados» como Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero, Alfonso Guerra o Susana Díaz que apoyan su indulto, la dirección actual del socialismo andaluz encabezada por Juan Espadas que se opone, la rabia de los socios de coalición y el bloque «Frankenstein» Podemos y Esquerra Republicana, también en contra, y un Pedro Sánchez que se mueve en la ambigüedad y maneja los tiempos hasta calcular el elevado coste con las elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo a la vista.

Tras el duro varapalo del Supremo, que confirma la sentencia anterior de la Audiencia Provincial de Sevilla, la defensa de José Antonio Griñán tiene ya clara su hoja de ruta: petición ante el TS de un incidente de nulidad de la sentencia, amparo al Tribunal Constitucional y, en última instancia, solicitud de indulto al Gobierno de Pedro Sánchez. La consigna es ganar tiempo y evitar el ingreso en prisión del ex presidente, a tenor de su edad y la aseveración continua de que él no se apropió de un solo duro de la trama. Su hijo mayor, Manuel, quien junto a su madre María Teresa Caravaca ha suscrito la petición de indulto al Ejecutivo, afirma que todo esto «es una pesadilla». Fue él quien en septiembre de 2016, cuando afloró el escándalo de más de seiscientos millones de dinero público en subvenciones ilegales, difundió una rotunda carta en defensa de la dignidad de su padre. «Honestidad en una vida austera, nadie podrá probar jamás que mi padre se apropió de un solo céntimo de los ERE», aseguraba Manuel Griñán. Insistía



Pilar Ferrer

### José Antonio Griñán Expresidente de Andalucía

## Bajo el yugo de la Justicia

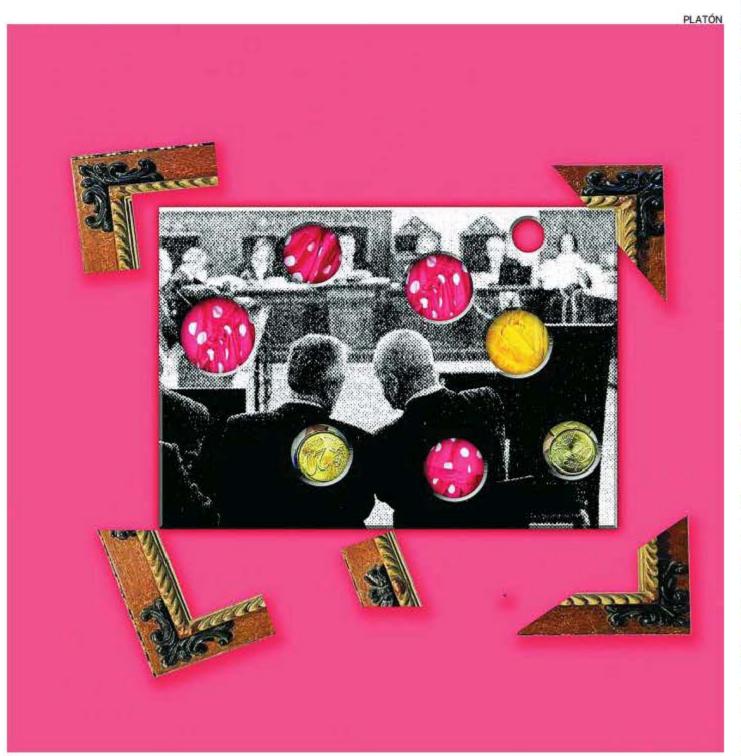

en que fueron otros quienes «metieron el cazo», unos funcionarios sobre los que él no tenía potestad directa, contaba cómo su padre vivió toda su vida de un escaso sueldo, con un único coche cada diez años y concluía: «Todo es mentira, todo es injusto, el que calla sufre».

Pero ni la Audiencia de Sevilla, ni el Tribunal Supremo, aún con dos votos particulares que rechazan el delito de malversación, han aceptado tales argumentos. La sentencia contra el expresidente andaluz es de una dureza extrema y confirma que Griñán «permitió y consintió un sistema ilegal de ayudas discrecionales». El escándalo de los ERE en Andalucía fue una red de corrupción política de enorme calado, una compra de voluntades y votos a través de ingentes cantidades de dinero público, que arranca en la empresa sevillana de Mercasevilla donde comenzaron a detectarse prejubilaciones fraudulentas. El proceso y la investigación judicial se han llevado por delante a los dos ex

presidentes de la Junta y del PSOE, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a cinco consejeros y varios altos cargos del gobierno andaluz. Pero la pena más dura recae en este hombre que fue dos veces ministro del gobierno de España, de Sanidad y Consumo y de Trabajo y Seguridad Social, a la par que consejero de Empleo, Economía y Hacienda de la Junta Andaluza. Un «pata negra» del PSOE, de quien sus allegados insisten en que nunca recibió un solo duro de la trama, mientras el Supremo

sentencia que permitió «el despilfarro» de los ERE.

José Antonio Griñán Martínez nació en Madrid, hijo de Octavio Griñán, oficial del Cuarto Militar del General Franco y María Teresa Martínez, ambos sevillanos. Estudió en los Agustinos madrileños y pronto la familia se trasladó a Sevilla dónde Pepe, como se le conoce en el partido, estudió Derecho y opositó a inspector técnico de Trabajo. Ingresó en el PSOE a primeros de los ochenta y tras el triunfo en las elecciones andaluzas del ochenta y dos trabajó con los gobiernos de Rafael Escuredo, José Rodríguez de la Borbolla y Manuel Chaves. Diputado en el Congreso durante tres legislaturas y ministro en dos ocasiones con Felipe González, fue la mano derecha de Chaves y responsable de Empleo, Economía y Hacienda. Presidente de la Junta andaluza, hubo de dimitir tras estallar el escándalo de los ERE y fue sustituido por Susana Díaz. Desde entonces, según su propia familia, su vida ha sido «un auténtico calvario», afectado por problemas de salud y algunas pérdidas de seres queridos.

En su entorno defienden su inocencia a capa y espada, aseguran que jamás se apropió de nada y que «los golfos fueron otros». Pero la sentencia del Supremo echa por tierra tales argumentos.

Su familia mantiene ahora un núcleo de pétrea defensa. Casado con María Teresa Caravaca, una aristócrata descendiente del marqués de Nevares conocida como Mariaté, son padres de tres hijos, Manuel, Ana y Miguel, y abuelos de cuatro nietos. El primogénito, quien ha redactado junto a su madre la petición de indulto al Gobierno, proclama por toda Sevilla la inocencia y honradez de su padre. Maldice el día que entró en política y opina que podría haber vivido mucho mejor con su plaza de funcionario o en el sector privado. «La nómina de mi padre era de risa», comenta a sus íntimos como prueba de su austero tren de vida.

La sentencia del Tribunal Supremo es ahora un durísimo golpe y está por ver si, finalmente, podrá a sus setenta y siete años evitar finalmente la cárcel.

De momento, Pepe Griñán, antaño todopoderoso ministro y presidente en la Junta de Andalucía, comprueba en sus propias carnes que la Justicia es lenta, pero segura, bajo un yugo implacable que algún día llega sin remedio.



### NAUTALIA VIAJES Agencia Oficial Acreditada



### ILLES BALEARS, ISLAS CANARIAS, COSTA PENINSULAR, TURISMO DE INTERIOR

|                | DESTINOS                                                              | 4 DÍAS  | 5 DÍAS  | 6 DÍAS  | 8 DÍAS  | 10 DÍAS |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                | ILLES BALEARS                                                         |         |         |         | 248,96€ | 308,37€ |
|                | ISLAS CANARIAS                                                        |         |         |         | 330,51€ | 405,53€ |
| CON TRANSPO    | COSTA PENINSULAR (Andalucía, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana) |         |         |         | 212,96€ | 269,83€ |
|                | CIRCUITOS CULTURALES                                                  |         |         | 272,71€ |         |         |
|                | TURISMO DE NATURALEZA                                                 |         | 266,81€ |         |         |         |
|                | CIUDADES AUTÓNOMAS                                                    |         | 266,81€ |         |         |         |
| SIN TRANSPORTE | ILLES BALEARS                                                         |         |         |         | 195,78€ | 236,07€ |
|                | ISLAS CANARIAS                                                        |         |         |         | 195,72€ | 235,95€ |
|                | COSTA PENINSULAR (Andalucía, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana) |         |         |         | 196,02€ | 235,95€ |
|                | CAPITALES DE PROVINCIA                                                | 115,98€ |         |         |         |         |

SERVICIOS QUE INCLUYE EL PROGRAMA







TRANSPORTE De ida y vuelta. (2)



TRASLADOS
Traslados y acercamientos.



PÓLIZA Póliza de seguros colectiva.



COVID-19 Asistencia sanitaria.



ANIMACIÓN Programa de animación socio-cultural

- (1) Alojamiento en régimen de pensión completa, en habitación doble a compartir en hoteles seleccionados por el Imserso, excepto capitales de provincia que el régimen es de media pensión. Se contempla el alojamiento en habitación individual, que tendrá un suplemento de precio y estará sujeto a disponibilidad de plazas: 20 € Illes Balears y zona costera penínsular, 23 € Canarias y 25 € Turismo de Interior.
- (2) Transporte en el medio de transporte programado, desde la capital de provincia de la persona usuaria hasta el hotel de destino y regreso, excepto en la modalidad de viajes sin transporte.

  (3) Turnos de Navidad y Fin de Año: suplemento de 20 € por persona por cada comida o cena de gala: 24 y 31 de diciembre. Comidas de gala: 25 diciembre y 1 de enero).

DEPÓSITO: se deben abonar una vez confirmada la reserva en un plazo máximo de 5 días: 40 € excepto: 20 € capitales de provincia y 30 € Costas e Islas sin transporte.

ACREDITADOS: podrán reservar un viaje a partir de la fecha que se indica en su carta de acreditación a partir de las 09:00 (8:00 en Canarias) eligiendo uno de los destinos, estancias y fechas disponibles.

MÁS VIAJES: podrán reservar más viajes siempre que haya plazas vacantes a partir de los días laborables después del inicio de las ventas de su comunidad.

Más información: www.imserso.es

Teléfono de información gratuito Islas y Costas: 900 90 72 60 Turismo de Interior: 900 33 65 65









### A fondo

Claves

### Una cesión inesperada

- El pasado marzo, el Gobierno pone fin a 47 años de neutralidad en el conflicto del Sáhara y cede ante Marruecos sin informar a Argelia.
- Argelia esperaba una explicación sobre el giro de España en relación al Sáhara que nunca llegó, y Argel mandó señales de enfado.
- Argel suspende el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación que estaba en funciones desde octubre del año 2002.

Tras el giro diplomático de España, se multiplicaron las protestas pidiendo un «Sáhara libre»



Antonio Navarro. RABAT

eismeses se cumplirán este lunes desde el cierre de un capítulo y la apertura de otro en las a menudo turbulentas relaciones de España con sus vecinos del Magreb. Si la carta enviada por Pedro Sánchezalrey Mohamed VI, en la que presidente del Gobierno reconocía la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental como «la base más seria, creíble y realista» para resolver el conflicto, cerraba el largo desencuentro con Rabat, también abría una nueva crisis con Argelia que, a

Tras el cambio de política española en el Sáhara

## Argelia mantiene el pulso 6 meses después

▶El Gobierno ha sido incapaz de recomponer un distanciamiento con Argel que se ha plasmado en una mayor presión migratoria y en el encarecimiento de la factura del gas

día de hoy, no da signos de remisión. El apoyo de España a Marruecos en el Sáhara indisponía de manera inmediata las relaciones con Argelia, principal patrocinador del Frente Polisario en su enfrentamiento con Rabat –una rivalidad que acabó en ruptura de relaciones diplomáticas hace un año- por el territorio que fuera colonia española hasta finales de 1975.

Transcurrido medio año del estallido de la crisis con Argelia, el pasado 19 de marzo el régimen argelino -horas después de que la agencia estatal de información marroquí diera noticias de la carta remitida por Sánchez al soberano alauita-, retiraba a su embajador en Madrid como primer gesto de rechazo (no volverá: el diplomático Said Moussi continúa su carrera como embajador de la República argelina en Francia desde el mes de julio).

Después, y a lo largo de una primavera convulsa, vendría el fin de la cooperación con Madrid en maLA RAZÓN • Domingo. 18 de septiembre de 2022

teria de repatriaciones de ciudadanos argelinos en situación irregular, lasamenazas del Gobierno argelino de cortar el suministro del gas a España -si parte de su hidrocarburo acababa siendo revendido a Marruecos desde la Península por el gasoducto Magreb Europa-, la confirmación de la subida de los precios del gas a nuestro país en plena crisis energética mundial, la suspensión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación firmado por los dos países en 2002 y el boicot comercial, que, si bien el Gobierno de Argel ha negado, agentes estatales, empresas y entidades financieras practican contra los exportadores españoles desde el pasado 8 de junio, confirmanfuentes conocedoras de la situación a LA RAZÓN.

### Presión migratoria

No ha sido la única manera en que el régimen militar presidido por Abdelmadjid Tebboune ha mostrado su enfado con el Gobierno español y, de manera particular, con Pedro Sánchez: Argelha empleado la baza migratoria contra España al relajar los controles en sus costas. Y lo está haciendo de manera especial en las últimas semanas del verano, pues se baten récords de llegadas de embarcaciones con ciudadanos en situación irregular a las costas del Levante español y Baleares procedentes de Argelia.

No en vano, el pasado fin de semana se registró un repunte inédito en la inmigración irregular procedente del gigante norteafricano. De viernes a domingo llegaron a las costas baleares, murcianas, alicantinas y andaluzas un total de 927 sin papeles, la inmensa mayoría argelinos. El incremento coincide con el buen tiempo en el mar, pero también con un momento crítico en las relaciones bilaterales. Además, las autoridades argelinas no cooperan con las autoridades españolas en las devoluciones de estas personas a su territorio desde el pasado mes de abril.

### El gas: «La dulce venganza»

La crisis española con el octavo productor de gas del mundo se produce en medio de una crisis económica mundial que ha convertido las reservas argelinas del hidrocarburo en objeto del deseo de las economías europeas. Argelia presume de que no le faltan clientes en estos momentos: Italia ha sellado en los últimos meses una alianza energética plasmada en el compromiso argelino de incrementar un 40% las exportaciones al país transalpino a partir del año próximo, lo que lo convertirá en «hub» europeo del gas, y Francia, tras la visita a finales de agosto de Macron a la que fuera su antigua colonia, ha expresado su deseode aumentar un 50% las compras de gas desde Argelia. Frente a la alianza hispano-marroquí emerge un eje franco-argelino que el régimenmilitar quiere reforzar con los vecinos Italia y Túnez.

Paralelamente a las prometedoras alianzas energéticas con Italia y Francia, en los dos últimos meses con registros completos, julio y agosto, Argelia no vendió una sola gota de gas natural licuado a España, que tuvo que hacerse con el hidrocarburo mediante metaneros llegados desde Estados Unidos y en Rusia -en un momento crítico para las economías europeas en que los socios comunitarios tratan de limitar almáximo o prescindir del gas rusoa precios obviamente superiores a los del gas argelino. En un año, el gas argelino ha pasado del 40% del total de las compras españolas a representar apenas el 23%.

### **Opinión**

### Sánchez le puso los cuernos

### Inocencio F. Arias

os argelinos, el Gobierno, la débiloposición, los creadores de opinión y la influyente cúpula militar poseen varias cosas en común: son orgullosos, no en el mal sentido de la palabra: tienen agala cumplir su palabra y se esfuerzan por todos los medios para que el Sáhara no sea marroquí. Cualquier cosa, independiente, asociado a Mauritania, vasallo de Sudáfrica o de Andorra. Todo menos marroquí.

Esto es lo que la sabiduría de Sánchezy sus boys no acabaron de ver. Si yo o muchos diplomáticos de mi generación hubiéramos conocido el giro misterioso del osado Sánchezen el tema del Sáhara le habríamos comentado como buenos fontaneros: «Oh, presi, en tu inmensa sabiduría has optado por satisfacer las pretensiones de Marruecos pero no olvidemos que

no hay una decisión que pueda encolerizar más a Argelia que ésta. Sabemos que contuenorme habilidad y resiliencia, con tugarbo inigualable, tendrás la habilidad para torear el toro argelino – ahí es nada, si hablas incluso

inglés-, pero Argelia nos embestirá». Y ahí está la cuestión. Nadie, ¿ qué hacía el inefable Albares?, se atrevió a advertir a Sánchez o, si lo hizo, el presidente no quiso asimilarlo por las mismas misteriosas razones que cambió una postura española sostenida durante medio siglo, giro que no comulga con Naciones Unidas -la ONU aboga por el referéndum- y que choca hasta con el programa electoral del propio Sánchez.

Aunque no creo en absoluto que los marroquíes tengan conocimiento de trapos sucios económicos de Sánchez –lo que circula sobre negocios de su esposa en Marruecos me parece un disparate– sí estoy seguro deque los servicios del rey Mohamed han interceptado conversaciones telefónicas de nuestro presidente. Si lo han conseguido con Macron y su gabinete y con 120 altos cargos argelinos; ¿Por qué no iban a hacerlo con Sánchez? ¿Por que es demasiado apuesto, porque mueve muybien las manos o como premio

a que no miente nunca? La mutación de la postura española no se entiende bien por el mero análisis de alteraciones del tablero internacional, ¿puede una decisión de Trump pesar tanto en Sánchez?, ¿se ha convertido Zapatero en un clarividente observador internacional churchiliano? Es risible. El cambio de Sánchez en el Sáhara ha sido demasiado brusco, demasiado inexplicable y demasiado servil hacia Rabat porquelo que ha obtenido a cambio ha sido calderilla, unos espejuelos y una chilaba.

No se puede descartar que nuestros vecinos han pillado una conversación en la que nuestro presidente ha deslizado algo sacrílego especialmente para su imagen, que es lo que le importa: un comentario diciendo que más pronto que tarde habrá que abandonar Ceuta y Melilla, la exministra zapateril Trujillo ya lo ha pedido en una fantasiosa conferencia llena de informaciones peregrinas que parecía encargada por Rabat ... O que hay que hacerle arrumacos a la OTAN

pero luego España, ni de coña, aumentará sus gastos en Defensa, que eso lo haga el PP si gana o, que si se quiere conservar el poder, hay que hacerle más regalos, no pequeños, a los separatistas catalanes (la eliminación total

del castellano, que la vía judicial se agote en los tribunales catalanes sindependencia del constitucional....). Dios sabe. Argelia no olvida. Nos puso en la perrera. Su portavoz ha dicho que no habrá normalidad hasta que salga Sánchez porque el «Gobierno español no es fiable, practica la mentira y la huida hacia delante». El contrato del gas lo respeta, van de serios. Pero en el suministro y el precio nos tratarán como a un cliente paria. El italiano Draghi el día antes de su dimisión voló con olfato a Argel para heredamos en el tema del gas en meses cruciales. Argel nos ha borrado de las compras, la concesión de grandes obras públicas y de los servicios, hasta cancelaron el alquiler de avionetas españolas que luchaban contra los incendios, no aceptan devolución de emigrantes... Será difícil recuperarlo. Para la celosa Argel no es sólo que le hayamos puestoloscuernos, esquelo hemos hecho en público y con su peor enemigo. Su peor, no exagero en nada.

A cambio ha obtenido calderilla, espejuelos y una chilaba





## Escuelas de Ingenieros y economía española



Juan Velarde Fuertes

xistió, y por ello debe señalarse su importancia, un planteamiento general para todas las Escuelas españolas de Ingenieros, en relación con el pensamiento económico existente y con el conocimiento de una nueva realidad de España, aceptando consecuencias prácticas utilísimas. Concretamente, pasa a ser obligado analizar dónde se situó la vanguardia; históricamente, corresponde a la Escuela de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos. Al hacerlo, se entiende de qué manera, los preparados en estas Escuelas, fueron capaces de efectuar innovaciones, más de una vez muy arriesgadas, vinculándolas, siempre, a exigencias planteadas por nuestra economía.

A mi juicio, hay que tener en cuenta, sobre este asunto, que las enseñanzas básicas precisas para la formación de los Ingenieros, desde el siglo XIX, se efectuaron en Escuelas Especiales, que provocaron la creación incluso de centros de preparación para su ingreso en ellas. Fue en el reinado de Isabel II cuando se comenzaron a crear estas instituciones: en el caso de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en 1835; los Agrónomos, en 1855; y los de Minas –clave fundamental de nuestra economía entonces–, en 1856. No se olvide que también nacieron –como derivación de la realidad todavía imperial del siglo XVIII-, las Escuelas de Ingenieros militares.

Todo esto tuvo consecuencias sociales y políticas, como señalan Mariano y José Luis Peset: «Laincipiente sociedad capitalista – que entonces nacía en España – necesitaba estudiantes nuevos, no los antiguos jóvenes preocupados por estudios teológicos y de jurisprudencia, sino por la ingeniería, la química, el derecho mercantil español y la medicina, porque solo así podían cubrirse las necesidades nacientes de ferrocarriles, minas y fábricas, así como las citadas de tipo bélico».

El nacimiento de ese importante nivel de ingenieros se produjo, esencialmente, en el Gobierno Narváez, con el Ministerio que regía Luis José Sartorius, Conde de Sartorius, quién gestó la base del llamado Plan Moyano, en 1857, en un Gobierno de la Unión Liberal. Este plan intentaba enlazar con el de las Universidades, a través de la conversión de las Escuelas ya existentes, que en parte recibieron el adjetivo de Superiores. En Madrid se encontraban las de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Arquitectura, y Minas; en Aranjuez estaban los Agrónomos; en Villaviciosa de Odón los de Montes; y, los centros relacionados con Ingenieros Industriales, además de en Madrid, se encontraban en Barcelona, Gijón, Sevilla, Valencia y Vergara.

Una característica de todos estos centros eraque el ingreso exigía pruebas muy difíciles. Por ello, hubo escasez de graduados en ingeniería, lo que convirtió a los que culminaban estos cursos, en dignos de admiración social. Recordemos a Pete Rey, personaje de la obra de Galdós, Doña Perfecta. Y en todos estos centros, de una u otra forma, se cursaban estudios de economía, con textos puestos al día en el mundo occidental, como sucedió con lo que llegaba de la Escuela de Lausana, de la mano de Pareto y Walras -por cierto, expuesto todo lo que significó este último, de forma extraordinaria, por el profesor Segura-. Los profesores y los preparadores para el ingreso en esas Escuelas seguían los avances del marginalismo, que entonces permanecían ocultos para los catedráticos de Economía en las Facultades de Derecho.

Por eso, los jóvenes que habían recibido esta formación pasaron a tener una franca postura política para intentar reorientar la economía española. Claro que, más adelante, muchos de estos ingenieros fueron protagonistas de una rectificación de tipo crecientemente proteccionista. Lo exigían precisamente las empresas en que pasaban a trabajary, por ello, se veían en la obligación de proteger el intervencionismo, los corporativismos y las cartelizaciones. Basta consultar la colección de la Revista Nacional de Economía, para observar esta postura proteccionista, y que enlaza con el ambiente político -a partir de Cánovas del Castillo-, que también vemos en los catedráticos de Economía de las Facultades de Derecho, incluido Flores de Lemus. Aunque, naturalmente, enfrente estaba otro conjunto, que había seguido el mensaje de ese tipo de estudios, caso de Gabriel Rodríguezy no digamos de Echegaray. Pero, cuando triunfó, a partir de 1957, la política económica encabezada por Ullastres, desapareció toda esa postura anterior que únicamente defendió el ingeniero Antonio Robert, en su libro Un problema nacional: la industrialización necesaria.

Al enlazar tecnología, matemáticas y economía, hemos vuelto a una situación parecida-para el mundo de los ingenieros-, a lo que se debatía en la famosa tertulia del Café Suizo, donde acabó triunfando la postura vinculada a una frase de Gabriel Rodríguez, quien señaló las dos vertientes que enlazan a Ingenieros y la Economía: «Microeconomía en cada proyecto y en cada obra concreta, y macroeconomía en la planificación general».

## Insensateces *El nuevo*



María José Navarro

caba de estrenarse en el trono Carlos III de Inglaterra y todo el mundo se echa las manos a la cabeza por sus modales. Realmente, debe ser una putada tener que ponerte a trabajar a los setenta y tres años, después de pasar una vida sin haber hecho nada más que hablar de pintura, medio ambiente, urbanismo y tampax. Es una putada, para qué vamos a decir otra cosa. Dicen que es una persona inteligentísima y educada, dotada extraordinariamente para las artes y las ciencias, entre ellas, la arquitectura. Lleva el kilt escocés como nadie yentre Lady Diyun perro de aguas, escogió al perro de aguas. Ya me gana por ahí porque soy poco de cuentos de hadas y a mí, todo lo que rodea a Lady Di me sobra a espuertas.

Lástima que haya llegado al trono Carlos III, la verdad, porque se nos caen las medallas a trompicadas. Ha salido con su hijo a saludar a toda le gente que llevaba mil horas velando a su madre y parece que ha hecho una heroicidad, con los escoltas diciendo al personal que dejaran los móviles y disfrutaran del momento. Hasta en eso les dicen a los asistentes lo que tienen que hacer. Un amigo mío siempre esgrime que los ricos no piden permiso. La actitud del nuevo rey inglés no tiene que ver con las monarquías, sino con la riqueza. Esos modos son propios de esa clase social que tiene servicio. Que están acostumbrados al servicio y a tratar así a la gente. Con desdén. Con imperativos. A los que un vinito sin los grados de frío perfectos puede amargarles el día. Y ya saben con quiénes lo pagan. Con quienes lo pueden pagar. A mí me importa tres bledos que haya monarquías y no voy a salir a pedir ninguna barbaridad. Ni aquí ni en la calle. Solo digo que no se diferencian de otras élites económicas que van por la vida de esa manera, despreciando a los sirvientes.

Carlos III puede ser desde un mentecato a un cerebrito, pero es un maleducado. Eso ya lo hemos visto y comprobado. Ahora, a ver si es capaz de aprenderse lo básico, es decir, a respetar al pueblo que le paga el sueldo. Y llega tardecito, por cierto.

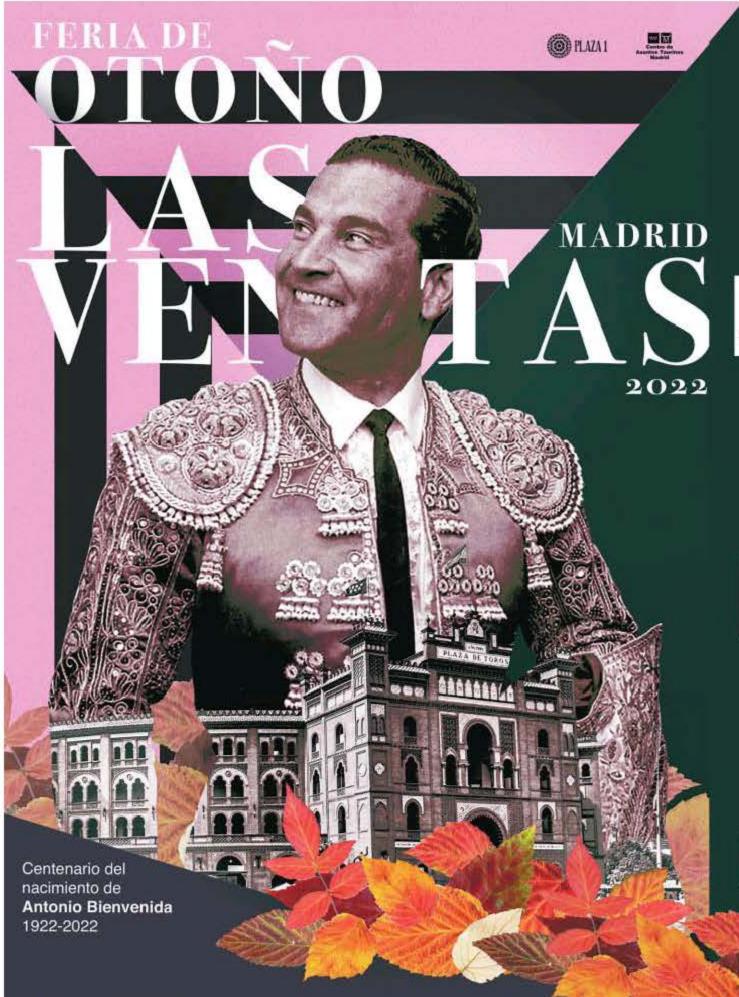

desde 0 0 5 SEPTIEMBRE hasta 0 0 19 SEPTIEMBRE

RENOVACIÓN ABONOS Y VENTA DE NUEVOS EN LOCALIDADES DISPONIBLES

TAQUILLAS 10-14H. / 17-20H. WEB LAS-VENTAS.COM

desde 0 0 20 SEPTIEMBRE hasta 0 0 21 SEPTIEMBRE

VENTA DE **NUEVOS ABONOS** EN LOCALIDADES DISPONIBLES Y NO RENOVADAS

TAQUILLAS 10-14H. / 17-20H. WEB LAS-VENTAS.COM

desde 0 0 23 SEPTIEMBRE

VENTA DE ENTRADAS SUELTAS
TAQUILLAS 10-14H. / 17-20H. WEB LAS-VENTAS.COM

Sáb. 1 oct.

18:00 h

Novillada picada
6 novillos de Fuente Ymbro

Víctor Hernández Álvaro Alarcón (mano a mano) Sobresallente: Adrián Henche

Vie. 7 oct. 18:00 h Corrida de toros 6 toros de El Pilar

Diego Urdiales Juan Ortega Pablo Aguado

Corrida de toros - fuera abono -

6 toros de Victoriano del Río

Toros de Cortés

Mié. 12 oct.

Dom. 2 oct.

18:00 h

Corrida de toros
6 toros de Adolfo Martín

Adrián de Torres Román Ángel Sánchez

Sáb. 8 oct.

18:00 h

Corrida de toros
6 toros de Puerto San Lorenzo
La Ventana del Puerto

Uceda Leal Morante de la Puebla Ángel Téllez

HISPANIDAD

Talavante Roca Rey Fco. de Manuel Jue. 6 oct.

18:00 h

Novillada picada
6 novillos de Valdellán

Yon Lamothe PRISENALINA
Diego García
Jorge Martínez

Dom. 9 oct.

18:00 h
Corrida de toros
6 toros de Fuente Ymbro

Miguel Á. Perera Juan Leal Álvaro Lorenzo

Mar. 11 oct. 18h. NOVILLADA SIN PICADORES FINAL CAMINO HACIA LAS VENTAS Y HOY DOMINGO, LA CITA SEMANAL EN LAS VENTAS



### Día 207 de la Guerra en Europa



Rostyslav Averchuk LEÓPOLIS (UCRANIA) SERVICIO ESPECIAL



urante meses, Jersón había sido el foco de atención en Ucrania. El único centro regional capturado por Rusia en más de seis meses de la guerra, se encuentra en el pequeño bolsillo de la tierra ucraniana que Rusia capturó al oeste del Dnipro, proporcionando la clave para los posibles intentos rusos de conquistar Odesa o atacar a Kryvyi Rih. También impide los intentos de Ucrania de abrir el camino a la Crimea ocupada por Rusia.

No es de extrañar entonces que Moscú se tomara muy en serio los anuncios muy públicos de los funcionarios ucranianos sobre la inminente contraofensiva en esta área que no cesaban en julio y agosto. Más aún porque Ucrania lo había estado preparando con el hábil uso de los lanzacohetes HIMARS suministrados por Estados Unidos. Los puentes que cruzan el río en la región fueron atacados y dañados por Ucrania.

Eventualmente, Rusia decidió reforzar sus defensas en la
zona. Una gran parte de las
unidades probadas en combate se transfirió a Jersón
desde el área de Izium en
Járkiv. Kyivinmediatamente intensificó sus ataques
contra los puentes a través
de Dnipro, aislando efectivamente a las grandes fuerzas rusas cerca de la ciudad
de Jersón del resto de su Ejército.

El 29 de agosto, Ucrania de hecho anunció una ofensiva en múltiples direcciones en el sur, indicando que la tan esperada contraofensiva había comenzado. Se las arregló para infligir grandes pérdidas a las tropas rusas, pero con la resistencia aún considerable, los avances ucranianos fueron relativamente lentos y desiguales.

Lo que sucedió entonces pareció tomar a Rusia completamente desprevenida. Varios días después, Ucrania atacó inesperadamente en el óblast de Járkiv, donde las fuerzas rusas parecían estar mal preparadas. Las fuerzas móviles ucranianas atravesaron la primera línea de la defensa rusa cerca de Balakliya y se movieron rápidamente hacia el este, norte y sur, tratando de cubrir la mayor área posible.

Desorientadas y presas del pánico, las fuerzas rusas comenzaron a Cómo los militares ucranianos burlaron al Ejército ruso

La ofensiva ucraniana hizo que Rusia cometiera un error al mover tropas de Járkiv para quedar ahora atrapadas en Jersón. A pesar de las derrotas, «la operación continúa», según Putin

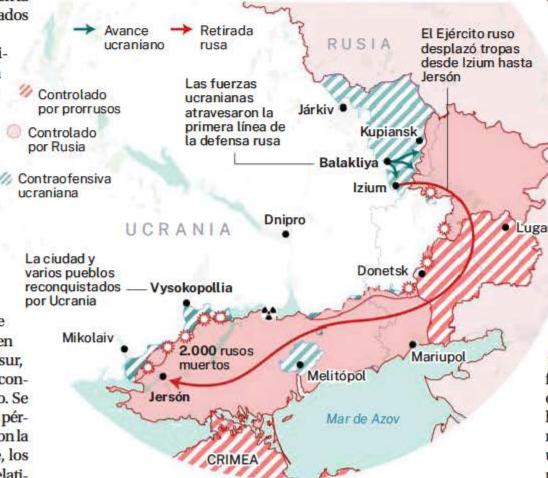

huir, dejando atrás una gran cantidad de equipo militar y sufriendo grandes pérdidas. Mientras tanto, el río Oskil al Este sirvió como una barrera natural que protegió a las tropas ucranianas que avanzaban rápidamente de posibles contraataques.

Lo que Rusia logró en meses de sangrientas batallas se derrumbó en solo unos días. Su grupo de tropas que amenazaba las ciudades de Sloviansky Kramatorsk desde el norte fue derrotado, dejando los flancos rusos en Donbás vulnerables a los ataques ucranianos y obligando a los oficiales rusos a huir de los asentamientos cercanos en la región de Lugansk.

Lo que empeoró las cosas para los rusos fue que Ucrania también atacó en la cercana región de Donetsky Lugansk, logrando algunos avances allí y no dejando a Rusia transferir algunas de sus reservas limitadas del área a Járkiv. Además, la ofensiva ucraniana en Jersón también parece lo suficientemente seria y no puede descartarse como una mera finta. Según fuentes ucranianas, casi 2.000 rusos han muerto en unas dos semanas de combates allí. La ciudad de Vysokopollia, así como varios pueblos, han sido reconquistados por Ucrania.

«Ucrania está cocinando a las tropas rusas a fuego lento allí», indica Myjailo Samus, analista militar ucraniano a LA RAZÓN. Dice que, efectivamente, Rusia ya ha perdido de 10 a 20.000 soldados que actualmente están atrapados al oeste del Dnipro. «No tienen posibilidades. Sus únicas opciones son rendirse o morir».

Esto deja a Rusia con un dilema. Al carecer de tropas para defender la línea de frente extremadamente larga, no sabe a dónde podría moverse Ucrania a continuación. «Si Rusia mueve sus fuerzas de Donbás o Zaporiyia para ayudar en Járkiv, Ucrania podría atacar allí de inmediato», afirma Samus. Incluso Mariupol ahora está más abierta a un posible ataque ucraniano.

Analistas afirman que la operación militar en Járkiv se convertirá en parte de los libros de texto y será estudiada por los militares

de todo el mundo. La planificación cuidadosa y el uso hábil del reconocimiento, empleado por los comandantes militares ucranianos, es lo opuesto a los ataques frontales sin sentido y la dependencia de la artillería, que es lo que hace el Ejército ruso, según Samus. También es importante re-

cordar que fue la estoica defensa de los soldados ucranianos durante meses lo que provocó un gran desgaste de las fuerzas rusas y permitió la contraofensiva ucraniana, escribe Mykola Bielieskov, otro analista ucraniano. Lo que hace que el éxito ucraniano en Járkiv sea aún más notable es el déficit de armamento pesado, subraya Bielieskov. El Ejército ucraniano todavía carece de artillería pesada, tanques y vehículos blindados, por no hablar de la aviación. Él espera que esta victoria lleve a que más armas occidentales fluyan hacia Kyiv para ayudar a su pueblo a terminar la guerra y el sufrimiento lo más rápido posible.

Si bien la victoria en Járkiv sirve como un gran impulso moral para los ucranianos, nadie se hace ilusiones de que esto marque el final rápido de la guerra con Rusia, aparentemente dispuesta a continuar

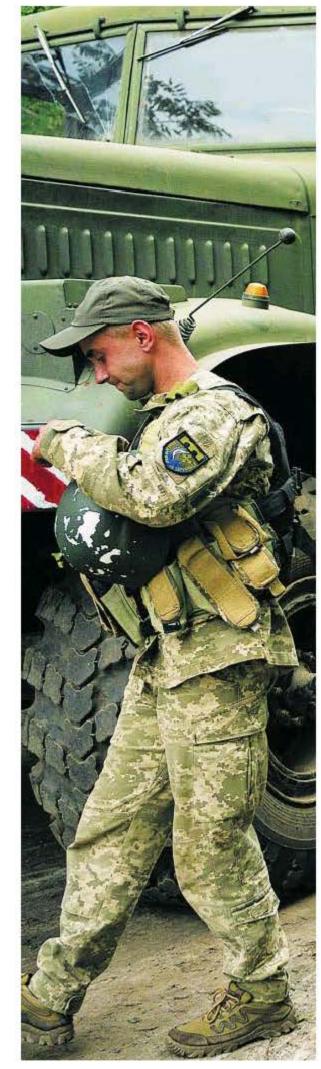

su conquista de Ucrania a pesar de grandes pérdidas.

La ofensiva de Járkiv no es el primer éxito estratégico ucraniano. Se liberó aún más territorio cuando Rusia se vio obligada a abandonar el norte del país después de no poder capturar Kyiv ni Chernigiv en marzo. Aun así, Rusia insistió ayer en que todo va según el plan. «La operación continúa», señaló el presidente ruso, Vladimir Putin, a pesar de las últimas derrotas.



Soldados ucranianos se toman un descanso en el convoy militar rumbo a Járkiv, ayer

**Análisis** 

## Operación relámpago inesperada

¿Por qué Ucrania está recuperando tan rápidamente el territorio conquistado por Rusia en el sur y el este del país?

Ucrania está atacando áreas ligeramente defendidas en las que Rusia había reducido su presencia debido a la preocupación por las ofensivas ucranianas en otras partes del frente. Aparentemente, los retiros rusos comenzaron tan pronto como Ucrania comenzó a atacar en serio, y estos fueron acompañados por algunas rutas y repliegues no estructurados por parte de las milicias aliadas de Donetsk y Lugansk. Los

ucranianos se han arriesgado al extender sus líneas de suministro, pero también han logrado retomar un terreno que es crítico tanto desde el punto de vista político como militar.

### ¿Podemos esperar una pronta contraofensiva rusa?

Tengo mis dudas. Los rusos han perdido mucho equipo y parecen estar luchando con problemas de personal. Las líneas ucranianas se extienden para defender nuevas áreas, pero los ucranianos no parecen tener el mismo problema de falta de efectivos. Especialmente con los ataques de los misiles HIMARS, no estoy seguro de que los rusos tengan la capacidad logística para lanzar el tipo de gran ofensiva que recuperaría un terreno significativo de Ucrania. Sin embargo, hasta ahora la guerra ha ido en muchas direcciones inesperadas, por lo que es difícil saberlo con certeza.

Robert Farley es profesor de la Patterson School

## La metamorfosis de Giorgia Meloni

La líder del partido Hermanos de Italia, favorita en las elecciones del 25, consuma su giro hacia la moderación

Soraya Melguizo. ROMA

lpalco del Forum Ambrosetti, el exclusivo encuentro entre líderes económicos y políticos que se celebra cada año a finales de verano en Cernobbio, a orillas del Lago de Como, fue el escenario en el que se consumó la transformación conservadora de Giorgia Meloni, la líder del partido ultra Hermanos de Italia, favorita en las elecciones del próximo 25 de septiembre, pero la metamorfosis venía fraguándose desde hace meses.

La líder de Hermanos de Italia propuso en Cernobbio mantener las sanciones a Rusia e incentivar las ayudas a las empresas sin aumentar la ya de por sí abultada deuda pública italiana, que supera el 150% del PIB del país. Dos propuestas que la enfrentan directamente con el líder de la Liga, Matteo Salvini, aliado -y rival- en la coalición de derechas de la que también forma parte Forza Italia de Silvio Berlusconi. «Si Italia retira las sanciones a Rusia, perderá credibilidad internacional», argumentó Meloni, apoyando la línea mantenida por el Gobierno de unidad nacional presidido hasta julio por Mario Draghi, que Hermanos de Italia no apoyó. El mensaje fue percibido por los asistentes como un alivio, sobre todo después de que Salvini, sentado a su lado, cuestionara las sanciones a Moscú, desatando una tormenta política.

El conflicto en Ucrania o la receta para hacer frente a la crisis energética divide a la coalición conservadora. En esta campaña electoral, sin embargo, Meloni ha dejado el discurso nacionalpopulista y contra los «burócratas de Bruselas» a Salvini, y ha reivindicado el compromiso de su partido con la Unión Europea y la OTAN, así como su firme oposición a Rusia. Una calculada estrategia que busca rascar votos entre el electorado conserva-

La líder de los Hermanos de Italia, Giorgia Meloni

dor menos radical y hacer olvidar la herencia fascista de su partido -socio de Vox en Europa-, que nació hace diez años de las cenizas de Alianza Nacional, herederos a su vez del Movimiento Social Italiano fundado por nostálgicos de Mussolini. Marco Tarchi, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Florencia, sostiene que la aparente transformación moderada de Meloni forma parte de una estrategia que aspira a presentar a Hermanos de Italia como un partido capaz de gobernar, al mismo tiempo que

### Claves

El próximo domingo 25, los votantes elegirán a todos los miembros de las dos cámaras del Parlamento italiano. Tras un referéndum constitucional, el tamaño de las cámaras se reducirá a la mitad, a 400 miembros en la Cámara de Diputados y 200 en el Senado.

Hermanos de Italia

consiguió apenas un 2% de los votos en las elecciones generales de 2013. En marzo de 2018, el partido ultra aumentó hasta el 4,4%.

Apenas cuatro años después, la fuerza liderada por Meloni es ahora la favorita en las encuestas con un 25% de los votos. responde a una evolución natural de la formación, en sintonía con el camino emprendido en el pasado por el MSI y Alianza Nacional. «Aunque Hermanos de Italia ha polemizado a menudo con Bruselas, su 'soberanismo' no ha llegado nunca tan lejos como para exigir la salida de Italia de la UE», defiende.

En las elecciones de 2018, Hermanos de Italia era el socio menor en la coalición conservadora liderada por un Silvio Berlusconi en horas bajas. Las urnas certificaron el «sorpasso» de la Liga a Forza Italia. Sin embargo, mientras Salvini ha formado parte de dos de los tres Ejecutivos con distintas mayorías que se han sucedido en la reciente legislatura, Hermanos de Italia se ha mantenido en un segundo plano, apoyando a Draghi cuando lo ha creído necesario -por ejemplo, en el envío de armamento a Ucrania-, pero desde la oposición. Una estrategia que, a la luz de las últimas encuestas, se ha revelado un acierto.

Con un 4,4% de los votos hace cuatro años, su ascenso en el blo-

### Su partido se ha mantenido en un segundo plano, pero siempre desde la oposición

que de derechas se ha fraguado gracias a su defensa a ultranza de la familia tradicional y las raíces cristianas de la UE, así como a su feroz ataque a la inmigración. Un mensaje que, a pesar de su intento de vestirse de moderada, no ha variado, como demostró en junio cuando actuó como telonera de Vox en un mitin con el mismo estilo agresivo que usaba antes de aspirar a ocupar la jefatura del Gobierno. «No creo en la metamorfosis de Meloni», dice tajante a este diario la diputada del Partido Democrático, Laura Boldrini. «Meloni tiene en su partido a personas que todavía hoy se declaran fascistas y reivindica el lema fascista 'Dios, patria yfamilia'», recuerda la expresidenta de la Cámara de los Diputados. Y añade: «Hermanos de Italia han sido siempre críticos con la UE en nombre del soberanismo. En Italia no existe una derecha liberal, existe solo una derecha extrema conservadora y retrógrada. Con ellos en el gobierno, habrá un vuelta atrás, sobre todo en los derechos civiles de las mujeres y de las personas LGTBI».







Consulta toda la oferta de postgrados en:



### Oferta académica de Másteres Oficiales

www.ucam.edu • 968 27 88 00

### » SALUD

- Máster Universitario en Audiología y Equilibrio (2)
- Máster Univ. en Avances en Cardiología (3)
- Máster Univ. en Bioética (3)
- Máster Univ. en Cirugía del Pie para Podólogos (1)
- Máster Univ. en Diagnóstico por la Imagen en Cardiología (3)
- Máster Univ. en Enfermería de Salud Laboral (2)
- Máster Univ. en Enfermería de Urgencias, Emergencias y Cuidados Especiales (1)
- Máster Univ. en Fisioterapia en el Deporte (2)
- Máster Univ. en Gestión y Planificación de Servicios Sanitarios (2)
- Máster Univ. en Geriatría y Gerontología: Atención a la Dependencia (2)
- Máster Univ. en Investigación en Ciencias Sociosanitarias (3)
- Máster Univ. en Medicina de Urgencias y Emergencias (1)
- Máster Univ. en Nutrición en la Actividad Física y el Deporte (2)
- Máster Univ. en Nutrición Clínica (2)
- Máster Univ. en Nutrición y Seguridad Alimentaria (2)
- Máster Univ. en Osteopatía y Terapia Manual (2)
- Máster Univ. en Prevención de Riesgos Laborales (3)
- Máster Univ. en Psicología General Sanitaria (1) (3)
- Máster Univ. en Trastornos de la Voz, del Lenguaje y de la Comunicación (2)

### » TURISMO

- Máster Universitario en Dirección de Hoteles y Empresas de Restauración (3)
- Máster Univ. en Innovación y Marketing Turístico (3)
- Master's Degree in Hospitality Management (1) (3)
- Master's Degree in Innovation and Tourism Marketing (1) (3)

### » DERECHO

- Máster Universitario en Acceso a la Abogacía (1) (3)
- Máster Oficial en Ciencias del Matrimonio y de la Familia (3)
- Máster Univ. en Ciencias de la Seguridad y Criminología (3)
- Máster Univ. en Derecho Militar (3)
- Máster Univ. en Derecho Penal Internacional y Cooperación Jurídica Internacional (3)
- Máster Univ. en Gestión Administrativa (3)
- Master's Degree in European Union Studies and Human Rights (1)

### » DEPORTE

- Máster Universitario en Alto Rendimiento Deportivo: Fuerza y Acondicionamiento Físico (2)
- Máster Univ. en Dirección y Gestión de Entidades Deportivas (2)
- Máster Univ. en Fisioterapia en el Deporte (2)
- Máster Univ. en Ejercicio Físico y Entrenamiento para la Salud (2)
- Máster Univ. en Investigación en Educación Física y Salud (2)
- · Máster Univ. en Nutrición en la Actividad Física y el Deporte (2)
- Master's Degree in High Performance Sport: Strength and Conditioning (2)
- Master's Degree in Management of Sport Entities + MBA (2)
- MBA Master's Degree in Sports Management (1) (Madrid) \*

### » EMPRESA

- MBA Máster Univ. en Dirección de Empresas (3)
- Máster Univ. en Gestión Administrativa (3)
- Máster Univ. en Responsabilidad Social Corporativa (2) (3)
- Master's Degree in Business Administration (1)
- · Máster Univ. en Dirección Estratégica de Proyectos (3)

### » EDUCACIÓN

- · Máster Universitario en Desarrollo Social (3)
- · Máster Univ. en Enseñanza Bilingüe: Inglés (1)
- · Máster Univ. en Formación del Profesorado (2)
- Máster Univ. en Formación de Profesores de Español como Lengua Extranjera (3)
- Master's Degree in Bilingual Education (1)

### » ÁREA POLITÉCNICA

- Máster Universitario en Arquitectura (1)
- Máster Univ. en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (1)
- Máster Univ. en Patología e Intervención en la Edificación (1)

### » COMUNICACIÓN Y MARKETING

- · Máster Universitario en Dirección de Comunicación (3)
- Máster Univ. en Marketing y Comunicación (2) (3)

(1) Presencial (2) Semipresencial (3) Online # Inglés

### Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II

- www.institutojp2.es · (+34) 919071740
- Licenciatura en Teología del Matrimonio y de la Familia
- · Licenciatura en Ciencias del Matrimonio y de la Familia
- · Diploma Experto en Ciencias del Matrimonio y de la Familia
- Máster Oficial en Ciencias del Matrimonio y de la Familia (en colaboración con la UCAM)



https://bit.ly/byneonss

Ó escanea el código QR:

# Suecia rompe de la «cordón sanitario» contra la ultraderecha

Por primera vez, la derecha negocia un acuerdo de Gobierno con los populistas

Pedro G. Poyatos. ESTOCOLMO

uecia ya no es la excepción nórdica. El «cordón sanitario» para aislar a la extrema derecha ha saltado por los aires después de que el partido xenófobo y ultranacionalista Demócratas Suecos (SD) se convirtiera en las elecciones del pasado domingo en la segunda formación del país, con más del 20% de los votos, relegando al conservador Partido Moderado a una humillante tercera posición. Conservadores, democristianos y liberales negocian ya con SD un pacto de coalición para gobernar por primera vez Suecia los próximos cuatro años. La agenda común de los cuatro partidos promete restringir la inmigración, mano dura contra el crimen, bajar los impuestos e impulsar la energía nuclear.

Nora Theorin, investigadora asociada del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Gotemburgo, reconoce a LARAZÓN que la participación de la ultraderecha en la gobernabilidad divide a los suecos. «La opinión pública está muy polarizada. La gente está muy preocupada sobre la posible entrada de los Demócratas Suecos en el Gobierno. Pero, por otro lado, muchos otros piensan que como segundo partido más votado debe implicarse».

La irrupción de los ultras por primera vez en el «Riksdag» (Parlamento) con el 5,7% en las elecciones de 2010 provocó un terremoto político en Suecia, donde elección tras elección la gobernabilidad del país se hacía más difícil a medida que la derecha populista no dejaba de crecer con su discurso marcadamente antiinmigración y eurófobo. Hace cuatro años, solo un diputado distancia-

ba a la izquierda y la derecha con los Demócratas Suecos como fiel de la balanza. Entonces, conservadores y democristianos ya superaron el tabú y se mostraron dispuestos a formar Gobierno con los votos de la ultraderecha, pero sus socios liberales y centristas prefirieron romper la alianza electoral de centro derecha y tolerar el Gobierno en minoría del socialdemócrata Stefan Löfven.

Sin embargo, cuatro años después los Demócratas Suecos, un partido de raíces neonazis que ha limado sus tendencias más extremistas desde que Jimmie Akesson asumió el timón en 2005, no se conforman con prestar sus votos para desbancar a los socialdemócratas del poder, sino que quiere influencia política. SD ha aprendido del error de su modelo político, el Partido Popular Danés (DF), que renunció a entrar en el Gobierno tras ser también la segunda fuerza en 2015 y ahora ronda el 2% en los sondeos.

Enopinión de Jens Peter Frølund Thomsen, experto en partidos antiinmigración de la Universidad de Aarhus, en 2015 el DF había tenido demasiado «miedo a los costes electorales que implicaba entrar en el Gobierno» y prefirió apoyar externamente a un Gobierno liberal en minoría.

En la noche electoral, Akesson se apresuró a anunciar que su partido no se limitará a apoyar las políticas de un Gobierno de derechas. «Si va a haber un nuevo Ejecutivo, vamos a tener una posición central», advirtió. «Nuestra ambición es ser parte del Gobierno». Durante la campaña, la extrema derecha ya anunció un centenar de demandas, la mitad vinculadas con la justicia y la inmigración, que pondrían sobre la mesa a cambio de apoyar al líder conservador, Ulf Kristersson, como futu-



Jimmie Akesson, el líder de los Demócratas Suecos, será la llave del Gobierno

We de votos en las elecciones

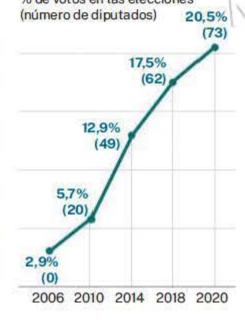

ro primera ministro. Entre ellas, destacan la expulsión de los extranjeros que delincan, prohibir la mendicidad e intervenir los barrios con alta delincuencia. Como en el caso danés, Akesson quiere influir en las políticas migratorias y de asilos para hacerlas lo más restrictivas que permitan la legislación europea.

Theorin apunta que una mayoría apuesta por restringir la política migratoria de un país de 10,4 millones de habitantes que en la última década ha recibido a 500.000 refugiados. «En las encuestas, los electores identifican a los Demócratas Suecos como el mejor partido para manejar la política migratoria y de asilo».

Como partido antisistema, los Demócratas Suecos tendrán que practicar un difícil equilibro para, al mismo tiempo, mostrar que son un partido serio que quiere asumir responsabilidades sin mostrar demasiado pragmatismo. De ahí que los analistas no descarten que Akesson aumente la presión amenazando con abandonar las negociaciones o votando en contra de Kristersson en la primera de las cuatro sesiones de investidura que prevé la Constitución antes de convocar nuevas elecciones.

«Tienen que equilibrar, por un lado, que su apoyo no se dé por sentado y, por otro lado, no jugar demasiado, para que se los vea como impredecibles y poco confiables», explica a LA RAZÓN Nicholas Aylott, profesor asociado de Política en la Universidad Södertörn de Estocolmo.



### A fondo

R. L. Vargas. MADRID

asimágenes de familias haciendo acopio de papel higiénico por miedo al desabastecimiento han quedado como una de las instantáneas que seguro se evocarán con el tiempo cuando se recuerde la pandemia del coronavirus. Aquellos fueron tiempos de tribulación en todos los sentidos. Como lo son ahora para muchos por la inestabilidad que ha traído a la economía en general y al sector energético en particular la invasión de Ucrania. Sus efectos se dejan sentir en la galopante inflación que campa a sus anchas por España y que también afecta a la factura de la luz. Pero como ocurrió en su día con el papel higiénico, en este aspecto, el problema del precio se entrelaza con el si no temor, sí respeto a que pueda haber interrupciones en el suministro. Porque aunque el Gobierno asegura que está garantizado para el invierno, a muchos les ha parecido oportuno volver a tener una buena provisión de leña o pellets para alimentar sus estufas y chimeneas por lo que pueda pasar. Y lo que de momento ha propiciado este acopio es que su precio se haya disparado al ritmo de la demanda y del incremento de sus costes de producción.

La Asociación Española de Biomasa (Avebiom) asegura que el mismo saco de 15 kilos de pellets que en el segundo trimestre de 2021 costaba 4,26 euros, ahora vale 5,63, un 32% más. Un porcentaje que la OCU eleva hasta el 67%. Según sus datos, el kilo que hace un año costaba 26 céntimos, ahora cuesta 50. Los datos que maneja Carbones Saiz, empresa de combustibles sólidos de Collado Villalba (Madrid) se alinean más con los de la OCU que con los de la Avebiom. «El precio está ahora entre 7 y 8 euros. Es una locura. Y la previsión es que pueda llegar hasta los 11», advierte Juan Pedro Saiz. En el caso de la leña, la organización de consumidores habla de un encarecimiento de un 30%, aunque Sainz asegura que «ha subido menos, de 22 a 24 céntimos. Aunque subirá más», advierte.

La astilla para encender chimeneas también ha subido de forma notable. Avebiom cifra el aumento en un 12,5%. Pero Daniel González de Quevedo, que tiene un negocio de astilla en Cuellar (Segovia), dice que «con el incremento



Temor al invierno

## La incertidumbre energética dispara la leña y los pellets

▶Su coste final se dispara por encima del 30% por el incremento de sus costes de producción y el aumento de la demanda. Los pedidos se adelantan para hacer acopio de costes de los sacos, los embalajes, los pallets... hemos tenido que subir el precio entre un 17-20%. Y es lo mínimo», apostilla.

En el caso de los pellets, detrás de este fuerte encarecimiento está en primer lugar el incremento de los costes de producción. La energía representa ahora el 20% del total, el doble que años atrás, explica Fernando Hernández, secretario técnico de la patronal de productores de pellets Apropellet. «Esto viene de atrás. De hecho, algunas fábricas tuvieron que parar porque el mercado no admitía los precios que podían ofrecer», explica. A los problemas con la energía se ha sumado también la escasez de materia prima, añade LA RAZÓN • Domingo. 18 de septiembre de 2022



La compra de leña se ha adelantado este año a antes de verano

energético y el miedo a quedarse también sin leña y pellets han provocado un aumento de la demanda que también ha impactado en los precios. «Hay una especie miedo al desabastecimiento», asegura Daniel González de Quevedo. «La gente te pide ahora dos o tres veces más que antes para intentar acaparar. Al que antes le suministrabas 1.000 kilos de leña, ahora le llevas 2.000 o 3.000», asegura Juan Pedro Saiz. Pero no solo se pide más, sino antes para asegurarse el suministro. «Este año se ha notado mucho que se ha empezado a pedir antes. La gente solía esperar a septiembre u octubre. Pero hemos tenido llamadas ya en agosto porque la gente ha empezado a comprar leña antes», explica Daniel González de Quevedo.

#### Estufas y chimeneas

El interés por procurarse una

fuente de calor alternativa en aquellas casas que tienen opción lo constata el hecho de que las ventas de estufas de leña y pellets se han disparado un 30% este año, según datos de la Asociación Española de Fabricantes de Estufas, Chimeneas y Cocinas para Combustibles Sólidos (AEFFECC). Pero no es una cuestión exclusiva de España. Según los datos de la OCU, las ventas de calderas se han duplicado en Francia y Alemania, mientras que las de estufas de pelets han subido más de un 50% en Francia e Italia, países en los que se prevé un invierno duro. En el primero, porque el 80% de su producción energética depende de las nucleares y más de la mitad de su parque no podrá operar por estar en revisión. Y en el segundo, por su alta dependencia del gas ruso, que trata de reducir a marchas forzadas con la firma de un acuerdo de 4.000 millones de euros con Argelia. En cualquier caso, este incremento de instalaciones ha provocado, según Juan Pedro Saiz, que las exportaciones de pellets desde España hacia estos países «hayan aumentado mucho», lo que también está afecta a su precio y disponibilidad.

Lo mismo que también lo está haciendo la propia guerra. «Ucrania y Rusia también exportaban madera a Europa. No en cantidades muy importantes, pero es algo que también se nota», según asegura Fernando Hernández.

Hernández. «No se ha movilizado materia prima suficiente de los bosques. Ahora mismo, falta en el mercado y no sabemos si llegará para pasar el invierno», advierte. Y eso que, según esta asociación, España cuenta con margen, pues la madera disponible para ser transformada en diferentes industrias crece a un ritmo de 46 millones de metros cúbicos anuales.

La leña no parece enfrentarse a problema alguno de abastecimiento por el momento. «No hay peligro de escasez por ahora. Tenemos cortada y, si fuera necesario, se podría cortar más. Y aunque fuese más verde y arda algo peor, serviría», dice Juan Pedro Saiz.

La incertidumbre en el sector

## Europa compra hasta agosto más gas licuado que en todo 2021

Los países han disparado las importaciones de GNL para sustituir el suministro ruso

R. L. V. MADRID

La necesidad de suplir el suministro de gas ruso antes de que llegue el crudo invierno ha llevado a Europa a buscar no sólo fuentes alternativas de abastecimiento vía gasoducto de países como Azerbaiyán sino también a mirar más allá, a aquellos países que pueden venderle gas natural licuado (GNL). Los países europeos han disparado las compras de este combustible hasta tal punto que, a finales de agosto, ya habían superado las que habían realizado en todo 2021.

Según los datos recopilados por Bruegel, el «think tank» con base en Bruselas, hasta mediados de septiembre, las importaciones europeas de GNL habían sumado 104,47 millones de metros cúbicos, frente a los 97,73 millones de 2021. La estadística de Bruegel procede de los datos que facilita la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Gas (Entsog, por sus siglas en inglés), organización en la que están presentes los operadores de sistemas de transmisión de gas (TSO) nacionales de Europa, incluido el español Enagás.

El incremento del flujo de GNL procedente de países como Estados Unidos o Nigeria ha sido más que notable en países como Francia o España, con incrementos en el primer semestre del año del 74% y del 70%, respectivamente, según refleja otro análisis de Bruegel recogido en el mapa adjunto a esta información. En el caso español, la crisis diplomática con Argelia por el cambio de postura del Gobierno sobre el Sáhara Occidental y la posterior ruptura de relaciones entre ambos países ha provocado en el mismo periodo un derrumbe de las compras de gas vía tubo a Argelia del 40% que ha sido com-

Países Bajos, Francia y España son los países que más han aumentado su adquisición pensado con la compra masiva de GNL, principalmente a Estados Unidos. Esta rápida transición hasido posible gracias a que España posee casi el 25% de la capacidad de regasificación de toda la Unión Europea dado que su condición de «isla energética» por sus escasas interconexiones con el resto del continente le llevaron, entre otras medidas, a realizar una importante inversión en regasificadoras.

No obstante, el país que más incrementó sus compras de GNL hasta junio fue Países Bajos, con un 83% después de reducir sus compras de gas a Noruega en un 26% en el periodo.

Ya antes de que Rusia cortase de forma indefinida el suministro de gas a través del gasoducto Nord Stream, y en previsión de que lo hiciera, la UE se había marcado un primer objetivo de asegurar que las reservas de gas de cada Estado miembro estén al menos al 80% de su capacidad el próximo noviembre para afrontar el invierno con garantías. Pero también fija un umbral del 90% para las siguientes temporadas de invierno y un nivel de reserva del 85% de la capacidad total de almacenaje del conjunto de la UE este mismo año.



### El análisis



Daniel Lacalle

## Bajar impuestos a la alimentación

Mantener una fiscalidad confiscatoria es ineficiente en un sector que sufre con sus márgenes mientras el Estado se forra

antener una fiscalidad confiscatoria
y depredadora en
la cadena alimentaria es ineficiente
y regresivo. El truco del Gobierno
de echar la culpa primero a los agricultores y ganaderos y luego a los
supermercados no cuela.

La inflación de la cadena alimentaria no es un problema de 2022, viene de lejos. Ya en 2020 el Gobierno intentó culpar a los agricultores hasta que la realidad mostró que en un kilo de tomates de Almería, el 41% son impuestos y solo el 3% es margen de comercialización, según datos de los agricultores.

La realidad es que la industria alimentaria está sufriendo caídas de márgenes por la enorme subida de costes mientras el Estado dispara la recaudación por la inflación en más de 15.000 millones de euros incluso después de deducir el «coste» de las ayudas, si se cumplen.

La inflación de costes en la industria alimentaria supera el 19% en 2022 y los supermercados y comercios la hanfrenado al 13,8%. En alimentos frescos la inflación de precios en origen por la elevada inflación e impuestos en el primer semestre de 2022 ha sido del 31,9%, mientras la subida de precio de venta al público ha sido del 16,9%.

Por ejemplo, el precio de la leche en origen en julio es de 50 céntimos por litro al ganadero, un 50% mayor que en mayo 2021 (31 céntimos) por la inflación de costes e impuestos. La distribución, en ese periodo, ha subido el precio de venta al público 20 puntos menos. De 60 céntimos a 75 céntimos de media.

Los costes energéticos explican elincremento del 40% del precio de los alimentos, pero no podemos olvidar el gran problema de los costes de contratación, que se han disparado subiendo los impuestos al trabajo y los encadenados.

El ministro Planas, que es con mucha diferencia el más sensato del Ejecutivo, comentaba recientemente que hay poco margen para reducir los impuestos en la alimentación ya que muchos alimentos tienen ya un IVA reducido. El problema es que el ministro solo habla del IVA en el eslabón final de la cadena, no de los impuestos encadenados en todo el proceso productivo que, además, al ser un porcentaje de cada elemento, elevan el precio más a medida que suben los costes. Un producto de 60 euros que pague 12 de impuestos y cuyo coste ha subido a 70 en el mercado internacional paga 14 euros de impuestos. Es decir, el coste se eleva aún más con esa cadena de impuestos sobre el valor bruto.

Y la cadena no es pequeña. La cadena de valor de frutas y hortalizas frescas es el sueño de un recaudador de impuestos. Producción, transporte a central, almacenaje en origen, manipulación y envasado, transporte a destino, almacenaje en destino, transporte a punto de venta y venta minorista sufren todos su carga impositiva y además el elevado aumento de costes energéticos (que incluyen más del 50% de impuestos a la vez).

El margen bruto en las empresas de cada eslabón de esa cadena es bajísimo, mientras el Estado recauda por todas partes, desde los costes energéticos, el CO2, los costes de contratación y muchos impuestos directos e indirectos.

Si los supermercados difícilmente pueden soportarlo porque solo disponen de un margen muy bajo y elevados costes, ¿cómo van a soportarlo ganaderos y transportistas que están ya trabajando a pérdidas? Ya se han perdido 120 gana-



derías en España. Pero no es un problema de hoy. España tiene 2,2 millones de hectáreas agrícolas menos y ha perdido 374.580 explotaciones en lo que vade siglo, según el INE. Entre trabas burocráticas, costes e impuestos estamos destruyendo el tejido productivo. Y ahora viene otra legislación restrictiva bajo una excusa medioambiental falsa que volverá a limitar la oferta

La ministra Yolanda Díaz ha cargado de insensatez y demagogia el debate. Por un lado acusa a los supermercados de pactar subir precios como si fueran un monopolio y a la vez les acusa de bajar los precios demasiado. Hicieron lo mismo con agricultores, ganaderos y transportistas antes. Y mientras dice que va a «topar» los precios de las grandes distribuidoras, pide que compremos en comercio de proximi-

y perpetuar los elevados precios.

Los precios de los alimentos se han disparado

Para Yolanda Díaz, los supermercados son culpables de bajar precios demasiado y subirlos

Si los aumentaran de forma artificial, otros comercios y cooperativas venderían barato dad, que son los que no pueden soportar bajar precios, y exige que se suban los salarios y los precios de los productos agrícolas. Yolanda Díaz exige al sector que sople y sorba a la vez. En un sector donde las empresas funcionan conmárgenes netos inferiores al 6% y donde el Estado recauda hasta el 41% del precio final, resulta que el problema son las empresas. En fin...

Para Yolanda Díaz los supermercados son a la vez culpables de bajar los precios demasiado y de subirlos. Fascinante.

Si los supermercados venden caro por maldado avaricia; por qué es más caro en tienda el mismo producto? ¿Por qué bajaban los precios durante años? Si estuvieran disparando artificialmente los precios se lanzarían otros comercios y miles de cooperativas y tiendas a vender «barato» y forrarse.

**ECONOMÍA 37** LA RAZÓN • Domingo. 18 de septiembre de 2022



María Bolio. MADRID

merican Express es muchomásqueuna empresa que ofrece tarjetas de crédito. Es el acceso a un estilo de vida. Por eso el regreso de la emblemática «Centurion» no podía ser de cualquier manera. El pasado jueves, en la calle de Almagro, en el exclusivo Club Monteverdi, tuvo lugar la presentación del rediseño de la icónica tarjeta negra, ahora de acero inoxidable.

«Centurion» es un clásico que mira hacia el futuro, y en colaboración con Prada, American Express ha reimaginado la tarjeta convertida en una pulsera inteligente. Fabricada en Italia a partir de la mejor piel Saffiano negra, se lleva en la muñeca como una elegante pulsera unisex, aunque esconde un secreto: incorpora un chip de pago incrustado (imperceptible a lavista) que permiterealizar pagos sin contacto.

#### Experiencia inmersiva

Desde su lanzamiento en 1999, la tarjeta Centurion de American Express ha proporcionado a sus titulares acceso a experiencias únicas en el arte, la cultura y los viajes con el apoyo de un equipo dedicado a

# se rediseña más vanguardista que nunca

versión de su icónica tarjeta en una exclusiva experiencia inmersiva de los cinco sentidos



La «Prada Centurion Wearable»



Ahora la tarjeta American Express Centurion es de acero inoxidable

Una espectacular proyección 360° presentó la nueva edición de la tarjeta

gestionary seleccionar las solicitudes personalizadas. Y a partir de ahora podrán acceder a nuevas y emocionantes experiencias a medida, con el objetivo de explorar el arte de vivir. Por ello la invitación al evento de presentación significó para los afortunados sum ergirse en la experiencia con los cinco sentidos. Con solo pisar la sala detectabaun aroma familiar. El aroma que ambienta cualquier sala VIP/Centurion del mundo. Una fragancia frescaydelicada que mezcla el olor del jazmín blanco y cedro con toques de bergamota, pimienta rosa, lavanda, vetiver y cuero.

Por otro lado, las manos de los presentes podían comprobar y eran testigos del diseño impecable, el relieve y el peso tan particulares que confieren a la Centurion su imagen única y futurista. «American Express se caracteriza por la confianza, la seriedad y el servicio. Centurion, a lo largo de su historia, tiene la innovación como elemento clave de su ADN», afirmó Juan Orti, manager de American Express en España, al explicar qué es la Experiencia Centurion.

La inmersión continuó. Ahora los ojos de los invitados secuestrados por una animación digital proyectada en 360°. Los diseños de Rem Koolhaas, galardonado con el Premio Pritzker, y el mundo botánico de Kehinde Wiley, invadieron las paredes de la sala. Eran los mismos que han quedado plasmados en dos diseños exclusivos de edición limitada. Para regalar el oído de los asistentes, la Fundación Excelentia acompañó la velada con música en vivo en un piano de cola negro, combinando elegancia clásica y arte contemporáneo.

Pero, sin duda, el sentido estelar de la noche fue el gusto. El chef con estrella Michelin Julián Mármol, se aseguró de despertarlo con el platillo ideado exclusivamente para el evento. Una creación que resplandecía con elegancia. Gelatina de caldo de piel de atún y anguila con tinta de chipirón en la base, exactamente cien huevas de caviar Beluga Imperial 000 y raíz de wasabi con esencia de ibérico. «La dificultad está en equilibrarlo, que el caldo no se apodere del caviar, que lo acompañe pero que no sea el protagonista», explicó el chef. Al probarlo, una exquisita explosión de sabor, en maridaje con champán, cerraba la experiencia de los presentes.

# Centurion

American Express presenta la nueva



Platillo del chef Julián Mármol



Oughourlian será el segundo mayor accionista de la estratégica Indra

El Gobierno autoriza al presidente de Prisa a incrementar hasta el 9,9% su participación

R. L. Vargas. MADRID

l fondo de inversión
Amber Capital, el
principal accionista
del grupo de comunicación Prisa, ha conseguido autorización del Gobierno para incrementar su

participación en la compañía Indra y escalar al segundo peldaño accionarial solo por detrás de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Según ha comunicado a la Comisión Nacionalde Mercados y Valores (CNMC) la tecnológica, el fondo que controla Joseph Oughourlian, presidentetambién de Prisa, ha logrado luz verde del Ejecutivo para elevar la participación del 4,1% que ahoratiene en Indra hasta el 9,9%, con lo que solo la SEPI -algo más del 27%-tendría una mayor participación en una compañía que se considera estratégica por su peso en el sector de la defensa, que se quiere incrementar más para competir contra rivales europeos.

Para llegar al 9,9% del capital, Oughourlian necesitaría adquirir 10 millones de acciones de Indra, lo que, a los alrededor de ocho euros a los que cotiza la acción de la tecnológica en la actualidad, supondría una inversión de algo más de 80 millones de euros. Aunque la autorización se comunicó el viernes, el Gobierno no informó de la misma tras la reunión del Consejo de Ministros que celebró el pasado martes, cuando se autorizó la operación. De hecho, no hay mención a la misma en la referencia que posteriormente se publica.

La autorización para que incremente su participación en Indra llega después de que Amber Capital haya jugado un papel relevante en la marcha de siete consejeros independientes considerados díscolos con los planes del Gobierno. Un representante de Amber Capital, que había comprado pocos días antes el paquete del 4,4% con el que cuenta en Indra, formuló durante las intervenciones de la junta de accionistas del pasado mes de julio una petición para introducir un punto fuera del orden del día con el objetivo de cesar a los consejeros Alberto Terol, Carmen Aquerreta, Ana de Pro y En-

#### Las acciones, a la baja desde el pasado julio

Desde que el pasado mes de julio Amber Capital promoviese el relevo de cinco consejeros independientes, que al final han sido siete, las acciones de Indra no levantan cabeza. Entonces, cotizaban en el entorno de los 10,5 euros. Sin embargo, un día después de la junta de accionistas que propició los relevos, el 24 de junio, se desplomaron hasta los 8,64 euros. Ahora, transitan en el entorno de los 8,2 euros a pesar de que el pasado viernes repuntaron ligeramente, un 2,32%, tras conocerse los planes del presidente del Grupo Prisa de convertirse en el segundo mayor accionista de la compañía tecnológica tras la pública SEPI.

Indra juega un papel clave en el sector de la defensa español que se quiere potenciar

rique de Leyva. Su petición, así como la no reelección de Isabel Torremocha, también independiente, salieron adelante con el apoyo de la SEPI y de SAPA Placencia, que desembarcó en Indra a finales de 2021 y que, en la actualidad, cuenta con una participación en la firma del 5%. La maniobra impulsada por Amber provocó un día después de la junta la renuncia de otra consejera, Silvia Iranzo Gutiérrez, en señal de desaprobación. Un séptimo, Ignacio Martín San Vicente, anunció tres días después que dejará su asiento en octubre.

Para relevar a estos consejeros y poner fin a la crisis reputacional

El fondo apoyó la salida de siete consejeros que impulsó el Ejecutivo a través de SEPI

que ha sufrido la compañía, Indra anunció el viernes que maneja una lista de seis candidatos de perfil eminentemente técnico sobre los que está ahora terminando de verificar su idoneidad e independencia para ocupar los cargos. El listado de los elegidos por la tecnológica que preside Marc Murtra lo integran Virginia Arce, Olga San Jacinto, Felipe Fernández, Coloma Armero, Axel Arendty Belén Amatriain. Todos ellos tienen una dilatada experiencia en cargos de responsabilidad ligados al sector tecnológico y algunos, a su vez, han sido consejeros independientes en otras compañías.

Después de toda la polvareda que levantó la forma en que los anteriores consejeros independientes dejaron sus respectivos cargos, la elección de los que deben reemplazarlos es para algunos analistas crucial para el futuro de la compañía tecnológica. Porque si no fueran realmente independientes, la CNMV podría tomar cartas en el asunto para verificar si tienen algún tipo de connivencia con la SEPI, SAPA Placencia y Ambar Capital ysi estos tres accionistas habrían maniobrado de forma concertada para sacar del consejo a los que había y colocar a otros próximos a sus dictados.



#### Motor

### Range Rover Sport 2023: sigue siendo el rey

Lujo, refinamiento y motorizaciones híbridas con más de medio millar de caballos se concentran en el todoterreno de referencia

Carlos de Miguel. MADRID

s bueno que se mantengan las tradiciones, sobretodo, cuando son un culto a la excelencia. Es el caso del Range Rover que, desde su nacimiento hace ya más de medio siglo, ha conseguido situarse en lo más alto de los todoterreno no sólo en prestaciones dentro y fuera del asfalto, sino, asimismo, en todo lo que se refiere al lujo y la terminación de alto nivel. La última generación del Sportintroduce mejoras

para mantener esta tradición y seguir destacando claramente frente a la competencia, aunque el precio de ello se traduce en una factura elevada.

En 1970 se diseñó el primer Range Rover que fue una revolución dentro del sector de los automóviles todoterreno. Hasta entonces eran vehículos casi de trabajo y el Range lograba unir la efectividad en todo tipo de pistas, como lo acreditaban sus triunfos en el Dakar y otras pruebas de resistencia, con la elegancia de formas y los acabados interiores que le permitían entrar, asimismo, en la categoría de coches de lujo. Unas características que se mantienen hasta el momento en los tres modelos de la familia Range: Evoque, Velar y Sport, que ahora ha sido renovado.

#### Motorizaciones

Una puesta al día que no sólo ha afectado a su estética, sino también a la mecánica ya que incorpora, además de los motores más potentes de gasolinaya conocidos, como el fantástico V8 biturbo de 530 caballos que nos permite pasar de 0 a 100 por hora en sólo 4,6 segundos, dos motores dié-

sel de 300 0 350 caballos a elegir y, naturalmente, las mecánicas más ecológicas, como híbridos enchufables y eléctricos puros. Este último llegará al mercado el año próximo. Respecto a los híbridos enchufables, que representarán la mayoría de las ventas de este modelo, pueden rendir 440 o 510 caballos dependiendo de la versión elegida. Y lo mejor es que se ha incrementado notablemente la utilización en modo eléctrico, que puede llegar hasta los 113 kilómetros según datos del fabricante. El tiempo de recarga es de una hora para recuperar el 80% de la batería en un cargador profesional, o de cinco horas, durante la noche, si lo conectamos a un enchufe en nuestra casa. La plataforma sobre el que está construido sirve para

albergar todas las motorizaciones y, sobre ella, se ofrecen tres tipos de carrocería diferentes. Dos chasis cortos (swb) que pueden configurarse con cuatro o cinco asientos en función de la amplitud que se desee tener en la zona posterior, y un chasis largo (lwb) con capacidad de hasta siete personas cómodamente sentadas. Otra de las ventajas es la configuración del maletero, que se abre en dos portones.

El conjunto es ahora más ancho ylargo ylas principales diferencias externas las encontramos tanto en la parrilla delantera y sus faros como en la zona posterior, donde unas ópticas en línea vertical le diferencian acertadamente del resto de los diseños de sus competidores. La imagen es verdaderamente innovadora y acertada. Las grandes llantas de 23 pulgadas y los tiradores de puertas al ras de la carrocería añaden una imagen

sofisticada.

Esta misma impresión se transmite al interior, con grandes butacones amplios y cómodos realizados en un tejido similar al cuero hecho con materiales reciclados, una gran pantalla central con todas las conexiones posibles y otra frente al conductor para informarle funcionamiento de todos los sistemas. A nivel de sistemas de seguridad incorpora todos los más avanzados dispositivos de asistencia al conductor.

#### Comportamiento

En la toma de contacto por carretera que efectuamos, pudimos apreciar una estabilidad destacada a pesar de lo que pueda pensarse viendo el volumen de todo el conjunto. El día estaba lluvioso y las carreteras resbaladizas, pero el Range Sport se mantuvo en todo momento en las trayectorias elegidas, aun forzando a menudo la trayectoria y entrando en las curvas a alta velocidad. Y ello es gracias a su chasis «Dynamic Response», su suspensión dinámica electrónica, sus cuatro ruedas directrices y su tracción total. Ya está disponible a partir de 135.550 euros, precio que corresponde a la versión PHEV de 440 caballos.



El Range Rover Sport está a la venta con versiones de hasta 530 cv



LA INFORMACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE LA RAZÓN

#### El callejón del gato



Sánchez desveló ayer su receta milagrosa para acabar con el atasco en la Atención Primaria: 172 millonazos de euros de Moncloa a las comunidades. «Vamos a ayudar a los que han pasado penurias», señaló el jefe del Ejecutivo. Pero hay que saberse las cifras. El presupuesto sanitario de Madrid, por ejemplo, es de 8.000 millones. De los 172 millones, a Madrid le correspondería, por tanto, un 0,3% de su partida en salud. Todo ayuda, eso sí.





Los trabajadores que se encargan del mantenimiento de las vías del suburbano madrileño, durante la madrugada del viernes

#### Ciudadano M

# Mientras la ciudad duerme, Metro trabaja

J. V. Echagüe. MADRID

asan las 2:00 horas de la madrugada del viernes. Basta un paseo por el bulevar de Sainz de Baranda, una de las zonas hosteleras más activas del distrito de Retiro, para comprobar que hay más mito que otra cosa en el célebre «juernes» madrileño. Los últimos locales echan la persiana y los únicos coches que circulan son de color blanco -taxis- o negro -VTCs-. Hay más ambiente -es un deciren los alrededores del Hospital Gregorio Marañón que en las puertas de unos bares obligados a cerrar en su particular «hora bru-

ja». Desde luego, donde no puede haber nadie es en la boca de Metro más cercana, situada en la calle Doctor Esquerdo. Sus puertas, como las de toda la red del suburbano, cierran a las 2:00 horas. Pero no para todos. Más de una decena de personas ha tomado el andén de la línea 9 con dirección a Arganda del Rey. Llevan uniforme, chalecos reflectantes y linternas frontales colocadas en las cabezas. Reciben instrucciones en código a través de sus radiotransmisores, que les indican cuándo es el momento de actuar: «Hora fuera de servicio», les transmiten. Es la frase clave. Significa que ya todo está listo: no hay trenes circulando, tampoco pasajeros «extraviados», la maquinaria pesada está preparada... Y, por tanto, en pocos minutos, pueden descender a la vía y adentrarse por el túnel.

Cuando ya no está permitida la entrada de viajeros, es el momento en el que los técnicos de mantenimiento de Metro de Madrid copan la estación. Un trabajo «invisible» para los usuarios, pero indispensable para que todo funcione en un servicio que acoge diariamente a 4,2 millones de pasajeros. Y más ahora en septiembre, cuando los pocos afortunados que quedaban de vacaciones se van reincorporando y alumnos de todas las etapas educativas ya cargan un curso más con mochilas y carpetas.

Continúa en la página siguiente





Viene de la página anterior

Tal y como explican a LA RAZÓN desde el Área de Mantenimiento de Instalaciones de Metro, el número medio de trabajos nocturnos en un día laborable puede alcanzar los 160. Para ello, se cuentan con unos 200 trabajadores disponibles en horario de madrugada. Y es que «hay mucha vida en el Metro de noche» mientras los usuarios descansan para tenerlo disponible a primera hora: el 60 por ciento de la plantilla que lleva el mantenimiento de la señalización ferroviaria trabaja en ese turno; idéntico porcentaje encontramos en el personal que se encarga del mantenimiento de la catenaria; un 35 por ciento de la plantilla encargada del mantenimiento de otros elementos -como las escaleras mecánicas o los ventiladores que renuevan el aire-, también ejerce su labor a lo largo de la madrugada...

Este es el caso de José Luis Cuadrado, responsable de zona de mantenimiento de vía. Esa madrugada se encuentra en el andén de Sainz de Baranda, aunque está atento a su radioteléfono de forma permanente. Además de esta estación del barrio de Retiro, también está al cargo de un tramo de la línea 6: desde República Dominicana a Ciudad Universitaria. En este último se está «auscultando» la vía. Los profanos en la materia tardamos unos segundos en comprenderlo: efectivamente, es un «chequeo» de su estado, a través de técnicas de ultrasonido. Sin embargo, en Sainz de Baranda las labores son más ambiciosas: la vía empieza a desgastarse. Y es el momento de renovarlo. En este caso, van a sustituir 72 metros... o más, si les da tiempo.

#### Fase 2

Desde Metro señalan que los trabajos programados cada noche los dictamina una «comisión de cortes», que estudia las peticiones, se cuida de que no interfieran unas con otras y las prioriza de acuerdo a las necesidades. En lo que respecta al desgaste de las vías, la urgencia de su recambio puede clasificarse en fase 0, fase 1 o fase 2, siendo esta última la que implica una mayor premura. Yese es el caso de Sainz de Baranda. Es obvio, pero hay que reseñarlo: el mejor momento para llevar a cabo estas tareas es cuando no hay viajes ni viajeros. Una vez programados los trabajos, es el puesto de mando, que tiene monitorizadas todas las estaciones, el que, ya en el día, dicta los pasos a seguir, de forma perfectamente reglada.

Entre muchas de las cosas que hay que tener en cuenta, hay una que está por encima de todas: la

El equipo cuenta con dos horas para las reparaciones, justo antes de reabrir la estación

En ese tiempo, deben renovar 72 metros de vía, con dos barras de 36 metros y unos 2.000 kilos cada una precaución. De entrada, una fumigación de mosquitos debe retrasarse, debido a que nadie puede estar expuesto al insecticida por espacio de varias horas y allí van a congregarse varias personas trabajando. Tendrá que efectuarse en otro momento.

Aunque fuera un trabajo menor -y este no lo es-, jamás puede adentrarse una persona sola en las vías. Y antes de descender, una pértiga comprueba que, efectivamente, las catenarias ya no transmiten energía eléctrica. Son ya las 3:00 horas. Una vez chequeadas las catenarias, los operarios se disponen a bajar. Comienza así un paseo de unos 70 metros por el interior del túnel. Allí vemos los célebres mechinales: esos huecos cuadrados tallados en las paredes de los túneles que sirven de cobijo y que tanto juego han dado en el cine. En esta ocasión, al no haber trenes, no son necesarios. Cuestión diferente sería si hubiera que hacer alguna reparación en horario diurno.

Hay que tener en cuenta que elementos de uso ordinario en la estación como la luz, las puertas, los ascensores, las escaleras, los tornos... están programados para que dejen de funcionar a partir de las 2:00 horas. De hecho, a las 2:45 se produce un «apagón» en la estación, pero la iluminación regresa para alumbrar al equipo mientras realiza su labor. Eso sí, las escaleras mecánicas sí están desconectadas. De hecho, los operarios llevan consigo un generoso llavero en el que deben dar con la llave correcta que las ponga en funcionamiento. Y todos aquellos que estén familiarizados con la estación de Sainz de Baranda saben que, allí, las escaleras mecánicas son muy apreciadas: hay que subir 43 metros hasta alcanzar la superficie. Es una de las estaciones más profundas de la capital.

#### A punto de prejubilarse

José Luis explica que empezó a trabajar en Metro en el año 1977. No mucho antes, por cierto, de que viera la luz la estación en la que trabaja esa noche, inaugurada en 1979. «Entonces trabajábamos con lámparas de carburo, como las que llevaban los mineros», afirma. Este año cumple 45 de profesión y ya acaricia la prejubilación. Si bien los «jóvenes»

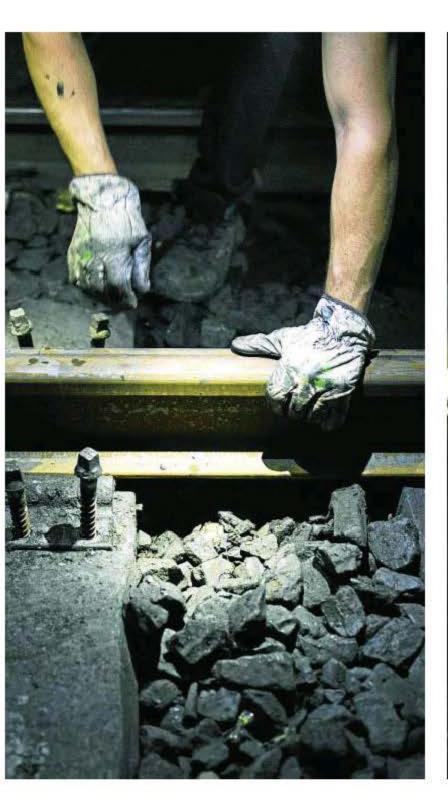



suelen ser los que acaban en el turno de noche, en su caso, como responsable de zona, ya está más que acostumbrado. Algún viajero «dormido» en el andén, alguno con una «cogorza», otros sintecho... por lo habitual, no se ha llevado en los últimos tiempos grandes sobresaltos.

Puede que ya no circulen trenes en madrugada, pero hay otros vehículos que sí aprovechan la vía. Otro tipo de maquinaria hace acto de presencia: es el caso de las dresinas, los vehículos ferroviarios auxiliares capacitados para transportar tanto personal como material, y que rompen de forma estruendosa el silencio sepulcral que reina en una estación en la que puede escucharse el eco. Estos vehículos salen del Depósito 7, que se encuentra entre las estaciones de Mirasierra y Herrera Oria, también en la vía 9.

Tampoco falta en la vía una grúa, necesaria para transportar cada una de las dos barras hiero, de 36 metros de longitud, que van a sustituir al actual carril desgastado. Unas barras que, una vez suspendidas en el aire, dan la impresión de ser de goma, como ocurría en

aquel viejo truco del lapicero que, al menearlo, produce el efecto óptico de tener una elasticidad que, en realidad, no tiene. Así, los operarios se proponen cambiar 72 metros de carril. Con todo, José Luis explica que, el destino final será la renovación total de la vía. Pero en ese camino hay que ir paso a paso. Hoy es una noche más.

Con todo, hay un factor especialmente delicado para los operarios: el tiempo. En su caso, muy reducido: desde las 3:00 que les dieron permiso para ponerse manos a la obra y hasta las 5:00. El motivo es que estas reparaciones no pueden interferir en el funcionamiento del Metro. A las 6:00 deben abrirse de nuevo las puertas para recibir a los primeros viajeros del día y la electricidad de las catenarias ha de ser de nuevo activada. Así, el equipo de José Luis cuenta con solo dos horas para hacer el trabajo. Están más que acostumbrados.

#### Menos de 2 minutos

Lo cierto es que las soldaduras se resuelven rápido. La máquina tarda exactamente 117 segundos en unir la vía vieja con la nueva. La peculiaridad es que la soldadura será eléctrica, no aluminotérmica, que es la «clásica» en los trabajos ferroviarios de mantenimiento. Una unión que queda bautizada» con una nomenclatura, WTO528. Sin embargo, es el transporte de las nuevas barras lo que lleva más tiempo, así como la posterior retirada de las viejas. No en vano, cada una de ellas, de 36 metros, pesa en torno a los 2.000 kilos. Una vez fi-

De media, pueden darse unas 160 reparaciones nocturnas en días laborables

Alrededor de 200 trabajadores están disponibles en los turnos de madrugada jada, es el momento de esmerilarla, pulirla, para que este perfectamente lisa.

Como comentan desde el Área de Mantenimiento de Instalaciones de Metro, el grueso de los trabajos nocturnos es de domingo a jueves, mientras que los viernes y sábados, al haber menos personal, se destinan a averías puntuales que puedan surgir. La buena conservación de la vía férrea es una de las principales tareas. No en vano, es un elemento de fricción, especialmente proclive al desgaste. Sobre todo la zona de las curvas.

#### Informe nocturno

Pero no es la única preocupación: también está el mantenimiento de lo que los trabajadores de Metro denominan la «línea aérea»; esto es, la catenaria, la cual contacta con el pantógrafo, el «gancho» que lleva adosado el tren para producir la electricidad necesaria y así generar su movimiento. Hoy no es el caso, pero no es raro que alguna de las dresinas tenga que transportar enormes bobinas.

Todo ha salido según lo previsto. El tramo más desgastado de la vía 1 de Sainz de Baranda luce ahora

como nuevo y José Luis puede regresar no a casa, sino a las cocheras de Sacedal, en Mirasierra. Ahora es el momento de poner el trabajo de su equipo negro sobre blanco y reportar sobre el avance del mismo, así como sobre todas las incidencias que hayan podido darse durante el turno. Pasadas las 6:00 horas, todavía es de noche en Madrid. Faltan algo menos de dos horas para que salga el sol. Pero las puertas del Metro vuelven a estar abiertas, Las de Sainz de Baranda y las de cualquier otra de las más de 300 estaciones que pueden encontrarse en la capital. Este domingo, previsiblemente, los operarios seguirán renovando el soporte de un modo de transporte que sobrepasa ya el siglo de historia en Madrid.

Se necesita cubrir vacante de COCINERO QUE TEMPORALMENTE SE REALIZA EN RÉGIMEN INTERNO

Imprescindible
Título Medio/Superior de Cocina,
experiencia y buenas referencias.
Importante salario.
Interesados mandar currículum a:

cocineromadridcapital@gmail.com



Evangelina Julia, en su taller, situado en el distrito de Usera

Beatriz Pascual, MADRID

A pocas horas de su debut en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid, Evangelina Julia, nos recibeen su taller de Usera. Fue en la última edición celebrada el pasado mes de marzo, cuando Evade House se convirtió en la ganadora del Allianz Ego Confidence in Fashion entre los quince participantes con los que contaba su «showroom». Ha sido gracias a este premio de seis mil euros, que ha podido llevar a cabo su colección número cuatro que verá la luz en las próximas horas en la pasarela Allianz Ego, en este día dedicado a los jóvenes diseñadores en el que junto a ella, ocho jóvenes emergentes lucharán por el premio Mercedes-Benz Fashion Talent. «Estamos ultimando los detalles para el desfiley cosiendo las últimas prendas», confiesa ilusionada a LA RAZÓN. Una colección atemporal en la que los espectadores verán una continuidad de lo que ya ha hechoanteriormente. «Nomegusta separar las colecciones o que haya temporadas, es imposible separarlas y me gusta que se puedan mezclar entre ellas, que se puedan llevar a la vez varias prendas de distintas colecciones», detalla. Aunque para esta última han expandido la búsqueda de materiales, han mejorado los procesos de filtrado y las algas. También han apostado por el uso del retor en sus prendas, ese material de algodón de color beige que los diseñadores siempre usan para hacer pruebas pero nunca como material final. «Siempre he pensado que era una pena porque es precioso y por ello he querido darle valor», confiesa.

#### Obsesión por los materiales

Ademásdeestaatemporalidadyde como ella misma define «deconstruir lo que ya hemos construido», la idea que Evangelina busca dar al público con sus diseños es la de crear felicidad en el espectador y «que tengan esa sensación de alegría cuando compran algo que les gusta». En esto también tienen mucho que ver sus inicios en el mundo de la moda, cuando trabajando como modelo nunca estaba del todo cómoda con los estilismos que la ponían y los materiales con los que estaban hechas las prendas. «Empecé a preguntarme qué me gustaría lucir en los "shootings" y acabó por convertirse en una obsesión. Por eso me lancé a estudiar moda en Londres», confiesa.

Desde que terminó sus estudios con matrícula de honor en London College of Fashion ha centrado siempre su investigación en el estudio de prendas antiguas, en el análisis de sus materiales y en la bús-

queda del porqué de su creación, de ahí que siempre sus colecciones estén basadas en los arduos procesos artesanales. «Siempre busco esa memoria y especialmente me gusta la que se genera en los espectadores cuando ven mis prendas. Es bonito y gratificante ver cómo a cada cliente reacciona de forma distinta o provoca nostalgia en ellos al recordarle su infancia o a una persona», cuenta. En definitiva, dar valor a la artesanía y generar una contraposición con el «mass production».

Por eso, en esta nueva colección ha puesto especial énfasis en la transformación. «Queremos que el consumidor tenga la posibilidad de transformar algunas de sus prendas», detalla. Una muestra más de su apoyo al «slow fashion» además de su compromiso con el medio ambiente, pues todos los materiales y procesos que emplea son totalmente sostenibles. «Creo que en este sentido el sector está cambiando bastante, el boom del «fast fashion» se ha diluido y reflejo de ello es que grandes marcas están creando sus propias ramificaciones de colecciones sostenibles», apunta.

Pese a que el proceso creativo en sus cuatro colecciones ha sido muy orgánico, la diseñadora dice que su mayor aprendizaje lo ha sentido a lahora de mezclar nuevos materiales con tejidos ya elaborados de fábrica. «Esa ha sido la barrera más difícil de superar pero ha sido un proceso super bonito», confiesa. Y esto, según dice, no podría haber sido posible sin el premio. «Me encanta experimentar y gracias a él, a la ayuda y la visibilidad he tenido mástiempo para seguir experimentando con estos materiales y procesos», asegura.

#### Boca a boca

El momento de inspiración a la hora de crearlas también ha sido distinto en cada una de ellas. Aunque para todas se basa en tres pila-

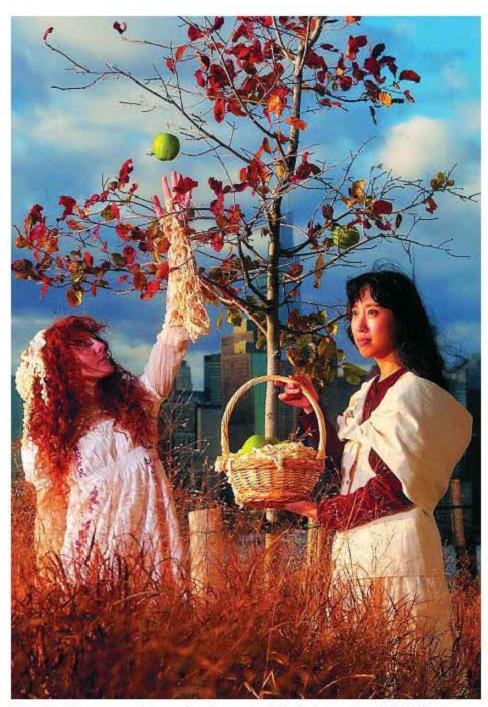

Sus diseños apuestan por la atemporalidad y la sostenibilidad

res fundamentales: los materiales, los procesos y la comunicación. «Recuerdo cuando hablé con una tejedora en Huesca o con Eugenio, un señor que graba documentales de disciplinas perdidas en España» o «cuando encontré algo en la basura mientras paseaba con mi perrita y que después añadí a mi idea inicial. A partir de ahí ya puedes diseñar un mundo ideal fantástico, un finy una practicidad para que el espectador se lo pueda llevar a casa», relata. Por esto cree en el día a día, en el boca a boca y en las con-

versaciones cotidianas que van surgiendo y que ayudan aformarte como diseñador.

A día de hoy y gracias a la gran visibilidad que las redes sociales les aportan, cada vez

sonmás las personas y «celebrities» que apuestan por los diseñadores emergentes para lucir sus diseños. «Cada vez son más las revistas y estilistas que apuestan primero, por plataformas con prendas de segunda mano y, segundo, por diseñadores emergentes», apunta Evangelina. En su caso, fue la cantautora Caroline Polachek quién la contactó hace algo más de un año y que desde entonces ha lucido varios de

sus diseños. «Lo hace porque quiere ser original y quiere que sus outfits no coincidan con las de otros artistas o personas», detalla. Aunque sus prendas son aptas para todos los públicos, entre sus «maniquíes fetiches» se encuentra el diseñador Martin Margiela o la cantante Björk.

Entusiasmada con lo que pueda pasar en el desfile Allianz Ego, la única pretensión de Evade House hoy es la de poder enseñar su colección en la forma en la que ella quierey solo espera y desea que el men-

Busca dar valor

a la artesanía

y generar una

contraposición al

«mass production»

saje que busca transmitir llegue claro a todos los allí presentes: «Quelo podáis entender de la misma manera que lo hago yo». La diseñadora dice ser ya feliz en su día a día

yasegura haberalcanzo ese «donde quieres llegar» que todo el mundo busca alguna vez. «Solo quiero seguir trabajando y repartiendo felicidad sin tener un fin, porque creo que eso te lleva a una carrera banal y no quiero que se pierda el encanto que tiene crear un nuevo lenguaje como es la moda», confiesa. Y aunque todas sus piezas son especiales y quiere mantenerlo así, si tuviese que elegir una prenda sería su ya conocido «key bonnet». «Tiene una sensibilidad muy sutil, infantil pero a la vez puede no serlo, esa versatilidad que tiene me gusta mucho y es que le queda muy bien a todo el mundo», asegura entre risas.

Para Evangelina la victoria está en el día a día y considera que lo bonito de participar en concursos como este es «aprender tanto personal como profesionalmente de los compañeros y vivir esto como una experiencia para crecer más y poder seguir desarrollando e investigando mis procesos y ver qué puedo mejorar».

#### Destino Georgia

Fashion Week Madrid celebrada el mes de marzo coronó a Evade House como ganadora de Allianz Ego Confidence in Fashion. De forma unánime, el jurado la premió con este reconocimiento con el que pretenden impulsar el desarrollo creativo y empresarial de uno de los quince diseñadores que participan en el Showroom Allianz EGO y acompañarla en los primeros pasos de su prometedora carrera. Una dotación económica de seis mil euros, con los que ha podido hacer realidad su nueva

colección, que presentará hoy en la pasarela Allianz EGO. Además, recibirá asesoramiento profesional durante seis meses para potenciar su marca, de la mano de ESNE, Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología. Hoy es el día que MBFWM dedica a los jóvenes diseñadores que también participan en el premio Mercedes-Benz Fashion Talent y entre los que se encuentra Evangelina. El ganador, podrá mostrar su colección en Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi, la pasarela más importante de Georgia.



#### Gastronomía

#### Vinos de barra

#### Graciano de Manchuela

#### A. Sánchez Magro

La Manchuela es territorio literalmente de transición, entre Cuenca y La Mancha, que parece estar en ninguna parte, y sobre todo para los bebedores que no le dan mucha categoría. Pero lejos de eso, es auténtico laboratorio de ideas de búsqueda de varietales y de dejar que en esa maravillosa anarquía vayan saliendo vinos a veces naturales, casi siempre ecológicos y muy apegados a la idea del

terruño. En una finca llamada El Molar donde el cuidado de la naturaleza, las producciones y lo eco determinan vinos de mucha frescura y sinceridad. Así, un Graciano, esa uva característica de los ensamblajes y estructura de muchos riojanos, por poner un caso, o en su variante de la tintilla de Rota, tiene su versión en la Manchuela. La secuela aromática es muy seductora y amplia, pues la fructosidad es muy presente. Bonitas notas balsámicas. Una intensidad media apta para comérselo que convenga. Este vino tiene ciertas osadías gustativas, pero si te lo ponen en la albaceteña casa de comidas Ababol, es valor seguro.

Bodega Finca
El Molar
Vino Graciano
D.O. Manchuela
Precio 15
euros
+ Info
www.fincaelmolar.com

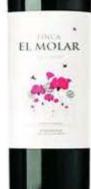



Muslo o pechuga

# Montia, tanto de monte

Degustamos la propuesta de Dani Ochoa en El Escorial. Sepan que aquí entra lo recolectado en el monte por el chef y el equipo



Andrés Sánchez Magro, MADRID

Por lo visto hoy, hasta las bodas son temáticas, como si no fuera suficiente el tema principal del casorio. Yano hay intención de llegar al vulgo en general, sino de hacerse con un sector y darles más de lo suyo. Así, hoy encontramos sectas de lo más curiosas, los de la cienciología: Tom Cruise es su imagen principal. Su teoría se basa en que el ETXenu confinó en la Tierra a los malvados «thétanos», que atacan la moral de los hombres. El tratamiento para liberarse cuesta mucho dinero, y probablemente será impartido por ellos mismos, pero siguen reclutando mundialmente.

A modo de sectas y casi con lenguaje propio, algunos gastrónomos hacen incomprensible para los que no son tan de lo suyo, cuestiones muy simples y de toda la vida, como es la costumbre de que un restaurante trabaje con productos locales y de temporada. A fuerza de radicalizar, acaban considerando a estos nuevos restaurantes los templos de los verdelianos y bucólicos, donde es obligatorio que empiecen a trabajar con huerto propio, se vistan de leñadores o blancanieves, y el hilo musical que suene sea el de los pájaros. Al parecer este es el movimiento Neorústico.

En este nuevo Montia, en El Escorial, hay riesgos de que los que somos más de todo en general, no comprendamos alguno de los platos o vinos naturales, que por cumplir con los mandamientos autoimpuestos, que no siempre suman, se cuelan en una cocina que también aporta saludables aciertos. En un nuevo local, de corte nórdico, aunque con una luz más brillante y española, el chef Dani Ochoa hace gala de su inalterable tranquilidad y de su capacidad de vencer adversidades, con esta propuesta renovada que hace unos años le supuso la añorada estrella Michelin, que ardió junto

a su antiguo establecimiento. Con

expectativas de recuperarla, el menú degustación, tanto el corto como el largo, tiene el hilo conductor del silvestrismo. Su propuesta se basa en una cocina del territorio donde entra lo recolectado en el monte por el chef y el equipo. «Somos recolectores y agricultores», asegura Ochoa, defensor del «foraging» (que creo que es como llaman al arte de saliral montey volver cargados y que se traduciría entonces como «forrajeo»). Además estos productos deben de ser tratados artesanalmente por pequeños productores de la zona...

Evidentemente, el menú es variable, según temporaday según se dé la recolección. Si no hay setas cerca, porque no ha llovido o por-

Los buñuelos de mollejas, la tortita de cangrejos y el salpicón de caracol, merecen un aplauso Dani Ochoa en el Restaurante Montia



Montia
Dónde Juan de
Austria, 7. San Lorenzo
del Escorial (Madrid)
Precio medio
120 euros

Las notas
COCINA 8.5
SALA 7.5
BODEGA 6
FELICIDAD 8

que los chinos están pagándolas a trillón, no hay croqueta de setas. «Cadadía es único, cada plato también». Este gato, bendecido por la misma Ceres, pudo probar muchos de los ingredientes que este equipo maneja con devoción monacal. Los entrantes, en homenaje a la cocina tradicional del Escorial, son un buen comienzo. El trío de buñuelos de mollejas, la tortita de cangrejos picantes y el salpicón de caracol, merecen un especial aplauso artesanal y de cercanía. No debe sucumbirse al delicioso pan y mantequilla por mucho que sea de cabras de La Cabezuela, porque hay que reservarse para los callos, dosifique.

Varios bocados sevan sucediendo con más o menos verde, hasta que llega el cordero lechal colmenareño y croquetas de su asadurilla, sabrosa interpretación. Helado de anchoa al canto para compensar, y continuar con un especial dorayaki de paloma al chocolate. Un pase de carne de vaca serrana, que supongo será la lugareña, y por fin los callos. En dos partes, primero la seca con los avíos fritos en un fondo valiente, y luego la del guiso, picantes de verdad, contundentes pero purificantes. El calmante helado de queso no se hizo esperar, anunciado por las trompetas negras que lo adornan y dando paso a unas espinacas a la catalana y los frutos rojos de Bustarviejo.

Aiho, Aiho al campo a trabajar...

#### Gastrochic

# Un rico viaje culinario al desconocido Ecuador

Visitamos a
Miguel Ángel
Méndez en
Ayawaskha para
descubrir las
recetas de su país



Tatiana Ferrandis, MADRID

Sepan ustedes que «Aya» significa en quechua almay «waskha», lazo: «Es el lenguaje ancestral milenario que tan representativo es y tan escondido está», dice Miguel Ángel Méndez según llegamos al amplio restaurante del número 40 de Duque de Sesto. Con 26 años, pertenece a la tercera generación de hijos de inmigrantes de una comunidad, la ecuatoriana, que lleva asentada en Madridya 35. Sin embargo, poco sabemos de su cultura gastronómica: «Este proyecto busca ahondar en ella, enlazar el origen con la identidad actual», añade, al tiempo que nos explica que los ecuatorianos quisieron alejarse de sus tradiciones para integrarse en la sociedad madrileña, «pero yo estoy haciendo lo contrario, deseo dar a conocer mi cultura». Crearon guetos y la cocina ecuatoriana nació en los parques, donde vendían comida para ganar algo de dinero: «Años después, fueron abriendo sus restaurantes en los barrios obreros y, a día de hoy, hay más de 150 en la capital, elementos fundamentales para la promoción turística y gastronómica del país: «El problema es que no ha habido una unión entre nosotros, no ha existido un liderazgo. Nos creemos competencia y no lo somos», reconoce. Minutos antes de comenzar a degustarla, apunta que la ecuatoriana es una gastronomía súper rica y diversa y que, a pesar de ser el país pequeño, contiene cuatro mundos: Andes, Galápagos, la sie-



Ayawaskha Dónde calle Duque de Sesto, 40 Teléfono 635 62 46 18 Precio medio 40 euros

rra y la costa. El cerdo, el plátano, el maní, el camarón, el café y la guayusa, hierba milenaria de la Amazonía, son alimentos típicos, que componen las recetas ancestrales, que Miguel Ángel actualiza. Su carta está inspirada en la cruz chacana, «que representa la cosmovisión andina, y la ha dividido en tres áreas: «Wakiy» (compartir); «Yarkay» (hambre o apetito) y «Mishki» (dulce). Su intención es proponernos un viaje por diferentes lugares de su tierra para que descubramos la cocina ancestral manabita.

#### **Autenticidad**

Su abuela daba de comer a los taxistas en un restaurante de Ambato, en plena Sierra, mientras que él devoró los secretos culinarios de sus padres, ya que el patriarca de la familia siempre quiso mantener las tradiciones en la mesa. Tanto es así, que si acuden al mercado de los Mostenses busquen el Asadero Miguel Ángel, iluminado con un Solete Repsol gracias a las recetas tradicionales, que entonces servía a aquellos compatriotas que buscaban los sabores de allá. Para ayudarle, puso a su hijo a trabajar con los 15 recién cumplidos, lecciones que, sin saberlo, le han llevado a tener una base bien sólida para crear Ayawaskha, que primero arrancó como «delivery» durante la pandemia. Lleva nueve meses abierto y su mayor objetivo es que quien le visite se empape de su cultura después de haber hecho realidad su obsesión: instalarse

en el barrio de Salamanca, porque, insiste, «no es lo mismo que abrir en Vallecas o en Malasaña. Es nuestra apuesta para poner en valor nuestra cultura. Queremos potenciar nuestra gastronomía y cambiar la perspectiva». Para ello, lleva a la mesa un viaje culinario y sensorial, que haga entender al comensal «quiénes somos y de dónde venimos con una visión actual. El ecuatoriano cuando nos visita, alucina. Primero, porque tiene que venir hasta aquí y se encuentra un espacio en el que también damos visibilidad al arte y a la música».

Con la empanada de morocho abrimosboca, un bocado tradicional elaborado a partir de maíz blanco, rellena de ternera, chicha

«Queremos mostrar quienes somos y de dónde venimos con una visión actual», reconoce

El día 29, recibe a Valentina Álvarez y a Sebastián Revelli, que interpretarán la cocina manabita de jora, ají de pepa de sambo (la calabaza andina) y cacao fino de aroma. Fue el momento de decidirnos por un vino del país: Enigma, un chardonnay de la única bodega de Ecuador, Dos Hemisferios. Antecedió a los bolones de verde, más refinados que los ancestrales, pero con todo el sabor. Se trata de unas croquetas de plátano macho típicas de Guayaquil con cerdo caramelizado, salsa de huevo frito y ají de tomate de árbol. Compartimos los llapingachos, unas tortillas de papa con queso parmesano, ralladura de lima, achote, manteca de cerdo, salsa de guayaba, tamarindo, chorizo emborrachado con panela, cerveza, orégano, aguacate, que otorga frescura, y cebollitas encurtidas. El ceviche de corvina con leche de tigre de maní, picada criolla, pepinoy chifles nos gustó. Como plato fuerte, optamos por el encebollado, que si bien en Los Mostenses es posible probarlo tal y como lo comen allá, aquí lo moderniza con un bonito ahumado y crujiente, salsa templada de sus huesos tostados, yuca y picada. El seco de gallina, un pollo picantón asado con paella criolla, plátano maduro y una salsa satay quiteña es otra opción por su autenticidad, que provoca curiosidad por viajar a aquellas tierras, lo mismo la tarta tres leches de guanábana.



Miguel Ángel Méndez en el restaurante Ayawaskha, que abrió hace nueve meses después de ofrecer sus recetas a domicilio

# MADRID VIVR

Domingo 18.9.2022

#### La historia final: en tiempos de Felipe II

#### Alfredo Alvar Ezquerra

«...Todos sirven de alcahuetes y cohechadores buscando maneras exquisitas para comprar y vender el favor que tienen con los ministros». Que trabajemos todos y que chupen los menos. ¡Menuda definición de los asesores de gabinete; ahí lo dejo!; sépase que en el siglo XVI estaban obsesionados con los «pobres verdaderos» y con los «pobres fingidos», su proliferación y también su remedio, que era enseñarles a estos un oficio y si no querían aprenderlo o ejercerlo, a galeras; a los fingidos, aquellos minusválidos o tullidos, sí, darles caridad cristiana municipal o limosna particular. Traer ahora a colación a Erasmo, Vives, Pérez de Herrera o Miguel de Giginta y luego en el XVIII a Campomanes, tampoco es baladí. A renglón seguido añade el anónimo de El Escorial que a los caballeros habría que enseñarles la «disciplina militar»: siempre buscando en la educación una salida a la holgazanería. En tercer lugar, «para lo que toca a las delicadezas del vestir y del comer será de importancia que las mujeres públicas y deshonestas no traigan seda ni vivan entre la gente honesta» y es que es natural, que, siguiendo su nivel de vida, «sigue la gente común su manera de vivir y aun la gente estirada». Genial lo de la «gente estirada» que se pierde por las mozas de malvivir que viven bien y muy «regaladas» como se decía entonces, pero que hoy hemos inventado una palabra exótica, «sugar baby girl», que así no se mete el dedo en el ojo. Por cierto, que este buen hombre parecía conocer de oídas el ambiente. Así que, para remedio de tanta deshonestidad, no piensa en prohibirlo, sino que «que es necesaria una casa que sirva de cárcel donde les den lo necesario y las hagan trabajar» lo cual les generará miedo y optarán por hacerse buenas mujeres «que sirven [en servicio doméstico] y no se perderán los pajes y lacayos y otra muchedumbre de gente moza, que por ellas se hacen vagamundos y ladrones». Y, en fin, con respecto a las manipulaciones de los intermediarios, andaba fino este hombre, «castigar los regatones conforme a las leyes». Creo que hoy en día hay leyes para controlar los precios (que son inútiles claro, como perjudicial fue la tasa de los granos y los transportes que duraron



La estatua de Felipe II en los Jardines de Sabatini de la capital

# Un anónimo, sobre la inflación (y III)

Me ha entretenido un papel escrito por alguien en el siglo XVI, tanto o más, que si escuchara hoy a no-versados tertulianos hablando de economía más de 250 años, sin incitar a la innovación tecnológica); las leyes para controlar los precios entonces, si se aplicaran, sería espectaculares y ejemplares: «podrán en ocho días los Alcaldes [de Casa y Corte, en Madrid] azotar mil personas y echar a quinientos a galeras que lo tienen muy bien merecido»; menudo escarmiento para los gerentes de los grandes supermercados; qué espectáculo! Y sigue, «valdrán las cosas un tercio más baratas». Claro que a lo mejor habría que irse a comprar los espárragos a Navarra y nos saldrían más caros. Pero nuestro ignoto escritor explicaba el por qué del mal: «como los ministros tienen sus casas bien proveídas a buenos precios, por medio de ellos [los regatones] no hay quien se duela de la República». Finalmente proponía que «sería de mucha importancia que el Rey nuestro señor dijese a los Grandes [nobles titulados] y señores y a los consejeros que moderase cada uno su casa en el vestir y el comer, que ellos lo harán sin duda, y este ejemplo suele ser muy eficaz». Sí, suele ser muy eficaz una actuación ejemplar, esto es, no irse a Nueva York a hacerse fotitos, o no usar bienes públicos costosísimos, e incluso que hubiera menos ministros, menos comisarios y menos gastos indecentes, superfluos e indecorosos en medio de una España con una inflación por encima del 10% y tendente a una monumental pobreza energética porque los mo-

#### Sobre los intermediarios, andaba fino este hombre. «Castigar los regatones», pedía

linillos no dan de sí. Menos mal que hay pantanos, que, si no, ni agua.

Como ves, paciente lector, no sólo fue la Escuela de Salamanca la primera en definir las grandes bases teóricas sobre las que se asienta el capitalismo (y sospecho que la economía en general), sino que por la calle, gentes del común, acaso, sí, formados en Salamanca o en Alcalá, o leídos de aquellos frailes, escribían al rey sobre la inflación, sus causas y remedios y ese arbitrio, como otros, se leían en Palacio, se guardaban, alguien pensaba sobre ello..., pero la cotidianeidad política hacía que las decisiones que se tomaran no pudieran estar diseñadas a largo plazo.

Una vez más me ha entretenido un papel escrito por alguien en el siglo XVI, tanto o más, que si escuchara hoy a no-versados tertulianos hablando de economía, o a soberbios mozalbetes, o soberbias mozalbetas, incluso sin estudios, organizándome la vida.

Alfredo Alvar Ezquerra es profesor de investigación del CSIC

# Movilízate Gran Manifestación

Madrid 24 SEP 12:00h



CSIF pone a tu disposición autobuses gratuitos para viajar a Madrid.

Inscríbete en la web www.csif.es







# La santa rebelde La emperatriz que acabó en un convento Hoy se celebra la fiesta de santa Ricarda de Andlau, emperatriz carolingia y esposa de Carlos III el Gordo. Vivió en el siglo IX. Tras un convulso matrimonio con sospechas de adulterio por ambas partes, se retiró a la abadía de Andlau, en Francia, que ella misma había fundado en el

#### En cristiano ¿Cuantos años vivió la Virgen María?

año 880.

La mayor parte de los relatos ubica la muerte de María en Jerusalén, pero también hay una hipótesis que sostiene que falleció en Éfeso (territorio de la actual Turquía), donde también habría muerto el evangelista Juan. Según esta versión, reforzada por la visión de una religiosa alemana, María vivió 64 años.

Creibles
¿Quién es?
Patricia
Heaton
¿Qué hace?
Actriz
¿De dónde vie
Ganadora de u
Emmy, la intérp

¿De dónde viene?
Ganadora de un premio
Emmy, la intérprete
estadounidense es una
cristiana sin complejos que
no duda en tuitear citas
bíblicas con frecuencia.
«Seas católica o presbiteriana, estoy convencida de
que Jesús es el camino. Él
nos amó primero».
Incidencia pública
(del 1 al 10): 7.

#### Desde la sacristía El largo verano del Defensor del Pueblo

La comisión antiabusos del Defensor del Pueblo se constituyó a comienzos de julio y Ángel Gabilondo mandó a sus miembros de vacaciones. Anunció que volvería en septiembre con sus primeras conclusiones, pero solo lo ha hecho con la cifra del número de víctimas que han contactado con la oficina: 201.

José Beltrán. MADRID

entarse a la mesa. Como un discípulo más. Uno de los doce. Para participar de la cena que cambió el rumbo de la historia. Es una de las propuestas que lanza el proyecto «Vive la experiencia de la fe», una propuesta inmersiva e interactiva de evangelización que ya está en marcha en el santuario de Torreciudad, el epicentro espiritual del Opus Dei situado en Huesca, el segundo templo más visitado de Aragón después de la basílica del Pilar de Zaragoza.

Más de ochenta profesionales de diez nacionalidades y una inversión de 1,8 millones de euros han dado un vuelco a la museografía de este lugar de peregrinaje ¿Y si le invitaran a la Última Cena?

El santuario oscense de Torreciudad rejuvenece la catequesis con un espacio museístico digital inmersivo

de la mano de la empresa Playmedia, con un equipo multidisciplinar de arquitectos, pedagogos, diseñadores, expertos en marketing, ingenieros audiovisuales...

«Sonnuevos modos de transmitir una catequesis con la doctrina de siempre para que te entre por los ojos y te llegue al corazón», expone el rector de Torreciudad, Ángel Lasheras, convencido de que el uso de las nuevas tecnologías es hoy un recurso esencial para acercarse a niños, jóvenes, familias... Para el sacerdote, estas herramientas no vienen a sustituir a los libros ni mucho menos al acompañamiento personal, pero «sí permiten abrir la puerta a los no iniciados, ellos son los primeros destinatarios, aquellos que nunca se han hecho una pregunta

sobre el sentido de su vida». «Es ese primer anuncio que hoy es tan necesario en medio de nuestra sociedad», aclara.

A la vez, se muestra convencido de que el breviario sobrevivirá a la industria digital: «La prueba de que todo ayuda y es complementario es el hecho de que los peregrinos, cuando terminan el recorrido, acaban recogiendo su



Visitantes del santuario de Torreciudad en el espacio «Vive la experiencia de la fe», que reproduce la Última Cena

estampita con la oración de la Virgen». Y es que, es esa devoción mariana la que se alimenta en este enclave espiritualidad.

La apuesta pasa por hacer llegar lo divino a través de los sentidos y se materializa en cinco espacios guiados por el apóstol san Juan, que acompaña a los peregrinos a través de unas gafas de realidad virtual y un documental multipantalla, con esculturas hiperrealistas para humanizar a la Virgen y superficies táctiles que interpelan al visitante sobre el sentido de la felicidad.

Recursos de última generación al servicio de la evangelización, que para unos es inversión, aunque hay quien todavía lo considera un gasto. «En la nueva Torreciudad hay una gran inversión gracias a la generosidad de muchos», apunta el rector. «Puedo garantizar que no es fruto de una ocurrencia. Lleva un largo proceso de reflexión, oración y diálogo sobre el que se sustenga el desarrollo técnico», añade.

La otra apuesta digital del santuario que deja boquiabierto al espectador en la nave central del templo es el vídeo-mapping que multiplica la tridimensionalidad de la joya de la casa: el retablo del escultor Joan Mayné, elaborado con 389 toneladas de alabastro de la cantera gerundense de Besalú. En tan solo seis minutos, se recrea un diálogo entre san José María Escrivá de Balaguer y la madre de Dios para que el espectador haga suyas algunas de las palabras clave del carisma legado por el aragonés canonizado por Juan Pablo II en 2002: el compromiso, el trabajo, el espíritu de sacrificio, la entrega y el amor.

Además de la experiencia inmersiva y el vídeo-mapping, se ha renovado tanto el espacio que recorre la devoción a la Virgen de Torreciudad como la galería mariana, que en sus vitrinas expone más de 500 tallas de los puntos más dispares del planeta con sus correspondientes advocaciones. Y todo, aderezado por una aplicación para móviles con noticias, horarios, juegos, así como 120 red de emisores o «beacons», que permiten recibir datos e imágenes.

«Son nuevos modos de transmitir la fe con la doctrina de siempre», asegura el rector Lasheras En marcha desde septiembre de 2020, se estima que ya han disfrutado del vídeo-mapping unas 50.000 personas, mientras que «Vive la experiencia de la fe» habría recibido unas 15.000 visitas, que esperan dispararse en los próximos meses con las restricciones pandémicas eliminadas por completo.

#### ¿Conversiones a la vista?

Pero, ¿se pueden contabilizar las conversiones que pueden llegar a través de esta transformación digital? «A eso no se puede responder», explica Lasheras con humildad, que deja caer una pista: «La conversión viene del corazón y del Señor, pero la experiencia de las gafas 3D ayuda sin duda a acercarse a la experiencia de la fe, a plantearte lo que está más allá de lo inmediato, a trascender».



El obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, ayer, en Torreciudad

#### «La familia es la mejor inversión»

Miles de familias se dieron cita ayer en el santuario de Torreciudad para participar en la Jornada Mariana de la Familia que este año alcanza su 30 edición, tras la interrupción por la pandemia. El obispo de Vitoria Juan Carlos Elizalde presidió ayer la multitudinaria eucaristía en la explanada del centro de espiritualidad. Durante la homilía, destacó que «la familia que propone el Papa

Francisco, la familia de 'Amoris Laetitia', la familia cristiana, es una bendición para la humanidad y la mejor inversión para nuestra sociedad». «Volver a Torreciudad es volver al Evangelio», añadió el pastor ante la mirada de abuelos, padres, hijos, nietos... A todos ellos, les animó a «rescatar la promesa de felicidad que Dios ha regalado a tu familia, a pesar de las dificultades».

#### Opinión Diálogo

#### Antonio Pelayo

l menos quince veces utilizó Francisco la palabra «diálogo» o el verbo
«dialogar» durante la conferencia de prensa que mantuvo
en elavión mientras regresaba
a Roma tras su viaje a Kazajistán. El Papa propuso esta solución «dialogante» a algunos de
los problemas más graves de la
hora actual.

La invasión rusa de Ucrania, por ejemplo. «Yo no excluyo el diálogo con cualquier potencia que haya sido el agresor. A veces hay que dialogar así (y aquí se llevó la manos a la nariz intentando taparla) porque huele mal pero hay que hacerlo porque si no, cerramos la única puerta razonable a la paz». En ausencia del Patriarca Kirill, el pontífice dialogó a solas un largo rato con el Metropolita Antonij de Volokolamks, responsable del Departamento de Relaciones Exteriores del Patriarcado de Moscú.

Con Xi Jinping coincidieron en Nursultán dos días y la diplomacia vaticana intentó que el Papa y el presidente chino pudieran encontrarse pero el dirigente de Pekín no aceptó la invitación. «Para entender a China se necesita un siglo-nos comentó en el avión- pero para entenderles hemos escogido el camino del diálogo. Con el diálogo se aclaran muchas cosas y no solamente sobre la iglesia, sino también sobre otros sectores». Al mismo tiempo, añadió que no se sentía capaz de calificar a China como un país antidemocrático.

Otro caso contemplado desde esta perspectiva es el de la persecución a la Iglesia en un país como Nicaragua. «Se ha hablado con el gobierno – aseguró – y hay diálogo, pero esto no quiere decir que se apruebe o desapruebe todo lo que hace el gobierno. Pero no se puede cerrar el diálogo».

Concluyendo sus reflexiones, el Papa insistió en que «si no hay diálogo hay ignorancia o guerra»; la experiencia lo confirma.

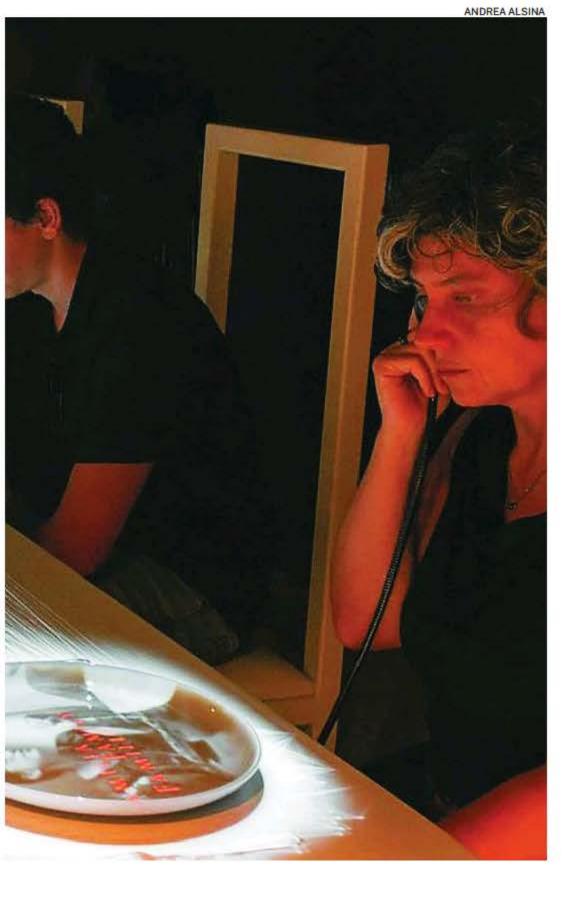



#### Andrea Pérez. LA PALMA

n repaso por la situación actual que vive la isla de La Palma tras un año de la erupcióndejamucho que desear. Muchos damnificados aún no han recibido las ayudas prometidas por las diferentes administraciones, como es el caso de las prestaciones para el alquiler o el pago del Consorcio de Compensación de Seguros, entre otros refuerzos prometidos por las instituciones. Tampoco han llegado las viviendas prometidas, ni convencionales ni modulares. Más de 150 personas continúan viviendo en hoteles y otras cientos en casas de familiares o de alquiler sin una ayuda económica. La situación en Puerto Naos tampoco ayuda para el realojo de esas familias. Y es que, según los científicos, la costa del

Valle sigue siendo «incompatible con la vida».

Sin embargo, La Palma puede decir que ha abierto diez caminos sobre las coladas que han permitido el realojo de más de 200 vecinos y vecinas, además de la apertura de la carretera de La Laguna-Las Norias en tan solo 76 días desde que dio por finalizada la erupción.

Juan Fernando Pérez, que además de afectado directo por la erupción volcánica es el presidente de la Plataforma de Afectados por el Volcán, asegura que, a pesar de los altibajos constantes de esta experiencia volcánica, «aún quedan fuerzas para seguir luchando, el mundo va a seguir y no se va a acabar por las mentiras que digan los políticos».

Juan Fernando defiende que todos los afectados viven una «situación de incertidumbre constante y lo que tenemos que lamentar es que algunas de las administraciones no están a la altura, no porque sean buenas o malas, sino porque quieren resolver lo de ellas solamente. En La Palma tenemos la desgracia de que no hay altura política, hay mucha mediocridad y la gestión está siendo fatídica».

«No han llegado las ayudas en muchísimos casos», asegura, y no lo han hecho por los requisitos que se exigen, ya para muchos palme-

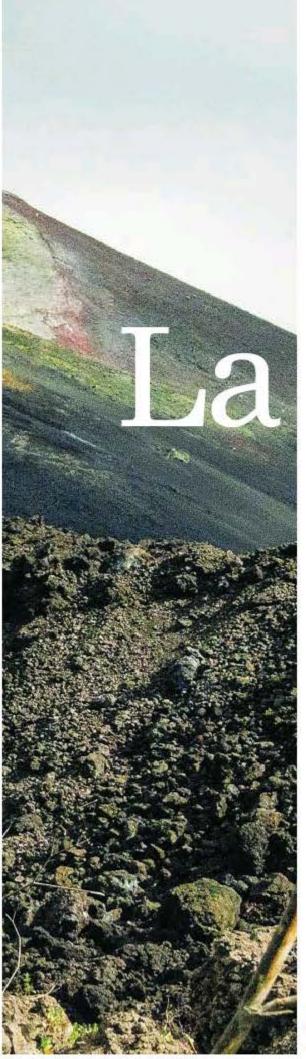



Vivimos una incertidumbre constante, pero aún nos quedan fuerzas para luchar»

Juan Fernando Pérez

Vecino afectado





A este paso, los políticos van a conseguir que se despueble el Valle de Aridane»

Alexis Hernández

Vecino afectado



Palma
Cuando la
Isla Bonita se
convirtió en
un infierno

▶Un año después de la histórica erupción del volcán de Cumbre Vieja, centenares de palmeros siguen sin poder regresar a sus casas: «Las ayudas no llegan»

Una turista observa una de las coladas que formaron los ríos de lava durante los 85 días de actividad del volcán, que estalló el 19 de septiembre del año pasado

ros son imposibles de cumplir. «Se están valorando todas las propiedades que se han perdido y a raíz de ahí se notifica si se resuelve o no la ayuda. La casuística de cada uno es única y hay muchísimas formas de saber que debajo de esa montaña de lava había una casa. Entendemos que es complicada toda la situación, pero para nosotros es peor».

Alexis Hernández, afectado por el volcán, manifiesta que «las soluciones no terminan de llegar un año después, hay que saber diferenciar entre lo importante y lo urgente, necesitamos menos palabras bonitas y más acción». «Estoy seguro de que a este paso los políticos van a conseguir que se despueble el Valle de Aridane».

Otra de las grandes preocupaciones que continúan desde que el 19 de septiembre del 2021 comenzó la erupción es la nula solución habitacional. A día de hoy, 192 personas continúan alojadas en hoteles de la Isla; solo se han entregado cinco viviendas modulares de las 30 que habían comprado en primera instancia, más 85 que se adquirieron después desde la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias. De las viviendas que se han prometido solo se han entregado 139 y fueron unas 500 las familias las que perdieron absolutamente todo.

Varios afectados también de-

nuncian la disparidad de oportunidades entre unos y otros. «Hay algunos que ya tienen vivienda, una ayuda de alquiler o ya han cobrado el seguro. No entiendo por qué en algunos casos es sí y en otros no», apunta este vecino.

#### Negocios arruinados

La costa del Valle de Aridane continúa registrando altos niveles de gases un año después de la erupción. Cientos de vecinos que allí tenían su residencia han tenido que buscar una nueva ubicación o continúan alojados en los espacios hoteleros habilitados por la Institución insular. «Es una situación insostenible», apunta una empresaria cuyo negocio se encuentra en Puerto Naos.

A pesar de que hace unas semanas el Cabildo de La Palma anunciaba la apertura de la zona alta de este barrio, denominado Los Lajones, la realidad es que aún hay más de 5.000 camas turísticas que se encuentran en esta zona que continúan inutilizadas, además de las viviendas.

Empresarias como Carmen Gloria Martín, dueña del Beach Bar en Puerto Naos, afirman que se están «planteando abrir el negocio en otro lugar, debido a que se está alargando el periodo de exclusión y muchos días no podemos ni entrar al local a ventilar por la alta concentración de gases».

«Hay personas que piensan que no hay gases, pero yo he comprobado que sí hay. He visto animales muertos y he podido comprobar que la situación de los gases es real», afirma la empresaria tras su visita a Puerto Naos. En esta zona hay en torno a 80 o 100 empresas que continúan sin poder acceder a sus negocios a día de hoy. Números que suponen un alto porcentaje de los servicios que mantienen la economía de la isla.

Las reuniones con los vecinos y vecinas de las zonas costeras desalojadas no dejan de ser encuentros multitudinarios en donde los damnificados se encuentran frente a frente con el grupo político y científico que ha liderado la Emergencia este año.

Francisco Pulido, vecino de la costay profesor de Físicay Química, es un asistente habitual a estas citas entre afectados y personal técnico y afirma, sobre los informes que avalan que «la vida es insostenible en Puerto Naos y La Bombilla» que «no cuestionamos esos datos ni su origen. Si es por los datos esto seguirá así durante miles de años». «Esta ciencia no nos está ayudando. Yo esperaba que tendríamos sensores automáticos, agua y herramientas para convivir con el problema como en los montes albanos», confiesa.

#### Ventilación forzada

Después de un gran aplauso de la multitud, Nemesio Pérez, coordinador del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), solo aporta una solución al problema: «Medir, medir y medir gases. Y aplicar ventilación forzada».

El ambiente en esta segunda reunión con los vecinos de la costa afectados por la situación de los gases era, cuanto menos, una batalla campal entre eruditos y afectados. Otro vecino sostenía que «me niego a que mi futuro lo decidan personas cuyo trabajo es pasivo. Queremos soluciones».

La situación en materia de caminos y carreteras abiertas tras la erupción parece un panorama mucho más esperanzador que el del resto de acciones puestas en marcha por la Institución insular. Casi el 90% de las casas aisladas por las coladas se han recuperado gracias a la apertura de los caminos. Hasta el momento se han invertido alrededor de 10 millones de euros en recuperar carreteras; más otros dos millones en la retirada de ceniza.

#### A fondo

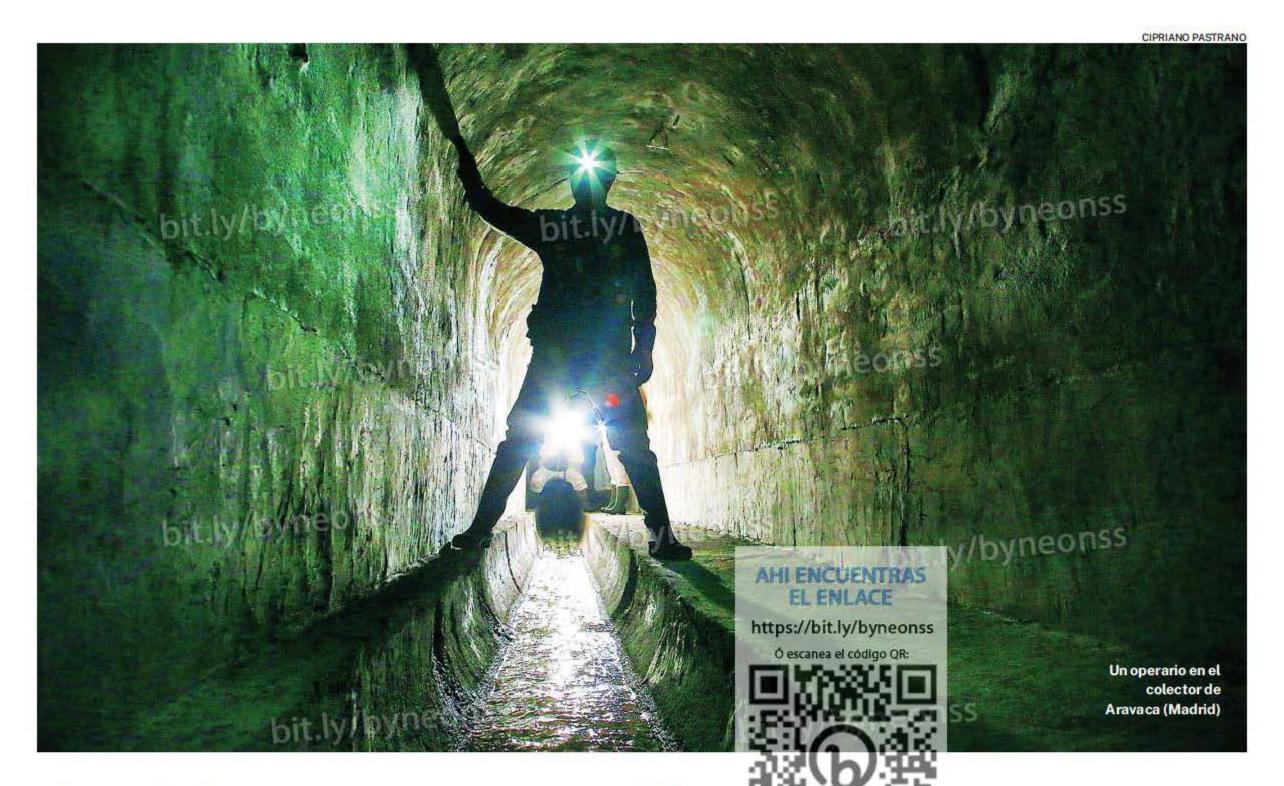

Alerta científica ante una amenaza imprevisible

# La huella «eco» de los fármacos es veneno para otras especies

Marta de Andrés. MADRID

n 2020, en plena pandemia de covid, se utilizaron 4,5 billones de dosis de medicamentos en todo el mundo, una cifra que no incluye el uso veterinario. Unos datos récord que pudieron estar impulsados por la propia crisis sanitaria, cuyo efecto se tradujo en picos de sustancias farmacológicas en las aguas residuales.

Conviene recordar que, en los albores de la pandemia -y fruto de la desesperación-, se usaron medicamentos que se pensaba podían ayudar a los pacientes a mePeces
«feminizados»,
grillos estresados
o aves
desorientadas.
Los químicos
que nos curan
enferman
gravemente a los
ecosistemas que
nos rodean

jorar, como hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir o azitromicina. Y estos acabaron en el medio ambiente con consecuencias que aún no se conocen a fondo y que, a juicio de los expertos, son bastante imprevisibles.

Pese que nos encontramos en un momento de amplio conocimiento sobre los efectos de la acción humana en el entorno natural —y de las estrategias para minimizar este impacto negativo—, el modo en el que los restos de los fármacos que utilizamos alteran el ecosistema —la llamada farmacontaminación— es un terreno relativamente poco estudiado. Y es que la solución a este problema

no es sencilla, porque su uso es

imprescindible. ¿Cómo se puede actuar frente a ello, justo en un momento en el que el ser humano consume más medicamentos que nunca?

La prestigiosa revista «Science» publicó en julio un artículo que explora con detalle esta cuestión. «Greening The Pharmacy», de los españoles Gorka Orive (Universidad del País Vasco) y Unax Lertxundi (Instituto de Investigación Sanitaria Bioaraba), y hace un recorrido sobre los impactos ecológicos de este problema.

«El crecimiento de la contaminación derivada de la producción y el consumo de productos químicos sintéticos ahora supera a todos los demás perturbadores ambientales, incluido el del aumento de las emisiones de dióxido de carbono», señala Orive. «Aunque el uso de productos farmacéuticos ha traído y trae enormes beneficios para la salud humana y animal, también ha llevado a una mayor contaminación farmacéutica de los ecosistemas en todo el mundo», añade.

#### Efectos en los animales

El quid de la cuestión es que, liberados en el medio ambiente, los medicamentos pueden tener consecuencias toxicológicas muy importantes. La explicación es que las dianas terapéuticas y los sistemas fisiológicos en las que actúan los fármacos que usamos habitualmente no son exclusivos de humanos ni mucho menos.

Muchas de esas estructuras y rutas de señalización están muy conservadas filogenéticamente, y están presentes en muchos organismos vivos.

Nada mejor que poder observarlo con ejemplos concretos. «Se ha constatado la muerte directa de buitres en la India y Pakistán, debido a su exposición ante un me-

#### EL CICLO DE LA VIDA DE LOS FÁRMACOS Producción y consumo Los medicamentos se .... producen en plantas .... industriales y se consumen .... en el sector agrícola, .... hospitales y hogares. **PRODUCCIÓN FARMACÉUTICA** Fuente: Science: Greening the pharmacy, By Gorka Orive, Unax Lertxundi, Tomas Brodin, Peter Manning MEDICAMENTOS **HOSPITALES Y** HOGARES WC VETERINARIOS **CENTROS MÉDICOS** Contaminación Los medicamentos se propagan en el medio ambiente a través de excrementos, orina y aguas residuales a 80% menos que los residuos se traten debidamente. de las aguas residuales del mundo vuelven al medio ambiente sin PLANTAS DE TRATAMIENTO tratamiento **DE AGUAS RESIDUALES** alguno Impacto ecológico La contaminación farmacéutica es MEDIO ACUÁTICO MEDIO TERRESTRE particularmente nociva para el medio ambiente al tratarse de moléculas diseñadas para desencadenar cambios biológicos. **INVERTEBRADOS** LARVAS INVERTEBRADAS Efecto directo Efecto indirecto Alteración de Impacto en la las funciones cadena alimenticia biológicas y el ecosistema **PECES** MAMÍFEROS **DEPREDADORES ACUÁTICOS INVERTEBRADOS** Efectos en Muerte Nunca hemos Feminización consumido tantos (antidepresivos medicamentos como y ansioliticos) en la actualidad Cambios de comportamiento **VERTEBRADOS** (fluoxetina) 4,5B de dosis INSECTIVOROS Estreñimiento fueron usadas en 2020

dicamento antiinflamatorio; o la feminización de algunos peces por anticonceptivos», detalla el científico.

Otro ejemplo interesante lo tenemos en muchas pruebas conductuales diferentes como: ansiedad, miedo y estrés, que se realizan en peces. «Los peces comparten con nosotros muchas de las vías de señalización y neurotransmisores (como la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, entre otros). Estas sustancias son tan antiguas desde el punto de vista evolutivo que incluso se encuentran en organismos fuera del reino animal. Así, encontramos que un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina como es la fluoxetina-conocido antidepresivo- puede inducir cambios de comportamiento en los grillos», destaca.

Otros trabajos también desta-

can que los peces sufren asimismo de estreñimiento a partir de su interacción con el antipsicótico clozapina o que las plantasacumulan benzodiazepinas que podrían actuar en su sistema GABAérgico. «En definitiva, los fármacosymetabolitos que utilizamos y excretamos al medio ambiente pueden tener

efectos farmacológicos en diferentes especies», resume Orive.

Parece obvio pesar que la contaminación causada por los fármacos afecta también al ser humano y de diferentes formas, pero aún no hay suficiente investigación sobre el tema. «Una de las cosas que reivindicamos es que este problema afecta a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, en concreto en 12 de los 17», destaca el investigador de la Universidad del País Vasco. «Gracias a la pandemia nos estamos empezando a creer el concepto 'One Health' (una sola salud); y es que todo lo que afecta al medio ambiente y a los animales revierte en algún momento a la humanidad de forma directa o indirecta».

#### Residuos sin tratamiento

Los productos farmacéuticos se producen en instalaciones industriales y se consumen en la producción agrícola, hospitales, establecimientos de salud y hogares. Se liberan al medio ambiente a través de excrementos, orina, y aguas residuales, a menos que se regulen adecuadamente y se traten los productos de desecho. La realidad es que las plantas de tratamiento de aguas residuales no eliminan completamente los restos de fármacos, que acaban diseminándose en los distintos ecosistemas. De hecho, según la Unesco, el 50% de las aguas residuales del mundo acaban de nuevo en el medio ambiente sin ninguna forma de tratamiento.

#### ¿Tiene solución?

La farma-

contaminación

supera el impacto

de las emisiones

de CO2

Gran parte de las

aguas residuales

acaba en el medio

ambiente sin

tratamiento

Visto el problema, y teniendo en cuenta que los medicamentos son -y seguirán siendo- una parte esencial del hecho de que, en España, la esperanza de vida en el último siglo haya aumentado en unos 40 años, lo importante es sa-

ber cómo se pueden encontrar soluciones. «Hay que ser cuidadoso con el abordaje de este asunto, hay que evitar a toda costa que el estudio del impacto ambiental de los medicamentos repercuta negativamente en el acceso a los mismos por parte de los pacientes que los necesitan», comenta

Orive. «La industria farmacéutica debe evaluar y ajustar muchos aspectos del ciclo de vida farmacéutico. Por ejemplo, desarrollando moléculas más ecológicas con menor impacto ambiental. Esto quiere decir que sean biológicamente menos reactivas », señalan los autores en el trabajo.

Por otro lado, está el aspecto clave del uso responsable de los fármacos, tanto en medicina humana como veterinaria, para lo que deberían priorizarse las intervenciones no farmacológicas cuando sea posible. En España, las campañas de uso racional de medicamentos son una constante desde hace dos décadas, pero, en los últimos años, los efectos del abuso de los antibióticos han acaparado muchos titulares por su efecto en la producción de «superbacterias» resistentes a los tratamientos. Quizá ese sea el hilo del que tirar para que el mensaje cale y se pueda evitar el impacto negativo de algo que tanto nos ayuda.

## Lo que hay que conocer de las alternativas libres de humo

La eliminación de la combustión en el consumo de tabaco resulta clave para reducir los riesgos para la salud de los fumadores incapaces de abandonar el hábito

Juan Scaliter. MADRID

os cigarrillos existen desde hace siglos y la manera en la que se consumen-mediante la combustión- ha permanecido prácticamente invariable desde sus inicios. Sin embargo, los recientes avances tecnológicos han permitido desarrollar una serie de alternativas al cigarrillo que han conseguido demostrar científicamente que son mejores opciones para los fumadores adultos en comparación con seguir fumando. ¿La clave? Han eliminado la combustión y, por ende, el humo de la ecua-

Desde hace tiempo sabemos que lo mejor que puede hacer cualquier fumador adulto es dejar el hábito y dejar de consumir nicotina y tabaco por completo. Sin embargo, la realidad es que, a pesar de conocer sus efectos dañinos, aún más de 1.000 millones de personas en el mundo continúan fumando. La irrupción de las nuevas alternativas plantea la necesidad de conocer bien las principales características de cada categoría de producto y sus diferencias respecto al cigarrillo convencional en términos de impacto en la salud, que es clave para que los fumadores adultos que van a seguir fumando puedan elegir de manera informada entre las opciones existentes. Veamos entonces, por partes, qué representa

cada opción. Cigarrillo convencional: por un lado, tenemos el cigarrillo, que está compuesto por tabaco que se procesayse enrolla en papel y luego se enciende para poder consumirlo. Este tabaco se quema a 600°C, pero cada calada puede elevar la temperatura por encima de los 800°C, generando un humo. Y es precisamente este proceso de combustión donde se liberan la mayoría de las sustancias dañinas ypotencialmente dañinas presentesen el humo que inhala el fumador adulto. Este alto nivel de sustancias químicas, y no la nicotina, ha demostrado ser la principal causa de enfermedades relacionadas con fumar.

Es importante, al respecto, entender otro hecho, y es que la nicotina\* es una sustancia adictiva que se encuentra de manera natural en la hoja del tabaco y es una de las razones por las que los adultos fuman, aunque no es la única... Para muchos fumadores adultos, el sabor, el ritual y la experiencia sensorial también son razones para mantener el hábito. Por ello, para que los adultos que de otro modo seguirían fumando cambien con éxito a alternativas libres de humo, estos productos deben contener nicotina y ofrecer un sabor y una experiencia aceptables.

¿Cuál es la principal ventaja de estas alternativas en comparación con los cigarrillos? Que eliminan el humo de la ecuación. En vez del proceso de combustión, lo que usan es un proceso de calentamiento por debajo de los 400°C, generando, en su lugar, un vapor que es diferente al humo del cigarrillo. De hecho, los estudios han demostrado que, puesto que no se produce combustión, el vapor o aerosol que se libera contiene un nivel significativamente inferior de sustancias nocivas en comparación con el humo del cigarrillo.

Podemos encontrar varios tipos de alternativas sin humo. Entre los más conocidos se encuentran los productos de calentamiento de tabaco y los cigarrillos electrónicos. Veamos las principales carac-

terísticas que les diferencian.

Calentar, no quemar: por un lado, están los productos de calentamiento de tabaco que, como su nombre indica, utilizan tabaco que se calienta sin llegar a quemarlo, gracias a la tecnología incorporada en un dispositivo electrónico. Este proceso evita la generación de humo (y ceniza) y, en cambio, lo que produce es un aerosol. Eso sí, y como ya hemos comentado, al utilizarse con tabaco, su uso conlleva la inhalación de nicotina.

Por otro lado, tenemos los cigarrillos electrónicos, que se parecen a los cigarrillos en el nombre... pero en realidad son muy diferentes. Esta alternativa, al contrario que la primera, alberga en su interior un líquido que no contiene tabaco, pero sí puede llevar nicotina agregada. Ahora bien, este líquido tampoco se quema, solo se calienta, por lo que tampoco libera humo, sino un vapor (de ahí su nombre popular de vapeadores).

Diferentes legislaciones: ¿yqué se está haciendo al respecto? Es cierto que existe un alto nivel de desinformación entre los ciudadanos y no existe un amplio consenso en cuanto a la aplicabilidad de las políticas de reducción del daño en el tabaquismo y el uso de las alternativas libres de humo. Sin embargo, hay países, como Reino Unido y Estados Unidos, que tras llevar a cabo sus propias investigaciones sobre estas alternativas, han llegado a sus propias conclusiones independientes y han basado su regulación diferenciada en función de las evidencias científicas obtenidas y al perfil de riesgo de cada categoría de producto. Esto ha llevado, en ambos casos, a contemplar el uso de otras alternativas al cigarrillo menos dañinas como herramientas complementarias para abordar los casos en los que no sea posible dejar el hábito de fumar.

Nueva Zelanda es otro ejemplo de países que han decidido incorporar la vía de la reducción del daño a la salud a sus políticas sanitarias. Recientemente, el gobierno de este país aprobó (en agosto de 2021) un nuevo marco regulatorio para los cigarrillos electrónicos y los productos de calentamiento de tabaco, que contempla dos principios para alcanzar una sociedad libre de humo: seguir estableciendo una regulación estricta para los productos de tabaco de combustión y, a la vez, establecer un tratamiento diferenciado para los productos de vapeo regulados, reconociendo sus posibles ventajas (en términos de reducción del daño) en comparación con los cigarrillos.

La aparición de alternativas y la apuesta por la investigación científica que las avala suponen, sin duda, un gran avance de cara a conseguir un futuro libre del humo de los cigarrillos, que cada día está más cerca.

#### **DIFERENCIAS ENTRE PRODUCTOS**

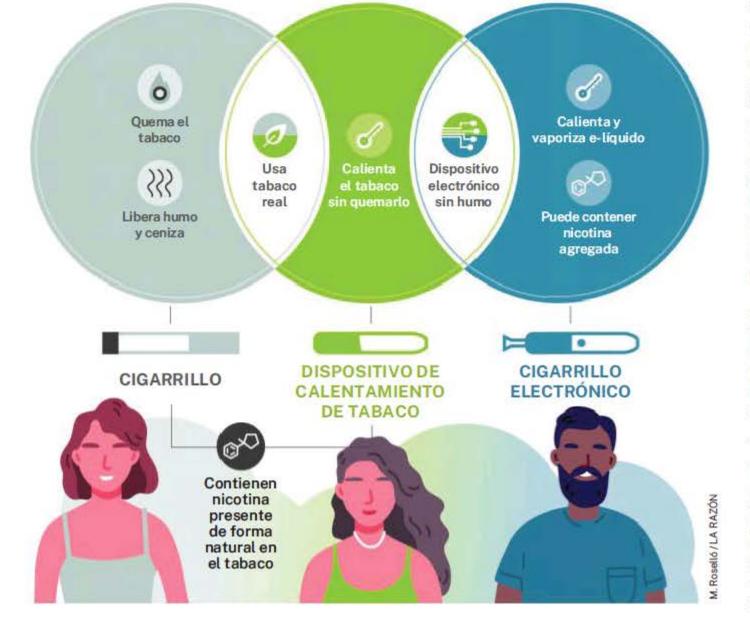

\* La nicotina es una sustancia adictiva presente de manera natural en la hoja de tabaco. Aunque no es la principal causa de las enfermedades relacionadas con el hábito de fumar, no es inocua y está contraindicada para determinados perfiles (menores, embarazadas, lactantes, diabéticos, personas con hipertensión o insu ficiencias cardiacas).

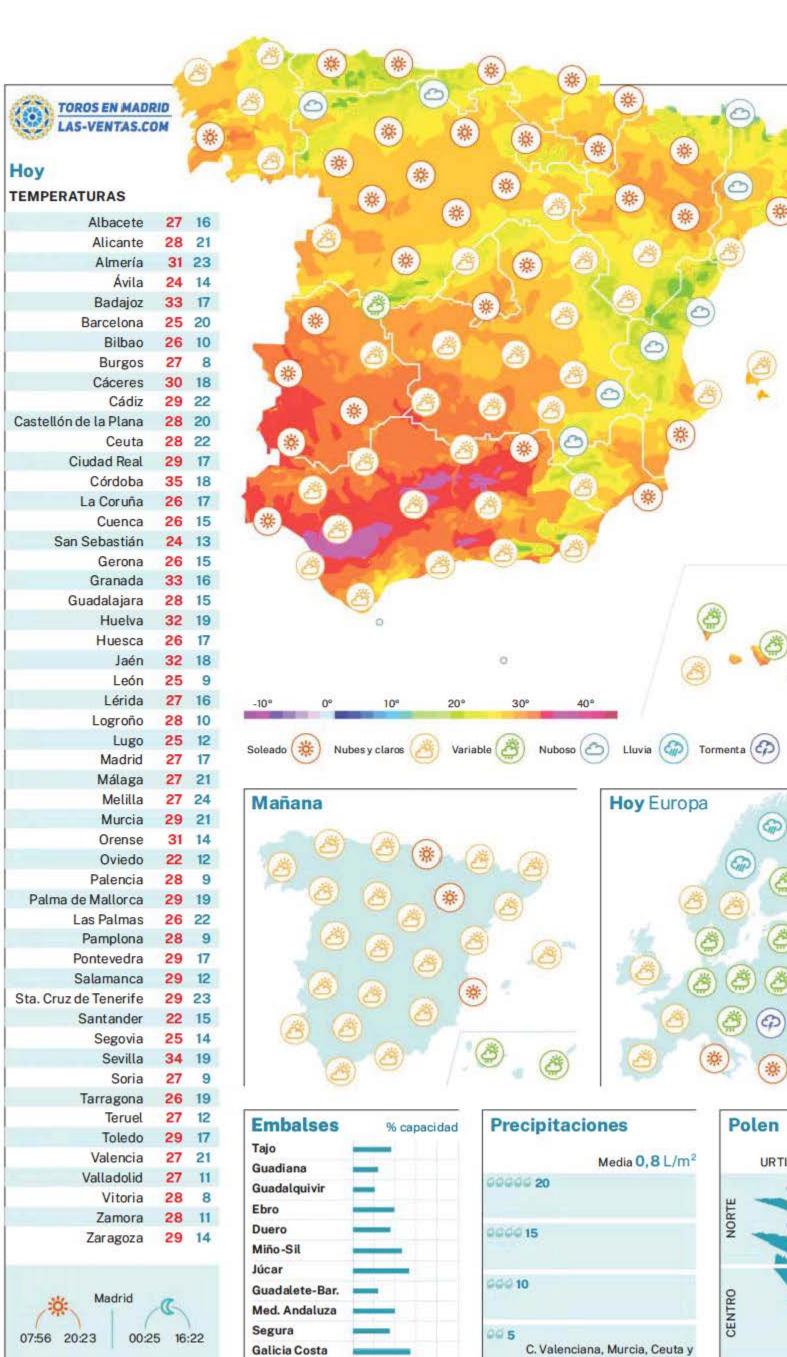

Cataluña Int.

Cantábrico Occ.

Tinto, Odiel y P.

Cantábrico Or.

P. Vasco Int.

2

0 20 40 60 80 100

Resto de comunidades

Creciente (

Llena

Nueva 🌑

Menguante ()

04/09

10/09

18/09

26/09

#### Tormentas en el oeste del sistema Central

ielos nubosos en gran parte del tercio este peninsular, esperándose chubascos durante la primera mitad del día en el entorno de la Comunidad Valenciana y Murcia. Serán localmente fuertes en zonas litorales de Valencia, Castellón y cabo de la Nao. Intervalos nubosos en general en la Península, con nubes medias y altas. Se formará nubosidad de evolución en el interior, con baja probabilidad de chubascos y tormentas en el oeste del sistema Central, Extremadura y zonas colindantes, y de algún chubasco aislado en el resto del sistema Central. Nubes bajas matinales en el Estrecho y este de la meseta Sur, con probables precipitaciones débiles en el área del Estrecho y Melilla. En Canarias, intervalos nubosos ychubascosytormentasocasionales, más probables e intensas en las islas de mayor relieve. Probabilidad de brumas en el interior de Cataluña y en el alto Ebro. Posibilidad de calima alta en el extremo sur peninsular y oeste de Baleares. Temperaturas máximas en descenso en gran parte del centro peninsular, tercio este, Estrecho y Canarias, y en aumento en el resto. Mínimas en aumento, en general ligero, excepto en Canarias y extremo norte peninsular con pocos cambios o en descenso.

#### A tener en cuenta



Niebla (

Londres

Lisboa

París

Roma

Berlín

Oslo

Estocolmo

Varsovia

Viena

Atenas

Moscú

Bruselas

17

19 6

17

32 23

13

25 10

8

20

8

7

6

8

9

8

La sociedad civil extremeña ha elevado su voz para defender la importancia de la diversidad y la biodiversidad, exigir más recursos para la ciencia, instar a la defensa de los derechos de los más débiles y de mirar el futuro desde la unión para alcanzar progreso.



Una investigación en la que participa la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) ha logrado estimar el número de especies que actualmente resultan afectadas por el uso ilegal de veneno, determinando que hasta 47 especies de vertebrados son susceptibles de envenenamiento en la Península Ibérica.

#### Índice ultravioleta

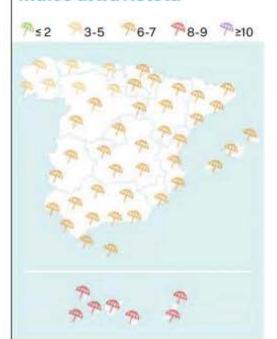



Está en boca de todos y se presenta como la solución energética que podría salvarnos de la crisis

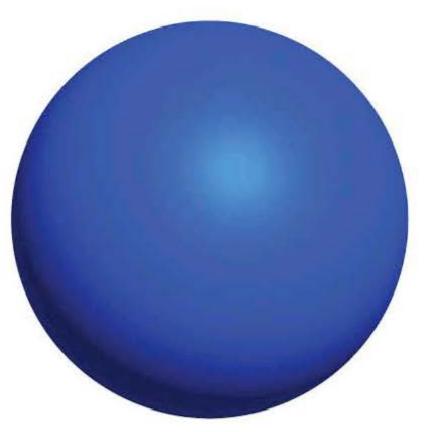

¿Es el hidrógeno la salvación que buscamos?

Ignacio Crespo. MADRID

l hidrógeno es el elemento químico más sencillo que existe y, a su vez, la clave de nuestra supervivencia como civilización. Es una gran frase para empezar, y no solo por lo rotunda que suena, sino porque es cierta. El hidrógeno está de moday, aunque muchos todavía no lo hayan escuchado, pronto lo harán. Porque sabemos que las modas se pueden reconocer mucho antes de que toda la población las siga. La clave está en identificar a quienes apuestan por ellas y, si son suficientemente influyentes, si mueven el dinero necesario, la popularización será cuestión de tiempo.

Solo con eso ya podríamos asegurar que el hidrógeno está destinado a cumplir un papel relevante en nuestro futuro próximo, pero, por suerte, hay muchos más motivos que hacen de este elemento una pieza fundamental en lo que está por llegar. Y la clave no está en que hayamos descubierto algo nuevo en la naturaleza del hidrógeno, sino en cómo está evolucionando nuestra tecnología. Si tuviéramos que resumirlo mucho podríamos decir que el hidrógeno se presenta como una forma de

Hablamos del elemento químico más sencillo y, a su vez, clave en nuestra supervivencia almacenar energía de manera eficiente y limpia, capaz de ayudarnos a aprovechar mejor las fuentes de energía renovables. Eso sí, a partir de aquí es cuando empiezan los peros y las correcciones. Porque una cosa es la teo-

ría y otra la práctica.

Si investigamos un poco, descubriremos que, en realidad, el hidrógeno no es un combustible tan moderno como podríamos pensar. Existen autobuses alimentados con hidrógeno desde 2006, cuando Pekín comenzó un programa para poner a prueba esta tecnología. Pero es que, si profundizamos más, descubriremos que el hidrógeno es uno de los combustibles más utilizados en la exploración espacial. Suena





maravilloso, ¿verdad? No solo se presenta como una solución energética limpia para el futuro, sino que está limpiando el presente. Bien, pues resulta que hay un truco en todo esto, porque un 99% de ese hidrógeno que estamos usando como combustible proviene de fuentes de energía no renovables y, por lo tanto, sí tiene un impacto medioambiental que no podemos pasar por alto.

#### Un giro desconcertante

Este giro es desconcertante, como siempre que rascamos la superficie y se comienzan a intuir los entresijos de la actualidad. Por suerte, un segundo giro nos devuelve a un punto bastante similar al que partimos, porque existe también un hidrógeno que sí producimos mediante fuentes de energía renovables y al que llamamos «hidrógeno verde». Supone tan solo un 1% del que consumimos, pero, en realidad, es en él en quien tenemos depositadas nuestras esperanzas para un futuro más limpio. Para comprender sus diferencias y lo que nos puede aportar este elemento, tenemos que hablar de sus tres virtudes y de su gran defecto.

El hidrógeno tiene tres grandes que le han dado su fama. La primera, es que, en su combustión, no se producen gases de efecto invernadero, como el infame dióxido de carbono. Esa característica lo vuelve un aliado interesante para luchar contra el cambio climático, que precisamente se debe a la cantidad de dióxido de carbono que emitimos a la atmósfera. La segunda gran virtud es que no solo es que su uso sea bastante limpio, sino que su combustión proporciona más energía por cada litro empleado que un litro de gasolina o gas. Esta característica lo hace muy interesante para la industria. De hecho, es parte de la clave de su éxito en los programas espaciales, porque para poner un cohete en órbita hace falta una grandísima cantidad de combustible, pero cuanto más combustible pongamos en el cohete, más pesará y más combustible tendremos que añadir para que levante ese peso extra. Al ser el hidrógeno más ligero y más «poderoso», ha abierto muchas puertas en la exploración del cosmos.

Finalmente, tenemos el tercer punto que, aunque normalmente se nombra, no solemos relacionar con el primero: su abundancia. El hidrógeno es el elemento más frecuente del universo. Está compuesto simplemente por dos par-

tículas: un protón con masa y carga eléctrica positiva en su centro y un electrón sin apenas masa y con carga eléctrica negativa a su alrededor. Así de simple y, por lo tanto, así de ubicuo. De hecho, para ponerlo en números, ahora mismo un 75% de los átomos del universo son hidrógeno, un 23% son helio y el 2% restante es todo lo demás que vemos. No obstante, hayun problema, yes que por muy abundante que sea, en la Tierra no solemos encontramos por sí solo, listo para ser usado. Tiende a reaccionar con otras sustancias formando compuestos, como ocurre cuando se unen dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno para formar una molécula de agua. Eso significa que, si queremos obtener el maravilloso combustible, tendremos que romper esos compuestos y quedarnos con el hidró-

#### ¡Peligro: altamente inflamable!

Tal y como hablamos del hidrógeno verde puede parecer que estamos ante una solución perfecta, pero su transporte no es sencillo y tampoco lo es su almacenaje. De hecho, el hidrógeno es un gas altamente inflamable, como descubrieron por las malas los tripulantes de varios dirigibles. Por suerte, cada vez tenemos formas más seguras y económicas de manipularlo. Por otro lado, hemos dicho que la combustión del hidrógeno produce vapor de agua y no gases de efecto invernadero, pero si somos estrictos, el vapor de agua es un gas de efecto invernadero más potente que el mismísimo dióxido de carbono. No obstante, apenas permanece unos días antes de precipitar como lluvia frente a los años o incluso siglos que permanecen el resto de los principales gases de efecto invernadero, dando tiempo a que se acumulen en concentraciones preocupantes.

geno. Y aquí es donde está el problema, porque para hacer eso necesitamos energía y tendrá que venir de algún sitio.

Necesitar energía para producir energía puede parecer algo extraño, pero, en realidad, eso es lo que estamos haciendo cuando acercamos una llama a los leños de una fogata o cuando el motor del coche dispara una chispa para que la gasolina prenda. La clave está en que, separar los átomos de una molécula de agua es energéticamente más costoso. El proceso se conoce como electrólisis y, como decíamos, podemos electrolizar el agua con energía obtenida de procesos muy diferentes. Últimamente, gracias a la mayor apuesta en tecnologías renovables, se ha empezado a utilizar energía de fuentes eólicas, solares e hidráulicas (entre otras), para arrancar este hidrógeno de la naturaleza y almacenarlo, dando vida al nuevo concepto de «hidrógeno verde».

Sin embargo, ese detalle de que tengamos que suministrar una gran cantidad de energía para obtener nuestra fuente de energía sigue pareciendo relevante y, de hecho, lo es. Porque si bien se suele presentar al hidrógeno dando a entender que su papel en la red eléctrica sería la de otros combustibles, en realidad es más riguroso hablar de él como un vector, esto es: una manera de almacenar energía para luego poder emplearla de forma controlada. Algo así como un granero de electricidad, una suerte de batería. Todavía estamos lejos de tener una tecnología que pueda almacenar grandes cantidades de electricidad a escala nacional, pero el hidrógeno se presenta como una manera interesante de guardar energía renovable en los momentos en que produzcan más de la necesaria para, así, poder aprovecharla cuando bajen la producción.

Dicho de otro modo, el desarrollo de las tecnologías relacionadas con el hidrógeno verde puede suponer un espaldarazo importante para las renovables, aumentando su rendimiento de tal modo que, cuando den más energía de la necesaria, la usen para separar hidrógeno del agua, lo almacenen y la recuperen cuando sea necesario. Así que sí, en cierto modo el hidrógeno verde puede ser la salvación que buscamos, aunque tendrá que venir de la mano de muchos más cambios y de tecnologías energéticas complementarias.

#### Rebeca Argudo. MADRID

n un momento social en el que el debate y la conversación pública se desarrollan marcados por la crispación y el enfrentamiento, cuando parece que ni unos ni otros tienen el más mínimo interés en entenderse y asistimos estupefactos (o no tanto ya) a comportamientos intolerantes en un extremo y otro; cuando se recurre casi a los mismos argumentos para no escuchar al de enfrente y la emocionalidad exacerbada impide alcanzar un acuerdo de mínimos que permita el diálogo, un libro como «Pensamiento Crítico Ilustrado» (Thule Ediciones) es un acontecimiento y una brillante ocurrencia a celebrar. Con este álbum ilustrado, una suerte de guía visual y práctica de filosofía, manual de «auto defensa mental», uno aprenderá a desenvolverse entre falacias, sesgos, prejuicios y emocionalismos «con los que nos manipulany (no debemos subestimar nunca nuestra capacidad de autoengaño) nos manipulamos», explica Bernat Castany, su autor.

Castany, escritor y profesor de Literatura en la Universidad de Barcelona, autor también del imprescindible ensayo «La filosofía del miedo», se decantó por este llamativo formato, todo un acierto y una delicia, debido a su interés por la filosofía práctica, en primer lugar, que «de forma tradicional», cuenta, «ha recurrido a la narración, la poesía, el humor o el dibujo para ayudar al cifrado, memorización e incorporación de ideas. El dibujo y la literatura conformarían una especie de enzima que nos permitiría catalizar las ideas filosóficas con el objetivo de convertirlas en reflejos existenciales. Me ha fascinado siempre el género literario del emblema, prácticamente olvidado en nuestros días, que consistía en la unión de un dibujo de corte alegórico y un lema, escrito muchas veces en verso y que expresaba una determinada idea o consejo. Me parecía una buena idea para captar y mantener la atención de un público lector acostumbrado a ritmos rápidos, intermitentes y muy visuales de lectura».

Las ilustraciones, obra de Cinta Fosch, son, efectivamente, una parte importante de la obra, pues no se limita a acompañar el texto o simplemente ilustrarlo, sino que «ha dialogado con él, añadiendo



REBECA ARGUDO JAE TANAKA

# Cómo participar en el debate público y no ser eliminado

Bernat Castany publica un álbum ilustrado de «autodefensa mental» clave para combatir los tiempos sus propias ideas y matices, logrando un resultado increíble». Defensa y elogio, también, del pensamiento crítico y los grandes principios y valores de la ilustración, como base de toda democracia. «Podríamos decir, con Niestzsche», reflexiona Castany, «que el pensamiento es un motor bicameral, en el que una cámara calienta, para ponerlo en marcha, y otra enfría, para evitar que se sobrecaliente. El pensamiento crítico enfriaría no solo el dogmatismo de los demás, sino también el nuestro. Y el pensamiento ilustra-

do, calentaría, generando el deseo deverdad, la ambición delibertad, el rechazo de las injusticias, el sentido de solidaridad, el valor... Sobre esas dos piernas debe caminar toda democracia. De un lado, el 'atrévete a saber' de los ilustrados; del otro, el '¿qué sé yo?', de Montaigne. Como dijo Kant, la Ilustración no es un estado, sino un proceso inacabado e inacabable. No creo que ésta haya triunfado nunca, aunque ha habido épocas un poco peores y otras un poco mejores, y a veces mucho mejores y mucho peores, aunque no por mucho tiempo».

#### Peor que ayer

¿Y hoy?, le pregunto. «Hoy estamos un poco peor, pudiendo llegar a transformarse en un momento mucho peor. Pero no creo que por mucho tiempo. Es la hora, como siempre lo es, de luchar y resistir. Yo intento seguir el principio humanístico que afirma que la condición humana es, fundamentalmente, la misma en toda época y en todo lugar». Y nos regala una herramienta, este libro delicioso, para que también nosotros podamos luchar y resistir, defender nuestras libertades en un momento, el actual, en el que la libertad de expresión se encuentra amenazada. «Como siempre», añade Bernat. «La libertad de expresión siempre está amenazada y nuestra época no es una excepción. La libertad de expresión depende de la libertad de pensamientos, que está amenazada por la ignorancia, el prejuicio, el interés, el puritanismoola precariedad. Pero siempre y en todas partes hay unos pocos que luchan por hablar libremente y por denunciar las injusticias. No me parece, pues, ni verdadero ni útil imaginar que la situación actual es la decadencia de una situación ideal anterior, aunque la situación actual tenga, que los tiene, muchos defectos: el emocionalismo, la posteridad, la violencia, el puritanismo, el odio, la autocensura, las fantasías compensatorias... Basta pensar que a Sócrates lo ejecutaron, a Aristóteles lo desterraron, a Cicerón lo asesinaron, a Séneca lo obligaron a suicidarse, a Giardano Bruno lo quemaron vivo, a Galileo lo obligaron a retractarse, a Spinoza lo apuñalaron, Diderot nunca pudo publicar en vida sus obras más interesantes... Quizá lo que necesitamos es renovar nuestro lenguaje para hallar uno más libre, que abandone la fantasía de una armonía social plena y contemple la posibilidad

Para Castany, «la libertad de expresión siempre está amenazada»

de disentir sin caer por ello en el insulto. No puedo evitar recordar un chiste de la antigua República Democrática Alemana, que recoge y comenta Zizek en "Mis chistes, mi filosofía". En él, un obrero alemán consigue un trabajo en Siberia y, sabiendo que todo su correo será leído por los censores, acuerda con sus amigos un código en clave: "Si os llega una carta mía escrita en tinta azul normal, lo que cuento es cierto; si está escrita en rojo, es que es falso". Y al cabo de un mes sus amigos reciben una carta escrita con tinta azul en la que pone: "Aquí todo es maravilloso. Las tiendas están llenas, la comida es abundante, los apartamentos son grandes y con buena calefacción, en los cines pasan películas occidentales y hay muchas chicas guapas dispuestas a tener un romance. Lo único que no se puede conseguir es tinta roja". Según Zizek, también nosotros nos hemos quedado sin tinta roja porque "nos sentimos libres", no porque lo seamos, sino porque carecemos del lenguaje para expresarnuestra falta de libertad. Me atrevería a añadir que también nos

Con este libro, el autor regala una herramienta para luchar, resistir y defender la libertad falta un lenguaje para expresar nuestros deseos, quejas, fantasías e incluso silencios. Pero no debemos pensar que en otra época existió el lenguaje perfecto. El lenguaje es como un barco que tiene prohibido entrar en el puerto y se ve obligado a repararse a sí mismo en alta mar».

Y, de momento, mientras reparamos el barco y encontramos ese lenguaje que nos permita expresarnos, además de leer este libro, este manual práctico de autodefensamentaly de guía para desenvolvernos sin peligro (o con el mínimo) en la conversación pública, algo podremos hacer. «En lo que respecta a las redes sociales, sin ser un experto, quizá podríamos aprender a gestionar mejor su uso, seleccionar mejor a nuestros interlocutores, contrastar con otras fuentes de información y pensar hábitos y estrategias que reduzcan sus efectos negativos y desarrollen sus potencialidades. Y pensar, a modo de consuelo, que la aparición de la imprenta provocó alarmas muy semejantes a las que hoy en día ha provocado la aparición de internet».

#### Recuperar el deseo

«Y cada uno de nosotros, a nivel individual», explica el escritor, «podríamos empezar por recuperar el deseo de verdad (aun sabiendo que nunca la poseeremos plenamente), lo cual implica buscarla, no pretender haberla encontrado. Como decían los escépticos: únete a quien busca la verdad, apártate del que crea haberla encontrado. Pensar más lento, matizar, practicar un humor autoirónico, autorrefutarnos constantemente, abrirnos a las opiniones diferentes, priorizar el lazo amistoso a la fidelidad dogmática... Recuperar el sentido de la realidad, renunciando a las fantasías compensatorias ideológicas, identitarias o religiosas (sin caer por eso en un fatalismo derrotista). Volver a poner en el centro al ser humano en tanto que fin en sí mismo y no como medio de producción, de salvación, ni siquiera de autorrealización; y volver a creer en la democracia, no como procedimiento mecánico, ni como ensueño de reconciliación, sino como una forma de mantener los antagonismos sin que acaben degenerando en hostilidad. Es difícil, siempre lo fue y siempre lo será. Pero, como dice Spinoza al final de la "Ética"», concluye Castany, «todo lo excelso es tan difícil como raro».

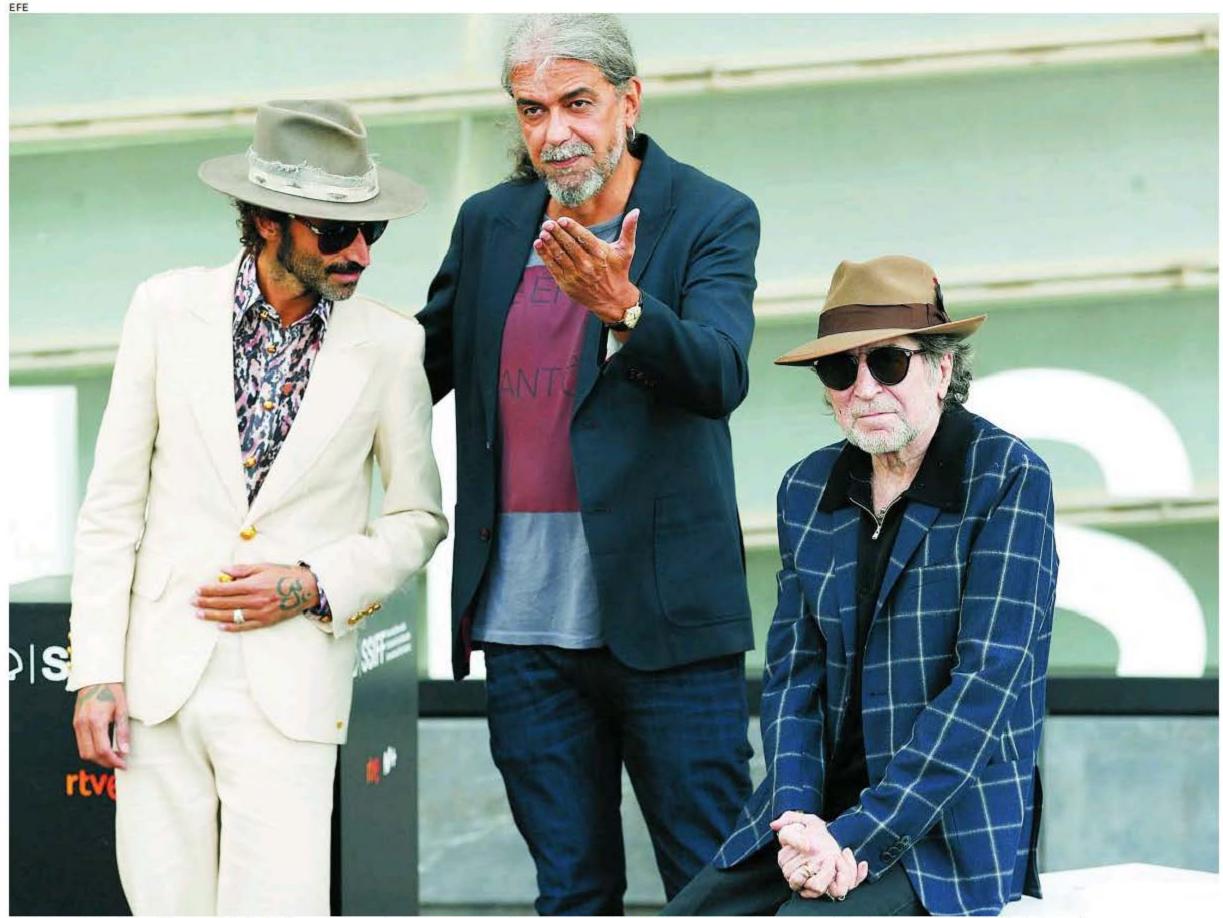

De izda. a dcha., Leiva, Fernando León de Aranoa y Joaquín Sabina posan en la alfombra roja del festival durante la presentación del documental «Sintiéndolo mucho»

#### Marta Moleón. SAN SEBASTIÁN



Cómo rodar la cotidianidad de un artista cuya vida parece haberse escrito para ser

cantada, de alguien que, sin atisbo de delirios de grandeza, se hubiera conformado con enseñar literatura machadianamente en cualquier instituto y acabó subiéndose a un escenario con un bombín que nunca le tapó el hueco por donde nacían las ideas. Sin mostrar las costuras desabridas de puchero de pobre y subrayando con fidelidad la importancia de la voz y la guitarra exiliadas, Fernando León de Aranoa dirige «Sintiéndolo mucho», el docu-

# Sabina se quita el bombín frente a León de Aranoa

El director presenta en el marco del festival «Sintiéndolo mucho», el documental sobre el genio de Úbeda

mental parece que definitivo sobre Joaquín Sabina, un músico que lleva años abjurando de la pureza de sus canciones, esas que quieren ser «crónicas del exilio, del amor, de la angustia, de tanta sordidez acumulada que nos han hecho pasar por historia» y exigiéndole al tiempo mucho menos de lo que le debe. Trece años ha pasado el director de «El buen patrón» observando al ruiseñor desplumado de Úbeda a través de la cámara, acompañándole en sus renuncias, en sus miedos escénicos –qué reveladora fragilidad agarrada a la boca del estómago muestra el músico minutos antes de salir a cantar en Las Ventas-, en su transcurrir fuera de las luces y las tablas, en sus viajes en furgoneta, sus cánticos improvisados en la ducha, sus borracheras compositivas en Rota, sus incursiones a la cantina de la Plaza Garibaldi durante sus giras por México para refundar la memoria de José Alfredo y Chavela o su proverbial admiración por el capote de José Tomás y el sufrimiento que le invade cuando, horas antes de tocar en Aguas Calientes, el torero –que también se encuentra allí– es corneado y Sabina, en un rapto de presente indicativo, parece dispuesto a traspasarle nada menos que su propia sangre.

La relación generacional de Aranoa, que ayer se bajó durante la segunda jornada del Festival de San Sebastián de una furgoneta como un músico más acompañado de toda esa troupe de la que ha formado parte durante el rodaje y escoltado por Leiva (que

además de cerrar el triángulo creativo del documental lo produce y constituye una constante en la composición y producción musical de Sabina durante los últimos años), con la música de Sabina comenzó con el descubrimiento febril de los primeros tocadiscos.

#### Poco pudoroso

«Me topé con el doble que hizo junto a Viceversa, que fue como su primer disco con una vocación más rockera, y eso me pilló con 18 años. Fue lo primero que escuché de Sabina en el verano en el que empezaba a comprar vinilos, porque me acababa de comprar justo un tocadiscos. Enseguida tuve esa sensación que él describe en el documental de que el disco me hablaba. Después escuché su trabajo anterior en la Mandrágora y a partir de ahí todos los demás que vinieron. A veces de forma discontinua, pero siempre me ha gustado mucho, me ha resultado

una música, una poética, que habla de universos y de personajes que me interesan, que me resultan inspiradores. Cuando luego tuve la suerte -prosigue-de conocerle personalmente, justo después de rodar "Los lunes al sol" mediante un amigo común que nos presentó, trabamos cierta amistad y hace trece

años, es él quien me dice: "Oye, voy a empezar a escribir un disco con Benjamin Prado y más músicos, ¿te vienes conmigo?", y dije "vámonos"», cuenta en entrevista con LA RAZÓN.

Envalentonado por la concepción lúdica, casi como de juego experimental que supone rodar sin un plan establecido y acercarse al universo personal del músico, el cineasta tiene una primera toma de contacto con la intimidad regulada de los versos de Sabina en su viaje de iniciación a Rota, profético destino del artista con apellido de árbol cuyo reclamo para establecerse durante alguna que otra temporada que otra allí fue la presencia de Felipe Benítez Reyes (engrosada después por la compañía de otros asiduos, como Almudena Grandes, Miguel Ríos, Benjamín Prado o Luis García Montero): «En

ese primer rodaje en Rota, que rodé en formato cuatro tercios porque me fui con una cámara Panasonic casi doméstica y un set de micrófonos que había aprendido a utilizar el día anterior porque normalmente yo no hago eso, sentí que tenía que ir solo y por consiguiente hacerlo también todo vo técnicamente hablando, lo cual era muy arriesgado, pero me lancé. Siento que este trabajo empezó un poco como el proceder de un músico, ¿no?, de forma más o menos caótica, más a la deriva de lo que estoy acostumbrado cuando hago ficción, empezando por el hecho de que en el segundo caso todo responde a un plan. En este sentí que tenía que integrarme en ese caos que ellos arrastran, experimentarlo, vivirlo, grabarlo mientras sucedía y dejarme llevar».

«Ha sido un viaje largo -admite-, divertido, apasionante. Hubo periodos en los que, o porque Joaquín estaba girando o porque yo

rodaba una película interrumpíamos el trabajo, nos reencontrábamos. Joaquín es alguien maravillosamente poco pudoroso y por eso se ha dejado grabar con tanta honestidad», reconoce. Y es que en «Sintiéndolo mucho» asistimos por primera vez, en términos audiovi-

pudoroso», señala el director «Sentí que tenía que integrarme en su caos, experimentarlo, vivirlo, grabarlo» suales y con el

«Sabina es

alquien por

fortuna muy poco

privilegio del que está dentro, al despojo visceral de las vergüenzas de Sabina, al retrato aguardentoso y desembarazado de su meticuloso trabajo como filibustero de la palabra (una parte importante heredada del virtuosismo de su padre, que era inspector de policía y le gustaba escribir), procesionamos hacia la tristeza o el amor sintiéndonos parte indivisible del relato de sus letras, y eso ocurre porque Aranoa reivindica la valía de exponer al personaje a situaciones vivas y no basarlo todo en lo puramente testimonial.

Porque aquí no hay archivos de televisión, declaraciones de amigos o loas a destiempo. Solamente está frente a un espejo muy pequeño, el hombre sin bombín que sigue queriendo ganarle la guerra a Sísifo y todavía parece que lo va consiguiendo.

### «El papel de la mujer cambió, y, con ello, las relaciones»

#### Jaime Rosales Director

El español compite por la Concha de Oro con «Girasoles silvestres», una íntima reflexión sobre la juventud

Marta Moleón. SAN SEBASTIÁN

segura que sumirada como cineasta, tan contemplativa como cuidadosa, se ha dulcificado en los últimos años, pero Jaime Rosales sigue manteniendo intacta esa virtud documentalista del detalle preciso en todo lo que hace. «Girasoles silvestres» es su última demostración. Una suerte de continuación, como él mismo reconoce, de «Hermosa juventud» con la que el director catalán compite por la Concha de Oro en el marco de San Sebastián y en la que Anna Castillo da vida a una joven madre cuya percepción existencial va cambiando de forma según las relaciones sentimentales que mantiene.

#### Retoma la mirada social de «Hermosa juventud» y acentúa de nuevo la precariedad de una generación a la que vivir no le resulta excesivamente fácil...

La verdad es que me interesaba mucho contar que a lo largo de nuestra vida romántica elegimos personas muy diferentes entre sí, pero también, como dices, quería volveralajuventud.Con«Hermosa juventud» planteaba una pregunta, ¿esta generación va a poder formar una familia y elegir un oficio?Y en aquel momento para mí era una duda más que razonable, porque el entorno era muy hostil. Y ahora, casi diez años después, meapetecía con «Girasoles silvestres» dar una respuesta a esa pregunta. ¿Y cuál es? Pues que sí es posible hacerlo, siemprey cuando el individuo demuestre una absoluta capacidad de resistencia, de lucha y también de inteligencia.

#### ¿El personaje de Julia lo es?

Sin duda. Porque de todas las relaciones que tiene va aprendiendo. Si hay algo de lo que quería huir durante su construcción es

de la victimización del personaje de Julia. Ni lo hace ella, ni nadie de los que están a su alrededor. Le pegan una paliza, pero no se victimiza, piensa cómo seguir hacia delante. Ante cada dificultad asume que tiene que actuar y esta actitud está precisamente en el corazón de esa generación de la que estamos hablando.

#### ¿Diría que la modernidad ha cambiado la forma que tenemos de querernos o de relacionarnos sentimentalmente?

A mí en esta película me interesan las relaciones heteros exuales y desde luego pienso que han cambiado, sin duda. El papel de la mujer ha cambiado y esto lleva inevitablemente a que también lo hagan las relaciones. La cinta reafirma a esa mujer moderna que es Julia, que en última instancia ya no tolera a esa hombre arcaico y violento como es Óscar. En otra época a lo mejor una mujer sufría una paliza y lo aguantaba, y ese prototipo de hombre acababa de manera impune formando una familia, pero hoy en día eso es distinto.



De la misma manera que muta mi obra, también siento que muto como espectador. Y las cosas que veo en el cine que me gustan son las mismas de las que me alimento a veces para crear o reparar en situaciones de la vida cotidiana que no había mirado antes. Cuando estaba haciendo mis primeras películas me interesaba mucho el cine experimental y ahora me apetece hacer uno más abierto que no renuncia a contar cosas, a propias ideas, pero con formas más amables, más dulcificadas.



# LARAZON presenta la nueva oferta editorial que te va a cautivar

Llévate una revista cada día con tu periódico



#### Jueves

El corazón más actual con la revista Más y Más.

#### Sábados

Revista **Mía**, para la mujer práctica.

#### Domingos

Fiel a tu cita de siempre, la revista Diez Minutos.

Revistas de venta opcional con el periódico La Razón. Oferta válida para todo el territorio nacional excepto Baleares, Canarias, Melilla, Navarra, País Vasco, Soria, Tarragona, Lérida, Gerona, Galicia y Cantabria.

#### **GALICIA Y CANTABRIA**



Sábados Más y Más

> Domingos Diez Minutos



Disfruta más de la semana con



#### CRÍTICA DE CLÁSICA

#### **AUDITORIO NACIONAL**

Obras de Rachmaninov, Brahms, Clyne y Ravel. Violonchelo: Inbal Segev. Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, Joven Orquesta de la Comunidad. Directora: Marzena Diakum. Madrid, 14-IX-2022.

#### Bajo el signo de la danza

Las cuatro obras programadas (tres de ellas tocadas por vez primera por la Orquesta) giraban, por sus planteamientos, en torno a valores rítmicos y cadenciales, aires y giros bailables. Abundaba el compás de 3/4, pero no era el único, de tal forma que en el curso de la sesión pudimos saltar de una forma a la otra, de un aire más vivo a otro más lento. Buena muestra de la fantasía e imaginación programadora de la titular de los conjuntos comunitarios, Marzena Diakum. La directora polaca, siempre resuelta, de gesto firme y autoritario no exento de elegancia, expuso con seguridad, buen criterio y riendas bien atadas las «Danzas sinfónicas» de Rachmaninov. Impuso desde el arranque un ritmo terminante en los secos acordes iniciales, pero hizo cantar con expresión al saxo en su contrastante llamada nostálgica y controló con habilidad las dinámicas. Se lucieron las solistas en el discurrir del «Andante». El complejo entramado del «Lento assai» y su resolución postrera en el afirmativo «Allegro vivace» fueron bien expuestos, con la suficiente claridad y la ampulosidad requerida en la cita del «Dies irae» y del motivo extraído de la liturgia ortodoxa. La perorata postrera, con los temas en conflicto, se desarrolló sin problemas y la abundante percusión echó su cuarto a espadas. En suma, una versión bien planificada.

No fue tan afortunada la interpretación de los siete lieder -extraídos de las colecciones de la «op. 52» y «op. 65»-, escuchados aquí en su versión para coro y orquesta y no en la original para cuarteto vocal y piano a cuatro manos. Se nos ofrecieron siete obras, algunas especialmente breves y todas tocadas de esa singular gracia popular, que combina lo serio con lo humorístico y que da lugar a curiosos giros expresivos. La interpretación con orquesta, aunque algo reducida, y un coro de casi 40 voces hace perder interés a las canciones que en este caso no alcanzaron una recreación ideal: el Coro no sonó siempre empastado y la afinación fue un tanto oscilante. Se alcanzó buen nivel en «Ein kleiner, hübscher Vogel» («Un pequeño y hermoso pájaro») y «Am Donaustrande» («En las orillas del Danubio»), ambas de la «op. 52», que tuvieron bastante del exigido aire humorístico. Se lució, con buen y lustroso sonido, la violonchelista judío-norteamericana Inbal Segev, encuadrada por estudios en la escuela de Casals y que toca un Rugeri de 1673, en una obra escrita para ella por la compositora Anna Clyne: una suerte de concierto en cinco movimientos más o menos danzables: «Cuando estás roto» (notas largas, aire lamentoso), «Si has arrancado el vendaje» (danza rápida y agitada), «En medio de la lucha» (especie de cantilena), «En tu sangre» (la melodía del solista se repite en cascada por el «tutti») y «Cuando eres perfectamente libre» (cadencia rítmica y agitada del chelo a modo de coral, tema de rasgos heroicos). Música bien labrada, de rango tonal, efectiva y algo efectista: Segev regaló una «Zarabanda» bachiana bien tocada. El concierto se cerraba con la impresionante «La valse» de Ravel, esa especie de descomposición del 3/4 envuelta en extraños fogonazos que le otorgan el aspecto de un baile macabro.

La Orquesta, en donde los jóvenes se aplicaron, bien gobernada por la conminativa batuta, sonó compacta. A la versión, fulgurante por momentos, le faltó algo de elasticidad, de aplicación de un «rubato» más ostensible y balanceante, un sello más orgiástico y una mayor clarificación de planos. Coda muy espesa.

Centenario del nacimiento de Antonio Bienvenida 1922-2022 Dom. 2 oct. Sáb. 1 oct. Jue. 6 oct. 18:00 h Novillada picada 6 novillos de Fuente Ymbro 6 toros de Adolfo Martín 6 novillos de Valdellán Víctor Hernández Adrián de Torres Yon Lamothe PRESENTACION Diego García Román Alvaro Alarcón Jorge Martinez Ángel Sánchez (mano a mano) Vie. 7 oct. Sáb. 8 oct. 🧷 Dom. 9 oct. G 18:00 h 18:00 h 18:00 h Corrida de toros Corrida de toros Corrida de toros 6 toros de El Pilar 6 toros de Puerto San Lorenzo La Ventana del Puerto 6 toros de Fuente Ymbro Miguel A. Perera Diego Urdiales Uceda Leal Juan Ortega Morante de la Puebla Juan Leal Pablo Aguado Angel Téllez Alvaro Lorenzo Mar. 11 oct. 18h. NOVILLADA SIN PICADORES HISPANIDAD **FINAL CAMINO** Mié. 12 oct. **Talavante** HACIA LAS VENTAS 17:00 h Corrida de toros - fuera abono -Roca Rey ABONOS YA A LA VENTA 6 toros de Victoriano del Río Fco. de Manuel WWW.LAS-VENTAS.COM Toros de Cortés

(O) PLAZA I

MADRID

#### José Ramón Pérez-Accino.

DOCTOR EN HISTORIA ANTIGUA POR LA UNIV. COMPLUTENSE DE MADRID

l Siglo de las Luces tocaba a sufiny las guerras de Bonaparte habían dado cerrojazo a una Ilustración que hacía aguas en su empeño de iluminación universal. Sin embargo, de los últimos estertores de una Europa con su mirada ya decidida a aventurarse en la expansión imperial y colonial por el continente africano y asiático emergería la llave de una de las puertas que permanecía cerrada al intelecto de los sabios de peluca rizada que dieron al mundo el racio-

nalismo y la democracia parlamentaria. Se trataba de los horizontes de una nueva Antigüedad, de unos nuevos orígenes del ser humano con una historia cargada de significado y que abrían el conocimiento histórico y el análisis racional etapas hasta entonces desconocidas. Parece una

gran ironía que tuviera que ser como producto de la misma campaña militar que encumbró al poder a un pequeño oficial de artillería corso que la Europa culta adquiriera lo que iba a constituirse en la llave de una Antigüedad solo intuida hasta entonces.

Durante la campaña militar francesa de conquista en Egipto en 1798, en el escenario del enfrentamiento posrevolucionario con el Imperio británico, un teniente francés de ingenieros de nombre Bouchard encontró cerca de la población de Rashid (Rosetta era el nombre empleado entonces), en el delta occidental del Nilo, un objeto de piedra inscrito que iba a cambiar el modo de concebir el pasado con

el que nuestra civilización contaba hasta la fecha. Por su atención al darse cuenta de que esa piedra no era un es-

combromás con el que fortificarse contra las tropas de una Britania herida en su orgullo de señora de los mares, el sagaz teniente fue recompensado con una larga carrera militar, de la

que una parte considerable transcurrió en España y Portugal como prisionero de una guerra desencadenada por el encumbrado jefe corso que les había abandonado en las cálidas tierras de Egipto. El destino del teniente Bouchard y el de su hallazgo, la piedra de Rosetta, fue el mismo. Ambos acabaron en las islas británicas. El primero regresó a su patria y su familia finalmente, aunque su temprana muerte dejó a la viuda con una pensión mísera como sanción por su fidelidad al líder corso. La segunda quedó en Londres, entre la bruma y la lluvia que no había conocido en su país de origen, y allí sigue.

La importancia del hallazgo no

Al principio se pensó que cada símbolo representaba un objeto, pero ese no era el camino

El conocimiento que tenía el joven genio francés de la lengua copta fue fundamental

podía ser minimizada. Por primera vez la ciencia y sus servidores tenían delante de sus ojos lo que parecía ser un mismo texto en tres tipos de escritura, griego clásico, demótico y jeroglífico. La primera de ellas era bien conocida y, por lo tanto, el significado del mismo no era un misterio. Se trataba de un decreto de Ptolomeo V (204-180 a.C.) relativo a su ascensión al trono y las exenciones de impuestos a una serie de templos. Nunca antes se había tenido acceso a un texto en alguna de las escrituras originales de Egipto y que se conociera su significado. Copias de las tres secciones se distribuyen por Europa con cierta celeridad. De las dos escrituras egipcias representadas en el monumento, la demótica era conocida fundamentalmente por tratarse de una escritura cursiva empleada fundamentalmente para el uso administrativo, mientras que la jeroglífica, la más característica de la sescritura semana das del valle del Nilo, se empleaba en los impresionantes monumentos que la expedición del pequeño corso había presentado a los ojos de una Europa de conocimiento y de dominio, por ese orden.

Junto a los militares franceses viajaron un grupo de expertos y sabios que produjeron la «Description de l'Egypte», una obra, cómo no, enciclopédica, sobre las maravillas de ese país, reproduciendo con detalle monumentos y lugares que habían sido desconocidos por Europa hasta entonces. Estos monumentos estaban cubiertos de una escritura llena de dibujos de pájaros, animales y figuras humanas que habían atraído la curiosidad de los visitantes, aunque nadie había sido capaz de entender su funcionamiento.

#### Grafía simbólica

Lo atractivo de esta escritura había hecho pensar a los estudiosos que se trataba de una grafía simbólica. Es decir, que para hablar de un objeto se representaba el propio objeto. Este modo de pensamiento no había conducido a ningún logro concreto. Se habían realizado pequeños avances proponiendo que el sistema lleno de animalillos, en elfondoyquizá, representara sonidosynoideas. Un joven genio francés, Jean-François Champollion (1790-1832), profundo conocedor de lenguas orientales, dedicó su corta vida

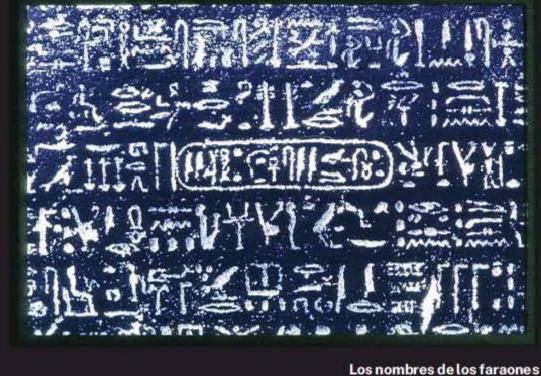

parecían aparecer encerrados en estructuras ovaladas denominadas «cartuchos» por su semejanza con los proyectiles de fusilería de la época

de septiembre de 1822. Con gran

velocidad fue capaz de armar una

al empeño de desentrañar ese misterio. Entre su bagaje se hallaba el conocimiento de la lengua copta, empleada por los cristianos egipcios en la liturgia y en los textos sagrados, tales como los Evangelios, la Biblia y los comentarios a los mismos. Algún autor había propuesto que esa lengua era la heredera de la que hablaban los faraones, pero hasta el momento nadie había sido capaz de demostrarlo al no haberse podido leer con seguridad ningún texto jeroglífico. Champollion se hizo con copias de la piedra de Rosetta y comenzó con el intento de identificar sonidos en el texto jeroglífico. Comenzó con lo que creía era el nombre del rey, Ptolomeo. Los nombres de los fa-

raones aparecían encerrados en estructuras ovaladas denominadas «cartuchos» por su semejanza con los proyectiles de fusilería de la época. Se había propuesto con anterioridad que estos «cartuchos» encerraban los signos de los nombres reales, y la piedra de Rosetta solo mencionaba uno de éstos, el de Ptolomeo. Por lo tanto, los signos dentro de los «cartuchos» del documento deberían contener los sonidos de la palabra Ptolmaios, como aparece el nombre del reyen la parte griega del documento. Hacía falta saber la dirección y el orden de lectura.

#### El nombre de Cleopatra

Champollion consiguió comparar ese «cartucho» con otro también conservado en suelo británico, el obelisco de Bankes, que muestra el nombre de Cleopatra. De esa comparación fue capaz de deducir la dirección y el valor de un puñado designos. Dado que conocía el sentido del texto, por la versión griega del mismo, pudo darse cuenta de que las palabras que iban apareciendo ante él, a medida que deducía el valor de los signos jeroglíficos, eran muy similares a las de la lengua copta que él conocía muy bien. «Je tiens l'affaire!» parece que exclamó al darse cuenta de ello un 14

La juventud de Champollion no jugó a su favor, pero poco importó cuando presentó su descubrimiento, del que hace ahora 200 años, clave para que el mundo contemporáneo comprendiera una historia que no había logrado descifrar hasta entonces

estructura racional de explicación de su descubrimiento y presentarlo a la Académie Royale des Inscriptions et Belles Lettres menos de dos semanas después. Su descubrimiento fue recibido con sensaciones mezcladas, algo común en el campo académico y científico. Su juventud no jugaba en su favor. Sin embargo, su esfuerzo había abierto la puerta a una Antigüedad mucho más distante y larga que lo que el mundo clásico grecorromano abarcaba, ampliando la memoria colectiva de la Europa dispuesta a dominar colonialmente esas tierras cálidas y remotas. La clave de los jeroglíficos se convirtió en la llave de una memoria perdida y recuperada por el es-

fuerzo inquisitivo de un tardío ejemplo del Siglo de las Luces. El teniente Bouchard regresó a su patria tras servirle fielmente

servirle fielmente y darle a la humanidad esa llave. Quizá su hallazgo debiera seguir su mismo camino.

MUSEO BRITÁNICO

La piedra que abrió la puerta hacia la Antigüedad

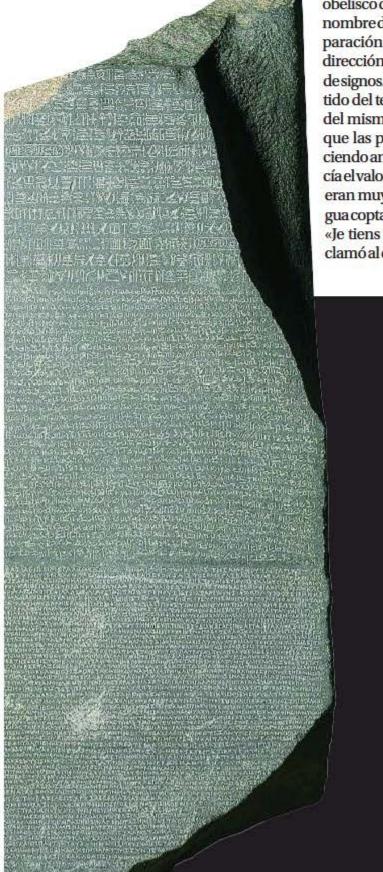

#### Eduardo Kavanagh

**DESPERTA FERRO EDICIONES** 

uando el rey visigodo Leovigildo accedió al trono, en el año 568, la Península Ibérica se hallaba dividida en numerosos Estados independientes. La meseta central, el sur de Portugal, el valle del Ebro y la Septimania (mitad oriental de Occitania) constituían el territorio controlado por el reino visigodo de Toledo. Ahora bien, por el norte, los cántabros, astures, vascones y runcones (estos últimos en el occidente de Asturias) formaban comunidades independientes gobernadas por aristocracias locales descendientes posiblemente de la nobleza del extinto Imperio romano de occidente. Lo que hoy es Galicia y toda la mitad norte de Portugal formaban un Estado autónomo, el reino suevo, gobernado por una aristocracia mixta de origen germánico -los suevos-y galaicorromana.

Entre suevos y godos hallaríamos dos comunidades asimismo independientes: la de los «sappos», que formaban el señorío de Sabaria (posiblemente en la actual provincia de Zamora), y la de los aregenses, habitantes de los llamados montes Aregenses (acaso en la mitad oriental de la moderna Ourense).

#### Recompensa cobrada

En el sur la situación era similar: la ciudad de Córdoba y su territorio formaban un Estado independiente, de gran pujanza económicay, por logeneral, hostil a Toledo. En este caso la herencia romana era palpable y constituía un motivo de orgullo para sus habitantes. De ello se derivaba una diferencia fundamental, y es que mientras que los godos abrazaban el arrianismo, los hispanorromanos -que gobernaban en Córdoba- eran seguidores del credo niceno. Más al este se extendía la llamada Oróspeda, región autónoma que correspondería «grosso modo» a la moderna provincia de Jaén y que las fuentes describen como agreste y montañosa.

Al sur hallamos una enorme franja de territorio ocupada por los que se llamaban a sí mismos romanos, y que nosotros conocemos con el término convencional de bizantinos. Y es que algunos años atrás, con ocasión de la lucha entre dos candidatos al trono visigodo, el emperador de Constan-

# Leovigildo, el unificador de Hispania a sangre y fuego

De Leovigildo decían que «no dejó vivo a ningún enemigo con edad para mear en la pared». Y es que fue, posiblemente, el más poderoso y dinámico de cuantos reyes tuvo la monarquía visigoda

tinopla mandó tropas en auxilio de uno de ellos y, una vez finalizada la contienda, se cobró su recompensa apropiándose de este territorio. Los especialistas no se ponen de acuerdo en cuál fue su extensión total, pero de lo que no cabe duda es de que se ocupaba toda la línea de costa desde Baesippo (Barbate) hasta la desembocadura del Júcar, en Alicante. Esta era por tanto la situación que Leovigildo se encontró a su llegada al trono. Sin embargo, las acciones militares que dirigió fueron tan-

tas, tan incesantes y

tan exitosas que, a

su muerte, en el año 586, gran parte de la Península rendía pleitesía a Toledo. La lucha contra los vascones conduio a la fundación de la ciudad de Victoriacum (de localización incierta, acaso Iruña-Veleia o Vitoria). También emprendió campañas contra cántabros y astures, haciéndose con la importante ciudad de Amaya (Peña Amaya, en Burgos). Conquistó los territorios de la Sabaria y los montes Aregenses y, a continuación, invadió hasta en dos ocasiones el reino suevo, conduciéndolo a su extinción, al destronamiento de su último monarca, el rey Miro, y la integración políticoadministrativa del territorio. La revuelta del hijo de Leovigildo, Hermenegildo, proporcionó un pretexto para que aquel atacase Córdoba, pues esta fue la ciudad elegida por el hijo rebelde como refugio. Leovigildo tomó la ciudad y ocupó su territorio, integrándola en el reino visigodo. Sometió asimismo la vecina

medir sus fuerzas con los bizantinos, pero en este caso la suerte le fue más esquiva. Lanzó varias incursiones, saqueando la campiña de Baza, en Granada, y tomando la ciudad de Assidonia (Medina Sidonia). Ahora bien, con ocasión de la revuelta de Hermenegildo, los bizantinos apoyaron a este último, enviando un ejército en su auxilio. Y cuando el enfrentamiento en batalla campal parecía inminente, los bizantinos se retiraron, dejando a Hermenegildo a merced de su padre. ¿Qué había sucedido? Según todos los indicios, Leovigildo había negociado en secreto. A cambio de la traición a la causa de su hijo, el rev godo les devolvería la estratégica ciu-

Oróspeda, donde se produjo un

episodio curioso: una rebelión de

los campesinos de la región, que

Por último, Leovigildo trató de

fue violentamente sofocada.

De este modo, exceptuando a

dad de Assidonia.

Cuando accedió al trono en el año 568 la Península Ibérica estaba dividida en numerosos Estados

Al marcharse, dejó tras de sí un reino que abarcaba la práctica totalidad de lo que hoy es España

los bizantinos, Leovigildo logró expandir las fronteras de su reino a costa de la mayoría de sus vecinos, dejando tras de sí un reino que abarcaba la práctica totalidad de la Península. De resultas, muchos cronistas posteriores vieron en él al gran unificador de Hispania, sentando las bases de una noción de unidad de retomarían más tarde los reinos cristianos en el Pleno y Bajo Medievo a modo de justificación para su expansión por territorios del al-Ándalus, y que, de un modo u otro, ha llegado incluso hasta nuestros días.



«Leovigildo. La unificación de Hispania» DESPERTA FERRO ANTIGUA Y MEDIEVAL N.º 73 68 págs, 7,50 euros

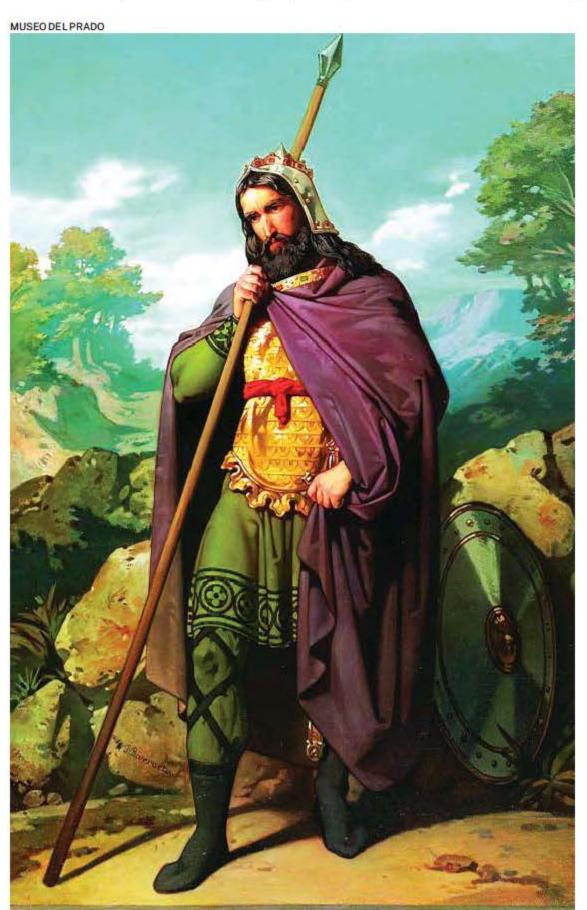

Retrato idealizado del rey Leovigildo (reg. 568-586) según Juan de Barroeta

1, EOVIGIL DO mucio 586

TURISMO

## Juniper adquiere IST Cruise Technology

Juniper crea un nuevo vertical de cruceros incorporando la tecnología y el equipo de IST

ste año 2022 está siendo muy positivo para las expectativas de Juniper, la empresa líder en la prestación de soluciones tecnológicas para el sector turístico. Después de potenciar durante años la industria con sus motores de reserva Juniper y Cangooroo para ofrecer a cada cliente un servicio de la más alta calidad y dotarles de la última tecnología de distribución turística a las empresas del sector, permitiéndoles crecer e innovar frente a la competencia, el pasado 1 de agosto anunció el cierre de la adquisición de IST, la compañía tecnológica de referencia en soluciones para la venta online de cruceros, "La adquisición de IST-Fibos es un paso más en nuestro objetivo de crear un porfolio de empresas tecnológicas dedicadas a proveer soluciones a la industria turística globalmente v hacerlo de la mano de equipos expertos", ha explicado Jaime Sastre, CEO de Juniper Group, a esta publicación.

En un sector como el turístico que está en constante cambio y evolución, Juniper vuelve con otra jugada maestra que les permitirá seguir liderando las soluciones tecnológicas de este mercado. "El objetivo de nuestro proyecto es crecer sobre la base del gran éxito que Juniper e IST han logrado en el sector turístico. La adquisición de IST forma parte de nuestra estrategia de seguir siendo la empresa líder en soluciones tecnológicas para el sector de los viajes y añade a nuestro porfolio de productos la tecnología y experiencia de un equipo altamente especializado y conocedor de la industria de cruceros y sus necesidades", comentó Juan



Manuel Sardi (CEO de IST), Juan Mateos (General Manager de Juniper) y Lileana Guerra (CTO de IST).

Mateos, General Manager de Juniper.

Al ser preguntado sobre los beneficios que obtendrán sus clientes, Juan Mateos lo tiene claro. "Al agregar IST a nuestra vertical, todos nuestros clientes podrán beneficiarse de soluciones multiproducto más completas, siendo los cruceros a partir de ahora otro elemento diferenciador dentro de nuestro porfolio. Los clientes de IST podrán acceder a soluciones dinámicas de distribución de todos los productos que ofrecen las Bookings Engines de Juniper y Cangooro".

Manuel Sardi, CEO de IST,

declaró la satisfacción que le crea está operación. "Unirnos a Juniper y su Grupo es sin duda una garantía de futuro que permitirá llevar el producto crucero a más distribuidores a nivel global y estrechar más si cabe nuestros lazos con la industria y nuestros clientes. La posición de liderazgo "La adquisición de IST-Fibos es un paso más en nuestro objetivo de crear un porfolio de empresas tecnológicas para proveer soluciones a la industria turística globalmente de la mano de equipos expertos"

"Unirnos a Juniper y su Grupo es sin duda una garantía de futuro que permitirá llevar el producto crucero a más distribuidores a nivel global"

de Juniper nos permitirá incrementar productos y servicios de forma inmediata".

Así, Juniper, a partir de ahora, ofrece a sus clientes el Módulo de Cruceros de la Juniper Booking Engine y las soluciones tecnológicas de IST. Entre ellas se encuentran, Cruise Browser, Cruise Browser 4 Business, Naveo, Fibos (API, Contenidos y Mapas), Fiquos y Fiquos extended. Además, con esta incorporación, Juniper dará la oportunidad de conectarse con más de 30 compañías de cruceros y más de 40.000 agencias de viajes.

#### Sobre Juniper

Juniper es, desde 2014, parte de Juniper Group, perteneciente a su vez al conglomerado de empresas de software vertical Vela Software, división operativa de Constellation Software Inc. (TSE:CSU). Juniper Group invierte y desarrolla empresas de Software B2B en América, Europa, Medio Oriente, Asia-Pacífico y África. A su vez, Juniper Group está bajo la matriz de Vela Software, división de Constellation Software Inc. (TSE:ECU), un consorcio de software que cotiza en bolsa con ingresos de más de 5 billones de dólares y un EBITDA de 1 billón de dólares.

Desde 2003 Juniper, empresa global

de tecnología de viajes, presta las mejores soluciones online para la industria del turismo (OTAs, DMCs, BedBanks, Aerolíneas,y Mayoristas). Juniper proporciona Motores de Reservas flexibles y modulares (Juniper y Cangooroo Booking Engines) que pueden adaptarse a las necesidades de cada negocio.

Con más de 360 integraciones XML con proveedores externos, Juniper tiene la cartera de conectividad más amplia a nivel mundial. Además, cuenta con más de 360 clientes en 50 países que ya confían en su tecnología y su compromiso de calidad y servicio, atendiendo a sus necesida-

des en un entorno en permanente cambio y evolución.

Juniper cuenta con un equipo de más de 280 profesionales con experiencia en tecnología y viajes, ubicados en las sedes de Juniper en Palma (España), Cangooroo en São Paulo (Brasil), Miami (EE.UU.), Cali (Colombia) y Dubái (EAU). El equipo de Juniper está altamente especializado y comprometido en prestar el servicio de la mayor calidad a sus Clientes. Gracias a ello, ha experimentado un gran crecimiento en el mercado en los últimos años.

www.ejuniper.com www.juniper-group.com

#### Sobre IST

IST es un partner tecnológico experto en la distribución y venta de cruceros online. Con más de 20 años de experiencia en el mercado, IST está integrado con más de 30 compañías de cruceros y más de 40.000 agencias de viajes para potenciar la venta de cruceros.

potenciar la venta de cruceros. IST ofrece integraciones de API y sistemas de reserva de cruceros que se adaptan a las necesidades y modelos de cada negocio. A través de su tecnología robusta FIBOS, IST proporciona a las agencias de viaje, tour operadores y mayoristas la posibilidad de con-

feccionar un motor de reserva según sus criterios de marca, siguiendo su propio flujo, adaptada a sus sistemas internos y a su modelo de negocio, con flexibilidad para modificarlo en cada momento según sus ratios de conversión.

Esta tecnología puede aplicarse a sitios web B2C en los que se ofrece el producto directamente al consumidor, pero también se desarrollan aplicaciones B2B a través de sus intranets o aplicaciones para dispositivos móviles.

www.ist-cruisetech.com

#### La fecha: 1945

La Costa Dorada portuguesa que se extiende entre Carcavelos y Cascais se convirtió, tras la II Guerra Mundial, en una corte de reyes en el exilio.

#### Lugar: Estoril

Entre los representantes de todas aquellas dinastías destronadas no faltaba el hermano de Mafalda de Saboya, Humberto II, último rey de Italia.

#### La anécdota

La reina belga Isabel era un caso especial. impulsiva, la encontraron tocando de madrugada el violín en el interior del cráter formado por una bomba.

# El ocaso de las monarquías europeas

Con el final de la Segunda Guerra Mundial, la costa portuguesa fue acogiendo a un buen número de familias reales que habían perdido sus tronos en sus países de origen

José María Zavala. MADRID

a Costa Dorada portuguesa que se extiende entre Carcavelos y Cascais, alcanzando las estribaciones de la sierra de Sintra, se convirtió tras la Segunda Guerra Mundial en una majestuosa corte en el exilio que reunía a las familias más distinguidas del Almanaque de Gotha, auténtica biblia de la realeza y nobleza europeas. ¿Acaso el exilio no constituía en el fondo una pasión amarga para un monarca sin corona, despojado de la noche a la mañana de todas sus dignidades regias, por mucho que los caprichos y lujos mundanos consolaran en parte el incomparable poder de las tiaras? Entre los representantes de todas aquellas dinastías destronadas no podía faltar el hermano de Mafalda de Saboya, Humberto II, último rey de Italia.

Afable, de aspecto agradable y alta estatura, había barruntado ya el ocaso de su reinado en junio de 1944, mientras asistía a la ceremonia en honor de los mártires de las Fosas Ardeatinas. Los insultos y silbidos que le dispensó entonces lamultitud, yhasta una fallida agresión, le confirmaron que el referéndum entre monarquía y república supondría su derrota final en la gran batalla campal librada por la forma de gobierno en Italia. Aun así, Humberto no se escondió y cumplió con sus obligaciones regias hasta el último momento, pasando revista a las tropas y dando vida al Quirinal mientras disimulaba su fracaso matrimonial con María José de Bélgica, que le ayudó a representar ante el pueblo la falsa imagen de una familia modélica.

El 2 de junio de 1946, dos años después de la muerte trágica de su hermana Mafalda, el referéndum «decapitó» la monarquía de los Saboya en Italia: casi trece millones de votos para la República y



Imagen de de María José de Bélgica y Humberto II de Italia

#### El tesoro de Maura Gamazo

Otros vivían en Estoril a cuerpo de rey sin serlo tampoco, como Gabriel Maura Gamazo, duque de Maura y ministro de Trabajo en el último Gabinete de Alfonso XIII. Maura pasaba largas temporadas en su Villa Darveida, donde guardaba uno de sus más preciados tesoros: todo un Rolls-Royce de cuyo modelo, según presumía su altanero dueño, solo existían tres en el mundo entero. Claro que, entre las alhajas de la automoción sobresalía el llamado

«fantasma de plata», el primer Rolls-Royce que Alfonso XIII incorporó a su colección en 1918. Denominado en inglés Silver Ghost, nadie se cansaba de admirar su carrocería reluciente de aluminio en las cocheras de Villa Giralda, la residencia de los condes de Barcelona. Aquel modelo 40/50 HP era un prodigio de la técnica que había ganado una carrera de resistencia de 3.000 kilómetros hasta Escocia y recorrido más de 23.000 kilómetros sin sufrir la menor avería.

alrededor de once millones para la Monarquía. Dividida así la sociedad italiana, Humberto pronunció finalmente su célebre frase, la cual recordaba a la triste despedida de Alfonso XIII quince años atrás, para evitar una guerra civil que estallaría sin remedio cinco años después: «No quiero un trono manchado de sangre».

A las cuatro de la tarde del 13 de junio, Humberto subió al avión con destino a Portugal, donde le aguardaba ya su familia también desterrada. Una vez allí, entabló contacto con «los Barcelona», abreviatura con la que se conocía a Don Juan de Borbón y a su familia, a quienes se adhería al principio el rey Carol II de Rumanía, fallecido en abril de 1953, y su esposa la princesa Elena Lupescu,

los condes de París, y hasta el ex regente de Hungría, Nicolás Horthy, acusado de criminal de guerra por combatir a favor de Alemania, que vivía entonces de forma idílica en la también llamada Riviera portuguesa. A los reyes se sumaban archiduques húngaros, la princesa Teresa de Orleans-Braganza y miembros de la familia del pretendiente portugués, además de otros regios parientes que visitaban asiduamente aquel apreciado edén, como Leopoldo III de Bélgica y su madre, la reina viuda Isabel, cuya otra hija, María José, era esposa de Humberto II, o los duques de Aosta, la princesa María de Saboya e Isabel de Grecia.

#### Un caso especial

La reina belga Isabel era un caso especial. Apasionada e impulsiva, la encontraron un día, recién terminada la guerra, tocando de madrugada el violín en el interior del cráter formado por una bomba. Ante el asombro general, la reina exclamó: «¡Hace una mañana preciosa, y la acústica de este cráter es perfecta!». La decadencia monárquica de Europa era un hechoineluctable hacia 1952, cuando Jorge VI de Inglaterra fue enterrado entre lágrimas de impotencia. Tan solo fue a despedirle entonces un puñado de monarcas, entre ellos, Haakon VII de Noruega, Gustavo Adolfo y Luisa de Suecia, o Federico e Ingrid de Dinamarca. Algunos reves soportaron connotable entereza su desgracia pero otros, no. Varios abandonaron el trono únicamente con las ropas quellevaban puestas, pero otros en cambio se marcharon con el tesoro nacional de su país. El caso del rey Simeón de Bulgaria fue el más patético de todos. Subió al trono con seis años, tras la misteriosa muerte de su padre, el zar Boris. Tres años después, un gobierno comunista lo envió al exilio. El niño empaquetó sus juguetes y se marchó asustado con una sonrisa triste y resignada.

En Estoril, el rey Humberto no se dedicaba a politiquear como el conde de París o Don Juan de Borbón, que mantenían todavía en alto sus aspiraciones al trono. Aunque todos eran reyes sin corona a quienes las vicisitudes de la Historia habían privado de sus regias dignidades.

TRANSPORTE SOSTENIBLE

REMITIDO

## El futuro del transporte público en España

Arriva Spain lanza un ambicioso proyecto que pasa por la transformación progresiva de su flota hacia los vehículos eléctricos

l transporte público tiene un papel importante que desempeñar y es parte esencial de los entornos urbanos; y también es el principal medio para conectar personas y comunidades en distancias más largas. Pero si, además, estos vehículos son silenciosos y medioambientalmente respetuosos, el beneficio es mucho mayor.

Este es el plan de Arriva (Grupo DB), empresa paneuropea con más de 40 años de historia en el transporte de viajeros por carretera, ferrocarril y micromovilidad. Con presencia en 13 países europeos, incluyendo España.

#### El camino de Arriva hacia la movilidad sostenible en Europa

El pasado mes de junio, Arriva Spain participó como una de las empresas patrocinadoras de la primera edición del Global Mobility Call (GMC), un congreso global impulsado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en colaboración con IFEMA y Smobhub, y que reunió a líderes internacionales del ecosistema de la movilidad sostenible.

En este contexto, la empresa organizó la visita de una delegación española a los proyectos de movilidad de Arriva en Países Bajos. "Arriva lleva más de 5 años implementando proyectos integrales de sostenibilidad en Países Bajos, en estrecha colaboración con las autoridades de transporte", señala Margarita Jiménez, directora de Proyectos y Licitaciones de Arriva Spain, que ha formado parte de esta delegación de Arriva. "Esta experiencia nos ha ayudado a entender mejor cómo articular e impulsar acciones de digitalización, intermodalidad, transición energética y la implementación de sistemas e infraestructuras para hacer posible el cambio".

#### La transformación del transporte público en España

Uno de los objetivos de la visita a Arriva en Países Bajos era el de dar visibilidad a la estrategia Cero Emisiones de Arriva, a nivel europeo, así como explicar los próximos pasos que la empresa llevará a cabo en España y que redundarán en beneficios para los usuarios del transporte público colectivo en los próximos meses.

Hay claves del éxito en este sentido, con resultados comprobados, según explica Anne Hettinga, miembro de la junta directiva de Arriva Group y director general de Arriva en Países Bajos, "Nuestra máxima es proporcionar servicios



de calidad que añadan valor en el día a día de los viajeros. Fuimos la primera empresa en probar tecnologías eléctricas, empezando por pequeños proyectos piloto en los que hemos trabajado con las autoridades de transporte. Esto ha sido esencial porque hemos ido trabajando juntos, desarrollando proyectos cada vez más grandes, que nos han permitido escalar y evolucionar hasta donde estamos hoy".

En un contexto distinto, pero con la clara determinación de contribuir a la transformación de la movilidad urbana, Arriva en España tiene previsto incorporar los primeros 15 vehículos eléctricos a su flota de Madrid, que se gestionarán desde sus nuevas instalaciones en Alcorcón, donde. además del espacio de oficinas centrales de Arriva en España, se han construido talleres adaptados para poder realizar el correcto mantenimiento de vehículos eléctricos.

La digitalización también será clave en esta nueva forma de operar flotas de transporte público: Arriva implementará distintos sistemas de software para optimizar el mantenimiento y la planificación operativa de sus vehículos.

Estos cambios se llevarán a cabo inicialmente en los servicios urbanos e interurbanos en la Comunidad de Madrid. Los beneficios de esta transformación serán evidentes para los viajeros, que disfrutarán de unos servicios de transporte público cero emisiones, cero ruido y, por tan-

A lo largo de 2022 y 2023, Arriva en España va a incorporar los primeros 15 vehículos 100% eléctricos que estarán operativos en la Comunidad de Madrid

to, que contribuirán a mejorar su experiencia en el uso del autobús y el impacto medio ambiental sobre sus comunidades.

De igual manera, Arriva tiene prevista la utilización de vehículos limpios para los trayectos más largos, para los que la tecnología eléctrica no está suficientemente madura.

Las infraestructuras de carga necesarias o la tipología de las líneas interurbanas y metropolitanas, son algunos de los retos que Arriva, junto con las autoridades de transporte, están evaluando para avanzar en la implementación de una operativa más sostenible, que vayan dando solidez al proyecto de transformación de la movilidad urbana en este país.

A pesar de estas limitaciones, Arriva ofrecerá soluciones cada vez más eficientes, descartando la adquisición de vehículos menos ecológicos.

#### La importancia de hacer el camino acompañado

La transición hacia una movilidad sostenible es compleja y requiere tiempo y colaboración. Incluso con los planes, estrategias, experiencia y todos los medios disponibles para acometer estos avances por parte de los operadores, el proceso requiere trabajo conjunto y coordinado con socios y aliados clave, como son las autoridades de transporte, los fabricantes de vehículos, los proveedores de energía, las administraciones públicas, instituciones de investigación y, por supuesto, con los viajeros y los gobiernos locales.

Arriva ha contado con algunos socios estratégicos para este proyecto de electrificación en España, como ha sido la EMT de Madrid, en calidad de asesores gracias a su experiencia en la operación con vehículos urbanos eléctricos en Madrid; Iberdrola, que ha dado soporte para el diseño de la infraestructura y el sistema inteligente de carga; o el fabricante de vehículos BYD, para los autobuses eléctricos, líderes mundiales en este segmento.

"Arriva Spain es una empresa flexible, vanguardista y comprometida. El mercado europeo exige soluciones de transporte sostenibles, digitales, conectadas y seguras. Pero para conseguir que esta transición sea más segura, hemos contado con el apoyo interno de nuestros compañeros de Arriva en otros países de Europa, que tienen equipos con mucha experiencia y conocimiento en esta nueva forma de movilidad y que nos van a ayudar a seguir avanzando por el camino hacia una movilidad plenamente sostenible", señala Jiménez.



# Nieves Álvarez vuelve a brillar sobre la pasarela

Andrea Azcona. MADRID

urelia Gil fue la encargada de dar el pistoletazo de salida de la tercera jornada de la MBFWM, con la colección «3 6 5», un repaso a la historia de la firma que en 2023 cumple 20 años, que se compone de una nutrida selección de prendas icónicas y el uso de nuevos materiales, como la hilatura de Lycra para las piezas de crochet, a través del juego de colores, de los flúor a los más tierras, y desde las texturas más naturales a las más sintéticas: plasma la dicotomía continua en la que vivimos. Un desfile que no se quiso perder la ministra de Sanidad, Carolina Darias y la actriz Daniela Santiago. Mientras que Cristina Cifuentes eligió a Fely Campo para viajar hasta Madrid, Tokio o Nueva York con «Nagare», la colección que recrea el concepto de la fluidez y la sensualidad, con prendas dúctiles y versátiles que reflejan el sentir de la mujer actual que busca moda de autor española consciente de la necesidad de consumir moda sostenible.

El punto álgido de la mañana lo protagonizó Ulises Mérida, que a ritmo de las coplas «Francisco Alegre» y «Paquito el Chocolatero», con una banda de música sobre la pasarela, presentó la colección Ulises Mérida se alza con el Premio L'Oréal París a a la Mejor Colección de un diseñador en la última jornada de la MBFW Madrid

«Recreo». Una propuesta que juega con los colores y las formas, una colección de verano elegante donde no faltan las grandes pamelas y tejidos estivales como el lino o el popelín. Un espectáculo visual y sonoro que arrancó una gran ovación del público, entre el que se encontraba la galerista María Porto o la expareja de Albert Rivera, Beatriz Tajuelo.

Claro Couture presentó su colección «Gloria», en la que, aparte de los colores que ya formaban parte del abanico de la firma como son el blanco, negro y los metalizados, se le une el azul y sus tonalidades. No pasan desapercibidos materiales como las plumas, organza y licras. Una propuesta que volvió a sorprenderafieles de la firma como Jaydy Michel, Raquel Revuelta, Carola Baleztena, Noelia Lópezy las influencers Carla Hinojosa, Madame de Rosa y Nacho Yanes, entre otros, que se encontraban en el «front row».

Custo Barcelona apostó por los vestidos en esta colección. Los colores, inspirados en la gama cromática de las piedras preciosas, como el verde esmeralda o el naranja to-



Carola Baleztena



#### Ulises Mérida, premio L'Oreal Paris 2022

PEn 2012 realizó su primer desfile en la pasarela Madrid Fashion Show y recibió el Premio Seagram's a la mejor colección de esa edición. Diez años más tarde, el diseñador manchego se alza con el Premio L'Oréal Paris. No lo pierdan de vista. En esta ocasión, la modelo premiada fue Lorena Durán.

pacio entre otros, que se mezclan entre ellos para conseguir mezclas vibrantes. No faltó la ropa de baño en la propuesta para este verano, con cortes y mezclas de estampados para ensalzar la figura.

Nieves Álvarez fue la modelo

estrella de Lola Casademunt, que una edición más transformó la pasarela en una gran discoteca. Las tonalidades energéticas, como fucsias, naranjas, malvas, dorados y flúor, tiñieron de color IFEMA para dar paso al animal print de cebra, los estampados personalizados en jacquard, los acolchados con detalles en tachas,

plisados y lentejuelas; en definitiva, el ADN de la firma.

«Encantado de cerrar la Semana de la Moda», confesó a LA RAZÓN Roberto Diz, el diseñador sevillano fetiche de la «jet set» que dijo adiós a las hombreras y estructuras rígidas para dar paso a una colección muy ecléctica. «Por primeravezmi colección es muyfluida, líquida, aunque con tejidos con mucho peso, mucho brillo, que se mueven mucho. Cada prenda reúne todos los colores en una gama irisada». Prendas que estimulan los sentidos en las que el neón se torna en el verdadero protagonista.

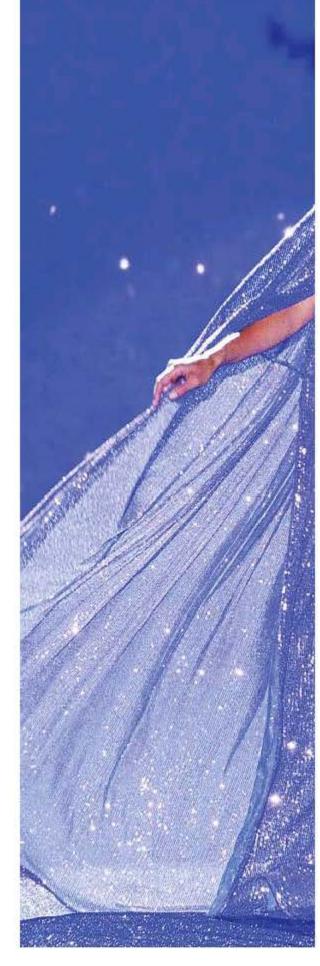

#### Amor Martinez. MADRID

Ana Obregón está viviendo uno de sus momentos más complicados. Su padre falleció el pasado viernes a los 96 años de edad. La actriz ha sido la encargada de dar la terrible noticia a través de su cuenta de «Instagram». La presentadora ha compartido unas fotos de su padre junto a ella y su familia junto a un texto donde ha querido despedir-le y homenajearle. Este ha sido el mensaje de Ana Obregón: «Amado papá. Anoche nos dejaste. Fue como un rugido que surcó el cielo para reencontrarte con mamá, el

### Otro duro golpe para Ana Obregón: muere su padre a los 96 años

amor de tu vida y con mi hijo, tu nieto preferido. Has vivido 96 años; difíciles en tuinfancia cuando tuviste que empezar a trabajar durante la guerra cuando apenas eras un niño de 12 años limpiando pocilgas, pero con tu pasión y tu trabajo incansable durante 70 años conseguiste crear una gran empresa. Por eso recibiste una

merecida: «Medalla al mérito del trabajo». He coleccionado millones de momentos únicos contigo que guardo tatuados en mi corazón y que ahora utilizaré para poder seguir respirando porque en dos años me habéis dejado huérfana de padres y de hijo. Ahora las tres personas que más quiero en mi vida no estáis aquí conmigo y

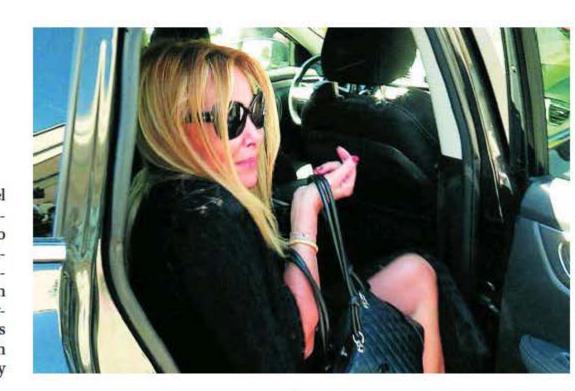

LA RAZÓN • Domingo. 18 de septiembre de 2022

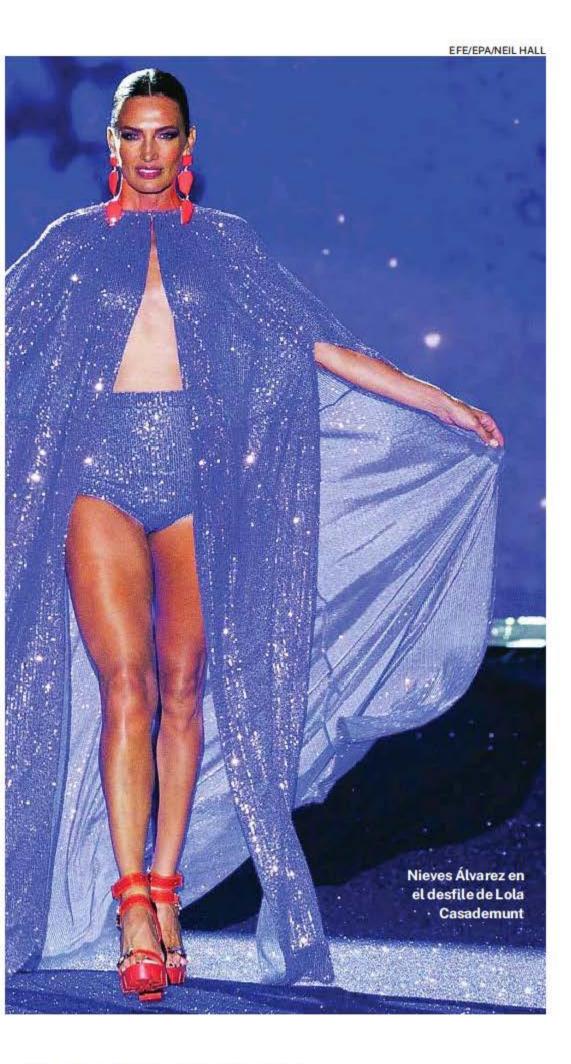

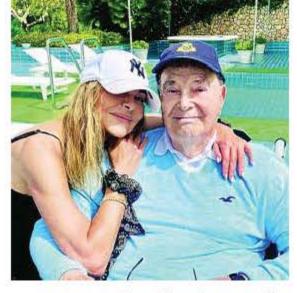

Ana Obregón y su padre, Antonio García. A la izqda, ayer junto al tanatorio

te juro, Papa, que no sé cómo lo voy a hacer. Es un privilegio y un gran honor ser tu hija. Gracias papá por tanto. Te quiero infinito. Por favor, cuida mucho de mi hijo hasta que llegue. Eternamente juntos. Tu hija.

Así, Ana Obregón, a pesar de su imagen de derrota en el tanatorio, ha despedido a su padre y le ha querido dedicar unas preciosas palabras de amor a modo de homenaje. La presentadora, siempre con los suyos muy presentes, sigue centrada y volcada en su trabajo, a pesar de la mala época que está atravesando. A pesar de todo, ha demostrado su fortaleza.

Diario de una mujer políticamente incorrecta

## ¿Pero aún no se han acabado los fastos post mortem? ¡Qué angloaburrimiento!

#### Lunes

En medio de mi angloaburrimiento, que no da más de sí (hartita estoy de todos los fastos post mortem de los británicos y su simpática y admirable reina), sí, pero de ellos no nuestra, me entero de que el emérito está invitado al funeral de Isabel II. Bueno es normal. Lo que ya no lo es tanto es que vaya. Y menos con doña Sofía, que ya ha tragado bastante Quina Santa Catalina. Digo yo. El Gobierno dice que Don Juan Carlos no representará a España. Faltaría más. Tenemos un rey en ejercicio que es Don Felipe. Yuna reina consorte que hace sus tareas a la perfección. ¿Creen ustedes que a los monarcas vigentes les hace mucha gracia compartir funeral con Don Juan Carlos, en el único país donde, más allá de simpatías y parentescos entre las casas reales, el emérito tiene una causa abierta con la justicia? Yo tampoco.

#### Martes

A Putin andan revolviéndosele los suyos. La contraofensiva ucraniana está poniendo nerviosa al ala dura de su Administración. Hasta el popular presentador Vladimir Soloviev pide la «ejecución» de los comandantes rusos. «Destitución con deshonra, además de un proceso criminal o incluso ejecución» (no se andan con chiquitas los hijos de Rusia...) Hay diputados que piden declarar «la guerra» total y una movilización general. «Están locos estos rusos», le diría Obélix a Astérix. Pero más bien están hartos de una guerra que muchos no quieren y en la que también están muriendo tantos de los suyos.

#### Miércoles

El Supremo dictamina sobre el caso ERE: los acusados conocían la gestión concreta de las ayudas y consintieron el fraude de 680 millones. El mayor caso de corrupción del PSOE. Eso dicen casi todos los magistrados, salvo dos, las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, en cuya opinión esa sentencia que condena al expre-

¿Sabe, ministra Montero, que además de dinero se necesita que los hombres se involucren contra la violencia de género?



Marta Robles

sidente José Antonio Griñán y a los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo Serrano y Jesús Rodríguez Román y al exdirector de IDEA Miguel Angel Serrano por un delito de malversación, castigado con cárceles «un salto al vacío». ¿Irán a la cárcel? ¿Todos? ¿Alguno? ¿Ninguno? De momento la familia de Griñán ha pedido el indulto, pero la Justicia no lo tramitará hasta que no notifique la sentencia. Si este caso queda impune en las alturas, la sociedad entrará en estado de zozobra.'

#### Jueves

Presento las bases del premio de la «Asociación Francisca de Pedraz «contra la violencia de género. Un premio que lleva el nombre de una mujer que en 1624 obtuvo la primera sentencia de divorcio por violencia de género en la historia. No hay un solo día en el que no tenga noticia de algún tipo de violencia de género. Es impres-

cindible luchar contra la violencia de género. Y esa lucha es cosa de mujeres y de hombres. Por eso en la asociación premian a unos o a otras, por su implicación y compromiso. Y piden no solo socias, sino también socios para continuar consulabor. Irene Montero lo que pide es más dinero... Y no digo yo que no haga falta dinero, pero sobre todo se requiere de educación, voluntad y consenso. Y eso, lamentablemente, no lo promueve la ministra, que echa a los hombres. Una compañera premiada dice durante el acto: «Quiero dejarle un mundo mejor a mis hijas». Yo, a mis hijos, que son hombres, también. Por eso quiero que se conciencien e involucren. Ellos, como todos los hombres. Sin su concienciación ni podremos contra la violencia ni conseguiremos la igualdad. Por cierto, si hay alguna reina implicada con la causa es la nuestra. Y hoy es su cumpleaños. Felicidades, Doña Letizia.

#### Viernes

Podría hablar del CIS de Tezanos pero...me pasa lo que a ustedes, que no quiero perder el tiempo. Prefiero dedicarlo al recuerdo de los mejores días de Jesús Quintero. Aprincipios de los 90, en el 93, creo, Javier Capitán, Luis Figuerola Ferretti y yo, llevamos unos días nuestro programa de radio de entonces El serial, en la Cadena Ser, a la Feria de Sevilla. Invitamos a Los del Río a estrenar una cancioncita. Era la Macarena. Y por la noche, Jesús Quintero nos invitó a un ágape en la espectacular terraza de su ático. Antes de eso, yo que era muy joven, recorrí la feria a su lado. Era como ir con Jesucristo. Se le acercaban con devoción, le pedían que le tocara la cabeza a los niños...Creo que ni el Papa habría suscitado tanta devoción. Jesús Quintero del Gran Poder. Lo tuvo todo: reconocimiento, dinero, amores varios... Ahora se encuentra en una residencia con problemas de salud. Y se la paga su amigo íntimo el Turronero. Sic transit gloria mundi.

#### Mosaico

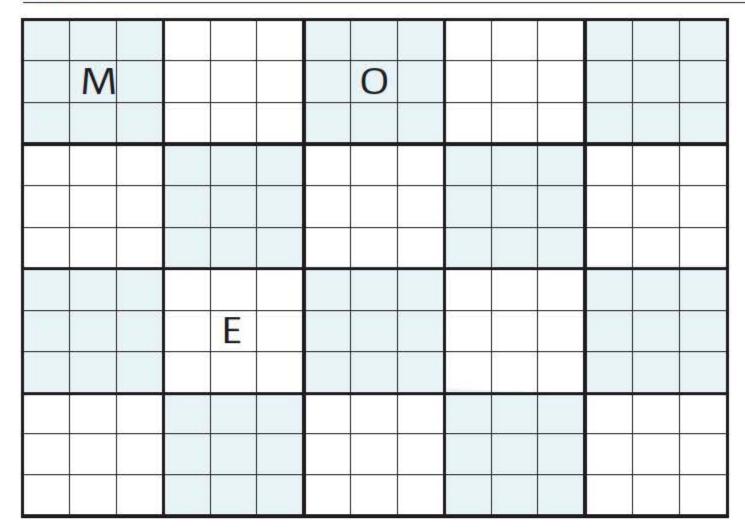



Los veinte recuadros de abajo incluyen un texto en desorden. Ponga cada uno en su lugar correcto y aparecerá el mensaje ordenado

#### Soluciones AA I-4-0408+0>+43>43Z LT NARD-PAR-NT-DHATOT ADARAD 4 4 - - 4 W 4 W 4 > + 4 > Z 4 -> F R E N T E A A L O C C R M - L L M D J O J A A スペーピート ペロウッ ほんり アット ほ IN 1 ) AUDANAQRXAURXA-OA MAMODED M-NAZAPAOPO N T A M B B O N A Z A M O B O H A A N AA DE DE MENER DE PERENT Db ATOURATORA OIIIMPO AND TAND X A T A K O X A NO V A - Q O A C D + C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - C A - ANAGA8 EB TM AMIOMAXA>AEAOANAAI

OGNAJ:9V5b pradera, boliche Palabra cordura, destino, ENREDO. Parcela,

un gran icono cultural prominente del Reino Unidoy Westminster, Es un simbolo norceste del Palacio de la campana del reloj del lado nombre con que se conoce a MOSAICO. Big Benesel

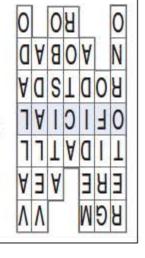

#### Sopa de letras

ABDKAAMÑOAQRSASH CAGLANAPUAMF HATJTOULOUSEOARF ONIQICAOÑANGNI VBOKPEQALMLT LUALNIZAKPFPAPP XIRAOAOBÑAUAEEAQ GDGAHAPAQEGL ETXCAMSRIP OZAYSAIXGVI MRSAFACSEALE E LRLAJMOAPAR TRASBURGOU KANOASQPKST EKECEOALYON VAXAYAAEI OJ AMARSE LLAGSTAUGU HRISCACSEALEAVFN

Ocho ciudades de Francia

#### Cruzado mágico

## Escalera

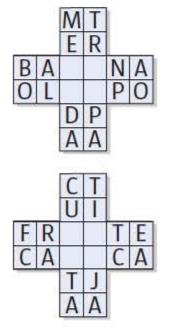

Ponga las letras que faltan para completar las palabras

Ponga las palabras en vertical de forma que en la banda de color se forme una palabra dave: Medida, vallado, actor, retorno, atisbo, grifo, velada

#### Enredo

| E | L | K | L | P | A | A |  |
|---|---|---|---|---|---|---|--|
| A | D | 0 | R | U | C | R |  |
| 0 |   | - | - | - | - | 1 |  |

| ADORUCR |  |
|---------|--|
| ONETSDI |  |
| ARPARED |  |
| HEBICOL |  |

Componga los anagramas siguientes de forma que aparezca la palabra clave en las casillas de color

#### Autodefinido

Crucigrama

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5

Horizontales: 1. Permite meterse a fondo y tomarse un respiro. — 2. Actitud

favorable a la innovación. Nombre de letra. - 3. Mentira rodante. Crean

escuela. Hacen palanca. — 4. Hidrocarburo gaseoso. — 5. Viene al mundo.

Los arrabales de León. Batracio anuro. — 6. Acercáis hasta aquí. Grasa sin

límites. - 7. ¡Cómo se ha puesto el tío! Fruto seco que forma parte del

pasado. - 8. Nuevo en alguna actividad, recién llegado. Inician un

altercado. Se juntan en la medicina - 9. Pondría en el sitio más adecuado.

10. Hacen saber. Trozo de pan. Comercio por el que se recibe dinero

(plural). - 11. Con un sonido agudo y chirriante. - 12. Al revés, personaje

Verticales: 1. Desistiese de continuar con algo. — 2. Espacio de tiempo que se distingue por algún hecho histórico. Pusiese la mano encima. - 3.

Implica opción o preferencia. — 4. Da miedo en el volcán. Querré mucho.

– 5. Muy poco atractivo. Nombre de varón, – 6. Instrumento con muchos

aires. Se meten en todo. Limitan la dimensión. - 7. Nombre de varón.

Pájaro. – 8. Fin de semana. Lugar de lidia. – 9. Preposición de Oporto.

Aparato gimnástico. – 10. Lo mejor para acabar con la marea. Altar con

reliquias. La mitad norte de Atenas. - 11. Quitase obstáculos del camino.

De forma precisa. — 12. Nada de coros en Corea. Cocinados a fuego lento.

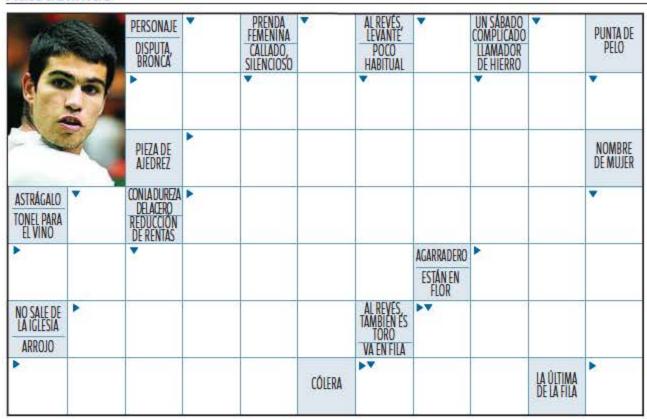

9

10

11 12

#### **Ajedrez**



Sudoku

4

2

6

9

3

5

8

6

3

2

5

5

2

4

3

6

9

2

4

6

9

5

Facturación mensual a empresas

Vehículos adaptados • Hasta 8 pax

Pago via app con precio máximo

garantizado a través de pidetaxi

www.rttm.es • www.pidetaxi.es

547 82 00

2

8

#### Jeroglífico

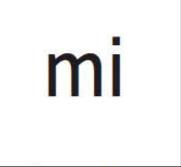

Juegan blancas



¿Dónde se sienta Lucía?

#### Ocho diferencias

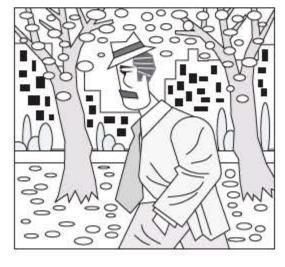

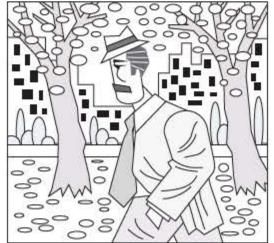



bíblico. Son el centro del caos.



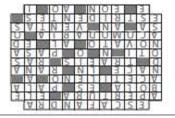

DKD52. Aa4 ABRE: 1 CXb5

i, m s of nut . I M A JEROGLI HCO: JUNTO



#### Santoral

Grupo Alfil

4

9

6

3

2

7

9

3

9

8

5

8

6

5

Ariadna, Eumenio Irene, José de Cupertino, Ricarda y Sofía.

#### Cumpleaños



DOLORS MONTSERRAT portavoz del PP en el Parlamento Europeo (49)

LANCE ARMSTRONG exciclista (51)

JAVIER CANSADO humorista (65)

**GABINO DIEGO** 

actor (56)

#### Loterías

| 1220 19 April 5   | ONCE               |
|-------------------|--------------------|
| Sábado, 17 de sep | otiembre           |
| Número premiado   | S:006 11591        |
| Viernes, 16       | S:007 07563        |
| Jueves, 15        | S:042 08305        |
| Miércoles, 14     | S:016 84640        |
| Martes,13         | S:035 61965        |
| Lunes,12          | S:007 10658        |
| Domingo, 11       | S:055 <b>59939</b> |
| Sábado, 10        | S:030 97935        |
|                   |                    |

#### BONOLOTO

Sábado, 17 de septiembre Números

08-19-22-34-40-44 C-31/R-0 Aciertos 304.647,60 162.478,72 1.310,31

9,0

34,42

((1))

#### LOTERIA NACIONAL

Sábado, 17 de septiembre Número premiado 32611

1-4-6

#### EUROMILLONES



Números 10-27-36-45-49 Números estrella 03-04

#### LA PRIMITIVA

Sábado, 17 de septiembre



02-14-28-35-43-44 C-23 R-7 Aciertos

6+R 0 0 19.376,71 2.078,53

#### **EL GORDO**



Domingo, 11 de septiembre

Números

01-19-25-27-39 C-1 **El Atlético,** que aún no ha encontrado cómo mandar en los partidos, se mide a un Real Madrid con muchas variantes y que cuenta sus partidos por victorias

## Uno busca, otro gana

J. Aguado / D. García. MADRID

l Real Madrid ha ganado todo lo que ha
jugado hasta ahora,
un comienzo a todo
ritmo, como si el
equipo que acabó campeón de
Europa el curso pasado no se hu-

biese tomado vacaciones y siguiese con el hambre intacta. Hoy, el Atlético va a medir la racha del equipo de Ancelotti. No hay rival ni afición que desee más bajar a la tierra a un equipo que vuela. Con una plantilla más profunda, con más variantes en el centro del campo, Ancelotti sigue manteniendo lejos del vestuario todo lo que pueda ser tóxico. Si se enfada Asensio, lo soluciona dándole minutos para que marque un gol y se reconcilie con la grada y consigo mismo; si pierde a Benzema pone a Rodrygo para que el brasileño pida sitio a gritos en el once, y si la presión arrecia sobre Vinicius, Ancelotti pide calma: «Es un tema que no tocamos en el vestuario, el



Oblak; Molina, Witsel, Felipe, Reinildo, Saúl; Llorente, Kondogbia, Koke; Joao Félix y Morata.

#### Real Madrid (4-3-3) Courtois; Carvajal, Rüdiger,

Courtois; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Mendy; Tchouameni, Kroos, Modric; Fede Valverde, Vinicius y Rodrygo.

Árbitro: Munuera Montero (Colegio andaluz). Estadio: Metropolitano, 21:00 h. jugador ha contestado muy bien. Para mí no le pasa nada. Está jugando al fútbol con la alegría y la calidad que tiene», decía el entrenador en la conferencia de Prensa anterior al partido. No quiere tormentas en un momento dulce y sabe que no hay nada mejor para dejar atrás cualquier duda que derrotar al Atlético y plantándose en el último parón antes del estrés de octubre como líder de la clasificación liguera.

El Atlético vive otro momento muy distinto, sin encontrar la regularidad ni el tono de juego con el que ser el equipo que manda en los partidos. Perdió en Alemania en la Champions, después de haber ganado al Oporto y al Celta, pero en ninguno de esos encuen-

## El Atlético vuelve a sentirse seguro

Simeone confirma el regreso de Oblak después de dos partidos de ausencia

Domingo García. MADRID

«Oblak va a estar mañana». Esas cinco palabras de Simeone bastan para que el Atlético recupere la tranquilidad. El guardameta esloveno se perdió los dos últimos partidos de su equipo después de sufrir un golpe en el partido de Liga contra la Real Sociedad.

El Atlético jugó sin su portero titular contra el Celta, lo que permitió descubrir a Grbic, y contra el Leverkusen, donde lo echó de menos todo lo que se puede echar de menos. Aunque la derrota no fuera culpa de su suplente.

El Atlético acumula muchos meses de ausencias importantes, especialmente en la zona de atrás, y Simeone se lamenta por lo que pierde de eficacia defensiva. «La temporada pasada nos costó muchísimo. Sobre todo el tiempo que estuvimos sin Savicy sin Giménez, que fue mucho y esperemos que esta temporada no pase», asegura el Cholo. «Son futbolistas importantes para nosotros y nos darán otras alternativas para tener más herramientas para los partidos, añadía.

Pero ningún jugador es tan importante en el aspecto defensivo

#### Griezmann espera su media hora de juego

A Griezmann no se le espera en el césped antes del minuto 60 del derbi. «Entendemos que Morata y Joao lo están haciendo muy bien y que Griezmann lo está haciendo muy bien en los 30 minutos que entra, porque nos da un cambio de ritmo al equipo, nos da jerarquía, nos da juego y nos da una mejor sociedad en ataque», reconoce el Cholo. Pero no parece que la tendencia vaya a cambiar. «En este momento estamos decidiendo de esta manera», dice. El Atlético no quiere pagar 40 millones por su traspaso.



Oblak atrapa un balón en el último entrenamiento antes del derbi

como Oblak. El portero esloveno apenas ha dejado oportunidades a sus suplentes. Grbic se marchó la temporada pasada cedido al Lille sin haberse estrenado en la Liga y con solo un encuentro disputado en Copa contra el modesto Cardassar. Y Lecomte, el portero que llegó el curso pasado cedido por el Mónaco para el banquillo, no salió de allí en toda la temporada. Se ha marchado al Espanyol sin estrenarse.

En ausencia de Oblak el Atlético



Soy afortunado de pasar tantos años con lo más difícil: jugadores entregados a una causa»

#### Diego Simeone

Entrenador del Atlético de Madrid

ha encajado tres goles, ha perdido un partido y ha ganado otro. Son los mismos tantos que recibió Oblak en los cuatro primeros partidos de la temporada, tres victorias y una derrota.

En el que falta, contra la Real Sociedad, jugaron los dos, aunque el gol del empate lo recibió Oblak. Pero el esloveno es el hombre que más confianza transmite a Simeone. Todo cambia, pero Oblak siempre está ahí para sostener al Atlético.

LA RAZÓN • Domingo. 18 de septiembre de 2022

DEPORTES 69

tros dio sensación de fortaleza, de estar convencido de ser superior al rival. «Me habría gustado llegar con una victoria y mirando siempre desde el lado positivo», decía ayer Simeone acerca de la última derrota en Europa. Es un toque de atención», continuaba el técnico. Para el argentino, para sus jugadores y para la afición, no hay nada mejor para subir la morary la confianza que hacer frente al Real Madrid campeón. No es un partido más para los rojiblancos. «Nos enfrentamos a un gran equipo con grandes futbolistas desde hace mucho, han competido en todos mis años aquí los Benzema y demás y ahora tienen jóvenes que hacen la transición para seguir compitiendo como compiten»,

decía el entrenador argentino analizando a su rival de hoy.

El Real Madrid asusta a cualquiera porque casi nadie sabe cómo hacerle frente. Cuando es superior se pone a jugar con sus centrocampistas y no hay nada que hacer y cuando parece inferior, cuando parece que le tienes acorralado, vuelve a los partidos con zarpazos y te quita de en medio con una facilidad desconcertante. Ha perdido a Casemiro y no lo está echando de menos. «El rival tiene un equipo extraordinario con futbolistas jóvenes que piden su sitio en las alineaciones. Es un gran equipo que tiene la costumbre de estar siempre cerca de ganar. Tenemos que llevar el partido a donde más nos interesa», insistía el entrenador rojiblanco antes del derbi madrileño.

No está claro qué tipo de encuentro le interesa. El Atlético está más cómodo defendiendo que atacando y más feliz con Griezmann que sin él. Y en esas, no sabe muy bien lo que quiere ni cómo llevarlo a cabo. El Real Madrid, en cambio, lo quiere todo. Si el Atlético se deja dominar le viene bien y si no, pues también. Y si el rival hace un partido largo, mejor que mejor. «Tenemos la estrategia del cansancio, hacemos creer al rival que estamos cansados y en la segunda parte aprovechamos», bromeaba ayer Ancelotti después del maratón de preguntas de Vinicius al que contestó sin tener mucho más que decir.

El entrenador italiano solo se enfrenta a problemas lejos del campo, cuando el balón se pone a rodar tiene casi todo claro. Y si no lo tiene, es por exceso de abundancia. Como Militao acaba de volver de una lesión, Carlo duda entre que el defensa brasileño sea titular o que Rüdiger continúe acompañando a Alaba en el centro de la defensa. El resto es lo de

Ancelotti solo se enfrenta a problemas lejos del césped, en el campo todo marcha como nunca siempre cuando no está Benzema. Rodrygo de nueve y Valverde de falso extremo, como futbolista que va a todas y que se ha convertido en el solucionador de los problemas del Real Madrid.

Ancelotti respeta a Simeone: 
«Me parece que su conexión con 
los jugadores y el club es muy estrecha. Es capaz de construir una 
relación muy fuerte con jugadores 
que lo dan todo», contaba ayer. Esa 
es la fuerza rojiblanca: que creen 
en su entrenador aunque a veces 
parece que no haya arreglado la 
brújula. Con Witsel de central y 
con cinco defensas, el dibujo que 
más le gusta, el argentino espera 
haber convencido a sus futbolistas 
de que pueden ser el equipo que 
derrote al conjunto blanco.

## Vinicius y el baile que no cesa

El futbolista se centra en el derbi tras defenderse en las redes sociales

José Aguado. MADRID

El Real Madrid juega esta noche en el campo del Atlético, pero parece que quien juega es Vinicius acompañado de diez futbolistas más. El futbolista brasileño celebra sus goles bailando en un córner y, eso, celebrar goles que dan victorias, es una provocación inasumible. Así que esta semana, en el camino hacia el derbi, se ha ido enrareciendo el ambiente y se ha pasado de acusar a Vini de provocador por ser feliz al marcar, a unas declaraciones en la que se le pedía que dejara de hacer el mono. Pedro Bravo, su autor, pidió perdón después en la redes sociales: «Quiero aclarar que la expresión "hacer el mono" que he mal utilizado para calificar el baile de celebración de los goles que hace Vinicius lo he hecho de manera metafórica ("hacer tonterías"). Como mi intención no ha sido ofender a nadie pido sinceramente perdón. ¡Lo siento!», pero ya hasta Pelé se había posicionado para defender a Vinicius y éste y el Real Madrid también respondieron. «Dicen que la felicidad molesta. La felicidad de un negro brasileño victorioso en Europa

#### Rodrygo, el elegido para ser Benzema

«Benzema no está para el partido. Ha empezado a trabajar individualmente. Disfrutará de este parón para estar listo cuando empecemos», aseguró ayer Ancelotti acerca de su delantero centro. Pero ya no hay dudas acerca del futbolista que tiene que hacer de él. Rodrygo, como hizo el año pasado, ha ganado a Hazard y a Asensio: «Está cogiendo confianza. Tiene minutos y los aprovecha. Tenemos que ser pacientes con los jóvenes, aprovechan su oportunidad aprendiendo de los jugadores que tienen más experiencia», dijo Carlo.

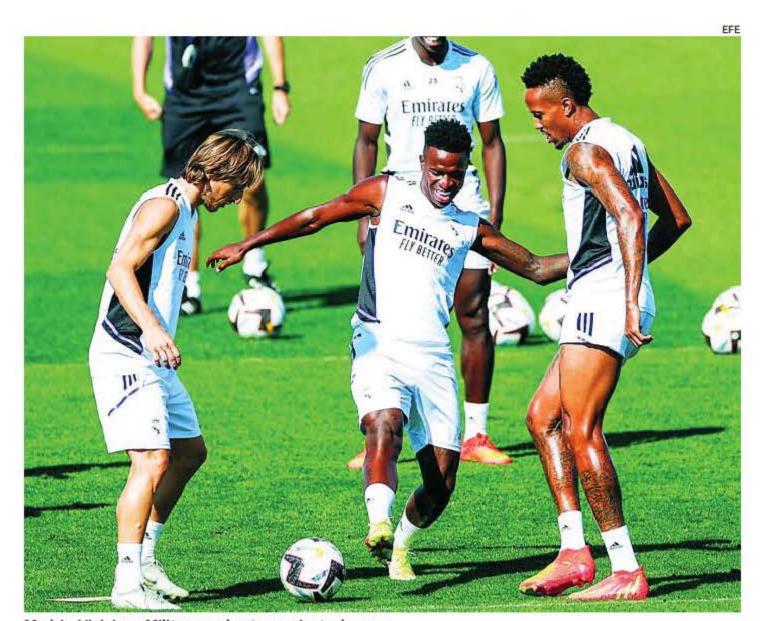

Modric, Vinicius y Militao, en el entrenamiento de ayer

molesta muchísimo más, escribía Vinicius. «Pero mis ganas de ganar, mi sonrisa y el brillo de mis ojos son mucho más grandes que eso. No podéis ni imaginarlo. Fui víctima de xenofobia y racismo en una sola declaración. Pero nada de eso empezó ayer», seguía. «Hace semanas empezaron a criminalizar mis bailes. Bailes que no son míos. Son de Ronaldinho, Neymar, Paquetá, Griezmann, João Félix, Matheus Cunha... son de artistas de funk y sambistas brasi-



Son danzas para celebrar la diversidad cultural del mundo. No voy a parar»

**Vinicius** 

Jugador del Real Madrid

leños, de cantantes de reggaetón, y de los negros americanos. Son danzas para celebrar la diversidad cultural. Acéptenlo, respétenlo. Yo no voy a parar», decía, mientras el Madridaseguraba que emprenderá acciones legales contra «cualquiera que vierta expresiones racistas hacia nuestros jugadores»

«El jugador está bien, con ganas de jugar este partido y de ayudar al equipo», aseguraba ayer Ancelotti. Así que hoy hay derbi, pero parece que solo lo juega Vini.





Balde, Memphis y De Jong aprovecharon su titularidad

#### La jornada

#### Clasificación

|     |              |   | Ptos. | J. | G. | E. | P. | GF. | GC |
|-----|--------------|---|-------|----|----|----|----|-----|----|
| 1.  | Barcelona    | 0 | 16    | 6  | 5  | 1  | 0  | 18  | 1  |
| 2.  | R. Madrid    | * | 15    | 5  | 5  | 0  | 0  | 15  | 5  |
| 3.  | Athletic     | 1 | 13    | 6  | 4  | 1  | 1  | 12  | 4  |
| 4.  | Betis        | 0 | 12    | 5  | 4  | 0  | 1  | 8   | 3  |
| 5.  | Osasuna      | 1 | 12    | 5  | 4  | 0  | 1  | 7   | 3  |
| 6.  | Villarreal   | 1 | 10    | 5  | 3  | 1  | 1  | 9   | 1  |
| 7.  | Atlético     |   | 10    | 5  | 3  | 1  | 1  | 9   | 4  |
| 8.  | Valencia     |   | 9     | 6  | 3  | 0  | 3  | 10  | 5  |
| 9.  | Mallorca     |   | 8     | 6  | 2  | 2  | 2  | 6   | 7  |
| 10. | Girona       |   | 7     | 5  | 2  | 1  | 2  | 6   | 5  |
| 11. | R. Vallecano |   | 7     | 6  | 2  | 1  | 3  | 7   | 8  |
| 12. | R. Sociedad  |   | 7     | 5  | 2  | 1  | 2  | 5   | 7  |
| 13. | Celta        |   | 7     | 6  | 2  | 1  | 3  | 8   | 13 |
| 14. | Almería      |   | 4     | 6  | 1  | 1  | 4  | 4   | 7  |
| 15. | Espanyol     |   | 4     | 5  | 1  | 1  | 3  | 6   | 10 |
| 16. | Sevilla      |   | 4     | 5  | 1  | 1  | 3  | 6   | 10 |
| 17. | Getafe       |   | 4     | 5  | 1  | 1  | 3  | 4   | 12 |
| 18. | Valladolid   | * | 4     | 6  | 1  | 1  | 4  | 3   | 11 |
| 19. | Cádiz        | * | 3     | 6  | 1  | 0  | 5  | 1   | 14 |
| 20. | .Elche       | * | 1     | 6  | 0  | 1  | 5  | 2   | 16 |

#### Jornada 6

| Valladolid-Cádiz     | 0-1          |
|----------------------|--------------|
| Mallorca-Almería     | 1-0          |
| Barcelona-Elche      | 3-0          |
| Valencia-Celta       | 3-0          |
| Athletic-Rayo V.     | 3-2          |
| Osasuna-Getafe       | hoy, 14:00** |
| Villarreal-Sevilla   | hoy, 16:15*  |
| Betis-Girona         | hoy, 18:00** |
| R. Sociedad-Espanyol | hoy, 18:00*  |
| Atlético-Real Madrid | hoy, 21:00*  |

\*Movistar LaLiga. \*\*DAZN

#### Barcelona 34' Lewandowski

34' Lewandowski, 41' Memphis, 48' Lewandowski.



Xavi (E)

Elche Barcelona (1-4-3-3)(1-5-4-1)Ter Stegen Badía Koundé Palacios John Donald Araujo Eric García Verdú Balde Biga 7,5 De Jong Clerc Tete Morente Kessié 7,5 Pedri Raúl Guti Memphis Gumbau Dembélé Fidel Lewandowski Lucas Boyé

Francisco (E)

Cambios: Barcelona Gavi 6 (Kessié 46'), Ansu Fati 6 (Memphis 59'), Bellerín 6 (Eric García 59'), Raphinha 7 (Dembélé 59'), Ferran Torres s.c. (Lewandowski 72'). Elche Nico Fdez. 5 (Raúl Guti 52'), Domingos Quina 6 (Fidel 52'), Ponce 5 (Tete Morente 68'), Josan 5 (Lucas Boyé 68'), D. González s.c. (Bigas 77'). Árbitro: Muñiz Ruiz (Colegio gallego). Expulsó a Verdú (15') y a Francisco, técnico del Elche. Amonestó a Kessié, Bigas, Nico Fernández, Ferran Torres. Incidencias: Spotify Camp Nou, 85.073 espectadores.

# Una tarde como las de antes en el Camp Nou

La roja a Verdú facilita la labor de un Barça en el que respondieron los menos habituales, con Lewandowski como ejecutor

#### Francisco Martínez

Si el partido ya era difícil para el Elche, la expulsión de Verdú al cuarto de hora lo convirtió prácticamente en imposible. Se escapó Lewandowski a por el pase de De Jong tras una pérdida, y el central no supo controlarse y placó al polaco. La roja es clara. Después, el equipo valenciano se quejó de que Kessié también podía haberse ido al vestuario rápido, porque en las acciones en las que utiliza los brazos para protegerse, impactó en la cara de los rivales en tres ocasiones. A la primera vio amarilla, nada más empezar, y le puso la nariz gorda a Boyé, las otras dos fueron menos claras y quedaron

sin castigo y además parecieron amilanar un poco al africano, de los más flojos entre los jugadores a los que Xavi dio oportunidad en las rotaciones.

Más activo estuvo Memphis, colocado en la banda izquierda y con mucha tendencia a venirse al centro. Es un artista el neerlandés de esos de puerta grande o enfermería, y cuando su fantasía toma forma, la exclamación del estadio es unánime. Por un momento, se convirtió en un pívot de baloncesto o en un pivote de fútbol sala para recibir en el área, pisar la bola, que si me voy por aquí pero después salgo por allá, y a la red.

Fue un golazo, el de la sentencia, porque antes Lewandowski pudo calmar la rabia de los que había fallado en Múnich al empujar una pelota que hubiera marcado un niño de tres años. El delantero, aparte de asociarse y descargar el juego, podría moverse en el área con una venda en los ojos, porque casi siempre intuye por dónde va a ir la jugada. En los dos tantos la asistencia la dio Balde, activo en sus llegadas por sorpresa. Fue titulary Jordi Alba, que esta semana ha recibo la llamada de Luis Enrique para ir con la selección española, esperó en el banquillo. Tampoco Piqué entró en las rotaciones en una jornada que parecía propicia para ello.

El Elche se había plantado bien en el campo y hasta la expulsión había logrado al menos contener el ataque barcelonista. Después, poco a poco Edgar Badía se fue convirtiendo en su mejor hombre, parando los primeros intentos. En los goles no pudo hacer nada. Ter Stegen no tuvo que realizar ninguna intervención con las manos y muy pocas con los pies, ni antes ni después de la roja. La pelea de Lucas Boyé contra el mundo fue destacable, pero era como darse cabezazos contra una pared.

Xavi no quiso tentar más a la suerte y justo tras el descanso Gavi entró para sustituir a Kessié y evitar una posible expulsión. Si Memphis había hecho de pívot ejecutor, demostró que también puede ser Jokic, un asistente, para dejar de cara a Lewandowski el tercer tanto. El encuentro se podía convertir en una tortura para el Elche, que es el único equipo que no ha ganado todavía, pero el vendaval ofensivo terminó en una docena de ocasiones desperdiciadas.

El Barcelona vivió de nuevo una jornada tranquila en el Camp Nou, algo que hace tiempo que no le pasaba. Los últimos dos años, aunque la mayoría de las veces acababa ganando, solía ser, sin importar el rival, por la mínima y con susto. No logró dar ni uno el Elche: ni un remate con peligro.

## MALDONADO

INTÉRPRETES DE LA DEHESA

## 6 años y 6 seis meses tardó Maldonado en su afinado

'Edición Limitada 2016'

#### Venta en exclusiva en Instagram @ibericosmaldonado

'Edición Limitada 2016', selección personal numerada de Manuel Maldonado. PVP 980 € / unidad - Peso aproximado 9 kilos. Loncheado opcional incluido en el precio.

Ibéricos Maldonado, C/ Concha Espina, s/n, Alburquerque (Badajoz)



Bagnaia y Miller celebran el primer y el segundo puesto de la Q2 ayer en Motorland Aragón

## Lo de Ducati es un abuso

La marca italiana domina de manera abrumadora MotoGP. En Aragón busca la décima victoria en quince carreras

#### José Manuel Martín. ALCAÑIZ

Pecco Bagnaia buscará desde la «pole» su quinta victoria consecutiva, una racha que en los tiempos recientes sólo ha conseguido Marc Márquez, cuando en su segundo año en MotoGP ganó diez carreras, y al final de 2019, que sumó cinco triunfos seguidos para certificar su último título mundial. Pecco tiene muchas opciones de llegar al repóker en Aragón, como líder del abuso al que está sometiendo Ducati al resto esta temporada. Las motos de Borgo Panigale, que son ocho en la parrilla entre las oficiales y las satélites, no están dejando ni las migas a los demás.

Han ganado 9 de las 14 carreras que se han disputado y han hecho 12 poles de 15 posibles. Una brutalidad que demuestra que el proyecto técnico que ya empezó hace muchos años Gigi Dall'Igna es el camino que todos deben seguir.

«Esta "pole" es una de las mejores vueltas que he hecho en mi vida», decía Bagnaia, que sigue imparable en su remontada hacia el título, y que en las seis citas que faltan debería contar con la ayuda del ejército Ducati para ir «robando» puntos a Quartararo. El francés sigue líder con 30 de ventaja, pero cada vez lo ve más complicado. En la recta larga de Alcañiz pierde cuatro décimas por vuelta y así le va a ser difícil contener a Bagnaia.

Su Yamaha es la única que funciona y su gran estado de forma le ha permitido ganar tres carreras y tomar ventaja. Lo malo para él es que el horroroso inicio de curso de la Ducati 2022 ya es historia. Les costó encontrar el camino al comienzo, cuando el motor de este año no funcionaba tan bien como

#### GP de Aragón. Parrillas

1:46.069

#### MotoGP (14:00) 1. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo)

2. Jack Miller (Aus/Ducati Lenovo) a 0.090 3. Enea Bastianini (Ita/Gresini Racing) a 0.244 4. Aleix Espangaró (Esp/Aprilia Racing) a 0.521 Johann Zarco (Fra/Prima Pramac Ducati) a 0.577 6. Fabio Quartararo (Fra/Monster Yamaha) a 0.733 7. Marco Bezzecchi (Ita/Mooney VR46) a 0.783 8. Jorge Martin (Esp/Prima Pramac Ducati) a 0.842 9. Alex Rins (Esp/Suzuki Ecstar) 0.843 10. Brad Binder (Rsa/Red Bull KTM) a 0.855 11. Miguel Oliveira (Por/Red Bull KTM) a 1.114 12. Takaaki Nakagami (Jap/LCR Honda) a1.205 13. Marc Márquez (Esp/Repsol Honda) Moto2 (12:20) 1. Augusto Fernández (Esp/Red Bull KTM) 1:51.888 2. Albert Arenas (Esp/Shimoko GASGAS) a 0.124 3. Jake Dixon (Gbr/Shimoko GASGAS Aspar)a 0.291 Alonso López (Esp/CAG Speed Up) a 0.382 5. Arón Canet (Esp/Flexbox HP40) a 0.386 Moto3 (11:00) 1. Izan Guevara (Esp/Autosolar GASGAS) 1'57.868 2. Ayumu Sasaki (Jap/Sterilgarda Max) 3. Daniel Holgado (Esp/Red Bull KTM Ajo) a 0.169 4. Tatsuki Suzuki (Jap/Leopard Racing) a 0.403 5. John McPhee (Gbr/Sterilgarda Max) a 0.428 Todas las carreras, en DAZN y Movistar

el de 2021. Bagnaia tuvo varios ceros que le llevaron a estar a 91 puntos del liderato, pero ahora suma con una facilidad asombrosa y los 30 de desventaja que todavía tiene parecen muy pocos si no hay un cambio de tendencia.

«Es frustrante ir detrás de Bagnaia y ver que pierdes ocho décimas por vuelta», decía Rins, lamentando que la Suzuki tampoco sea capaz de competir con la Ducati actual. En realidad nadie puede hacerlo. «Hay algunos que están volando», apuntaba Marc Márquez, que ayer volvió a su dura realidad y se quedó fuera de la Q2. «Es verdad que tuvimos mala suerte con las banderas amarillas al final, pero lo cierto es que nos faltaba la velocidad. Si eres rápido siempre tienes suerte y si no lo eres, siempre tienes mala suerte, que es lo que nos ha pasado», explicaba. En clave de título, Quartararo partirá sexto en parrilla y Aleix Espargaró cuarto. El de Aprilia necesita volver ya al podio y recortar puntos, pero hacerlo con Bagnaia parece complicado.

#### Toni Bou llega a los 32 títulos mundiales

R. D. MADRID

El rey del trial lo ha vuelto hacer. Otro año más Toni Bou ha firmado el doblete de títulos mundiales y ya van 16 consecutivos para llegar a las 32 coronas seguidas, algo nunca visto en cualquier especialidad deportiva. Después de que hace unas semanas consiguiera el Mundial indoor, ayer se hizo con el de al aire libre con su segundo puesto en la novena y penúltima prueba puntuable, disputada en la localidad italiana de Ponte di Legno. Bou sólo fue superado en Italia por el italiano Mateo Gattarola (Beta), pero sumó los puntos necesarios para asegurarse un nuevo título a falta de la carrera de cierre, que se disputa hoy en el mismo escenario.

El gran dominador ha ganado seis de las nueve carreras de este curso. Desde 2007 ha ganado todos los campeonatos del mundo en los que ha participado: 32 títulos individuales (16 al aire libre y 16 en pista cubierta), a los que hay que sumar también su participación en el equipo nacional en el Trial de las Naciones (campeonato del Mundo por equipos nacionales), en el que cuenta con otros 16 títulos.

El catalán se ha impuesto en un total de 131 de 237 carreras disputadas en TrialGP y 73 de 98 en X-Trial. Durante 16 años consecutivos no ha fallado a su doble cita con la gloria y parece que la cosa va para largo. Ayer acabó segundo con 41 puntos de penalización, ocho más que Gattarola. Completó el podio el también español Adam Raga (TRRS).

Hoy se cierra el Mundial, pero a Toni Bou le «sobra» la última cita. Después de alcanzar en 2021 los 30 títulos, ya avisó de que no tenía ninguna intención de parar. No se pone ningún límite y, a punto de cumplir los 36 años, tiene mucho tiempo por delante si las lesiones le respetan. Los 40 títulos son posibles.

## Lipedema: una enfermedad infradiagnosticada que afecta al 12% de las mujeres

El lipedema es una patología que fue reconocida por la OMS hace tan solo 4 años. Se trata de una enfermedad crónica, que afecta prácticamente solo a mujeres y que, actualmente, es una de las patologías más infradiagnosticadas en el sector de la medicina.

e estima que afecta entre el 12% y 18% de mujeres en el mundo, principalmente entre 35 y 45 años. A pesar de ser una enfermedad común, a menudo se diagnostica de manera incorrecta, puesto suele confundirse con otras patologías como obesidad, celulitis o linfedema.

Esta dificultad en el diagnóstico y las evidencias de un aumento significativo de los casos, hace importante generar conciencia sobre esta enfermedad, realizar investigaciones e identificar mejores métodos de diagnóstico para que las mujeres que sufren lipedema puedan beneficiarse de un tratamiento correcto.

Actualmente no tiene cura, pero existe un tratamiento quirúrgico efectivo que ofrece resultados óptimos, la liposucción WAL. En la clínica Dra. Brasó complementamos esta técnica con un tratamiento revolucionario que favorece la recuperación tras la intervención, con excelentes efectos antiinflamatorios y analgésicos.

#### ¿Qué es el lipedema?

El lipedema es una enfermedad crónica y progresiva que consiste en el depósito anormal de tejido adiposo subcutáneo en piernas, caderas, glúteos y, a veces, brazos, lo cual conduce a un aumento desproporcionado del volumen de las relacionado con la alimentación extremidades inferiores y superio- ni el estilo de vida, como ocurre res con relación a la parte superior del cuerpo; siempre sin comprometer pies, manos ni tronco.

Según la gravedad de la enfermedad, se clasifica en tres grados basados en la estructura del tejido y la textura de la piel:

- Grado I: la superficie de la piel es regular y blanda, aunque se pueden apreciar nódulos de grasa y las pacientes pueden presentar ya molestias, pesadez o, incluso, dolor.
- Grado II: la superficie de la piel es irregular y dura.
- Grado III: la superficie de la piel es adiposa, sobre todo, en caderas y tobillos, donde abundan nódulos de grasa de distinto tamaño.

El lipedema no tiene cura, genera un gran deterioro en la calidad de vida y requiere tratamientos de por vida.

#### ¿Cuáles son sus síntomas?

Podríamos resumir sus síntomas más habituales en los siguientes puntos:

- Desproporción entre extremidades y resto del cuerpo
- Manchas azuladas o moratones habituales
- Hinchazón en muslos, glúteos, rodillas y tobillos
- Dolor a la presión
- Sensación de pesadez en las piernas
- Falta de movilidad en grados avanzados

A medida que avanza la enfermedad, la pesadez en las piernas es mayor y las molestias al tacto se convierten en dolor, que puede afectar incluso estando en reposo. El lipedema puede ser motivo de baja laboral y puede tener un fuerte impacto emocional, causar frustración y restar calidad de vi-

#### ¿Cuáles son sus causas?

Se trata de una enfermedad escasamente conocida y de la que, actualmente, no se dispone de mucha información, no obstante, existen algunas causas en las que los especialistas coinciden.

Su origen no está directamente con la obesidad. Hay suficientes indicios para afirmar que el lipedema está estrechamente relacionado con los cambios hormonales femeninos, ya que la enfermedad suele desarrollarse en etapas clave de la mujer: comienza a aparecer en la pubertad y aumenta con los embarazos y la menopausia. También suele detectarse en mujeres que toman anticonceptivos estrogénicos o aquellas que han sufrido tumores hormonodependientes, como algunos cánceres de mama.

Del mismo modo, el componente genético también parece ser un factor clave considerando el lipedema una patología hereditaria.



Dra. Cristina Brasó, cirujana plástica especialista en liposucción WAL y en tratamientos

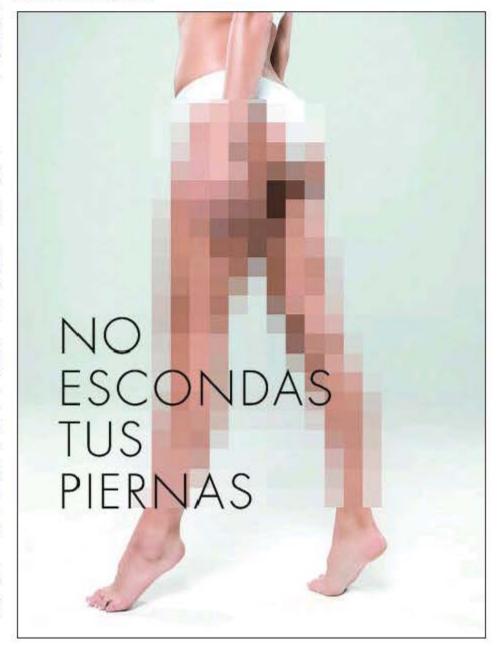

#### ¿Cuál es el tratamiento para pacientes con lipedema?

Actualmente, el tratamiento más efectivo para el lipedema es la liposucción asistida por pulverización de agua a presión suave (Water-Jet Assisted Liposuction/ WAL), que dista de una liposucción convencional y consiste en eliminar las células adiposas que causan la enfermedad.

Se trata de una cirugía compleja que requiere una alta especialización, pero mucho menos invasiva con los tejidos que la liposucción tradicional. Permite obtener unos resultados excelentes extrayendo hasta 2,5 litros de grasa por sesión. Esta técnica revolucionaria respeta los vasos linfáticos para reducir el volumen de grasa, retrasar la progresión, reducir el dolor y, en definitiva, mejorar la calidad de vida de las pacientes.

En la clínica Dra. Brasó somos de los pocos especialistas en España con experiencia en esta técnica y, por ello, damos un paso más implementando una terapia innovadora y complementaria a la liposucción WAL, el criocontraste

Esta terapia revolucionaria acelera el proceso de recuperación tras la intervención. Cuenta con resultados probados en el mundo de la medicina, el deporte, la estética y el bienestar, y consiste en exponer el cuerpo a temperaturas entre +80°C y -196°C durante tres minutos gracias al vapor frío que se desprende dentro de la cabina Cryosense®. Esta exposición favorece la liberación de endorfinas a las que se les atribuyen importantes efectos antiinflamatorios y analgésicos que estimulan nuestro sistema inmunológico.

La cabina Cryosense® con la que trabajamos en la clínica Dra Brasó, dispone de un programa específico que favorece la descongestión y reduce los edemas al estimular el flujo sanguíneo. El frío actúa sobre el cuerpo como un agente anestésico, aliviando y ayudando al sistema muscular.

Desde la clínica aseguramos que, gracias a la aplicación de este tratamiento complementario a la liposucción WAL, el proceso de recuperación tras la intervención es mucho más rápido.



doctorabraso.com



Mariano Ruiz Díez. MADRID

n las últimas horas en el vestuario de España Lorenzo Brown ha recibido un Master sobre todo lo que significa un España-Francia. Después de ganar a Alemania, el base deorigen estadounidense reconoció que no conocía mucho la rivalidad entre ambos países y que lo investigaría en el hotel. En cuanto se enteraron los compañeros le prepararon una sesión intensiva delo que supone el partido de hoy. Eso sí, con una premisa clara: llegados a este punto se trata de seguir compitiendo y seguir divirtiéndose. Por si uno de los héroes del torneo tenía alguna duda.

Siete años después de la última final (en Lille y ante Lituania con 80-63 para firmar el tercer oro, todos con Scariolo), España llega al día D como la selección más impactante del torneo. No contaba para nadie, afrontó la primera fase como un todo o nada y la resolu-

# España, a culminar una hazaña

 El impactante rendimiento de la selección en los días decisivos del torneo anula el favoritismo que podía tener Francia

ción de los cruces la ha convertido en un enemigo temible. Aquello que dijo Djordjevic en el Mundial de 2019 se ha estado repitiendo una y otra jornada en los corrillos del campeonato: «Siempre hacéis lo mismo cuando llega el final. A mínome podéis engañar». Por eso la reflexión de Scariolo: «Francia es un equipazo talentoso, atlético y será divertido enfrentarse a ellos. Habrá que ver cómo podemos seguir engañando al personal. Intentaremos inventarnos algo para poder competir».

Francia aterriza en el partido decisivo después de un viaje plagado de sobresaltos. Escapó del grupo de la muerte con la tercera plaza después de perder ante Alemania y Eslovenia. Lo que sucedió luego da para varias películas. Se topó con Turquía en octavos y dos errores desde la línea de tiros libres de Osman les permitieron forzar la prórroga para deshacerse delos otomanos. En cuartos la historia se repitió. Otra vez la estrella rival, en este caso Fontecchio, falló un par de lanzamientos libres.



Son un equipazo. A ver cómo podemos seguir engañando al personal», dice Scariolo Una nueva prórroga y vía libre para semifinales. En la lucha por las medallas no hubo nada de emoción porque Polonia apenas planteó resistencia.

Collet tiene de todo y en todas las posiciones. Heurtel, Fournier, Yabusele... y Rudy Gobert como jugador diferente. La estrella de los Jazz, además de ser uno de los jugadores mejor pagados de la NBA, es uno de los mejores defensores. Sus números en el torneo (13,6 puntos, 10 rebotes y 1,1 tapones) quizá no sean muy llamativos, pero su influencia en el juego es determinante. Willy Hernangómez no se ha encontrado con un enemigo de su talla en todo el campeonato. ¿Su punto débil? El cuidado del balón. La defensa de España está obligada a que las 17 pérdidas que promedian por partido se conviertan en un lastre insalvable.

El España-Francia se ha convertido en el gran clásico del baloncesto continental en el siglo XXI. Hubo un anticipo en la semifinal del Eurobasket de 1999, cuando el equipo que dirigía Lolo Sainz de-



Scariolo y sus jugadores están listos para la gran final

#### Programa

POctavos de final:
Alemania, 85-Montenegro, 79; Grecia, 94República Checa, 88;
España, 102-Lituania,
94; Finlandia, 94Croacia, 86; Eslovenia,
88-Bélgica, 72;
Ucrania, 86-Polonia,
94; Turquía, 86Francia, 87 y Serbia,
86-Italia, 94.

Cuartos de final: Alemania, 107-Grecia, 96; España, 100-Finlandia, 90; Eslovenia, 87-Polonia, 90 y Francia, 93-Italia, 85.

Semifinales: Alemania, 91-España, 96 y Polonia, 54-Francia, 95.

Frinal (20:30): España-Francia.

Tercer y cuarto puesto (17:15): Alemania-Polonia.

rrotó a los anfitriones en el Eurobasket para ganar la plata. Este siglo los galos se han convertido en la víctima preferida en la Edad de Oro del baloncesto español. «Tendría varias medallas más si no fuera por España», asumía el legendario Tony Parker. El actual seleccionador, Collet, lo tenía claro hace años: «La España de hoy es la Yugoslavia de los noventa».

Los cruces directos desde 2005 hasta 2016 han sido constantes. Para España, los peores recuerdos llegaron en el choque de cuartos del infausto Mundial de 2014 (52-65), en la lucha por el bronce en el Eurobasket de 2005 (68-98) y en la semifinal del Eurobasket de 2013 (72-75 en la prórroga en una España sin Navarro ni Pau). El resto solo han sido buenas noticias. Y eso incluye finales y semifinales de Eurobasket, eliminatorias directas en Juegos o Mundiales y la sensación para los galos de que cuando tenían un equipo para hacer algo grande siempre aparecían los mismos para estropearlo. Hoy se trata de que los novatos de España repitan la historia.

## Y el capitán alcanzó a Pau

Rudy sumará hoy su undécima medalla con España, igualando al mayor de los Gasol

M. Ruiz Díez. MADRID

Rudy Fernández está disfrutando del Eurobasket como si fuera la primera vez. «Es que este grupo es una pasada y me lo estoy pasando muy bien tanto dentro como fuera de la pista, pero si hasta Lorenzo Brown ya juega a la pocha», asegura el capitán, que con 37 años va a vivir su quinta final de un Eurobasket en busca del que sería su cuarto oro. Hasta ahora solo perdió una, la de 2007 que se disputó en Madrid. En las otras tres (2009, 2011 y 2015) acabó en lo más alto del podio. La medalla que sume hoy supondrá alcanzar los once metales que acumuló Pau Gasol en su carrera con la selección. Nadie con la masculina ha ganado más. Solo Laia Palau en la femenina supera a ambos con una docena de metales (tres oros, tres platas y seis bronces).

Rudy lleva toda la vida en la selección. Antes de renovar por una temporada más con el Real Madrid tenía clarísimo que iba a acudir a una nueva convocatoria del equipo nacional. Debutó con la absoluta en los Juegos de Atenas en 2004, pero tuvo que esperar dos años para estrenar su palmarés con España. Lo hizo en Saitama con el título de campeón del mundo en una selección que



Rudy es manteado por sus compañeros tras ganar a Alemania

Con 37 años va a vivir su quinta final de un Eurobasket en busca del cuarto título

dirigía Pepu Hernández. El capitán se ha colgado en 19 años como internacional cinco oros, cuatro platas y dos bronces. Las once medallas son: dos platas (2008y2012) yun bronce olímpicos (2016); dos oros mundiales (2006 y 2019); tres oros (2009, 2011 y 2015), una plata (2007) y un bronce (2013) europeos a la espera de lo que suceda en la final de hoy ante un viejo conocido, la Francia de Vincent Collet.



#### SORTEO DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022

SORTEO

Lista acumulada de las cantidades que han correspondido a los números premiados, clasificados por su cifra final



| S Á B                 | ADO                        | Diez series de 100.000 billetes cada una |                       |                               |                                | os premios caducan a los<br>tir del día siguiente al de | -                     | 107-294 1 1 107-2910 1 107-2910 1 107-2910 1 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 107-2910 2 |                     |  |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| O                     | 1                          | 2                                        | 3                     | 4                             | 5                              | 6                                                       | 7                     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9                   |  |
| lúmeros Euros/Billete | Números Euros/Billete      | Números Euros/Billete                    | Números Euros/Billete | Números Euros/Billete         | Números Euros/Billete          | Números Euros/Billete                                   | Números Euros/Billete | Números Euros/Billete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Números Euros/Bille |  |
| 32600300              | 32601360                   | 32602300                                 | 32603300              | 32604360                      | 32605300                       | 32606360                                                | 32607 300             | 32608300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 32609300            |  |
| 32610 10.300          | 32611600.000               | 3261210.300                              | 32613300              | 32614480                      | 32615300                       | 32616360                                                | 32617300              | 32618300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 32619420            |  |
| 32620300              | 32621360                   | 32622300                                 | 32623300              | 32624360                      | 32625300                       | 32626360                                                | 32627 300             | 32628300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 32629300            |  |
| 32630300              | 32631360                   | 32632300                                 | 32633300              | 32634360                      | 32635300                       | 32636360                                                | 32637 300             | 32638300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 32639300            |  |
| 32640300              | 32641360                   | 32642300                                 | 32643300              | 32644360                      | 32645300                       | 32646360                                                | 32647 300             | 32648300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 32649300            |  |
| 32650600              | 32651360                   | 32652300                                 | 32653300              | 32654360                      | 32655300                       | 32656360                                                | 32657 300             | 32658300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 32659300            |  |
| 32660300              | 32661480                   | 32662300                                 | 32663300              | 32664360                      | 32665300                       | 32666480                                                | 32667 300             | 32668300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 32669300            |  |
| 32670420              | 32671360                   | 32672300                                 | 32673300              | 32674480                      | 32675420                       | 32676360                                                | 32677 420             | 32678300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 32679300            |  |
| 32680300              | 32681360                   | 32682300                                 | 32683300              | 32684360                      | 32685300                       | 32686360                                                | 32687 300             | 32688300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 32689300            |  |
| 32690300              | 32691360                   | 32692300                                 | 32693300              | 32694360                      | 32695420                       | 32696360                                                | 32697 300             | 32698300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 32699300            |  |
| 56300300              | 56301360                   | 56302300                                 | 56303300              | 56304360                      | 56305300                       | 56306360                                                | 56307600              | 56308300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 56309300            |  |
| 56310300              | 56311480                   | 56312300                                 | 56313300              | 56314480                      | 56315300                       | 56316360                                                | 56317 300             | 56318300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 56319420            |  |
| 56320300              | 56321360                   | 56322300                                 | 56323300              | 56324360                      | 56325300                       | 56326360                                                | 56327 300             | 56328300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 56329300            |  |
| 56330300              | 56331360                   | 56332300                                 | 56333300              | 56334360                      | 56335300                       | 56336360                                                | 56337 300             | 56338300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5633930             |  |
| 56340300              | 56341360                   | 56342300                                 | 56343300              | 56344360                      | 56345300                       | 56346360                                                | 56347 300             | 56348300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5634930             |  |
| 56350300              | 56351360                   | 56352300                                 | 563535.840            | 56354120.060                  | 56355 5.840                    | 56356360                                                | 56357 300             | 56358300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 56359300            |  |
| 56360300              | 56361480                   | 56362300                                 | 56363300              | 56364360                      | 56365600                       | 56366480                                                | 56367 300             | 56368300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 56369300            |  |
| 56370420              | 56371360                   | 56372300                                 | 56373300              | 56374480                      | 56375420                       | 56376360                                                | 56377 420             | 56378300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 56379300            |  |
| 56380300              | 56381360                   | 56382300                                 | 56383300              | 56384360                      | 56385300                       | 56386360                                                | 56387300              | 56388300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 56389300            |  |
| 56390300              | 56391360                   | 56392300                                 | 56393300              | 56394360                      | 56395420                       | 56396360                                                | 56397 300             | 56398300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 56399300            |  |
| Terminaciones         | Terminaciones              | Terminaciones                            | Terminaciones         | Terminaciones                 | Terminaciones                  | Terminaciones                                           | Terminaciones         | Terminaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Terminaciones       |  |
| 650 300               | 611480                     | 402300                                   | 8893 1.500            | 8294 1.560                    | 365300                         | 74761.560                                               | 307300                | 838300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1809 1.500          |  |
| 70120                 | 11180                      |                                          |                       | 14180                         | 595420                         | 296360                                                  | 537300                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 079300              |  |
| 11                    | 61180                      |                                          |                       | 74180                         | 75120                          | 406360                                                  | 77120                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19 120              |  |
|                       | 160                        |                                          |                       | 460                           | 95120                          | 66180                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |  |
|                       | ALCONOMIC HOLD STATE STATE |                                          |                       | PLANTA DE PROPERTO DE DESENTE | Water and the transport to the | 660                                                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |  |

ESTE SORTEO PONE EN JUEGO 42.000.000 DE EUROS EN PREMIOS

CERTIFICACIONES

## Las Certificaciones Internacionales:

## puerta de entrada al empleo cualificado

El desempleo a nivel general en España junto con el desempleo juvenil y de recién titulados son enfoques prioritarios en las políticas públicas de recuperación y generación de empleo. España es el país con más paro de toda la Unión Europea, con un 12,48% de paro durante el segundo trimestre del año 2022.

egún la última encuesta de inserción laboral a 5 años que realiza el INE (Instituto Nacional de estadísticas), la tasa de paro cinco años después de titularse es del 8,0%. La tasa de paro en España en 2021 de los hombres menores de 25 años (34,1) es la más alta de todos los países de la UE-27 y superior al doble de la media de UE-27 (16,5). La de las mujeres es de 35,6 y ocupa el segundo lugar más alto, por debajo de Grecia (40,9) y más del doble de la media de UE-27 (16,7).

Esta situación se explica en parte por la eterna brecha formación/mercado. En efecto, la brecha entre las habilidades de los desempleados (desde los recién titulados hasta los desempleados de larga duración) y las necesidades del mercado están ampliamente reconocidas tanto por el sector empresarial como por las Universidades, que buscan reforzar cada año sus vínculos con el mercado laboral con el fin de facilitar la inserción de sus estudiantes.

Por un lado, los egresados universitarios suelen salir de sus estudios con conocimientos generales bastante teóricos, imprescindibles, pero no suficientes a la hora de desempeñarse en un trabajo en relación con sus estudios a nivel profesional. De ahí lo fundamental de realizar prácticas profesionales a lo largo de sus estudios. Por otro lado, parados de corta o larga duración Tasa de desempleo por países europeos en junio de 2022

se enfrentan a un mercado en constante v fulgurante evolución, la innovación tecnológica es tal que el profesional necesita renovar sus conocimientos de manera continua. Es una responsabilidad asumida por la empresa y el Estado, entre otras herramientas, FUNDAE (www.fundae.es) permite financiar formaciones de los trabajadores a través de las empresas. Y numerosos programas nacionales financian la formación de jóvenes menores de 30 años y desempleados, sin embargo, saber cómo posicionarse, qué formación especializada elegir no depende sólo de los centros de interés de cada uno sino de la demanda del sector empresarial. Y el sector empresarial busca personal cualificado, a través de estudios universitarios, pero también gracias a las Certificaciones internacio-

Muchas de estas Certificaciones no requieren experiencia previa en gestión de proyectos o servicios, o gestión ágil y permiten al certificado acercarse a la empresa de mane-

> ra muy eficiente dado que su certificación demuestra conocimientos muy especializados, actualizados, innova

dores y aplicables a un amplio panel de sectores profesionales.

Según el Talent Gap Report de 2021 del Project Management Institute (PMI), la economía global necesita 25 millones nuevos profesionales de proyectos para 2030. Para cerrar la brecha de talento, 2.3 millones de personas necesitarán ingresar a PMOE (Empleo orientado a la Dirección de Proyecto) cada año solo para mantenerse al día con la demanda: esto incluye a los gerentes de proyecto y a todos los agentes de cambio.

A medida que más y más industrias se vuelven orientadas a proyectos, las organizaciones necesitarán garantizar que sus empleados puedan adquirir las habilidades de gestión de proyectos que necesitan para triunfar.

Para el neófito, la gestión de proyectos y sus certificaciones internacionales, así como la formación en nuevas tecnologías constituyen un nuevo mundo, probablemente aterrador, pero no están solos en esta nueva aventura. Lo primero es ubicar qué formación y certificación corresponde a cada perfil y puede beneficiarle en su búsqueda de empleo, ambición profesional. Para ello, es imprescindible conseguir consejos de

profesionales con experiencia, es lo primero que ofrecemos en nuestra escuela, la Escuela Internacional de Gestión de Proyectos (www.eigp.es): hablamos con los interesados estudiando al detalle su perfil y necesidades con el fin de orientarle lo mejor posible. Ofrecemos las mejores garantías como Proveedor oficial educativo del PMI (ATP) para todas las formaciones relacionadas con el PMI, Centro acreditado por PeopleCert (ATO) para todas las formaciones relacionadas con Axelos, Centro

acreditado Scrum Manager y muchas más certificaciones garantizando la más alta calidad formativa en Gestión de Proyectos.

No sólo nuestra escuela EIGP (Escuela Internacional de Gestión de Proyectos) lleva 10 años de experiencia, sino que nuestro alumnado nos reconoce como uno de los mejores cada año a través del premio Cum Laude (EMagister). El Periódico La Razón nos premió el año pasado con el máximo galardón como mejor centro en formación de Dirección de Proyectos.

¡Lánzate y conviértete en un director de proyecto certificado!¡Acércate al mejor empleo de tu vida!









## UN NICHO DE OPORTUNIDADES GRACIAS A LAS CERTIFICACIONES

En EIGP estamos convencidos que es en esta evolución constante de los conocimientos tecnológicos y metodológicos que se puede y debe posicionar el desempleado, recién titulado o no. Si todos supieran la necesidad fundamental que tienen las empresas de muchísimos sectores de personal especializado detentor de Certificaciones reconocidas por la profesión a nivel nacional y a menudo internacional, irían de cabeza a formarse y prepararse para Certificaciones como PMP (Project Management Professional) del PMI, Prince 2 (Axelos), ITIL, Scrum Master, BIM, DevOps, Power BI etc.

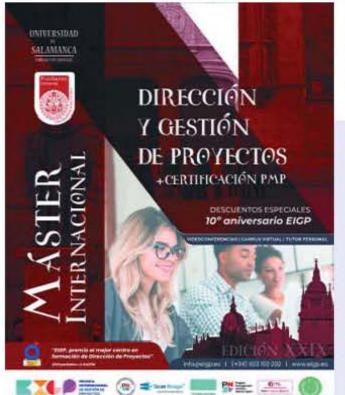



Iker Casillas es uno de los fichajes estrella de esta temporada en Televisión española

Gerardo Granda. MADRID

ran despliegue este miércoles en los cines Callao para presentar la nueva temporada de RTVE bajo el eslógan «RTVE, la que quieres», una extensión del lema creado en torno a la presidencia de José Manuel Pérez Tornero. Todos los rostros conocidos de La 1, La 2, Canal 24 Horas, Teledeporte y RTVE Play se dieron cita para conocer los proyectos por los que apuesta la Corporación para salvar una temporada en mínimos de audiencia.

El mes de agosto es una representación del momento por el que pasan las cadenas de RTVE. La 1 cerró agosto con un 8,1%, mínimo histórico junto a junio del pasado año, tras situarse varios días por debajo del 8%, y no funcionó ni «Mapi» (8,7% en su máximo). Las estrategias de la nueva presidencia siguen sin dar frutos, a pesar de que Pérez Tornero insiste en que hay que dar tiempo y que los sistemas actuales de medición no sirven. Las medidas tomadas pasan por demasiados movimientos de caras y hacer cambios extraños con formatos que estaban consiguiendo buenos resultados de audiencia.

## RTVE apuesta por el entretenimiento para salvar las audiencias

La Corporación presentó temporada con nuevas series y concursos, y el fichaje de Xavier Sardá e Iker Casillas

Para este año, las apuestas que presentaron Rodrigo Vázquez («El cazador»); Gemma Nierga («Café de ideas») y María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, empiezan con un fichaje estrella, el de Iker Casillas como comentarista del Mundial de Qatar, que tendrá lugar entre noviembre y diciembre y que aseguran buenas audiencias, e importante inversión realizada para ofrecer los partidos de la selección española de fútbol los próximos cuatro años. También es un acierto la segunda edición del Benidorm Fest, que ha conseguido recuperar la ilusión por el Festival

de Eurovisión, además teniendo en cuenta la actuación de Chanel. La nueva edición regresará con un programa diario en el access prime time en la semana del certamen y una gala especial para esta Navidad.

Cuatro apuestas por el entretenimiento son, en La 1, «La gran confusión», con Xavier Sardá, el concurso «El comodín de La 1» con Aitor Albizua, «Dúos increíbles, presentado por Juany Medio, y en La 2 «Culturas2» con Paula Saiz Pardo. El presidente de RTVE, encargado de abrir la presentación, señaló sus grandes objetivos para esta nueva etapa: «Me gustaría que la cadena de la alegría de vivir fuera La 1; La 2 la de la inspiración y la cultura; el Canal 24 horas el pulso de la vida y la actualidad; y Teledeporte tiene que ser como Casillas, como todos aquellos que ganan sin hacer trampas, la cadena de la salud y la vida; abierta a los colaboradores, al talento...».

Los confusos movimientos de programación obedecen, entre otras cosas, a la sustitución de Ana Blanco que deja de presentar la primera edición para conducir un nuevo espacio informativo. Tomará el relevo Alejandra Herranz, con Ana Ibáñez en los Deportes. También la llegada de «Hablando claro», con Lourdes Maldonado y Marc Calderó, que han desplazado el «Corazón» de Anne Igartiburu al fin de semana. La Corporación seguirá confiando en varias de sus bazas: «MasterChef Celebrity» y sus dos spin offs, aunque la edición de famosos ha vuelto marcando mínimo histórico (15.4%), «Viaje al centro de la tierra», casi una serie deculto; «Lazos de sangre» (5.6%); José Mota en Fin de año, «Cine de barrio», «Versión Española», «Historia de nuestro cine» o «Días de cine». En series, propuestas como «Fuerza de paz», «Sin límites», «Los pacientes del doctor García», «Crossfire», «La Caza. Guadiana» o la tercera temporada de «HIT».

#### Úrsula Corberó y Quim Gutiérrez en la nueva serie de Netflix

L. R. C. MADRID

Netflixha anunciado hoyel inicio de rodaje de «El cuerpo en llamas», la nueva miniserie de Netflix inspirada en hechos reales y protagonizada por Úrsula Corberó y Quim Gutiérrez entre otros.

La miniserie, que Arcadia Motion Pictures produce para Netflix, está inspirada en el crimen que tuvo lugar en 2017, cuando un hombre apareció calcinado en el pantano de Foix, en la provincia de Barcelona. La investigación del homicidio sacó a la luz una red de relaciones tóxicas, engaños, escándalos sexuales y violencia entre varios agentes policiales de Barcelona. Úrsula Corberó (La casa de papel) y Quim Gutiérrez (Amor de madre) interpretan a Rosa y Albert, los dos agentes de policía protagonistas de esta historia, y completan el reparto José Manuel Poga (La casa de papel), Isak Férriz (Bajocero) y Eva Llorach (Quién te cantará) entre otros. «El cuerpo en llamas» está dirigida por Jorge Torregrossa (Fariña, Intimidad), quien ejerce también de productor ejecutivo, y Laura Mañá (Un novio para mi mujer) y escrita por Laura Sarmiento (Intimidad, Matadero). La miniserie comenzará su rodaje el 19 de septiembre y se desarrollará durante varias semanas en

Barcelona y otros municipios. Según la plataforma la trama partedemayo de 2017. El cadáver de un hombre aparece calcinado en el interior de un coche en el pantano de Foix, en Barcelona. Se trata de Pedro (José Manuel Poga), un agente policial. El suceso despierta rápidamente el interés de la opinión pública, y más a medida que la investigación va revelando una red de relaciones tóxicas, engaños, violencia y escándalos sexuales que involucran a Pedro y dos de sus compañeros policías: su pareja Rosa (Úrsula Corberó) y el exnovio de ésta, Albert (Quim Gutiérrez).

#### LA 1

09:35 Vuelvo a empezar. 10:30 Campeonato del Mundo MotoGP. Gran Premio Animoca

Brands de Aragón. 15:00 Telediario 1. Espacio

dedicado a la información de actualidad nacional, internacional y deportiva. 16.00 Sesión de tarde. «Sin

compromisos». 17.30 Sesión de tarde. «Luna de

miel en el Báltico». 19.00 Sesión de tarde. «Hanna Hellmann - La llamada de las montañas».

20:30 Aguí la Tierra. 21:00 Telediario 2.

22.00 La película de la semana. «The Equalizer II».

23:55 En portada. 00:45 Cine. «Banderas de

nuestros padres». 02:45 Noticias 24 horas.

#### LA2

11:30 Pueblo de Dios. 11:55 Saber vivir. 12:55 La 2 express.

13:00 Flash moda. 13:30 Grandes viajes ferroviarios por Australia.

14:30 La 2 express. 14:40 Atlántico.

15:35 Saber y ganar fin de semana.

16.20 Grandes documentales. 18.50 El documental de La 2.

19:45 Sin equipaje. 20.10 Atlántico.

22:00 Premio Donostia. 22.15 Versión española. «Rifkin's Festival».

00:20 Cine. «La doncella». 02.35 Documaster.

05:10 La aventura del saber.

#### ANTENA 3

06.45 Pelopicopata 08:15 Los más...

10:00 Centímetros cúbicos. Con Javier Reyero. 10.35 La Voz Kids: grandes

momentos 13:20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano.

13:50 La ruleta de la suerte. Concurso con Jorge Fernández.

15:00 Antena 3 Noticias 1. Con Matías Prats y Mónica Carrillo.

15:45 Deportes. Espacio dedicado a la información de actualidad deportiva. Con Rocío Martínez, Angie Rigueiro y Alba Dueñas.

15:55 El tiempo. 16.00 Multicine. «Amor del pasado».

17.50 Multicine. «La novia perfecta».

19.30 Multicine. «Campanas de Molly White, una

profesora de gimnasia y fotógrafa de bodas, se va a casa pero por un error en la fecha la pareja tiene que organizar la boda en solo seis semanas.

21:00 Antena 3 Noticias 2. 21:45 Deportes. Con Rocío Martínez, Angie Rigueiro y Alba Dueñas.

21:55 El tiempo. 22.10 Infiel. 02:30 Live Casino.

Concurso nocturno para que los espectadores puedan jugar como si estuvieran en el casino desde casa.

#### LA SEXTA

06.45 Bestial.

08:30 ¿Qué me pasa, doctor? Con Bartolomé Beltrán.

09:45 Zapeando. Con Dani Mateo. Con la colaboración de Miki Nadal, Lorena Castell, Quique Peinado, Cristina Pedroche y Valeria Ros.

11:20 Equipo de investigación. Programa de investigación en el que, a través de reportajes monográficos, se tratan temas de actualidad en

profundidad. 14:00 La Sexta noticias 1ª edición. Con Cristina Villanueva.

15:00 La Sexta deportes. Con María Martínez.

15:15 La Sexta meteo. 15:30 La Roca.

Con Nuria Roca, Con la colaboración de Juan del Val. Sara Ramos, Nacho García, Berni Barrachina y Gonzalo Miró.

20:00 La Sexta noticias 2ª edición.

Con Cristina Villanueva. 20:45 La Sexta meteo. 20:55 La Sexta deportes. Con María Martínez.

21:30 Cine, «John Rabe». John Rabe era un hombre de negocios alemán que tenía contactos con el gobierno nazi. Sin embargo, tras la invasión de China por los japoneses, libró de la muerte a más de 200.000 chinos durante la

masacre de Nanking.

01:00 Encarcelados. 02:15 Pokerstars.

#### NEOX

07.00 Neox Kidz. 09.40 Madres forzosas. 12.15 Los Simpson, Los Simpson son una peculiar familia norteamericana de clase media. Homer y Marge son los padres de tres niños adorables: Bart, Lisa y Maggie.

15:35 Cine. «La última fortaleza». 18:10 Cine, «16 calles».

20:05 Cine. «The Contract». 22:00 Cine. «Fugitivos encadenados».

00:00 Cine. «Muerte a Salazar».

01.45 Padre de familia.

#### NOVA

08:10 Joyas TV. 09:30 La tienda de Galería del Coleccionista. 10.20 Rescate en los Alpes.

Los miembros del equipo alemán de rescate de montaña se enfrentan a múltiples emergencias en las alturas.

12.05 Doctor en los Alpes 16.00 Doctora en el Zoo. 20.00 Crimen en los Alpes.

02.25 Vera. 05.20 Minutos musicales

06:15 Las noticias de la mañana.

#### MEGA

08:40 Crea lectura. 08.55 Megaestructuras. 11.20 ¿Quién da más?

16.00 Pesadilla en la cocina 23:00 El chiringuito: la hora antes.

El Chiringuito de Jugones. Con Josep Pedrerol.

02:45 Live Casino.

#### CUATRO

07.40 Malas pulgas

09:40 lumiuky. 09:45 Especial Callejeros viajeros.

10:25 Callejeros viajeros.

11:20 Viajeros Cuatro. 12:00 Planes gourmet.

12:40 Viajeros Cuatro. 14:00 Cuatro al día.

14:40 Noticias Deportes Cuatro.

15:00 El tiempo.

15:10 Callejeros viajeros. 15.40 Home cinema. «Hotel Bombay».

18.00 Home cinema. «Testigo protegido».

19:55 Cuatro al día.

20:40 Noticias Deportes Cuatro.

21:00 El tiempo. 21:10 First Dates.

22.30 Cuarto milenio 02:15 The Game Show.

03:05 En el punto de mira.

04:00 Puro Cuatro.

#### TELECINCO

06:45 I love TV: lo meior. 07:50 Mejor Ilama a Kiko.

08.25 Got Talent España. Momentazos

13:20 Socialité.

Con María Patiño y Nuria Marín.

15:00 Informativos Telecinco. 15:40 Deportes.

15:50 El tiempo.

16:00 Ya es verano. 20.00 Previo FIBA Eurobasket

2022 20:30 FIBA Eurobasket 2022.

España-Francia. 23:00 Pesadilla en el paraíso. El

debate. 02:00 Casino Gran Madrid

Online Show.

#### TELEMADRID

15:05 Deportes.

15:30 El tiempo.

15:40 Cine. «Ahora me ves II». 17:45 Cine. «Harry y Meghan: Un romance real».

19:35 Madrid directo. 20:30 Telenoticias.

21:00 Deportes. 21:05 El tiempo.

02:20 Abran fuego.

21:10 Cámara Real. 21:50 Ruta 179.

01:15 La vuelta al cole.

#### TRECE

14:30 Trece noticias fin de semana.

15.00 Viva el cine español. «El padre Coplillas». 16.40 Viva el cine español.

«El emigrante». 18:45 Cine. «Le seguían

llamando Trinidad». 20:30 Trece noticias fin de semana.

21:00 Código Samboal. 00:00 Cine. «Origen». 02:30 Teletienda.

#### #O

15:35 Cine. «Superagente Makey». 17:09 Cine. «Los padres de

ella». 18:55 Rojo Caramelo. 19:23 Ilustres ignorantes.

20:03 Cinco tenedores. 21:01 Isabel II: madre y monarca. 22:00 Milá y Levy.

23:00 Martínez y Hermanos. 23:53 Festival de San

00.02 Los Windsor: una historia

#### FOX

06.46 CSI Las Vegas.

09.12 Shin Chan. 11.46 Los Simpson. 15:24 Cine. «Transformers».

17:42 Cine. «Transformers: La venganza de los caídos».

20:07 Cine. «Transformers: El lado oscuro de la Luna». 22:34 Cine. «Transformers: La

era de la extinción». 01:13 Cine, «Transformers: El

último caballero». 03.33 CSI Las Vegas.

#### TNT

07:36 Robot Chicken.

**07.47** Friends. 11.39 The Big Bang Theory.

15:58 Cine. «Pasajero 57». 17:23 Cine. «Harry Potter y el

prisionero de Azkabán». 19:35 Cine. «Harry Potter y el

cáliz de fuego».

22:00 Cine. «Los tres mosqueteros».

23:45 Cine, «El caso Sloane». 01:53 Cine. «Alerta máxima».

03:28 Cine. «Alerta máxima II».

# MIONO

Sáb. 1 oct.

6 novillos de Fuente Ymbro

Alvaro Alarcón (mano a mano) Sobresaliente: Adrián Henche

Vie.7 oct. 🦱 Corrida de toros 6 toros de El Pilar

Diego Urdiales Juan Ortega Pablo Aguado

Sebastián.

de poder y escándalos.

Jue. 6 oct. 18:00 h Novillada picada 6 novillos de Valdellán

Yon Lamothe PRESENTACION Diego García Jorge Martinez

Dom. 9 oct. Corrida de toros 6 toros de Fuente Ymbro

Miguel Á. Perera Juan Leal **Alvaro Lorenzo** 

Mié. 12 oct. Corrida de toros - fuera abono -6 toros de Victoriano del Río Toros de Cortés

HISPANIDAD

Talavante **Roca Rey** Fco. de Manuel

WWW.LAS-VENTAS.COM CENTENARIO NACIMIENTO ANTIONI

Novillada picada

Víctor Hernández

Dom. 2 oct. 18:00 h Corrida de toros 6 toros de Adolfo Martín

Adrián de Torres Román Ángel Sánchez

Sáb. 8 oct. 🧷 18:00 h Corrida de toros 6 toros de Puerto San Lorenzo La Ventana del Puerto

Uceda Leal Morante de la Puebla Angel Téllez

**REMITIDO** 

ENTREVISTA Javier López Director general de Solulim

## "Los hábitos de higiene industrial generados por la pandemia han llegado para quedarse"

Camino de su primera década de vida, Solulim se ha convertido en una de las firmas de referencia dentro del sector de la higiene y la limpieza alimentaria. De todo ello hablamos en las siguientes líneas con Javier López Cortés, director general de la compañía.

#### ¿Cuándo nació Solulim?

La empresa se pudo en marcha en el año 2013. Lo hizo con la intención de ser un especialista en higiene y limpieza para la industria alimentaria. Esa vocación es la que hemos mantenido durante todos estos años y la que nos ha permitido contar con la confianza del sector.

#### ¿Solamente trabajan para el sector alimentario?

Nuestro foco es la industria de la alimentación, principalmente las empresas cárnicas, las panificadoras o las envasadoras de hortalizas y verduras, aunque tenemos la experiencia y la capacidad para ofrecer respuestas a cualquier otro segmento alimentario. No obstante, en los últimos años hemos recibido el interés de otros sectores, como el logístico, a quien damos servicio también sin perder de vista nuestra especialización.

#### ¿Cuál es la estructura de Solulim para llevar a cabo esa misión?

Nuestra sede se encuentra en Tarancón, en la provincia de Cuenca, y actualmente contamos con un equipo formado por unas 450 personas. Trabajamos en diversas comunidades autónomas, como Castilla y León, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Aragón o Andalucía. Y lo hacemos en estrecha colaboración con nuestros clientes, ya que nuestro personal trabaja de forma directa en sus instalaciones. Nuestro objetivo y el de todos nuestros colaboradores es aportar soluciones a los retos actuales del sector alimentario en un momento en que es imprescindible



ser competitivo y flexible y, al mismo tiempo, ofrecer calidad y seguridad alimentaria. En Solulim nos aseguramos de cubrir con nuestros servicios toda la cadena de valor desde principio a fin.

#### ¿Se traduce esa forma de trabajar en una clientela fiel?

Sin duda. Las empresas con las que trabajamos llevan con nosotros mucho tiempo. Piense que se trata de un servicio recurrente y periódico, que nuestro personal está in situ junto al cliente y que al tratarse de un aspecto crítico en un sector muy regulado, se valora mucho la calidad del servicio.

Para responder a ese nivel de exigencia, todos nuestros proyectos se hacen a medida de cada empresa, por lo que antes de empezar a trabajar estudiamos las instalaciones del cliente, conocemos sus necesidades y desarrollamos una respuesta pensada para optimizar sus procesos.

#### ¿Qué papel juega la innovación en un sector como este?

Para nosotros es fundamental. Tanto, que tenemos un departamento dedicado específicamente a la investigación y el desarrollo. Su trabajo se centra en avanzar en la automatización de algunos de nuestros procesos y en hacerindustria de la alimentación, principalmente las empresas cárnicas, las panificadoras o las envasadoras de hortalizas y verduras. Tenemos la experiencia y la capacidad"

"Nuestro foco es la

Solulim apuesta por la innovación y la sostenibilidad en los servicios de higiene, limpieza y desinfección para el sector alimentario

La empresa cuenta con una escuela propia de higienización donde su personal recibe formación continuada y conoce las últimas novedades

los más eficientes. Esto es fundamental siempre, pero más en momentos como el actual, donde los costes energéticos se han disparado. Nuestro equipo de I+D investiga en materia de ahorro de energía, pero también de agua, que al fin y al cabo es nuestra principal materia prima. Otro de los aspectos que cuidamos es la sostenibilidad. En este sentido, el área de investigación trabaja para minimizar el uso detergentes y productos químicos, ahondando así en el respeto al medio ambiente.

¿Es importante la formación de sus empleados en esta actividad? Es fundamental. De hecho, dada la ausencia de formación reglada en este campo, en su día apostamos por crear una escuela propia de higienización donde ofrecemos formación continuada a nuestros trabajadores para asegurar la máxima calidad en el servicio. De esta manera nos aseguramos de que todo nuestro personal está perfectamente formado en los protocolos y planes de higiene establecidos antes de prestar el servicio.

#### ¿Ha cambiado la pandemia la visión de la industria de la necesidad de higienizar?

Más que la visión de la industria -que conocía perfectamente esa necesidad-, lo que ha hecho la pandemia es visibilizarla entre el público. Todos hemos aprendido la importancia de una buena desinfección para evitar daños por virus o bacterias. Durante meses nos hemos desinfectado las manos varias veces al día y en los períodos más duros de pandemia, hemos desinfectado prácticamente todo. En aquella época fuimos declarados como servicio esencial y, de forma altruista, pusimos nuestro know how al servicio de los centros sanitarios, las parroquias, la Guardia Civil o cualquier organización que lo necesitara.

#### ¿Cuáles son los retos de futuro de la empresa?

Nuestra intención es continuar creciendo dentro del sector alimentario, donde creemos que hay todavía margen. La externalización de un servicio como el que ofrecemos aporta muchas ventajas a las empresas del sector, que pueden centrar sus recursos en el núcleo de su negocio y confiar a Solulim no solo las labores de higiene, limpieza y desinfección de sus instalaciones, sino también la capacidad de asesoramiento que nos confiere nuestro conocimiento del sector.

A nivel comercial, no descartamos a más largo plazo la internacionalización y estamos estudiando las posibilidades de comenzar en Portugal. No será inmediato, pero tenemos ese desafío en el punto de mira.

solulim.com



#### domingo, 18 de septiembre de 2022

ay que reconocer que la izquierda política y mediática es tan implacable como eficaz. Ahora tiene como enemigo público número uno al presidente del PP. Un error habitual del centro derecha es pensar que hay que ir en plan «buen rollo», para hacerse perdonar no ser progres. Es un complejo que arrastra desde la Transición y que ha afectado a UCD, AP y al PP. Es algo que siempre me ha resultado patético. Y la culminación de ello es cuando se han reivindicado a figuras como Azaña o se alardeaba de pasado comunista. Es algo que ellos nunca hacen. Desde el triunfo de la Revolución Rusa y el nacimiento de la URSS se conocen los crímenes brutales que han cometido los comunistas en todos los países que han gobernado. La propia utilización del lenguaje es una extensión de ese dominio que consiguen frente a sus rivales, porque todo se circunscribe a la propaganda. Una de las ventajas que han tenido comunistas y socialistas es un dominio de la profesión periodística que llega hasta nuestros días. Un periodista progre es alguien enrollado y comprometido que tiene bula, además, para ser sectario y fanático. En cambio, los de derechas son unos carcas.

Hace muchos años coincidía en ETB, la televisión pública vasca, con María Antonia Iglesias, que había sido la todopoderosa directora de informativos de TVE con el felipismo. Era una periodista comprometida con el PSOE. Era algo bien visto. Estábamos en el coche y me dijo «Paco, eres muy agradable y no pareces de derechas». Por supuesto, le contesté que lo era, porque nunca he tenido ningún complejo en esa materia. Al llegar a la tertulia, se había transformado de la compañera amable a una implacable y feroz izquierdista que tenía que arremeter contra mí, aunque tuviera razón. La gente de derechas a veces podemos tenerla. Cuando regresábamos al coche volvía a ser amable. Esa frase de «no pareces de derechas» la he escuchado muchas veces. Es una expresión de la pretendida superioridad moral de la izquierda. Nunca se la he reconocido en ninguna materia. No lo es en política, economía, cultura... Y, además, les gusta el dinero más que a nadie. La derecha política y los empresarios siempre son muy generosos con aquellos que les quieren destruir e, incluso, los tienen en nómina. La Historia nos demuestra que es una pauta de comportamiento que encontramos,

Sin Perdón

### La campaña contra Feijóo



Francisco Marhuenda

«Hasta hace poco, el líder gallego era un modelo de prudencia y rigor que contrastaba con Pablo Casado»

también, en los estadios previos a las dictaduras con el apoyo económico a comunistas, nacionalsocialistas y fascistas. El mundo está lleno de incautos que se consideran muy listos.

Feijóo es ahora el blanco de una de esas campañas que acostumbra a orquestar el PSOE con la ayuda de sus mariachis mediáticos para descalificar y destruir a sus rivales, así como conseguir la movilización de sus votantes. Lo intentan, aunque no siempre lo consiguen. Hasta hace poco, el líder gallego era un modelo de prudencia y rigor que contrastaba con Pablo Casado, que entonces era el malo oficial porque no se sometía a los dictados de La Moncloa. En este caso sí parecía de derechas y estaba acomplejado frente a Vox. A la izquierda nunca le importa la mentira o la manipulación. No era más que esto. Ahora le toca sufrir a Feijóo y han acuñado frases como «hay que sacarle de

su zona de confort» y que «no es muy trabajador». Esto lo dicen aquellos que ni siquiera fueron capaces de sacar una oposición y que sus papás se lo pagaron todo. No hay que esperar mucha coherencia.

La izquierda se envalentona con estas campañas y es bueno recordar cómo consiguieron derribar a Rajoy creando el clima para que no se pudiera votar a un partido corrupto. No dicen lo mismo con los ERE, que es uno de los mayores escándalos de corrupción y compra de votos de nuestra historia contemporánea. La noticia de la sentencia del Tribunal Supremo ha tenido un recorrido muy breve, porque no hay que incomodar al inquilino de La Moncloa. No hay duda de que utilizan con gran eficacia los resortes del poder. Es lo que ha sucedido con el asalto a Indra, que sirve para gratificar a Joseph Oughourlian por sus servicios al convertir al grupo Prisa, bajo la estrategia de Miguel Barroso, en el abanderado de la propaganda monclovita. No quiero imaginar qué diría la izquierda política y mediática si el PP hiciera algo así. Lo que admiro es que lo hacen con luces y taquígrafos. El descaro es absoluto y saben que no les producirá ningún desgaste, porque lo importante es favorecer a los amigos. En los próximos meses, la compañía recibirá jugosos contratos con la excusa de la OTAN.

Feijóo se tiene que acostumbrar a esta máquina de triturar que quiere impedir su victoria. En el paquete han incluido a empresarios y banqueros, que hasta hace poco eran muy queridos por el ala socialista del gobierno. La situación había llegado al extremo de que el primer funcionario de la CEOE, Antonio Garamendi, era lo más parecido a un ministro sin cartera. Era el interlocutor perfecto, porque se mostraba sumiso y entregado. A la gente de provincias siempre le ha impresionadola Villay Corte. Hay que tener presente la genial película «La escopeta nacional», de Berlanga. Garamendi quiere repetir como presidente de la patronal, que comporta un gran sueldo y poder. Es un chollo tan enorme que entiendo que no lo quiera perder. Por su parte, el líder popular debe aprovechar esta campaña en su contra. La última encuesta de Tezanos es la constatación de la desesperación de la izquierda política y mediática. Nadie se la cree, pero intentan sacarle provecho propagandístico atodo. Por ello, ha de estar orgulloso, porque el despliegue que harán hasta las generales demuestra que están muy preocupados y temen perder el poder.



Valencia, Teléf.: 963.52.49.77.

Teléf.: 954.36.77.00.

# ATUSALUD

A Tu Salud solo se vende con LA RAZÓN 18 de septiembre de 2022-N° 930



Las molestias constantes durante la regla pueden esconder enfermedades P. 6 Alzhéimer: los casos de demencia en España subirán un 83% en 2050 <sub>P.7</sub> Una mala salud mental aumenta el riesgo de padecer covid persistente P.9

Opinión

#### Opinión

#### El punto

#### Darias no puede dejar Sanidad para irse a Canarias

#### Sergio Alonso

osrumores de una posible marcha de Carolina Darias a Canarias conmotivo de las elecciones autonómicas y municipales del próximo año no constituyen una buena noticia para la Sanidad. En el caso hipotético de que se consumase la marcha de la canaria del Gobierno, el nuevo ocupante del cargo se convertiría en el ministro número 15 desde que se estrenara el siglo con Celia Villalobos al frente, y el quinto en una legislatura convulsa que ya ha visto pasar también a Carmen Montón, María Luisa Carcedo y Salvador Illa. Al Ministerio de Sanidad habría que irle llamando ya el Ministerio de las aves de paso, por la ininterrumpida e incomprensible sucesión de máximos altos cargos que se ha producido en su seno. En comparación con su antecesor, Darias puede ser considerada como una ministra excelsa. Es cierto que contribuye a ello el penoso bagaje del catalán en su travesía del desierto del primer año de pandemia, pero la canaria sobresale por sí misma porque ha sabido enfrentarse con templanza a momentos muy duros -desde la tercera a la séptima ola-y ejecutar a la perfección con la ayuda de la directora de la Agencia Española de Medicamentos, María Jesús Lamas, el proceso de vacunación. Sería una pena además que se marchara porque la actual ministra empieza a cogerle el pulso a un sector cuya letra pequeña desconocía. Con el paso de los meses ha ido aprendiendo los detalles y se ha librado del lastre que en forma de altos cargos le legó Salvador Illa. Hoy, la Dirección General de Ordenación Profesional funciona mucho mejor que en el pasado inmediato, ylomismova a ocurrir con la Dirección General de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia, puesto clave. Un relevo sería ahora muy dañino, aunque Silvia Calzón también esté preparada para ocupar el cargo si fuera finalmente la elegida.

#### El Semáforo



Juan Yermo

Director general de Farmaindustria

#### Más producción y mayor empleo de calidad en España

Con 173 plantas, la facturación de productos farmacéuticos desarrollados en España superará los 19.000 millones en 2022.



Juan Abarca

Presidente de HM Hospitales

#### Nace HM Eye Center centrado en salud ocular

**HM Hospitales** apuesta por la especialización en las patologías oftalmológicas con un nuevo centro dotado con tecnología de última generación.



Luis Martín

Cofundador de LUDA Partners

#### Reconoce la labor asistencial de las farmacias

«Farmacias Solidarias LUDA» distingue la función colaborativa de las boticas en la localización de medicamentos con problemas de suministro.



**Brent Saunders** 

Presidente de Allergan

#### Ante la Justicia por defectos en prótesis mamarias

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha emprendido acciones judiciales por daños ocasionados por sus prótesis mamarias.



Iñaki Orive

Pdte. de la Fundación Pequeño Deseo

#### • Une fuerzas con la Asociación Debra Piel de Mariposa

Ambas entidades han firmado un acuerdo de colaboración para ayudar a mejorar el estado anímico de los niños que sufren esta enfermedad sin cura.



Isabel Entero

Pdta. Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo

#### Firme apoyo a la investigación en Nefrología

Un jurado de gran prestigio ha fallado los premios anuales de la Fundación Renal, dedicados a promocionar el conocimiento en este campo.



M. Provencio

Pdte. Grupo Español de Cáncer de Pulmón

#### Nuevo y merecido reconocimiento profesional

El prestigioso oncólogo especializado en cáncer de pulmón ha recibido esta semana la Cátedra de Medicina la Universidad Autónoma de Madrid.



Esteban Bravo

Director general de Cícero Comunicación

#### Dos décadas de liderazgo en comunicación sanitaria

La agencia Cícero Comunicación, fundada por Esteban Bravo y Fernando Gordón, celebra su 20 aniversario con el aval del trabajo bien hecho.

#### **Opinión**

#### ((Fracaso masivo)): con la pandemia

José A. Vera

nadie le debería pasar desapercibido el extenso informe hecho público esta semana por la prestigiosa revista «The Lancet», como consecuencia del trabajo realizado durante meses por su Comisión Covid-19 a propósito de la pandemia del SARS-CoV-2. Veintiocho expertos de primerísimo nivel internacional consideran que la

gestión de la enfermedad ha sido un fracaso en todos los ámbitos, con fallos imperdonables en prevención, transparencia, uso de recursos, salud pública, cooperación y solidaridad. La crítica es particularmente severa con los gobiernos, pero también de manera muy directa hacia la Organización Mundial de la Salud (OMS), que esta misma semana, por cierto, ha hecho saber que «el final de la pandemia está a la vista». La realidad es que la OMS ha estado dando bandazos desde el comienzo de los contagios, y que sus resoluciones contradictorias llevaron a la confusión a numerosos países, agravando una situación ya de por sí penosa en hospitales, residencias y hogares de todo el mundo. Razón por la que los expertos de «The Lancet» plantean reformary fortalecer la OMS, junto a sistemas de salud con más medios y una estrategia de vacunación coherente y actualizada. Con relación a España, remarca que nuestro Gobierno «no comunica bien».

## **ATUSALUD**

Sevilla, capital farmacéutica a nivel mundial

En buenas manos

#### Dr. Bartolomé Beltrán

evilla se convierte en la capital mundial de la farmacia, ya que celebra estos días de forma simultánea el 80º Congreso Mundial Farmacéutico, organizado por la Federación Farmacéutica Internacional (FIP), y el 22º Congreso Nacional, organizado por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España en colaboración con el Colegio de Farmacéuticos de Sevilla. Se trata del encuentro farmacéutico más grande del mundo al que se espera que acudan cerca de cinco mil boticarios de alrededor de cien países. Al celebrarse de manera conjunta, se realizará en una misma sede: el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (FIBES II).

Ambos congresos, que tienen un alto contenido científico, servirán para hacer un repaso del papel de la profesión durante la pandemia, un sector con una labor ejemplar que se volcó al máximo en la crisis sanitaria. En concreto, el evento mundial se estructurará a través de tres grandes bloques: no desaprovechar nunca una crisis, lecciones para hacer frente al futuro; la ciencia y las pruebas que respaldan la respuesta a la Covid-19; v cómo hacer frente a desafíos éticos nuevos y de carácter excepcional.

Por otra parte, el papel asistencial, social y la digitalización farmacéutica serán temas fundamentales que se abordarán en clave nacional, así como otros proyectos en los que se ha trabajado en los últimos años. Un total de 150 ponentes, 27 sesiones técnicas y 11 mesas de debate y redondas forman parte del completo programa del Congreso Nacional Farmacéutico.

Además, la cita servirá para mostrar al mundo el modelo asistencial de la farmacia española y cómo se ha convertido en un pilar fundamental en el sistema nacional de salud. Es lo que hay. Seguro.



Los medicamentos son salud. Curan, controlan la enfermedad o alargan la vida y mejoran su calidad. Detrás de ello están los profesionales de un gran sector industrial, potente dinamizador de la economía y fuente de empleo cualificado, que está, por encima de todo, comprometido con la salud de las personas, la innovación y el sistema sanitario

farmaindustria

QUIÉNES SOMOS

200

COMPAÑÍAS FARMACÉUTICAS EN ESPAÑA

(nacionales y multinacionales)

44.000

6.000 se dedican a I+D

UNIVERSITARIOS

TRABAJADORES

170.000 empleos indirectos/inducidos

#### EMPLEO INDEFINIDO

94%

Industria farmaceutica

Media de la economía española

53% son mujeres, el doble de la media de la industria

37%

999999999

de las nuevas contrataciones son de profesionales menores de 29 años

#### MOTOR ECONÓMICO

**PRODUCIMOS** 

15832 millones de euros (Datos INE 2019)

\* de toda la alta tecnología

17.076 20,4%\*
millones de euros

5.4% de todas las exportaciones españolas

#### LÍDERES EN INVESTIGACIÓN

#### A LA CABEZA DE LA INVERSIÓN EN I+D INDUSTRIAL





45,5%

de la inversión en I+D es en colaboración con centros de investigación y hospitales públicos y privados

#### APUESTA POR LA INVESTIGACIÓN DE EXCELENCIA

#### **PRECLÍNICA**

Programa Farma-Biotech (coordina laboratorios, pymes y equipos de investigación)

PROYECTOS ANALIZADOS

#### CLÍNICA

El Proyecto BEST (con 50 laboratorios, 51 hospitales, 13 CCAA y 6 grupos de investigación clínica independiente) ha promovido en una década:

4162 Ensayos clínicos 170.000 pacientes

#### COMPROMISO SOCIAL

#### Control deontológico y transparencia

El sector cuenta con un Sistema de Autorregulación que se sustenta en el Código de Buenas Prácticas de la Industria Farmacéutica. La Unidad de Supervisión Deontológica (USD) vela por su cumplimiento

La transparencia es uno de los principios fundamentales del Sistema de Autorregulación, que se materializa en hacer públicas:  Colaboraciones con organizaciones y profesionales sanitarios y organizaciones de pacientes

64%

- Mediaciones y resoluciones del Sistema de Autorregulación
- Evaluaciones de las reuniones científico-profesionales organizadas por terceros

#### Sostenibilidad ambiental

A través de la entidad **Sigre**, el sector impulsa un sistema de gestión que trata los residuos de medicamentos para minimizar su impacto ambiental y promueve medidas preventivas orientadas al **ecodiseño** y la **economía circular**:

- En 2021 se recicló el 68% de los materiales de envases recuperados en los 22.000 Puntos Sigre
- Las medidas de prevención han hecho que ya uno de cada tres envases de fármacos sea más ecológico, y en general son un 25% más ligeros

Las enfermedades de transmisión sexual repuntan tras la pandemia empujadas por el uso de aplicaciones de citas o el «chemsex»

La falta de miedo a las ETS y las

apps desbocan

los contagios

Eva S. Corada. MADRID

o dice la Organización Mundial de la Salud (OMS): cada día se producen más de un millón de enfermedades de transmisión sexual (ETS). una cifra que refleja un alarmante incremento de este tipo de infecciones hasta el punto de considerarlas como una de las prioridades sanitarias a nivel mundial. De hecho, en Europa son la segunda causa de enfermedad infecciosa, por detrás de las respiratorias.

Yes que, salvo el breve descenso procurado por el confinamiento

tras el estallido de la crisis del coronavirus, la cifras de contagios no paran de subir y subir, y sin tope a la vista. Una situación de la que España no se escapa y para la que tampoco hay una respuesta clara. Más bien, al contrario, las causas de este auge sin fin parecen ser múltiples y variadas.

Así lo entienden

los expertos consultados por ATU SALUD a este respecto que apuntan que, junto a la pérdida del miedo a enfermedades antaño temidas, la llegada de determinados fármacos (como la píldora del día después o la terapia pre-exposición, PreEP) o el auge de las aplicaciones de contactos, esta escalada sedebe, sobretodo, a un incremento de las prácticas de riesgo.

«Más que en relación con el aumento del uso de la píldora del día después, el aumento del diagnóstico de las ETS está en relación con

el incremento de unos hábitos sexuales menos seguros con relaciones sexuales sin la protección adecuada, siendo por tanto ambas consecuencia de esto último. En cuanto al motivo del crecimiento de este tipo de prácticas de riesgo se trata de algo multifactorial, si bien es cierto que una causa repetida muchas veces es la pérdida del miedo al VIH, lo cual ha jugado un factor importante, pero no es el único», señala Alejandro Conde, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y vocal de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria (Sempspgs).

«El desconocimiento de lo que

Cada día se producen más de un millón de infecciones sexuales Los expertos relacionan este auge con un aumento del número de parejas

> González del Castillo, coordinador del grupo de Infecciones en Urgencias de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Infurg-Semes), quien añade que «el aumento de contactos de carácter sexual a través de las nuevas tecnologías (apps, móviles, chats...) favorece las relaciones con parejas no conocidas o anónimas así como la posibilidad de tener relaciones con varias parejas de forma simultánea».

> Por su parte, Mar Vera, presidenta del Grupo de Estudio de Infec-

suponen las infecciones de transmisión sexual y la pérdida de miedo al VIH, junto con el incremento de las relaciones y parejas sexuales, pueden justificar este incremento. Muchos jóvenes no vivieron ni conocen las consecuencias del VIH en los años 80 y 90 y no lo sienten como una amenaza», coincide Juan

**TOTAL DE CASOS** NOTIFICADOS EN 2019 TASA POR 100.000 **HABITANTES** Infección 28,8 gonocócica Infección por 44,18 17.718 c. trachomatis PORCENTAJE 453 Linfogranuloma venéreo 01, Infección por C. Trachomatis 88,7 98,6 79,7 45.6 Linfogranuloma Infección gonocócica SITUACIÓN DE LAS ETS **EN ESPAÑA** En 2019 se notificaron más de **PUNTOS CLAVES** 36.000 diagnósticos AUMENTO EN JÓVENES MENORES DE 35 AÑOS observándose un aumento en todas ellas en los últimos años MAYOR AFECTACIÓN EN HOMBRES (excepto C. Trachomatis) INCREMENTO CONTINUO DE LAS TASAS Su incidencia ha aumentado especialmente entre los menores de 25 años % ANUAL DE CAMBIO Infección 2013-19 +25,2 gonocócica 2011-16 = 0.1Sífilis SITUACIÓN 2016-19 +18,4 **EN ESPAÑA (2019)** Infección Tasa por mil habitantes por C. 2016-19 +18,4 Trachomatis Infección por C. Trachomatis 30 Infección DISTRIBUCIÓN 20 gonocócica **POR EDADES** (en %) 10 Sífilis 37,2 Infección gonocócica 31,1 27,5 37,3 1995 15 '05 Sífilis 29,2 34,0 Infección por C. Trachomatis <20 años Linfogranuloma 20-24 años venéreo 25-34 años 35-44 años >45 años

Fuente: Unidad de vigilancia de VIH, ITS y hepatitis. Centro Nacional de Epidemiología-ISCIII, OMS

ATUSALUD 5 LA RAZÓN . Domingo. 18 de septiembre de 2022

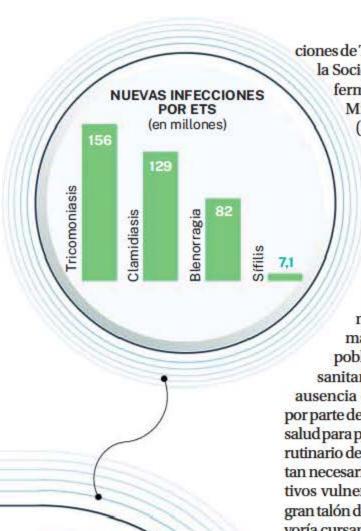

SITUACIÓN

**DELAS ETS** 

**EN EL MUNDO** 

1.000.000

374.000.000

de nuevas infecciones

en 2020

**TRATAMIENTOS** 

El VPH y la hepatitis B se pueden

Para el herpes y el VIH

hay vacunas experimentales

prevenir con vacunación

0000

Se curan con

antibióticos de

una sola dosis

atenuar la evolución pero

no las cura

Antivíricos para

BACTERIANAS

Clamidiosis

Blenorragia

PARASITARIA

Tricomoniasis

Sifilis

Herpes

Hepatitis B

de personas contraen una ITS

Cada día más de

ciones de Transmisión Sexual de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y

> Microbiología Clínica (Seimc), lo achaca a la reducción en la edad delaprimerarelación sexual; a hábitos tóxicos que alteran la percepción del riesgo y promocionan relaciones sexuales desprotegidas como «chemsex» v «slamming»; la falta de información y formación de la población general y de los

sanitarios en salud sexual y ausencia de recomendaciones por parte de los profesionales de la salud para promocionar el cribado rutinario de las diferentes ETS que tan necesario es en algunos colectivos vulnerables. «Y, además, el gran talón de Aquiles es que la mayoría cursan de forma asintomática, sobre todo en mujeres y aquellas de localización extragenital (faringe y recto)», añade.

#### Consecuencias

Como consecuencia de todo ello, además de este incremento de ETS otras secuelas para la salud son, «complicaciones clínicas derivadas de las infecciones; aumento de las cadenas de transmisión del VIHyotras ETS; aumento del riesgo de adquirir la infección por el VIH; la

Infección genital por el VHS

(herpes)

490

**NÚMERO DE PERSONAS** 

**INFECTADAS** 

(en millones)

**VPH** 

aparición de resistencias antimicrobianas por uso y abuso de antibióticos o la alteración de la microbiota», explica Vera.

Además de esto, las ETS, pueden ocasionar graves problemas de salud detipo cardiovas cularo mental. «Muchas cursan de manera asintomática o tienen un tratamiento eficaz. No obstante, existen infecciones, como la sífilis, que puede afectar a prácticamente cualquier órgano, ocasionando casos de ceguera, afectación del sistema nervioso en forma de neurosífilis, afectación renal, etc. No debemos olvidamos, por supuesto, de las graves complicaciones del sida, que sin

tratamiento a tiempo pueden La gonorrea es serletales. Enotros casos, pueden llela patología que varainfertilidad, el más ha crecido embarazo ectópidesde el año 2015: co, el cáncer de cérvixoproblemas un 729% de salud mental», añade Gómez del

«La sensación que Castillo. Y, ¿qué patolotenemos muchos gías son las que sanitarios es que más están subienseguirán do? La infección ascendiendo» gonocócica (gonorrea) ha sido la

que más ha crecido desde el año 2015: un 729%, si bien este aumento se puede generalizar a la totalidad de ETS. Este incremento ha sido, además, más pronunciado en hombres que en mujeres. (Ver gráfico)

«Existe una tendencia creciente delainfección gonocócica y de la sífilis, que se ha venido observando desde el

> inicio del siglo, y esta tendencia se está manteniendo. En el caso de la infección por Clamidia trachomatis también se observa una tendencia creciente durante el periodo analizado», señala Gómez del Castillo.

Toda esta situación

está propiciando lo que se denomi-

Y es que la infección por el VIH y las ETS están claramente interrelacionadas, compartiendo riesgos, incidenciaymecanismos de transmisión». Además, ha añadido que existe un importante solapamiento entre el VIH y otras ITS: el 28% de

> los hombres que tiene sexo con hombres diagnosticados de sífilis y el 15% de los pacientes de gonococia identificados en centros de ETS estaban coinfectados por el VIH. Algunas ITS, especialmente las ulcerativas, como la sífilis o el herpes genital elevan el riesgo de contraer o transmitir la infección por el

VIH», », continúa el coordinador de Infurg-Semes.

En cualquier caso, y como apunta Conde, «la principal solución consistiría en disminuir la prácticas sexuales de riesgo, ya bien sea en el punto de vista cualitativo (uso de protección), como cuantitativo (número de parejas sexuales). Por si vale de ejemplo, lo equivalente en el Covid sería la mascarilla y los grupos burbuja».

#### Sin tope

Las cifras, salvo el breve periodo de confinamiento, no paran de subir cada año. ¿Pueden estas seguir aumentando indefinidamente? «La sensación que tenemos muchos profesionales sanitarios es que seguirán ascendiendo las ETS, incrementándose las tasas en los próximos años. Si no se toman medidas preventivas», concluye Mar Vera.

#### nauna sindemia: la coexistencia en periodo y lugar de dos o más epidemias que comparten factores sociales, de tal modo que estas se retroalimentan entre sí y acaban interactuando y causando secuelas complejas. Nos referimos a este término para poner de relevancia la coexistencia del VIH con el resto de ETS.

José María Fernández-Rúa

> n el capítulo sanitario de las vacunas para otras enfermedades diferentes a la Covid-19, que origina SARS-CoV-2, en España se están registrando, hasta ahora, tres injusticias sociales. La primera de ellas tiene como protagonista a la vacuna para el virus del herpes zóster.

Opinión

Caleidoscopio

del herpes e

injusticia social

Vacuna

Si usted tiene más de 65 años v435 euros para comprar en su farmacia habitual este preparado, sin ninguna duda es un afortunado. Se trata de la vacuna «Shingrix», fabricada por la multinacional GSK, con una eficacia superior al 90%. Son dos dosis (217,52 euros cada una). De momento únicamente los colectivos de 65 y 80 años (en 2023 se vacunarán solo a los que cumplan estas edades, y así sucesivamente) pueden recibir este preparado gratis, fruto del acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Es un claro ejemplo de injusticia social. Hago un paréntesis para recordar que la «culebrilla» (el herpes zóster) es una erupción cutánea vesicante, muy dolorosa. Está causada por el virus varicella-zóster, de la familia de virus del herpes.

Otra cuestión similar es lo que acontece con la vacuna de la meningitis B. Se está vacunando gratis en Andalucía, Cataluña, Galicia, Castilla León y Canarias. Pero no en el resto de España. Es, cuando menos, extraño que el consenso con la vacuna del herpes zoster no se ha producido con el preparado de la meningitis B. De nuevo, injusticia social.

Y, todo esto, sin olvidar que hay otra situación incomprensible: actualmente hay tres comunidades autónomas que no vacunan con el preparado antigripal de alta carga en residencias de ancianos. Son Madrid, Cantabria y Navarra. Tercera injusticia social, de momento.

#### ¿Qué es el «chemsex»?

Hepatitis B

crónica

▶El «chemsex» es un fenómeno creciente, que se da básicamente en grandes ciudades, y que está asociado con prácticas de riesgo que pueden facilitar la transmisión del VIH y otras ETS. Se considera chemsex al uso intencionado de drogas, fundamentalmente de tipo estimulante y disociativas, para tener relaciones sexuales por un período largo

de tiempo (que puede durar desde varias horas hasta varios días). Cuando el uso de algunas de estas drogas se realiza de forma intravenosa recibe el nombre de «slamming». Según los expertos, en la actualidad esta práctica da lugar al aumento de riesgo de infecciones en proporciones similares a tiempos pasados, con la heroína.



## Dismenorrea: todo lo que hay detrás de una regla dolorosa

Las molestias constantes durante la menstruación pueden esconder enfermedades más graves como endometriosis, miomas, pólipos o problemas uterinos

#### Raquel Bonilla. MADRID

No es nada nuevo, pero la agenda política ha querido poner sobre la mesa uno de los problemas que acechan a algunas mujeres de manera mensual, que suele sufrirse en silencio y que puede llegar a lastrar la calidad de vida de quien lo padece de forma prolongada si no se le pone remedio.

Lo que se ha calificado como reglas dolorosas tiene nombre propio y se denomina dismenorrea. Eso sí, no todos los dolores menstruales pueden catalogarse así y los expertos advierten de que generalizar este problema puede llevar a la confusión de quienes lo padecen, restando importancia a una situación que, sin embargo, puede esconder tras de sí otras graves patologías, por lo que exige un diagnóstico eficaz. «Hay que distinguir entre las molestias asociadas a la regla, fruto de la liberación de prostaglandinas, de la dismenorrea. Esta última es un dolor creciente, que no desaparece al tomar antiinflamatorios, y que puede impedir hacer una vida normal», argumenta Mercedes Herrero, ginecóloga y sexóloga de Gine4 en HM Hospitales.

Pero ese diagnóstico eficaz no siempre resulta sencillo, pues suele ser complicado distinguir cuáles la línea roja que separa el dolor «normal» del patológico. En este sentido, Ignacio Brunel, especialista del Servicio de Obstetricia y Ginecología de Quirónsalud Málaga, advierte de que «el término dismenorrea, que se refiere a regla dolorosa, es muy difícil de medir de una manera objetiva. Tenemos cuestionarios y escalas de dolor, que pueden resultar muy útiles, sobre todo a la hora de intentar evaluar la respuesta a un determinado tratamiento. Uno de los instrumentos que más usamos es la escala EVA en la que la paciente puntúa el dolor que siente en una franja de 0 (nada de dolor) a 10 (el peor dolor imaginable)».

A pesar de esas herramientas, tal ycomo advierte, Brunel, «no existe un consenso en cuál es el límite en una escala para saber si debemos o no preocuparnos por la intensidad de esas molestias. De hecho, más que intensidad o la duración del dolor menstrual, lo que más nos guía hacia que nos encontramos con un verdadero problema de salud es el conocer cómo afecta la menstruación el día a día de nuestras pacientes, si ese dolor les permite ir a trabajar o a la universidad o salir a cenar o a tomar algo».

Las molestias menstruales se entienden como una circunstancia habitual a la que no se le suele dar importancia. Sin embargo, tal y como insiste José Carlos Vilches, especialista del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirónsalud Málaga, «cuando la mujertiene que hacer un parón en su vida cada mes porque tiene la menstruación, debemos pensar que probablemente existe alguna causa detrás de esto y debe ser estudiada y nunca normalizar estos

La endometriosis es la causa más común y afecta a cerca del 15% de las féminas en edad fértil

Hay mujeres que lo sufren desde hace 15 años porque creen que es algo normal, lamentan los médicos síntomas». Yasílo ratifica Herrero, quien añade que «en este segundo caso debemos descartar patologías orgánicas, como la endometriosis. Se calcula que entre el 6 y 10% de las mujeres tiene esta enfermedad, porcentaje que puede ascender hasta la mitad de las mujeres infértiles que tienen dolor pélvico. Además, es una patología con síntomas variables, ya que va generando sangrados internos en los ovarios, o en pequeños focos en la pelvis. Se van creando adherencias que producen dolor creciente coincidiendo con la regla». Y esa cifra puede ser incluso mayor, ya que, según la estimación de Orozco, «la endometriosis es una enfermedad muy frecuente que afecta a entre el 10 y el 15% de las mujeres en edad fértil».

#### Otras patologías

El mayor acceso a la información se ha transformado en un conocimiento más certero de estos problemas, lo que permite que cada vez se diagnostique antes y, por tanto, mejor. «Vamos viendo un incremento en las chicas jóvenes que nos consultan, lo que es primordial porque nos permite realizar un diagnóstico y abordaje precozreduciendo las complicaciones de esta enfermedad. No obstante, seguimos teniendo un porcentaje importante de pacientes que lleva 10 o 15 años con su dolor y no ha encontrado diagnóstico o respuesta a su problema, o peor aún, lo ha considerado normal», lamenta Vilches. Y esa consideración de «normal» puede resultar peligrosa, ya que, según los expertos, detrás de ese dolor, además de la endometriosis, pueden esconderse otras patologías más graves como pólipos en los ovarios, miomas, quistes o anomalías uterinas o cervicales.

#### Covid-19

#### Vacunarse tras la ovulación evita las alteraciones

Durante los momentos más tensos de la pandemia de la Covid-19 la Ciencia demostró que la vacuna frente al SARS-CoV-2 podía generar alteraciones en la duración o en el patrón de sangrado del ciclo menstrual de las mujeres que recibían la inoculación. Ahora, el análisis de más de 1.800 ciclos de 371 usuarias recogidos por una aplicación móvil ha permitido a investigadores del Instituto de Investigación de Inteligencia Artificial (IIIA-CSIC) liderar un estudio que muestra cómo la vacunación durante la fase lútea, es decir, después de la ovulación, podría evitar el incremento de la duración de la regla. Estas conclusiones se han obtenido en las vacunas de todas las marcas.

LA RAZÓN • Domingo. 18 de septiembre de 2022



Los pacientes reivindicarán el miércoles, con motivo del Día Mundial del Alzhéimer, que su voz sea escuchada. Quieren decidir sobre sus cuidados

## Los casos de demencia en España subirán un 83% en 2050

«Algunos médicos opinan que para qué diagnosticar si no se puede evitar» el alzhéimer, denuncia Ceafa con motivo del Día Mundial

#### Belén Tobalina. MADRID

La Confederación Española de Alzheimer yotras Demencias (Ceafa) y Alzheimer & Disease International avisan: los casos de demencia se van a triplicar en 2050 a nivel mundial. El dato proviene del estudio «Global Burden of Disease», en el que los autores hacen un pronóstico para 204 países. En concreto, estiman que el número de adultos de 40 años o más que viven con demencia se va casi a triplicar, al pasar de 57 millones de afectados en 2019 a 153 millones en 2050. En España, la estimación es que para mediados de siglo habrá un 83% más de afectados directos con demencia, al pasar de 826.686 casos en 2019 a 1.516.523. Unos datos a priori ya bajos, ya que, según las estimaciones de Ceafa, en la actualidad hay 1,2 millones de personas afectadas por alguna demencia en nuestro país, de las cuales entre un 9-13% tiene menos de 65 años.

La razón de este crecimiento a nivel mundial se debe al aumento de la población y al envejecimiento. Y no solo. Se podría estar subestimando la verdadera magnitud del problema, ya que la Covid-19 aumenta el riesgo de desarrollar demencia, sobre todo en el caso de los que pasaron la enfermedad más grave, según un estudio publicado en «The Lancet Psychiatry».

Un panorama desolador. Por eso desde Ceafa piden a la OMS y a los gobiernos que pongan en marcha urgentemente el apoyo necesario para quienes viven con demencia (ellos y sus familiares).

#### «Tardaron un año y medio en diagnosticarme»

Ildefonso Fernández, de 63 años y natural de La Rioja, sabe lo importante que es recibir tratamiento: «Me diagnosticaron alzhéimer un año y medio después de que fuera al médico. Se me cayó el mundo encima. Pensaba que en dos días no iba a conocer a nadie. Poniendo medidas y cogiéndola a tiempo la enfermedad evoluciona más lentamente. Por eso los pacientes con alzhéimer necesitamos que los médicos de primaria nos hagan las pruebas que tengan que hacer a los pacientes que acudimos con síntomas, y que se nos derive pronto al neurólogo. También pediría que nos dejen seguir trabajando, a los que así lo queramos, porque es importante mantenerse activo».

«Resulta imposible evitar ese incremento de casos, porque no se conocenni sus causas. Únicamente se puede luchar contra factores de riesgo modificables como la alimentación, el sedentarismo, etc. Y puede que el dato se quede hasta corto porque a la asociación están llegando cada vez más casos, ya que la covid supuso una ruptura de la rutina durante el aislamiento y porque estamos detectando pacientes que están sufriendo una evaluación más rápida de su enfermedad», explica Mariló Almagro, presidenta de Ceafa. ¿El motivo? «Que, pese a los esfuerzos, las terapias que han estado recibiendo no eran las de antes de la covid. No es lo mismo el trabajo virtual que el físico con los pacientes con alzhéimer», precisa.

La investigación para descubrir tratamientos efectivos contra la enfermedad también resulta crucial: «Es importante la apuesta por la investigación para detectar la enfermedad en fase asintomática y que los pacientes participen en programas no farmacológicos, como la terapia de reminiscencia, la fisioterapia, hacer actividades de la vida cotidiana, la musicoterapia, etc., ya que parece que ralentizan el desarrollo de la enfermedad», hace hincapié la experta.

Para ello resulta vital un diagnóstico precoz. Pero, ¿hemos recuperado las tasas que había antes de la covid? «No disponemos aún del dato. Parece que estamos volviendo a la situación previa, pero hay que tener en cuenta que las listas de espera para ser atendido por el neurólogo han aumentado notoriamente», incide Almagro.

A eso hay que añadir la inequidad según el Código Postal en el que uno viva. «En País Vasco y Navarra se diagnostica antes que en Andalucía o Canarias. Así, un paciente en Navarra puede tardar un parde meses en ser diagnosticado, mientras que en Andalucía hay provincias donde los pacientes esperan hasta dos años», asegura Almagro.

«Ese retraso se debe a que no siempre el médico de primaria deriva al especialista y se hace un embudo. Siguen faltando formación y herramientas porque algunos médicos siguen sosteniendo que "para qué diagnosticar si no se puede hacer nada"», denuncia la presidenta de Ceafa.

Lo que denota que quien lo dice no ha tenido un familiar con esta enfermedad porque la detección a tiempo permite al paciente recibir «tratamiento farmacológico, asistir a terapias y también planificar su vida familiar: quién me va a cuidar (que hasta ahora lo decidía el familiar) y en el caso de los pacientes que están cuidando a su nieto, por ejemplo, tener tiempo ayuda a afrontar la situación», incide.

#### «Estaría en una residencia»

Algo que sabe bien Joaquina García del Moral, de Granada: «Tuve suerte. Me diagnosticaron muy pronto. En dos semanas la neuróloga ya me estaba haciendo pruebas. Recuerdo que se me vino el mundo encima cuando me lo dijo. Al instante entré en un ensayo clínico con el que hoy es mi neurólogo. Para mí el diagnóstico temprano ha supuesto muchísimo. Sin él yo no estaría hablando contigo, estaría en una residencia. Para mí ha sido poder continuar con mi vida, poder ir a recoger a mis nietos al colegio... Hay que diagnosticar pronto para que podamos vivir y disfrutar de la vida».

También es necesaria una dotación presupuestaria contra el alzhéimer como mínimo digna. «Sabemos que según la OMS se invierte en alzhéimer la mitad que en alopecia. Se necesita una dotación en investigación adecuada, así como un presupuesto digno para el ámbito sanitario, socialy de apoyo directo a las familias». Una cuantía que podría estar «como mínimo en 250-300 millones de euros anuales para estos cuatro ámbitos», afirma Almagro.

Y urge, porque cuidar a un paciente con alzhéimer cuesta 32.000 euros al año entre costes directos eindirectos, de los cuales la familia soporta el 85%.

to del diagnóstico.

tiples tratadas en hospitales antes

de los 40 años, hasta el punto de que el riesgo se duplicó, y más de

40% de aumento del riesgo de párkinson. Sin embargo, no se observó

asociación para la ELA, indepen-

dientemente de la edad al momen-

## Vinculadas las infecciones graves con patologías neurodegenerativas

Pasar una severa infección urinaria o gastrointestinal podría aumentar el riesgo de alzhéimer o párkinson

#### Raquel Bonilla, MADRID

Después de estos dos años y medio de pandemia de la Covid-19 ya hemos aprendido, con creces, que los virus y las bacterias pueden tener consecuencias muy diversas en el organismo de una persona. De hecho, una hipótesis que cada vez gana más fuerza es que una infección vírica, bacteriana o incluso fúngica, podría estar detrás de algunos casos de enfermedades neurodegenerativas. Y esta teoría ha vuelto a quedar negro sobre blanco esta semana tras la publicación de un nuevo estudio en «PLOS Medicine» impulsado por investigadores del Instituto Karolinska, en Suecia.

En concreto, el nuevo trabajo apunta a que «las infecciones graves que necesitan un tratamiento especializado con atención hospitalaria durante las etapas tempranas y medianas de la vida se asocian con un mayor riesgo posterior de desarrollar patologías neurodegenerativas, en concreto las enfermedades de alzhéimery de párkinson, una vinculación que, sin embargo, no se ha visto en otras patologías como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA)», tal y como refleja la prepublicación.

De esta manera, según advierten los investigadores, los estudios experimentales en animales han sugerido que la infección juega un papel en el desarrollo de algunas enfermedades neurodegenerativas, pero lo cierto es que la evidencia de respaldo en humanos todavía resulta muy limitada. Así, en el nuevo estudio, los investigadores utilizaron datos de personas diagnosticadas con alzhéimer, párkinson y ELA entre 1970 y 2016 en Suecia, así como cinco controles emparejados por caso, todos identificados del Registro Nacional de Pacientes de Suecia. El análisis incluyó 291.941 casos de alzhéimer, casos de ELA. Pues bien, según las conclusiones obtenidas, «una infección grave, ya sea urinaria o gastrointestinal-porserlas más comunes-, que requirió tratamiento en el hospital cinco o más años antes del diagnóstico de la enfermedad neurodegenerativa, se asoció con un incremento del riesgo del 16% en alzhéimer y un 4% mayor de párkinson, con riesgos similares observados para infecciones bacterianas, virales y de otro tipo y para diferentes tipos de infección según el órgano afectado. Así, el mayor riesgo de enfermedad se observó en personas con infecciones múl-

# 103.919 casos de párkinson y 10.161

#### ¿Influye el contagio por Covid-19?

Desde el inicio de la pandemia, «cuando se describieron los primeros síntomas de anosmia (pérdida de gusto y olfato), la Ciencia puso en la diana la posibilidad de que pasar la infección por Covid-19 aumentara el riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas a largo plazo», recuerda Linazasoro. Sin embargo, «somos optimistas, ya que todo apunta a que, aunque pueda tener alguna vinculación, no sería determinante y no incrementaría el riesgo de demencias más allá de los dos dígitos», avanza Láinez.

Un factor precipitante Con estos datos sobre la mesa, cabe preguntarse la trascendencia que puede tener un trabajo de este tipo. «Este estudio destaca porque tiene un gran número de pacientes y cuenta con un largo periodo de seguimiento, lo que le otorga una gran trascendencia en cuanto a que los resultados pueden ser bastante fiables. Sin embargo, también analiza épocas diferentes, lo que puede hacer que surjan dudas», asegura José Miguel Láinez, presidente de la Sociedad Española de Neurología (SEN). Lo que sí corrobora es que «las

infecciones comunes podrían ser un factor de riesgo, sobre todo para casos de alzhéimery párkinson, en personas en las que estas patologías debutan antes de los 60 años, algo que puede resultar novedoso. Los datos son claros y demostrarían que hay un vínculo, aunque nos faltaría por saber la causa», afirma Láinez, quien añade que «probablemente podría estar relacionado con la posibilidad de que haya personas con predisposición a padecer estas enfermedades y que haya una infección que pueda desencadenar o inducir mecanismos inflamatorios o incluso algunos cambios inmunológicos. En este caso hablaríamos de que es un factor precipitante y no causal, pero faltaría mucho por demostrar».

Y es que, tal y como apunta Gurutz Linazasoro, neurólogo de la Policlínica Guipúzcoa, «los virus y las bacterias es algo que está en el foco de las investigaciones en este campo. Es algo que no descartamos, pero por ahora es difícil de demostrar, ya que las enfermedades neurodegenerativas son muy



Nuevos indicios apuntan a que los virus y las bacterias están detrás de algunas enfermedades neurológicas

#### LUDA Partners reconoce la labor asistencial de las farmacias

#### R. B. MADRID

La labor asistencial de las farmacias resulta imprescindible, tal y como se demostró en los peores momentos de la pandemia de la Covid-19. Sin embargo, eso solo ha sido la punta del iceberg de un trabajo que los farmacéuticos realizan de manera incansable desde hace décadas. Por ello, LUDA Partners, la red digital de farmacias que facilita la comunicación entre ellas para localizar medicamentos con problemas de suministro, presenta «Farmacias Solidarias LUDA», una iniciativa que tiene como objetivo reconocer la labor asistencial que las farmacias españolas realizan con sus pacientes, ayudándoles a localizar medicamentos que cuentan con problemas de suministro.

En esta acción solidaria, y totalmente gratuita, participan todas las farmacias adheridas a la red digital de LUDA Partners. Además, todas aquellas nuevas farmacias que decidan incorporarse al proyecto digital de LUDA coincidiendo con las semanas de desarrollo de «Farmacias Solidarias LUDA», del 19 de septiembre al 16 de noviembre, también podrán participar. Así, se contabilizará, a través

de la herramienta de LUDA Partners, el número total de pacientes ayudados entre todas las farmacias participantes.

Como broche final de esta iniciativa solidaria, LUDA, en nombre de todas las farmacias participantes y con el fin de reconocer íntegramente su trabajo, donará un euro por cada paciente ayudado a través de la herramienta en las citadas semanas, a la Fundación Aladina, cuya misión principal es acompañar y hacer felices a los niños enfermos de cáncer durante todo el proceso de la enfermedad. «Resulta imprescindible definir nuestros pasos mediante hechos, más que por bonitas palabras. Para nuestros farmacéuticos es esencial la labor asistencial, por lo que LUDA lo toma como un mandato y lo asume en su ADN como labor de responsabilidad social corporativa», reconoce Luis Martín Lázaro, cofundador de LUDA Partners.

LA RAZÓN • Domingo. 18 de septiembre de 2022

#### Raquel Bonilla. MADRID

La pandemia de la Covid-19 ha puesto «patas arriba» el mundo y, con él, ha trastocado la salud mental de gran parte de la población, una salud mental que, ya de por sí, estaba bastante deteriorada por culpa del estresante y exigente estilo de vida actual. Las cifras no dejan lugar a dudas, ya que la Organización Mundial de la Salud estima que más de 450 millones de personas en todo el mundo tienen algún problema relacionado con su salud mental. Y nuestro país no es ajeno a ello, pues se calcula que más de tres millones de españoles sufren ansiedad y otros tres millones padecen depresión.

Pues bien, ese incierto escenario se convierte en el caldo de cultivo perfecto para aumentar las probabilidades de sufrir covid persistente, según se desprende de un nuevo estudio elaborado por investigadores de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, y publicado hace unos días en la revista científica «JAMA Psychiatry».

#### Menor calidad de vida

En concreto, de las más de 54.000 personas analizadas, entre aquellas que reconocieron tener un malestar psicológico previo, como depresión, estrés, ansiedad cronificada o preocupación constante antes de infectarse por el SARS-CoV-2 se observó que presentaron hasta un 46% más de probabilidades de desarrollar covid prolongado a largo plazo, independientemente de otros factores de riesgo como el consumo de tabaco, el asma o su actividad física. Además, se observó que había entre un 15% yun 51% más de riesgo de sufrir un deterioro en la calidad de vida diaria provocado por la covid persistente. «La angustia se asoció más fuertemente con el desarrollo de covid prolongado que los factores de riesgo para la salud física como la obesidad, el asma y la hipertensión», asegura Siwen Wang, directora del estudio, mientras que Andrea Roberts, autora principal de la investigación, hace hincapié en que «hasta donde sabemos, este es el primer estudio prospectivo que muestra que una amplia gama de factores sociales y psicológicos también influyen en la larga duración de la covid».

En este sentido, Pilar Rodríguez Ledo, vicepresidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y presidenta de la Red Española de Investigación en Covid Persistente (REiCOP), se muestra cauta, ya que advierte de que «se trata de un es-

## Una mala salud mental aumenta el riesgo de covid persistente

El estrés y la ansiedad debilitan el sistema inmune y amplían las posibilidades de desarrollar secuelas a largo plazo

#### DOS PATOLOGÍAS QUE SE RETROALIMENTAN



Fuente: INE, Sociedad Española de Psiquiatría; Global Data Exchange; Janssen y Ministerio de Sanidad

tudio de datos poblacionales con información autocumplimentada, por lo que puede ser que aquellos que están afectados respondan más que los que no lo están, lo que podría implicar un sesgo de respuesta». Lo que sí parece estar claro es que en las consultas de salud mental sí se ha notado la vinculación entre ambas patologías. Así lo confirma, al menos, Sandra Rodríguez de Torres, psicóloga clínica, miembro de la Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes (Anpir) y directora de la clínica SRT psicología en Madrid, quien asegura que «a raíz de la pandemia, determinados grupos de personas han desarrollado un nivel de estrés y de ansiedad muy alto. Esto lo hemos visto, sobre todo, entre el personal sanitario, expuesto a un mayor riesgo de contagio, y también en personas con patologías previas, por lo que se han sen-

Los problemas psicológicos disparan hasta un 46% la probabilidad, según un estudio de Harvard

Hay evidencia científica de que la depresión debilita las defensas por culpa del cortisol pos sí se han visto cambios más significativos en su salud mental, pues su nivel de estrés y de ansiedad ha sido más alto y se ha mantenido de forma crónica durante más tiempo. Casualmente en estos grupos sí hemos visto más casos de covid persistente, pero es difícil relacionar si eso se debe al estado previo de ansiedad que han sufrido, tal y como apunta este nuevo estudio, o que se deba a una interacción entre los dos factores».

#### Inmunidad deteriorada

Uno de los argumentos que podría explicar la interacción entre estas dos patologías es que «se ha demostrado con estudios previos que una mala salud mental deteriora nuestro sistema inmune. Hay evidencia científica que relaciona el estrés, la ansiedad y la depresión con el debilitamiento de nuestras

defensas a través de la liberación de determinadas hormonas como el cortisol o la adrenalina, que se mantienen de una forma permanente en el flujo sanguíneo y merman el sistema inmune. Teniendo en cuenta esto, sí podríamos decir que la salud mental influye negativamente en el desarrollo de la covid persistente».

en el miedo paralizante

ante nuevas infeccio-

nes, lo que les lleva a

Rodríguez de Torres.

aislarse», explica

Ambas expertas coinciden en que la suma de estas dos enfermedades resulta dañina, pues Rodríguez Ledo reconoce que, «el hecho de tener una depresión o un estado anímico alterado puede condicionar a la forma de sentir los síntomas, empeorando la sensación de pérdida de calidad de vida. En cualquier caso, es fundamental trabajar en la uniformidad de los protocolos y hace falta mejorar los flujos asistenciales para que no exista inequidad en el abordaje de estos pacientes».

muchas personas que sufren covid persistente y que se ven muy limitadas en su día a día, condificultades para retomar su vida, lo que les crea ansiedad y depresión. Además, el hecho de que se trate de una enfermedad desconocida les genera gran incertidumbre, pues llegan desesperanzados por el peregrinaje de médicos, tristes y agotados por el detrimento de capacidades. En este caso trabajamos con ellos el duelo por la pérdida de su funcionalidad y les enseñamos estrategias para adaptarse a esta nueva vida en la que deben convivir con esos síntomas. Además, también intervenimos para evitar que caigan

El abordaje

psicológico de un desconocido

Ya sea por las conse-

cuencias de la pande-

mia o por las secuelas

Covid-19, lo cierto es

que las consultas de

psicología se han visto

los últimos meses. «Nos

desbordadas durante

encontramoscon

provocadas por la propia

#### La IA, indispensable para detectar el cáncer de páncreas

#### B. T. MADRID

A pesar de que el cáncer de páncreas no presenta una alta incidencia entre la población, sí tiene una alta mortalidad. En Europa se estima que presenta una incidencia de 78.000 casos nuevos cada año y en EE UU 32.000. En el momento del diagnóstico menos de un 20% de los pacientes serán susceptibles a que su tumor sea extraído dado el estado avanzado de la enfermedad. Tras la resección quirúrgica, la supervivencia suele ser de 10-20 meses. Según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), el cáncer de páncreas posee una supervivencia a cinco años del 8,6% en España, la más baja de todos los tumores comunes.

La detección temprana resulta esencial para mejorar el pronóstico, ya que este empeora notoriamente una vez que este tumor crece más de dos centímetros. La tomografía computarizada es el método clave para la detección del cáncer de páncreas, pero pasan por alto alrededor del 40% de los tumores de menos de dos centímetros.

Ante esta realidad, un equipo de investigadores de Taiwán ha concluido que la mejor herramienta para la detección es emplear un tipo de inteligencia artificial de aprendizaje profundo que permite «leer» las tomografías computarizadas.

Anteriormente los científicos demostraron que la herramienta podía distinguir con precisión el cáncer de páncreas del páncreas no canceroso. Sin embargo, ese estudio se basó en que los radiólogos identificaran manualmente el páncreas en imágenes, un proceso laborioso. Ahora los investigadores han logrado que esta misma tecnología identifique el páncreas automáticamente con unos resultados más que destacables: la herramienta logró una sensibilidad del 90% y una especificidad del 93% para distinguir el cáncer de páncreas de los controles en ese grupo. La sensibilidad para detectar cánceres de páncreas de menos de dos centímetros fue del 75%.



## La contaminación causa arritmias en adolescentes

#### B. Tobalina. MADRID

Cada minuto respiramos entre cinco y seis litros de aire. Pero, ¿qué ocurre si ese aire que respiramos está contaminado? Pues, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la contaminación atmosférica puede ser responsable del 25% de todas las muertes por cardiopatía isquémica y del

24% de los fallecimientos por accidentes cerebrovasculares. Esto se debe a que la contaminación afecta a la salud cardiovascular porque las partículas diminutas pasan al torrente sanguíneo y dañan las paredes interiores de los vasos sanguíneos, haciendo que se estrechen y endurezcan. La rigidez de los vasos puede favorecer un aumento de la presión arterial, y es más probable que se formen

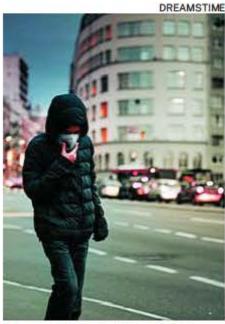

El corazón puede dejar de latir

trombos, lo que puede provocar un ataque al corazón o un accidente cerebrovascular.

Pero, ¿qué pasa en adolescentes? Pues que respirar partículas finas (PM2,5) puede desencadenar arritmias en adolescentes sanos y causar en los casos más extremos el fenómeno de muerte súbita. Así se desprende de un estudio publicado esta semana en «Journal of the American Heart Association». En concreto, los corazones de los adolescentes pueden dejar de latir dentro de las dos horas posteriores a la exposición a la contaminación del aire.

ATUSALUD 11

#### B. Tobalina. MADRID

Cada día se producen 17 incidentes por errores de medicación por cada 100 pacientes hospitalizados. El 48% son errores de dispensación, según el Estudio Nacional sobre los Efectos Adversos ligados a la Hospitalización. «Un problema antiguo, pero que sigue sin resolverse», explica el doctor Francisco José Sáez Martínez, responsable del Grupo de Trabajo de Cronicidad de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).

LA RAZÓN • Domingo. 18 de septiembre de 2022

Yurge, porque el uso inapropiado de medicamentos en los pacientes mayores tiene graves consecuencias en su salud, así como un aumento de costes en el SNS.

Ahora hay que sumar un problema creciente, como es «la falta de un historial compartido tanto para la Sanidad pública como para la privada. Esto debería habilitarse porque precisamente tras la covid, cada vez más ciudadanos acuden a la Sanidad privada para evitar las listas de espera. Y se necesita una historia conjunta, tal y como se lo hemos pedido al Ministerio de Sanidad», explica el doctor.

También apunta a ello Maribel Galvá, médica geriatra y tesorera de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), que señala que tampoco hay coordinación «de la medicación prescrita en el ámbito privado».

«Esta falta de coordinación supone un riesgo porque puede darse duplicidad de medicación de diferentes marcas, interacción entre fármacos que pueden causar efectos adversos o hacer que aumente el efecto de un medicamento y baje el de otro y hay veces que hay efectos adversos y se receta sobre estos síntomas causando la cascada de medicación», destaca Galvá, que incide en el problema de todos los fármacos no prescritos o de herboristería que pueden tener un efecto sobre las patologías del paciente.

Para tratar de prevenir el uso inadecuado de fármacos, están los criterios Stopp-Start, pero falta coordinación incluso en el sistema público. «No hay continuidad entre los diferentes servicios sanitarios del SNS. Y eso es porque no hay una historia clínica común a la que tenga acceso cada doctor. Tampoco hay coordinación con la farmacia comunitaria, por lo que la automedicación, por ejemplo un fármaco para evitar la diarrea o para bajar de peso, no aparece en el historial. Todo esto hace que en España el 30% de los pacientes mayores tenga fármacos contraindicados. Una realidad, por ejemplo una subida de tensión en un paciente que toma antiinflamatorios, por la que se producen el 10% de los ingresos hospitalarios», precisa el doctor Sáez.

«Y si bien -prosigue- hay autonomías, como Madrid o Andalucía, donde hay posibilidad de accederalhistorial yverlamedicación prescrita, sigue habiendo otras regiones, como Extremadura, Castilla-La Mancha o Castilla y León, donde esto no sucede».

«Algunas veces los medicamentos prescritos derivan de varios médicos y cada especialista hace prescripción de la patología que trata. El médico de cabecera es el que regula y controla. El problema es que a veces el paciente no va con regularidad al médico de cabecera», explica Galvá.

A ello hay que sumar un problema añadido, los blíster no acordes al número de pastillas que uno debería tomary que puede hacer que algunas personas se automediquen en otro momento o tomen de más.

«La falta

de coordinación

puede derivar

en duplicidad

de medicación»

Y es que el paciente debería tener acceso a su historial clínico con todos los medicamentos que le recetan y los no prescritos tanto en el SNS como en el privado, ya que

para algo son sus datos médicos, y poder acceder a ellos a través de internet, como sucede aunque solo en el caso de la Sanidad pública, «en Navarra y País Vasco», asegura el doctor Sáez.

El problema, como explica este doctor, es que «el Ministerio de Sanidad alega que la falta de una historia clínica común (del SNS) para todo el país es cosa de las autonomías, puesto que tienen las competencias sanitarias transferidas, pero puede ponerlo en común. Lo que no tiene sentido es que haya 17

sistemas de registro electrónico».

Se ha conseguido que si vives en Madrid y te vas de vacaciones a Valencia con la tarjeta sanitaria «puedas retirar un medicamento, pero ese médico de Gandía no sabe qué medicamentos tiene un paciente prescritos porque no lo ve». Ante esta realidad el doctor propone una medida similar a la instaurada en Reino Unido, como es una tarjeta electrónica con la

que se pueda acceder al historial clínico del paciente y en el que el farmacia comunitaria pueda meter en ese historial todos los fármacos con y sin receta para evitar ries-

gos». Y urge, porque «según un estudio pequeño realizado en 360 pacientes de Cataluña, los fármacos contraindicados ya suponen no el 10 sino el 14% de los ingresos hospitalarios», asegura doctor de la SEMG.

«No sabría decirte» si los problemas de fármacos potencialmente inadecuados es más prevalente, «pero se detecta más», dice Galvá.

En cambio, Remedios Martín Álvarez, presidenta de la Sociedad Española de Medicina de Familia yComunitaria (Semfyc), no considera que vaya a más. «Habrá que ver en un tiempo, pero según mi percepción este problema no va en aumento. La gente ha de saber que si te recetan algo nuevo hay que ir al médico de familia que valorará si ese medicamento es adecuado. Detrás de cada paciente hay un médico de familia y luego están los especialistas. Nosotros tenemos la historia clínica única que no está interoperable en todas las autonomías. Tenerla interoperable ayudaría, pero esto puede aún tardar mucho tiempo y a más largo plazo elfuturo ideal sería contar con una tarjeta sanitaria con un chip con toda la historia clínica», incide.

#### La receta para que el bebé deje de llorar



Cójale, camine y siéntese

Investigadores del Centro Riken para la Ciencia del Cerebro en Japón han publicado un estudio esta semana en «Current Biology» que da la receta científica que ayuda a los bebés a calmarse y dormir en la cama. Según los científicos la clave está en coger al bebé cuando llora y caminar cinco minutos. Sorprendentemente, este efecto no se notó cuando los bebés ya estaban tranquilos de antemano. Entre los bebés estudiados, todos habían dejado de llorar al final de la caminata de cinco minutos y tenían ritmos cardíacos reducidos, y aproximadamente la mitad estaba dormido. Transcurridos esos cinco minutos de caminata, hay que sentarse con el bebé unos ocho minutos antes de acostarlos. Aunque este procedimiento no aborda por qué algunos bebés lloran en exceso, ofrece una solución que puede ayudar a los padres de los recién nacidos.

#### 42.000 millones en errores

errores de medicación a nivel mundial se ha estimado en 42.000 millones de euros anuales, según informa la OMS. La pandemia ha agravado el riesgo de errores de medicación y los daños asociados, incide la OMS que, con motivo del Día Mundial de la Seguridad del Paciente, celebrado el pasado día 17, incide en la

necesidad de concienciar sobre este problema y adoptar medidas urgentes; implicar a las partes para prevenir los errores de medicación; empoderar a pacientes y familiares y ampliar el reto Medicación sin daño: reducir en un 50% los daños graves evitables relacionados con la medicación en todo el mundo entre 2017 y 2022.

## «Hay que dejar de recetar suplementos y fomentar el ejercicio y la dieta mediterránea»

B. T. MADRID

La mitad de los adultos mayores de 85 años vive con fragilidad. Con el fin de ahondar en medidas preventivas, un equipo de investigadores del Brigham and Women's Hospital examinó si los suplementos de vitamina D3 o los ácidos grasos omega-3 marinos reducen el riesgo de fragilidad. Para ello, analizaron los datos de estos suplementos en un ensayo clínico de más de 25.000 adultos. Los participantes completaron cuestionarios antes de que comenzara el ensayo, seis meses después yanualmente durante cinco años. La evaluación de la fragilidad incluyó medidas de función física, cognitiva, estado de ánimo y salud general. Los investigadores encontraron que ni la vitamina D 3 ni los suplementos de ácidos grasos

omega-3 tuvieron efecto alguno sobre las puntuaciones de fragilidad y concluyeron que estos resultados no respaldan el uso rutinario de estos suplementos para la prevención de la fragilidad en mayores sanos.

«Deberíamos considerar dejar de recetar píldoras innecesarias y promover hábitos de vida saludables: ejercicio regular y dieta mediterránea», recoge el estudio publicado en «JAMA Network Open».



Los suplementos, en entredicho

#### **Opinión**

El hospedaje del alma

Calambres en las piernas (II)

#### Dr. Enrique Puras Mallagray

eguimos analizando los tan comunes calambres nocturnos en las piernas, diciendo que suelen ser de inicio repentinoy de corta duración con una fuerte contracción muscular; también pueden ser causados por disminución del flujo sanguíneo en las extremidades inferiores debido a la obstrucción de los vasos sanguíneos.

Este dolor en las piernas suele aparecer después de caminar cierta distancia y se alivia con el descanso. Los pulsos en el pie están disminuidos. Cuando este proceso es grave, el dolor en el pie o la pierna puede o currir por la noche debido a la disminución del flujo sanguíneo cuando el sujeto esta acostado; este dolor puede aliviarse colgando la pierna o pie sobre el borde de la cama. Se requiere atención médica inmediata si un calambre en la pierna se vuelve particularmente severo, es persistente o es acompañado de un entumecimientorepentino, cambios en el color de la piel o cambios en la temperatura, cuando la extremidad está fría al tacto.

Aunque son raros, estos síntomas pueden indicar una pérdida repentina del flujo sanguíneo arterial. El primer paso en la evaluación de los calambres incluye una historia clínica detallada y examen físico, con una revisión de síntomas y factores de riesgo, así como medicamentos que puede estar contribuyendo a que se produzcan. Los análisis de sangre solo son necesarios en ciertos casos y puede incluir glucosa en sangre o hemoglobina glicosilada, hemograma completo, sodio, potasio, calcio, hierro, magnesio, creatinina (para controlar la función renal), y hormona estimulante de la tiroides para controlar la función tiroidea. Otras pruebas que evalúan los nervios serían la función muscular o el flujo de la sangre.

Enrique Puras Mallagray es cirujano vascular

## Las CAR-T, una esperanza en el Día Mundial del Linfoma

Los pacientes recuerdan que el tiempo es fundamental: algunos no lo tienen

E. S. C. MADRID

Aunque en el último año se han producido grandes progresos en el campo de las terapias avanzadas, es necesario abordar una serie de retos para que España siga disponiendo de los últimos avances terapéuticos para los pacientes con linfoma, como son las CAR-T. Esa ha sido la conclusión de los expertos reunidos con motivo del «III Encuentro Terapias Avanzadas. 3 años de CAR-T en España» organizado por Gilead en el Senado coincidiendo con el Día Mundial del Linfoma.

Y es que tres años después de la llegada de las CAR-T, y cuando se van a cumplir cuatro desde la puesta en marcha del exitoso Plan de Abordaje de las Terapias Avanzadas en el Sistema Nacional de Salud, estos tratamientos se encuentran en un momento clave y en plena expansión. Muestra de ello es que en junio, Sanidad anunciaba la incorporación de 14 nuevos centros hospitalarios, más uno exclusivamente para el abordaje pediátrico, a la red de terapias avanzadas en el Sistema Nacional de Salud.

Pero es necesario aprovechar su potencial en nuevas indicaciones e identificar de forma temprana a pacientes candidatos. Como recuerda Begoña Barragán, presidenta de (AEAL), «estas terapias avanzadas ofrecen a los pacientes nuevas posibilidades en una fase de la enfermedad en la que ya no hay otra alternativa de tratamiento. Tenemos que trabajar para que el acceso llegue a tiempo a todos aquellos pacientes que tengan indicación para recibirlas. No podemos olvidar que el tiempo es un factor fundamental, algunos pacientes no lo tienen y no pueden llegar a ser tratados».

«Así, pues, la designación de nuevos centros adicionales anunciada en junio es una magnífica noticia y un primer paso necesario y justo en esta preparación del sistema sanitario en la incorporación de nuevos fármacos CAR-T para los y las pacientes con linfoma», declaró Esther Carmona, senadora por el Hierro y portavoz en la Comisión de Sanidad.

Por otra parte, Anna Sureda, presidenta de la Sociedad Europea de Trasplante Hematopoyético, apuntó que «para mantener el éxito del Programa nacional de terapias avanzadas es importante ser flexible para permitir al máximo el acceso de los pacientes a estos tratamientos, que sabemos son efectivos, y hacer que este acceso sea lo más rápido posible para no perder pacientes en el proceso».

A este reto se suman otros de calado, como el abordaje de otros linfomas y enfermedades hematológicas: «Sabemos que hay nuevas indicaciones como es el linfoma del manto y, fundamentalmente, el mieloma, la segunda enfermedad hematológica en orden de frecuencia, lo que va a suponer un aumento en el número de pacientes, en principio candidatos a recibir un CAR-T, de una manera bastante significativa», subrayó Mariví Mateos, presidenta electa de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH).

### Objetivo: seguir siendo referente

La jornada congregó a algunos de los máximos expertos nacionales en este ámbito, desde hematólogos y otros especialistas hasta representantes de los pacientes y de la administración pública, quienes analizaron la situación actual y debatieron sobre cómo continuar con el exitoso desarrollo de estas terapias en España. Así, coincidieron en que el Plan Nacional de Abordaje de Terapias Avanzadas ha permitido crear el marco idóneo para garantizar su correcta implementación en nuestro país, y la posibilidad de ampliar el impacto de este camino recorrido con la oportunidad de tratar un mayor número de linfomas.



Foto de familia del panel de expertos participantes en el encuentro

#### **Opinión**

Temblores y cambio de ciclo

#### Mario Mingo

omas Cobo, presidente la Organización Médica Colegial (OMC), manifestó públicamente el pasado 8 de septiembre que «cuando oigo a Sánchez que no habrá apagones, me echo a temblar».

No es para menos per se dados los deméritos que el presidente del Gobierno atesora desde 2018, pero los temores de Cobo están todavía más justificados, si cabe, tras la comparecencia del propio Sánchez la semana anterior en el Senado.

Aun habiéndose centrado en la dura crisis energética y económica que atravesamos, la Sanidad fue protagonista en la Cámara Alta por alusiones directas de Sánchez como: «La Covid-19, por desgracia, aún continúa segando vidas»; «No olvidemos lo importante que es tener un sistema de atención primaria que nos proteja» y, entre otras, «un responsable político no puede comportarse como un chamán, debe contrastar lo que ven sus ojos con los expertos».

Serían comentarios razonables si Sánchez no hubiese afirmado en junio de 2020 que «hemos vencido al virus», si los 1.088 millones de euros contenidos en los Presupuestos del Estado de 2021 para atención primaria se hubieran invertido realmente en primaria y si el Ejecutivo hubiese creado un comité de expertos para gestionar la desescalada del primer Estado de Alarma.

Sonincoherencias que respaldan

los temblores del presidente de la OMC, los míos y los de cualquiera que desee un futuro de calidad, cohesionado, equitativo y sostenible para nuestro modelo asistencial frente a cualquier otro interés.

Con todo, y mientras se materializa el cada vez más probable cambio de ciclo en La Moncloa, me sumo alapetición lanzada por Cobo al Gobierno ante los malos tiempos que están porvenir: por favor, «protejan almáximo el Sistema Nacional de Salud».

Mario Mingo es médico y político

LA RAZÓN • Domingo. 18 de septiembre de 2022

# Las 173 plantas farmacéuticas crean un 4,2% más de empleo que en 2019

Ya son más de cien las fábricas de medicamentos de uso humano que hay en España

Belén Tobalina. MADRID

Aumentar la capacidad de fabricación de medicamentos en España mejorará el abastecimiento de fármacos estratégicos. Ante esta realidad y después de todo lo aprendido desdeque estalló la pandemia, urge promover el tejido industrial farmacéutico. Desde 2019, la actividad industrial de este sector en nuestro país no ha parado de crecer en facturación y generación de empleo, pese a la pandemia y a la crisis global de suministros. Así, el valor de la facturación de productos farmacéuticos producidos en España ascendió a 16.246 millones de euros en 2019, un dato ya de por sí elevado que «este año, según las encuestas, superará los 19.000 millones. Es una estimación preliminar, aunque es coherente con el aumento de exportaciones, por lo que la facturación podría estar rozando los 20.000 millones en 2022», avanza Javier Urzay, subdirector general de Farmaindustria.

En todo caso, la tendencia prevista es algo más baja: un 9% de crecimiento en 2022 respecto a 2021, según los datos expuestos durante la presentación del informe «Implantación industrial del sector farmacéutico en España», realizado por la consultora ManageArt. Se trata del primer análisis que fija un mapa detallado de las plantas de producción de medicamentos en España, tanto de fabricación de medicamentos de uso humano como de uso veterinario, principios activos y medicamentos biológicos.

Entre otros aspectos, el informe refleja las cifras de producción, el volumen de las exportaciones, las inversiones que realiza el sector para poder competir a nivel internacional, así como el empleo que generan tanto directo como indirecto en nuestro país.

Así, el sector genera cada vez más empleo. Este año las 173 plantas de producción existentes en nuestro país dan trabajo directo a 36.338 empleados frente a los 32.081 de 2019, lo que supone un 4,2% más de incremento de empleo que hace tres años. Además, sumando los empleos indirectos e inducidos que genera esta industria, las plantas farmacéuticas contribuyen a un total de 183.506 empleos en nuestro país.

En cuanto a las plantas, 79 de ellas están ubicadas en Cataluña, 40 en la Comunidad de Madrid, 14 en Castillay León, ocho en Castilla-La Mancha y 32 repartidas entre el resto de autonomías.

A su vez, 103 de ellas se dedican

79

instalaciones están en Cataluña, 40 en la Comunidad de Madrid y 54 en el resto del país

4º

producto más exportado en España es el medicamento, según Farmaindustria

El sector suma el 19,6% del total de la inversión industrial en I+D, lo que lo sitúa como líder junto a la automoción exclusivamente a productos farmacéuticos de uso humano, de las que solo 11 producen medicamentos biológicos. Luego están las de principio activo (46 plantas) y de veterinaria (24).

De promedio tienen 210 trabajadores por planta, aunque hay 14 grandes plantas con una plantilla de más de 500 empleados y otras 38 de tamaño medio que dan trabajo a entre 250 y 500 personas.

Respecto a la distribución, más del 90% de los productos son de síntesis químico y solo el 3,5% de la facturación se debe a productos de origen biológico.

En cuanto a las exportaciones, estas suponen más del 75% de las ventas y su peso va en aumento; al igual que las inversiones. Así, el sector prevé unas inversiones este año y en 2023 de algo más de mil millones anuales, lo que supone una tasa neta de renovación de activos de casi un 25% anual.

Unos datos que demuestran el peso que tiene esta industria y todo el potencial que podría tener este sector que ha sido clave desde que estallóla crisis del SARS-CoV-2. Por eso, desde Farmaindustria consideran que «el reto actual es terminar de construir un plan estratégico de la industria farmacéutica en el que se impulse el acceso a nuevos medicamentos, se fomente la I+D y se construya el pilar industrial», explica Urzay. Un sector con importantes fortalezas, «como los altos estándares a costes competitivos frente a otros países europeos y un entorno laboral atractivo para la captación de inversiones», expone Jaume Ros, co-fundador de la consultora ManageArt.

Respecto a las amenazas, la principal es la crisis global de suministros que puede convertirse en una oportunidad para el sector si se potencia realmente la producción en España, y también está latente el temor a un aumento de precios generalizados que conllevará una reducción de márgenes y una disminución de la capacidad de invertir.

Ante esta realidad, el sector farmacéutico español, según Ros, «puede liderar el objetivo de la reindustrialización sustentado en el crecimiento de las tecnologías existentes y en la potenciación de la biotecnología» si se impulsa el crecimiento del sector, se potencia su competitividad, se fomenta la cooperación dentro del sector, se incrementa la sostenibilidad y se comunica mejor el valor aportado por el sector.

Y se necesita. Porque aumentar la capacidad de fabricación de medicamentos en España mejorará el abastecimiento de fármacos estratégicos.



14 ATUSALUD



Belén Tobalina. MADRID

l doctor Toledo, especialista en cáncer de piel, es también referente en las cirugías de Mohs, una técnica eficaz contra carcinomas escamosos y tumores en zonas complejas.

#### 1. Ahora que ha terminado el verano, ¿sería recomendable hacer una revisión de la piel?

Hay dos picos de incidencia: los pacientes que van a consulta antes del verano, menos numeroso, y los que quieren revisarse a la vuelta; como si una revisión antes del verano diera vía libre para tomar el sol y una a la vuelta sirviera para enmendar los errores cometidos. Hay que revisarse la piel todo el año. Esto no funciona como la ITV y es infinitamente más útil dedicarse diezminutos al mes revisándose en casa que venir al dermatólogo una o dos veces al año.

#### 2.¿Qué medidas son esenciales frente al cáncer de piel?

En ocasiones los dermatólogos vendemos un mensaje que es demasiado paternalista respecto al sol. Pretender que una familia que vive en el interior y que solo tiene 15 días al año de vacaciones en la playa evite la exposición solar estan ingenuo por parte de los dermatólogos como injusto. La gente no va a dejar de ir a la playa. Por ello, se

**Dr. Tomás Toledo** Dermatólogo experto en cáncer de piel del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa y de Quirónsalud Sagrado Corazón (Sevilla)

## «La cirugía de Mohs cura el cáncer de piel en más del 99% de los casos»

Esta técnica disminuye la posibilidad de recidiva al «mínimo imaginable»

debe favorecer un uso saludable del sol, es decir, fotoprotección cada hora y media, reaplicar tras el baño y, sobre todo, evitar las quemaduras. La fotoprotección, siempre de 30 a 50. Da igual la marca, lo que importa es no quemarse.

#### 3. ¿Qué causa este tumor?

Hay varios tipos, cada uno de ellos con una relación más o menos directa con el sol. Pero la exposición solar no es suficiente por sí misma para provocar un cáncer de piel. No podemos «culpar» a los pacientes



Cada vez vemos a personas más jóvenes con este tipo de tumor, lo que es llamativo» por haberse quemado un día en la playa. Hay que transmitir otro mensaje más realista: aplíquese crema fotoprotectora y revísese la piel en casa. Y ante la duda, acuda a su dermatólogo o vía teledermatología. Puede salvarle la vida.

#### 4. ¿A qué edad es más frecuente? ¿Es más común en las mujeres o en los hombres?

Estamos viendo más casos en mujeres yen personas más jóvenes que hace diez años por el cambio de las actividades al aire libre. No obstante, distribuir los casos por sexo es algo que irá perdiendo sentido, si no lo ha hecho ya. Lo que sí es más llamativo es que cada vez hay casos en personas más jóvenes.

#### 5. ¿Cómo se trata?

Existen diversas opciones terapéuticas, pero la cirugía es superior a
todas ellas porque nos asegura que
el tumor está extirpado en su totalidad y porque tenemos la certeza
de que la piel que se extirpa junto
al tumor no está afectada por el
mismo. Hay excepciones, como un
subtipo de carcinoma basocelular
que puede tratarse con medicamentos tópicos o determinados
estados precancerosos que también pueden tratarse con cremas.

#### 6. Recientemente han superado en sus centros, y en tan solo un año, las 100 cirugías micrográficas de Mohs. ¿En qué consiste exactamente esta técnica?

exactamente esta tecnica? Implica la eliminación quirúrgica

del cáncer de piel capa por capa hasta que no quede ni rastro de la enfermedad. Son dos fases: una primera, donde eliminamos todo el tumor visible. Después, comenzamos a extraer capas de piel que rodean al tumor y a analizarlas en el microscopio una a una hasta tener la certeza de haber erradicado la porción «invisible» de la enfermedad, que es la que nos dará problemas y que es indetectable en una primera etapa. Este examen microscópico es llevado a cabo por un especialista en Anatomía Patológica entrenado en esta técnica. Esto es muy importante, especialmente cuando bastantes tipos de cánceres de piel aparecen en sitios tan sensibles como la nariz, los labios, los genitales o alrededor de los ojos. En estos casos hay que asegurarse de quitar todo el tumor de una vez, pero respetando la mayor cantidad de piel alrededor del mismo. En definitiva, el Mohs es quitar todo el tumor, pero solo la enfermedad. También es muy útil en aquellos tumores cutáneos que aparecen en localizaciones no habituales, como los genitales o los párpados o en tumores poco frecuentes y de particular agresividad.

#### 7. Y tiene un éxito de...

Podemos afirmar con bastante rotundidad que la cirugía de Mohs cura el cáncer de piel en más del 99% de los casos.

#### 8.¿Prosycontrasde esta cirugía frente a otras?

La única desventaja es que es un procedimiento que puede tomar horas. Esto puede hacerse algo incómodo para el paciente, pero se encuentra en un quirófano solo con una ligera sedación, por lo que las molestias son mínimas.

#### 9. ¿En qué casos no es posible aplicarla?

No hemos encontrado aún un caso en el que no la hayamos aplicado con éxito, aunque esto nos haya supuesto cirugías de más de seis o siete horas de duración.

#### 10.¿ Puede haberrecidivas o con este tipo de cirugía disminuye este riesgo?

El porcentaje de recidivas para carcinoma basocelular intervenido mediante Mohs es de menos del 3% a los cinco años. No obstante y si eso sucede, el foco de recidiva puede extirparse mediante una biopsia de extirpación. En la serie que llevamos tratada en Quirónsalud únicamente hemos tenido una recidiva de 107 casos tratados. Obviamente, operar mediante Mohs disminuyela posibilidad de recidiva al mínimo imaginable.

LA RAZÓN • Domingo. 18 de septiembre de 2022

## Más sombras que luces sobre los edulcorantes

Nuevas evidencias científicas advierten de las complicaciones que ocasiona el consumo abusivo de endulzantes artificiales

#### Raquel Bonilla. MADRID

El cuerpo necesita glucosa. Sí, pero el consumo de azúcar refinado cadaveztiene menos adeptos, pues la Ciencia ha demostrado que cuanto mayor es su ingesta, más se incrementa el riesgo del síndrome metabólico, íntimamente ligado con la obesidad o la diabetes.

Bajo ese paraguas, hace años que los edulcorantes artificiales hanido ganando terreno en la despensa de los españoles, aunque lo cierto es que tampoco se trata de una alternativa libre de peligros. De hecho, nuevas evidencias científicas arrojanmás sombras que luces sobre su empleo, sobre todo cuando se hace de una forma abusiva. En concreto, hace apenas unos días, un gran estudio publicado en la prestigiosa

revista «British Medical Journal» (BMJ), realizado entre adultos franceses, sugiere una asociación directa entre un mayor consumo de edulcorantes artificiales (especialmente el aspartamo, el acesulfamo depotasioyla sucralosa) yun incremento del riesgo de enfermedades cerebrovascularesycoronarias.«Es la primera vez que se ha evaluado esta relación en un trabajo tan amplio, con más de cien mil personas de forma prospectiva. Me parece muy adecuado analizar esta relación, porque existen multitud de productos preparados que llevan edulcorantes y que son comercializados como "healthy"», advierte Rosa Fernández, presidenta electa dela Asociación de Riesgo Vascular y Rehabilitación Cardiaca de la Sociedad Española de Cardiología Esta idea también la avala Clara Joaquim, miembro del Área de Nutrición de la Sociedad Española de Endocrinologíay Nutrición (SEEN), quien insiste en que «los hallazgos

La ingesta excesiva de las alternativas al azúcar aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular

La sacarina y la sucralosa trastocan la microbiota y alteran la tolerancia a la glucosa

(SEC). DREAMSTIME indican que estos aditivos alimentarios no deben considerarse una alternativa saludable y segura al azúcar por los potenciales efectos negativos sobre la salud».

Esta nueva evidencia científica es una gota más que se suma al vaso de las sombras que planean sobre los edulcorantes. «Su consumo siempre ha sido muy controvertido, porque en otros estudios habían demostrado ser perjudiciales con la salud cardiovascular. Parece que suingesta abundante puede actuar como proinflamatorio, afectando a la microbiota y dando lugar a disfunción endotelial. Además, también tiene repercusión en el peso y en la presión arterial», aclara Fernández. De hecho, hace apenas un mes, un estudio publicado en la revista científica «Cell» apuntó a que la sacarina y otros edulcorantes no nutritivos, como la sucralosa, pueden alterar el equilibrio de microorganismos gastrointestinalesy, con ello, afectar a la tolerancia a la glucosa en adultos sanos. El reciente aval científico no acaba ahí, ya que un trabajo francés publicado en «PLOS Medicine» sugirió en marzo que algunos edulcorantes artificiales están asociados con un mayor riesgo de cáncer.

#### Personas con diabetes

Actualmente se suelen recomendar los edulcorantes en las persones con diabetes u obesidad. «No obstante, esto no quiere decir que puedan consumir edulcorantes libremente, ya que algunos de estos pueden afectar a los valores de glucosa. Para el paciente diabético, no es lo mismo la fructosa, que la stevia, la sucralosa o el sorbitol, ya que cada uno tiene características diferentes. Por ello es importante fijarnos en las etiquetas», aconseja Joaquim, quien también recuerda que «el aspartamo, un edulcorante que contiene fenilalanina, tiene un aminoácido que puede ser letal para las personas que padecen una enfermedad rara hereditaria llamada fenilcetonuria».

Por todo ello, los expertos son tajantes: «La recomendación es leer las etiquetas y no abusar de productos perjudiciales para la salud cardiovascular, como son este tipo de edulcorantes», aconseja Fernández. Y así lo ratifica Joaquim, quien añade que «en general, se aconseja reducir al máximo la ingesta de azúcares, pero al mismo tiempo, no abusar de los edulcorantes. Se debe evitar el consumo de alimentos ultraprocesados, que habitualmente son ricos en ambos compuestos».

Los enfermos coronarios deben reducir estos sustitutivos del azúcar

#### El Rincón de

Marta Robles

#### «Debemos dar prioridad a los naturales»



José Ángel Cabrera Jefe de Cardiología de Olympia Quiron Salud Madrid

#### ¿Todos los endulzantes son perjudiciales para la salud cardiovascular?

El aspartamo, el acesulfamo de potasio y la sucralosa se asociaron con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular en un estudio publicado en «BMJ».

#### ¿Hay edulcorantes buenos y malos?

Los artificiales como aspartamo, acesulfamo de potasio, sacarina, neotamo y sucralosa están aprobados por la FDA (Administración de Alimentos de los Estados Unidos), sin embargo no parece que sean la alternativa más segura al azúcar. No olvidemos que existen los edulcorantes no calóricos naturales. Serán los estudios controlados aleatorizados los que realmente den el soporte científico para poder contestar con criterio a esta pregunta.

#### ¿Hay que reducir su ingesta?

Es preciso realizar más investigaciones sobre la seguridad de los edulcorantes artificiales y en su defecto recomendar un uso sensato.

#### ¿Qué cantidad podría considerarse peligrosa?

Se ha publicado que un sobre al día de edulcorante artificial elevaría el riesgo de un evento cardiovascular.

#### ¿Qué nos recomienda?

Creo que deberíamos acostumbrar el paladar al sabor natural de los alimentos y priorizar el uso de edulcorantes naturales no calóricos. La clave es la moderación.

#### **Opinión**

#### Enfermedad de Mondor del pene

#### Dr. François Peinado

a Enfermedad de Mondor del pene es una afección pocofrecuente que consiste en una tromboflebitis (inflamación de las venas que puede dar lugar a coágulos de sangre) en el pene. Por logeneral se produce en la vena dorsal superficial, que se encuentra en la parte superior del mismo. Esta enfermedad no es un trastorno grave o perjudicial, y generalmente se resuelve por sí sola.

Los síntomas más comunes de este proceso son: una vena en forma de cordón debajo de la piel en la parte superior del pene (normalmente entre dos y ocho centímetros), dolor constante o transitorio en el pene, dolor durante las erecciones, hinchazón del pene y enrojecimiento de la piel.

Las posibles causas de la Enfermedad de Mondor del pene suelen ser un traumatismo en el mismo ouna infección, ylos síntomas pueden aparecer entre 24 y 48 horas después de un acontecimiento desencadenante, como una relación sexual vigorosa y/o forzada. Los factores que contribuyen a ello son: actividad sexual prolongada, intensa o frecuente, abstinencia prolongadaseguidadeunaactividad sexual vigorosa o traumatismo del pene.

Aunque es una afección poco frecuente, probablemente infradiagnosticada. En el examen físico, el signo más aparente sería la vena endurecida en forma de cable en la parte superior del pene. Afortunadamente, suele desaparecer por sí sola sin necesidad de tratamiento. No obstante, se recomienda que los pacientes se abstengan de mantener relaciones sexuales hasta que los síntomas desaparezcan. Otras opciones de tratamiento están dirigidas a reducir el dolor y la inflamación y pueden incluir cremas antiinflamatorias tópicas o terapias orales.

# Una solución al daño vascular, premio de investigación en Nefrología

Galardones de la Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo



Imagen del jurado, presidido por Mabel Loza

#### E. S. C. MADRID

Una potencial diana terapéutica para el tratamiento del daño vascular asociado a la enfermedad renal ha sido la ganadora del premio de investigación básica en Nefrología de la Fundación Renal. Estas ayudas tienen por objeto promocionar la investigación nefrológica en España, y son el mayor reconocimiento que se otorga en nuestro país relacionadas con la patología del riñón.

El trabajo, liderado por la doctora Laura Calleros de la Universidad de Alcalá de Henares, analiza el papel de las quinasas dependientes de integrinas en el mecanismo de migración de los monocitos en la enfermedad renal crónica. Se ha propuesto que algunas de las toxinas que no se eliminan en su totalidad mediante la diálisis, como en indoxil-sulfato y el P-cresol, conducen a la disfunción endotelial y la extravasación de leucocitos, favoreciendo la aparición de complicaciones cardiovasculares. Por tanto, la migración de los leucocitos tendría un papel central en este proceso.

Los autores demuestran, en ratones, que el «knockdown» para estas quinasas no se produce la formación de podosomas en presencia de dichas toxinas, previReconocida una escala para evaluar la infección de los catéteres venosos centrales para diálisis

Un trabajo pone de manifiesto que los trasplantados renales tienen peor respuesta a la vacuna de la covid niendo la aparición del daño vascular y concluyen que las quinasas dependientes de integrina constituirían una potencial diana terapéutica para el abordaje del daño vascular asociado a enfermedad renal crónica, lo que supondría un importante avance, dado que las enfermedades cardiovasculares constituyen una de las causas principales de mortalidad en las personas con esta patología.

Eninvestigación clínica el primer premio fue para un estudio que tendrá una gran repercusión en la calidad de vida de los trasplantados renales pues demuestra que se puede retirar precozmente la profilaxis que se aplica a estos pacientes para evitar la enfermedad por citomegalovirus consecuencia de la potente inmunosupresión a la que se ven sometidos tras el trasplante. El trabajo premiado está liderado por Aurora Páez Vega, del Hospital Reina Sofía de Córdoba.

Además el jurado ha concedido un accésit al estudio Respuesta inmunológica y seguridad de las vacunas de Covid-19 en pacientes renales, cuya investigadora principal es Marta Crespo del Hospital del Mar de Barcelona, un estudio multicéntrico que concluye que los trasplantados renales tienen una peor respuesta a la vacuna de la Covid-19.

Por último, el galardón de investigación en enfermería nefrológica y humanización recayó en el proyecto multicéntrico «Diseño y validación de una escala clínica para la detección precoz de infección del orificio de salida del catéter venoso central para hemodiálisis», cuyo autor es José Luis Cobo Sánchez del Hospital Marqués de ValdecilladeSantander, y que elabora, por primera vez, una escala que permite al personal de enfermería valorar la posible infección de los catéteres venosos centrales para hemodiálisis.

#### La novedosa técnica para reconstruir el pezón

Consigue una restauración más natural del pecho en mujeres con cáncer de mama

#### E. S. Corada. MADRID

El equipo del servicio de Cirugía Plástica y Reparadora del Hospital Universitario de Bellvitge (HUB), de Barcelona, ha practicado una reconstrucción con una prótesis de pezón hecha a medida en una paciente a la que se le había realizado una mastectomía a consecuencia de un cáncer de mama.

Esta nueva técnica, que se ha hecho por primera vez en Cataluña, contribuirá a que las pacientes que han superado un cáncer puedan dejar atrás las secuelas físicas y emocionales de la enfermedad. Y es que en los últimos años, las técnicas de reconstrucción se han centrado en el seno, pero no en la areola o el pezón.

Hasta ahora, la forma clásica de reconstrucción de pezón se llevaba a cabo con tejido propio de la paciente con una posterior micropigmentación. Sin embargo, la satisfacción no es la óptima: en un porcentaje muy alto de pacientes, a consecuencia de la presión del sujetador, se acaba aplastando y resulta un pezón sin proyección.

Esta nueva técnica que se practica en el Hospital de Bellvitge es mínimamente invasiva y se realiza en una intervención ambulatoria y con anestesia local de unos quince minutos. Consiste en implantar una innovadora prótesis de polietileno no poroso, que se personaliza para cada paciente. Este dispositivo permanente se coloca por debajo de la piel a modo de botón de pezón. Entre tres y seis meses después, se realiza la micropigmentación para darle color, consiguiendo que quede natural.

«A partir de los seis meses, desde la reconstrucción de mama, cuando ésta ya tiene su forma definitiva, ya se puede practicar la intervención. Mejora el aspecto final de mama y consigue un volumen de pezón duradero en el tiempo», explica Anna López Ojeda, jefa del Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora del HUB.

LA RAZÓN • Domingo. 18 de septiembre de 2022



Mi hijo tiene un tic: ¿qué hacer y cuándo resulta necesario tratarlo?

Hasta un 23% de menores padece estos espasmos involuntarios que suelen remitir solos en la juventud

#### Belén Tobalina. MADRID

Cerrar un ojo, levantar un brazo, mover la nariz y la boca a continuación son algunos de los tics más frecuentes. Antes de que se produzcan, el paciente puede sentir el impulso de hacerlo, un deseo similar a cuando uno tiene ganas de estornudar, y después sentirá un pequeño alivio. De ahí que resulte difícil controlar los tics, sobre todo durante momentos de estrés.

Se trata de movimientos o vocalizaciones súbitas que se producen de forma habitual y que pese a lo que podamos pensar son bastante típicos en la edad infantil. De hecho, aproximadamente hay un 18-23% de niños que padecen esta patología que es más frecuente en niños que en niñas (entre tres y cinco veces).

Llamar la atención sobre un tic, especialmente en los niños, hace que este empeore porque no son intencionales por lo que no solo no se frenan con una reprimenda sino que pueden empeorar.

Por eso, en caso de que su hijo

tenga un tic es recomendable «acudir a un neuropediatra, psiquiatra infantil o neurólogo especialista en esta patología; identificar las situaciones con las que se desencadena el tic o con las que se intensifica; comunicar a familiares y amigos cercanos lo que le ocurre para que no le regañen o ridiculicen, y realizar actividades con las que aumentar la autoestima del niño y ayudarle a procesar la emoción del nerviosismo o estrés», explica la doctora Erika Torres, jefa del Servicio de Neurociencias del Hospital Quirónsalud Torrevieja.

En su mayoría son transitorios y desaparecerán de manera espontánea sin necesidad de tratamiento. Algunos pacientes que no mejoran en la infancia pueden hacerlo en la adolescencia o en la edad adulta, sobre todo los tics motores y fonatorios simples.

De hecho, «los tics pueden y suelen remitir espontáneamente en la juventud o a comienzos de la edad adulta», asegura el doctor Pedro García Ruiz Espiga, responsable de la Unidad de Trastornos del Movimiento del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, que explica que «es frecuente que las personas con tics sean extremadamente ordenadas o rígidas en su comportamiento con rituales propios curiosos como los que se pueden ver en la película

Los gestos involuntarios más típicos son los faciales, como guiñar un ojo, por ejemplo

4-647

años es a la edad a la que suelen producirse con mayor incidencia estos trastornos

3-5

veces más frecuentes son estos movimientos o sonidos súbitos en varones que en niñas "Mejor imposible"» en la que Jack Nicholson hace una actuación inolvidable.

Además, «los niños con tics -prosigue el doctor- suelen ser inteligentes, aunque con tendencia a mantener escasa atención y engeneral, salvo casos infrecuentes, estos movimientos bruscos no suelen representar un problema importante».

De ahí que «en la mayoría de las ocasiones no sea necesario ningún tratamiento farmacológico. Un niño con tics ocasionales o moderados que no supongan un problema escolar significativo no requiere tratamiento con fármacos. Únicamente es necesario tranquilizar a los padres y al niño», incide el doctor.

«Solo cuando los tics son severos o el comportamiento interfiere con las actividades escolares o familiares puede ser necesario un tratamiento médico», precisa.

Algo clave en el caso de los tics complejos y los asociados a patología psiquiátrica. Este tipo de pacientes pueden fluctuar en la clínica, presentando etapas con un control muy bueno de la sintomatología con etapas de más frecuencia de aparición del tic que en general están asociados con estrés, cansancio, mal descanso nocturno... Realizando un manejo multidisciplinar, estos pacientes tienen una muy buena calidad de vida», incide la doctora Torres.

«Para el paciente que tiene un tic simple solo se tratará si este le limita su funcionalidad diaria. En general el tratamiento es farmacológico (neurolépticos, inhibidores de la recaptación de serotonina...). Se aconseja un manejo multidisciplinar con terapia cognitivo conductual para los pacientes con alteración conductual y en algunos casos seleccionados pueden beneficiarse del tratamiento con toxina botulínica. Cuando el paciente es refractario a tratamiento farmacológico se puede plantear la opción de la estimulación cerebral profunda mediante cirugía», detalla la doctora.

Pero antes de llegar a ese extremo hay que tener en cuenta que «el ejercicio y el deporte son siempre oportunos porque ayudan a disolver la ansiedad y el estrés», incide el doctor Ruiz Espina.

Y si la situación no mejora, «los neuropediatras o los neurólogos para los pacientes adultos pueden resolver las dudas que puedan surgir y asesorar a los pacientes con tics», concluye el doctor, que incide en que «es muy importante recalcar que en la mayoría de las ocasiones no es necesario un tratamiento farmacológico».



Se trata de una enfermedad rara en la que el afectado se duerme o tiene muchísimo sueño en cualquier momento del día

#### Francisco J. Martínez Orozco

a narcolepsia continúa siendo una enfermedad desconocida para la mayor parte de la población. Se trata de una patología rara en la que el paciente se duerme o tiene muchísimo sueño en cualquier momento del día, ya sea conduciendo, estudiando o hablando con sus familiares. Con motivo del Día Mundial de la Narcolepsia, que tiene lugar este jueves 22 de septiembre, cabe mostrar la enfermedad y los avances conseguidos en el conocimiento de su origen. Este trastorno neurológico crónico y, hasta la fecha, incurable, es una de las patologías del sueño que más interés suscita.

La narcolepsia se inicia normalmente en la adolescencia o juventud con picos de edad de aparición a los 15 y los 36 años. El principal síntoma es la somnolencia durante el día, continua e invalidante, con ataques de sueño irresistibles. Esto muchas veces lleva a pensar que esa persona es vaga, lo que la estigmatiza y afecta de por vida en sus estudios y vida laboral. He aquí la importancia de que cuando alguien sospeche padecerla, acuda a su médico.

La mayoría de los pacientes con narcolepsia, además, pueden desplomarse en el suelo ante diferentes emociones como la risa, la nostalgia o el enfado, o notar cómo poco a poco, durante unos segundos o minutos, pierden el control de su cuerpo. Esto es lo que se conoce como cataplejias. También es frecuente que se despierte mucho en la noche y que, de vez en cuando, en ese despertar, note que sus músculos no le respondan, síntoma Opinión

## Avances en el conocimiento del origen de la narcolepsia

Este trastorno neurológico crónico es una de las patologías del sueño que más interés suscita

«Es necesario lograr

un diagnóstico

adecuado y temprano»

denominado parálisis del sueño. A lo que se añaden alucinaciones realistas e intensas como ver a alguien o sentir que le tocan.

Todos estos síntomas disminuyen la capacidad de concentración y la memoria de los pacientes con narcolepsia. Pero otro, quizá menos mencionado, es el llamado «comportamiento automático», que consiste en rea-

lizar una actividad y luego no recordarla, como escribir una nota terminando confrases sin sentido o dejar el mando del televisor en la nevera.

Elconocimientosobre

el origen de esta patología ha experimentado grandes avances en los últimos años. La narcolepsia puede ser considerada una «enfermedad de 24 horas», ya que hoy sabemos que está causada por la pérdida de neuronas que producen hipocretina, la cual está involucrada en los mecanismos que regulan la vigilia y el sueño. Sobre su causa, aún no aclarada,

se han publicado numerosos trabajos científicos, muchos intentando demostrar su presumible origen autoinmune. Probada queda la frecuente asociación de la narcolepsia con enfermedades autoinmunes, así como una aparente predisposición genética a la autoinmunidad. Sin embargo, hasta la fecha se sugiere un mecanismo autoinmune

diferente al conocido comúnmente.

La enfermedad tiene con frecuencia un origen abrupto, precedido ocasionalmente de infecciones. Así, hubo

gran cantidad de nuevos casos de narcolepsia en Asia tras la pandemia de gripe A o gripe porcina hace unos años. La existencia de parecidos entre las estructuras de las neuronas de hipocretina y estos patógenos -bacterias como el estreptococo, o virus como la varicela o H1N1, responsable de la gripe mencionada- sería la causa en algunos casos de la respuesta de nuestro organismo frente a ellas, es decir, del origen autoinmune de esta rara enfermedad. En este sentido, trabajos científicos han demostrado la implicación de los linfocitos T CD4+ y CD8+ en la destrucción de las neuronas hipocretinérgicas.

Se ha de mencionar que esta enfermedad presenta un patrón hereditario similar a otras patologías autoinmunes, de forma que se heredaría una predisposición a desarrollarla. En la actualidad, se están estudiando anomalías genéticas de la narcolepsia que parecen solaparse entre algunas de estas enfermedades, autoinmunes y también otras de carácterinmunológico como alergias o asma. Esto explicaría esa frecuente aparición de varias de ellas en una misma persona, y apoyaría la existencia de un mecanismo autoinmune compartido.

Por todo lo expuesto, es necesario no solo seguir realizando esfuerzos que nos permitan tener un mayor entendimiento sobre el origen de la narcolepsia, sino también conseguir un diagnóstico adecuado y temprano de los pacientes. Para lo que se recomienda acudir al médico cuando se sospeche la enfermedad. En un futuro próximo la identificación de determinados perfiles genéticos familiares y/o la asociación con otras enfermedades autoinmunes podrían permitir identificar a aquellas personas con un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad y, en última instancia, quizá frenar la respuesta autoinmune de forma precoz.

#### Francisco Javier Martínez Orozco es

especialista en Neurofisiología Clínica de la Unidad del Sueño del Hospital Clínico San Carlos (Madrid)

#### DERMATOLOGÍA

# "Cuanto antes se diagnostique el LCCT, mejores probabilidades de tratamiento lograremos"

#### **ENTREVISTA DR. FERNANDO GALLARDO**

JEFE DE SECCIÓN DEL SERVICIO DE DERMATOLOGÍA DEL HOSPITAL DEL MAR

El linfoma cutáneo de células T (LCCT) es un tipo de cáncer poco frecuente que altera los glóbulos blancos y hace que ataquen la piel. Para conocer con más detalle en qué consiste esta enfermedad y cuáles son las opciones de tratamiento, hablamos con el Dr. Fernando Gallardo Hernández, Jefe de Sección del Servicio de Dermatología del Hospital del Mar de Barcelona.

¿Qué son los linfomas cutáneos de células T?

Para empezar hay que decir que, atendiendo a su prevalencia (en torno a 1 nuevo caso al año por cada 10.000 habitantes) puede clasificarse como rara. De hecho, representan alrededor del 1% de todos los linfomas. Dicho esto, estamos hablando de un linfoma maligno que se produce a causa de la alteración de las células linfoides de la piel que desemboca en una reacción que hace que esas células, cuya finalidad es luchar contra las infecciones y defender el órgano que es la piel, acaben por atacarla.

¿Qué señales puede reconocer un paciente para sospechar que pueda padecer LCCT?

Uno de los problemas que tiene esta enfermedad es que hay varios de sus subtipos cuyos síntomas, en sus fases iniciales, pueden confundirse con eccemas cutáneos, psoriasis u otras alteraciones inflamatorias. Esas fases iniciales pueden prolongarse durante años, de modo que representan una cierta dificultad a la hora de ser diagnosticada. Si el médico de cabecera o el dermatólogo ven que el paciente no responde al tratamiento con el paso del tiempo, será preciso estudiar con detalle el caso. De cara al paciente, si aprecia que la lesión tiende a ulcerarse o a convertirse en un bulto, lo mejor es acudir de inmediato al especialista.

Una visita al especialista puede ayudar a diagnosticar la enfermedad, que presenta unos síntomas iniciales semejantes a los de la psoriasis o los eccemas cutáneos

¿El diagnóstico precoz es clave para un tratamiento exitoso?

Como en la mayoría de los cánceres, cuanto antes abordemos su tratamiento, mayores probabilidades de éxito tendremos. Debemos evitar que la enfermedad llegue a la fase tumoral para tener un mejor control, así que si aparecen síntomas como picor, inflamación en zonas visibles de la piel o dolor conviene ponerse en marcha.

¿Cuál es el perfil de paciente con LCCT que se encuentra en su consulta?

Aunque hay casos en personas jóvenes e incluso en niños, lo habitual es que el LCCT se dé a partir de los 60-70 años y en varones. De hecho, este tipo de cáncer es tres veces más frecuente en hombres que en mujeres.



¿Cuáles son los retos diagnósticos asociados a esta enfermedad?

Como le comentaba antes, el diagnóstico no es fácil dada la similitud de los síntomas iniciales con los de otras patologías. En nuestro caso, cuando un paciente llega apostamos por realizar varias biopsias que nos permitan diagnosticar bien su problema, porque confiar en una única biopsia podría no ser todo lo fiable que necesitamos dada la peculiaridad de las células cutáneas. Otro de los retos que tenemos por delante es que no siempre hay acceso a un laboratorio completo donde realizar un estudio genético cuando la dolencia está en fase de mancha, que es donde vemos cómo puede evolucionar. Es importante que tanto los dermatólogos como la atención primaria sepan que existen laboratorios de patología donde podemos realizar ese tipo de pruebas.

I El diagnóstico de linfoma cutáneo de células T (LCCT) en sus fases iniciales ofrece una alto porcentaje de supervivencia

¿Qué implicación tiene LCCT en la calidad de vida del paciente?

Hay un aspecto muy importante que con frecuencia se olvida: la parte emocional. Cuando la gente oye la palabra cáncer suele ponerse en lo peor, pero estamos ante un tipo de cáncer que –salvo algunas variantes menos frecuentes y más agresivas— no afecta a la supervivencia del paciente. En la actualidad no es un cáncer curable, pero sí es posible reducir la carga de la enfermedad en la mayoría de casos, lo que hace que pueda tratarse como una dolencia crónica.

¿Qué podemos hacer para ayudar a visibilizar esta enfermedad?

Si queremos visibilizarla es preciso que la gente sepa que cuanto antes se diagnostique, mejores probabilidades de tratamiento lograremos. Y cuando hablo de la gente me refiero tanto al paciente como a la atención primaria y a los dermatólogos. En este sentido, hablar de ella conseguirá una mayor concienciación que desemboque en diagnósticos más tempranos que no supongan un trauma emocional para el paciente. El objetivo es que esos diagnósticos en fases iniciales nos permitan convertir la patología en un problema dermatológico crónico.



DermNet New Zealand

Si desea conocer más sobre la patología, por favor acceda a www.lcctmasalladelapiel.com

#### LA PUBLICACIÓN MÁS GALARDONADA DE LA PRENSA ESPAÑOLA

Premio Jaimel de Periodismo Premio de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica Premio a las Mejores Iniciativas de Servicio al Paciente de la Fundación Farmaindustria Premio del Colegio de Ingenieros de Montes Premio de la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder) Premio de la Fundación Internacional de Osteoporosis Premio de la Fundación Biodiversidad Premio Biocultura Placa de la Sanidad de la Comunidad de Madrid Premio de la Fundación Prizer Premio Foro Española de Pacientes Premio de la Sociedad Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) Premio de la Sociedad Española de Medicina de Atención Primaria (Semergen) Premio de la Sociedad Española de Sociedades de Nutrición Premio de la Fundación Dental Española Premio de la Federación de Personas con Discapacidad Fisica Premio Premio de la Fundación Bamberg Premio Ediciones Mayoa la mejor labor divulgativa Premio Estrellas del Mar del berocruceros Premio del Instituto Danone Premiodel Colegio Oficial de Psicólogos Premiode la Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnología de la Información Dos premios de la Fundación Farmacéutica Avenzoar Instituto Novartis de Comunicación en Biomedicina Medalladeoro del Foro Europa 2001 Premiodel Instituto Barraquer Dos Premios del Club Españolde la Energía Premios del Instituto Puleva de Nutrición Medallade Honor de la Fundación Bamberg Premio Periodístico Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid Premio Periodístico sobrela Heparina Premio Comunicación Sanitaria 2016 del Instituto del Instituto del Instituto del Instituto del Medicina Siglo XXI Premio New Medical Economics Premio El Food Premio Supercuidadores Premio Colegiado de Honor del COFM Premio Hemato Avanza de la SEHH



#### Entrevista

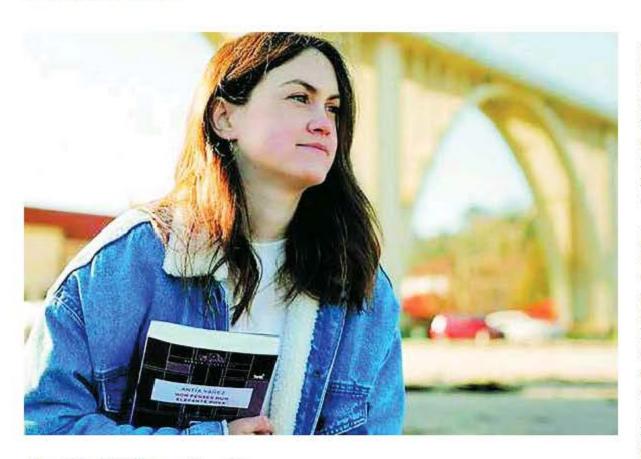

Antía Yáñez Escritora

## «Las personas con trastornos psicológicos somos expertas en disimular»

Eva S. Corada. MADRID



opiensesenunelefante rosa» es su segunda novela para adultos y cuentaunadiverti-

da historia con el trastorno obsesivo compulsivo (TOC) de base, un problema que la autora conoce bien y que quiere normalizar.

#### ¿Por qué quiso hablar de este trastorno?

Yo soy paciente de TOC, fui diagnosticada bastante joven, a los 21, y no supe cómo llevarlo, ni qué hacer porque a mi alrededor nadie tenía ese tipo de problema. Entre que me sentía sola y que no sabía cómo salir de ahí, no lo conté, solo a mi pareja y mi familia, a nadie más. Han pasado ya 10 años y era un reto personal: no supe cómo contarlo cuando era más joven, pero ahora voy a intentarlo, porque la ficción siempre me ha dado mucha libertad y me encanta explicar la realidad y en formato novela: no contar yo mi vida, sino hablar de Aurora, que tiene TOC.

¿Se ha basado en su experiencia para

#### abordar la patología en la protagonista?

En sus experiencias vitales no, pero sí en las escenas y los momentos en los que yo sé que un trastorno obsesivo compulsivo puede interrumpir tu día a día, provocarte un malestar muy grande que, a lo mejor, una persona sin ese trastorno piensa «qué tontería, estar dos horas en el baño», pero esa es una escena típica de alguien con un trastorno como el TOC, y a mí me resultaba muy fácil saber dónde podía explicar y cómo transmitir lo agobiante de la situación, la ansiedad que se siente.

La enfermedad mental tiene un gran estigma, sin embargo, aquí es la protagonis-



El TOC no es tener manías sino que esas manías te producen un proceso mental agónico y con mucho malestar»

#### ta la que mantiene en secreto su «problema», se lo oculta a su entorno. ¿Existe también un autoestigma?

Sí, pero también desconocimiento de cómo transmites eso. Creo que hay vergüenza, pero que es más no saber cómo hacerlo, o por tener miedo al rechazo, pero sobre todo el desconocimiento. No hay muchos referentes sobre cómo se abordan este tipo de cuestiones.

#### Precisamente una idea que critica en el libro es que se espere que sea la persona con enfermedad mental la que dé el primer paso. ¿ Cuál sería, en su opinión, la forma adecuada de responder del entorno?

Es una pregunta muy difícil, pero es que muchas veces no sabemos cómo empezar... Y si quien lo padece no lo cuenta puede pasar desapercibido, porque la gente contrastomos psicológicos o problemas psiquiátricos somos, sobre todo, expertos en disimular, en querer hacer ver que todo va bien, que no se preocupen, que somos personas normales... Es una forma muy compleja de abordarlo. Sentirse arropado, apoyado y querido es un primer paso para que la persona decida contarlo, pero muchas veces no se sabe cómo.

#### ¿Le molestan los estereotipos que hay?

Amíno, soy una persona, yen ellibro creo que se ve, que tiene mucho sentido del humor, pero entiendo que hay gente que cuando se hacen bromas sobre el tópico diga «es que tú estás haciendo una broma de algo que a mí me produce un sufrimiento diario horrible». Cada vez se usa más la expresión, «a mí esto meda TOC» como diciendo que tengo manía, y eso no es TOC. No tiene importancia si se hace porque no se sabelo que es, tampoco me parece que sea mofarse.

#### El reducirlo simplemente a una manía...

Pues sí, el TOC no es eso, para nada. No es tenermanías. Es que esas manías te producen un proceso mental agónico y con mucho malestar. La manía, en el fondo, es la excusa.

#### Critica situaciones en la Sanidad pública que hacen que la salud mental no se trate de forma eficaz. ¿Cómo podría mejorar?

La solución es más dinero para la Sanidad pública en el ámbito de la salud mental porque no hay profesionales suficientes, al no haberlos no hay sesiones ni citas suficientes y, además, la salud mental siempre ha sido el patito feo. Entonces, como no hay cita en el psicólogo clínico la solución es tomar un ansiolítico.

#### O ir a la a la privada, como en el libro...

Claro, si es que tienes. Yo fui paciente de la privada porque me lo pagaron mis padres porque, y yo pensaba, ¿otra persona con este problema a la que sus padres no puedan, qué hace? Yo no sé qué sería de mí entonces...

#### Opinión



Fernando Sánchez-Dragó

#### Dar gato por liebre

so es lo que suele hacer la prensa (y no digamos las cuñas publicitarias que salpican los programas de radio) cuando habla
de problemas de salud y pontifica sobre la
forma de solucionarlos. Los responsables
de esos embustes deberían ser más cuidadosos y evitar que los lectores o los oyentes
crean que es información veraz lo que no
es información, y mucho menos veraz.
Pueden mentir cuanto quieran en los
asuntos relacionados con la res pública – la
guerra de Ucrania, por ejemplo, o las declaraciones de los ministros–, pero con la
salud no se juega.

«Dondeno hay publicidad resplandece la verdad», decía en otros tiempos aquella inolvidable e irrepetible revista de humor que fue «La Codomiz». Supongo que a los millenials y a las generaciones posteriores ni siquiera les suena. Peor para ellos y allá se las compongan. Épocas hubo en las que la llamada «publicidad subliminal» -entendiéndose por tal la que se colaba de rondón en los espacios informativos o narrativos- estaba, incluso, penada por ley, pero ahora, bien sea en forma de publirreportajes financiados por las empresas o las instituciones, bien sea puesta en boca de los presentadores, los locutores o los actores, los anuncios se disfrazan de noticias o de consejos y sus presuntas virtudes más o menos salvíficas se incorporan al subconsciente y desde él activan su engañoso y dañino poder de convicción.

Pondré solo un ejemplo, aunque cabría dar muchos. En los periódicos que leo de modo cada vez más superficial y distraído suelen aparecer supuestos reportajes consagrados a la loa de los beneficios de ese veneno que es la leche de vaca. El lector, a poco informado que esté, se queda momentáneamente perplejo hasta que cae en la cuenta, aunque haya muchos que no lo hacen, de que el reportaje en cuestión ha sido elaborado y financiado por una conocida empresa - no diré su nombre - de productos lácteos. Y eso es la inmoralidad alaquese hace acreedor to do ser humano que da gato por liebre. Ándense con ojo, amigos, fíjense bien en la autoría de esos reportajes de ciencia ficción, disciernan entre la paja y el trigo, y no den por bueno los camelos de la publicidad subliminal.

## El derecho a la no contaminación

Una resolución de Naciones Unidas declara que el acceso a un medioambiente sano, sostenible y limpio es un derecho universal P.5



#### Telefónica Open Innovation, un inversor consolidado

La filial del grupo Telefónica desde hace 16 años ha impulsado a 1.000 startups P.6-7



**TU ECONOMÍA** 

Suplemento económico semanal de LA RAZÓN nº. 414-18 / 09/ 2022

Dineroanegocios



La Corona es una importante fuente de ingresos para Reino Unido. Aporta anualmente a la economía británica alrededor de 2.500 millones de euros

# Los Windsor, una familia muy rentable

#### Cristina Ruiz. MADRID

sabel II genera ingresos para su país incluso después de su fallecimiento. El funeral de Estado de la reina, que se celebra mañana en la Abadía de Westminster de Londres, el mismo lugar en el que fue coronada hace 70 años, no ha dejado de atraer a británicos que han viajado desde todos los puntos de Reino Unido, pero también a turistas y curiosos. A ellos se unen el centenar de mandatarios internacionales, con sus co-

rrespondientes delegaciones, que se han desplazado hasta la capital británica, en la mayor concentración de líderes mundiales del siglo. Un acontecimiento histórico, al que nadie ha querido faltar y que, a buen seguro, dejará importantes beneficios en la ciudad del Támesis. A pie de calle, las floristerías están vendiendo más flores que nunca, y los quioscos de prensa han llegado a tener que limitar la venta de periódicos a uno por persona. Por no hablar de los hoteles, que han cuadruplicado la tarifa de sus estancias, al igual que las tiendas de souvenirs, que tam-



bién han disparado el precio de sus artículos.

Se estima que el coste del funeral de la Reina ascenderá a 5,4 millones de libras (6,2 millones de euros). Nada comparado con los hasta 500 millones de euros (430 millones de libras) que se pueden mover en la economía británica en estos días de homenaje a la soberana, según los expertos consultados. Y es que «The Firm» (la empresa), el término con el que los medios británicos se refieren a la Corona, es una poderosísima marca, que genera una cantidad inSolo en 2017, cuando se celebró el 70 aniversario del matrimonio de Isabel II y Felipe de Edimburgo, la contribución de la Monarquía a la economía de Reino Unido ascendió a casi 1.800 millones de libras (2.034 millones de euros), según la firma Brand Finance. Una cantidad que hoy, teniendo en cuenta los ajustes del IPC, estaría próxima a los 2.500 millones de euros. Una cifra nada desdeñable si se tiene en cuenta que la Monarquía costó a las arcas públicas 292 millones de libras (337 millones de euros), lo que se trabritánico, apenas un penique al día. La contribución incluye el excedente del patrimonio de la Corona, así como el efecto indirecto que ejerce la Monarquía en varias industrias, como el turismo, el comercio, las artes o los medios.

Los palacios reales, como Buckingham, el Castillo de Windsoro el Palacio de Holyrood, atraen cada año a millones de visitantes, con su consiguiente aportación a la industria turística del país.

También las empresas británicas se benefician, tanto en precio como en volumen de ventas, de los

armas, que son potentes herramientas de marketing. En Reino Unido, más de 800 marcas son titulares de un «Royal Warrant», un sello regio que es garantía de éxito, aunque obtener una de estas órdenes reales tampoco es una tarea sencilla, ya que deben pasar por un minucioso escrutinio y cuidar la reputación del producto. Hunter, Martini, Barbour, Burberry o las galletas Bendicks son algunas de las firmas que lucen los escudos de proveedores de la Casa Real, un distintivo que también favorece a las empresas a la hora de exportar al extranjero, especialmente hacia China, Oriente Medio y Estados Unidos. De hecho, un estudio de la Universidad de Warwick reveló queel 70% de los compradores chinos preferían adquirir productos con «Royal Warrant» a aquellos que no poseían este distintivo.

#### Embajadores y series

Asimismo, gozan de importantes beneficios las organizaciones benéficas e instituciones que se encuentran bajo el patrocinio real, por no hablar del impulso que experimentan las marcas británicas

respaldadas informalmente por los miembros de la familia. Solo el hecho de que alguno de ellos, especialmente los más populares como la nueva Princesa de Gales o sus hijos, luzcan en actos públicos una determinada prenda de vestir es sinónimo de existencias agotadas. Ejemplo de ello es el famoso

posado de Diana, con unas Hunpara internacionalizar su marca.

La familia real, además, fomenta el comercio porque sus miembros actúan como embajadores de su país durante sus visitas internacionales. Y es que los viajes reales no solo están destinados a fortalecer las relaciones diplomáticas, sino también a establecer y reforzar lazos comerciales.

contribución de la Monarquía a la industria mediática y de las artes.

El éxito de series como «The Crown» es buena prueba de ello. Su primera temporada costó alrededor de 100 millones de libras, convirtiéndose en la producción británica más cara de la historia. No obstante, «The Crown» supuso también la creación de una gran cantidad de puestos de trabajo, sobre todo, especializado. Por no hablar del interés mediático que genera la familia real en sí misma, algo que se refleja también en la venta de periódicos, libros o documentales.

#### Cómo se financian

Atenor de estos datos, queda, por lo tanto, claro que la Monarquía resulta muy rentable para los británicos, pero ¿cómo se financia? La principal fuente de financiación de la Corona es el «Sovereing Grant» («Subvención Soberana»). Al contrario que otras monarquías europeas, que obtienen sus ingresos a través de los presupuestos de sus respectivos estados, el soberano recibe un 15% (en 2017, se elevó al 25% hasta 2028 para apoyar la remodelación del Palacio de Buckingham) de

los ingresos que genera el «Crown Estate» («Terrenos de la Corona»), y que asciende a casi 100 millones de libras anuales. Se trata del patrimonio público del monarca, una gran cartera de propiedades, tanto rurales como urbanas, que reúne un conjunto de tierras originariamente de propie-

dad real, pero que son explotadas por el Tesoro británico en virtud de un acuerdo alcanzado en 1760. En la última década, «Crown State» ha aportado a las arcas públicas más de 2.800 millones de libras (3.234 millones de euros). Los ingresos que la Corona obtiene por esta vía se utilizan para pagar fundamentalmente los gastos de personal, mantenimiento de palacios, seguridad, viajes o dietas.

Otra fuente de financiación es el «Privy Purse» («Monedero privado»), un ingreso del soberano que procede principalmente de las rentas que generan los ducados de Lancaster y Cornualles, y que en el último ejercicio fiscal registró un beneficio neto de casi 30 millones de euros.



«The Firm» es una poderosísima marca que genera una gran cantidad de recursos El funeral de la reina puede dejar en Londres alrededor de 500

millones de euros

ter, y Carlos de Inglaterra en Escocia en 1981. A partir de ese momento, estas botas de agua dejaron de ser un simple calzado para caminar por el barro para convertirse en un icono de sofisticación. Miles de británicas se echaron a las calle para adquirir un par de botas, disparándose suventa, algo que fue aprovechado por la firma

Tampoco hay que olvidar la

Continúa en la página siguiente

#### Viene de la página anterior

Se da la circunstancia de que, tras la muerte de Isabel II y el ascenso al trono de Carlos III, Guillermo de Inglaterra, nuevo Príncipe de Gales, también se ha convertido en Duque de Cornualles (título que hasta ahora ostentaba su padre), y que es quizá el de mayor trascendencia económica. Tras la muerte de su abuela, el nuevo heredero a la Corona recibe de su padre un imperio de terrenos rurales y urbanos, y también de viviendas y comercios, cuyo valor supera los 1.000 millones de libras (1.150 millones de euros).

El Ducado de Cornualles convierte a Guillermo de Inglaterra en económicamente independiente, ya que no tendrá que depender de la asignación que él y su hermano Enrique recibían hasta ahora de su progenitor.

Pero la Corona cuenta con una tercera fuente de ingresos. Se trata de las inversiones personales de la Reina, entre las que se encuentran palacios, colecciones de artey también participaciones en empresas.

Hasta la muerte de Isabel II, estos ingresos privados se distribuían entre los miembros de su familia, incluidos aquellos que no tenían una asignación pública y también se utilizaban para sufragar los gastos de las residencias de las que era titular.

#### **Fortuna**

La fortuna de Isabel II, que ahora pasará a sus herederos, es inmensa. Según «Sunday Times», la monarca atesoraba entre 500 y 600 millones de euros, ascendiendo el patrimonio total de la Corona real británica a 82.300 millones de euros, de los que la mitad, unos 40.600, fueron amasados por Isabel II en sus 70 años de reinado.

El nuevo rey será el mayor beneficiado de la herencia de su madre, y recibirá, por añadidura, la gestión del Ducado de Lancaster y también los ingresos procedentes de la subvención soberana. Una transmisión que, por si fuera poco, está libre de pagar impuestos.

Las posesiones directas de la Reina, como el Castillo de Balmoral, Sandringham House y el Palacio de Kensington, así como sus joyas, obras de arte, coches, caballos, cisnes (desde el siglo XII todos los ánades del país son propiedad real) y su valiosísima colección de sellos, que heredó



82.300

millones de euros es el valor al que asciende el patrimonio total de la Corona británica de su padre, Jorge VI, se repartirán entre sus hijos y nietos.

De esta forma, la Monarquía británica se encuentra entre las más ricas del mundo, un ranking que encabeza la Familia Real de Tailandia, que cuenta una fortuna estimada de 30.000 millones de euros, según Forbes.

En Europa, el príncipe de Liechtenstein, Juan Adán II, es el soberano más rico del continente, con una fortuna que asciende a 7.000 millones. No cuenta con ninguna asignación pública, ni falta que le hace, ya que, entre sus numerosas propiedades, cuenta incluso con un banco.

#### Las monarquías más ricas

El ranking que sí encabeza la monarquía británica es el de las que más dinero reciben por parte del erario público. A través de la subvención soberana, se embolsa más de 100 millones de euros anualmente. La segunda monarquía europea con más asignación es la de Mónaco, con 48 millones. El tercer puesto de esta selectiva lista es para la Casa Real de los Países Bajos, con 44,4 millones; seguida de Noruega, con 43 millones; Luxemburgo, con 17,5 millones (aunque el patrimonio del rey Enrique supere los 4.000 millones); Dinamarca, con 12 millones, y Bélgica, con 11 millones. España y Suecia se encuentran entre las más austeras del Viejo Continente, con una aportación pública de 8,4 y 6,7 millones, respectivamente. En concreto, el Rey Felipe VI cuenta con un sueldo que asciende a 258.927 euros anuales y su patrimonio suma unos 2,5 millones entre cuentas bancarias, obras de arte y joyas.



Empezar es descubrir un mundo nuevo. Conocer personas y cruzar fronteras. Es creer, crecer y ayudar al resto a mejorar con nosotros.

Empezar es darle la bienvenida al mundo en el que quieres vivir.



hola, mundo.





Alianza por el clima y ecologistas en acción convocaron esta marcha en 2019



#### Claves

Cumplir con el Acuerdo de París de limitar el calentamiento global podría generar 218 millones de empleos en el mundo hasta 2030.

A nivel regional, la UE calcula que se podrían crear hasta 900.000 puestos de trabajo en el ámbito de las energías renovables.

Ahorrar 300.000 millones si se reduce la dependencia de los combustibles fósiles.

# Un medioambiente sano, un derecho universal

Una resolución de la ONU recoge el derecho al aire limpio, a un clima estable y a la justicia social

#### R. C. MADRID

Con 161 votos a favor y ocho abstenciones, el máximo órgano de Naciones Unidas declara que el acceso a un medioambiente limpio, sano y sostenible es un derecho humano universal. La resolución está basada en un texto similar adoptado el año pasado por el Consejo de Derechos Humanos en el que se insta a los Estados, las organizaciones internacionales y las empresas a intensificar los esfuerzos para garantizar un medioambiente sano

para todos. Se espera que este reconocimiento por parte de Naciones Unidas, aunque no es jurídicamente vinculante, sea un catalizador para la acción y que anime a los ciudadanos a exigir responsabilidades a sus gobiernos, apuntan desde el Pacto Mundial de Naciones Unidas España.

António Guterres, secretario general de la ONU, ha aplaudido la «histórica» decisión y asegura que este hito demuestra que los estados miembros pueden unirse en la lucha colectiva contra la triple crisis planetaria del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. «La resolución ayudará a reducir las injusticias medioambientales, a cerrar las brechas de protección y a empoderar a las personas, especialmente a las que se encuentran en situaciones vulnerables, como los defensores de los derechos humanos medioambientales, los niños, los jóvenes, las mujeres y los

pueblos indígenas», declaró en un comunicado. Según el secretario general de la ONU, esta decisión también ayudará a los estados a acelerar el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos en materia de medioambiente y derechos humanos.

#### ¿Por qué es tan importante?

Este derecho ambiental está relacionado directamente con los seres vivos y el medio en que se desarrollan. Incluye el derecho al aire limpio, a un clima estable, a una biodiversidad próspera y a ecosistemas saludables. En definitiva, es la base y la condición previa para el desarrollo económico, la sostenibilidad y la justicia social. Es por tanto esencial sostenery mejorar nuestro entorno para poder garantizar el resto de derechos, particularmente algunos como el derecho a la alimentación, el derecho al agua o el derecho a la salud. Respecto a este último, la contaminación atmosférica provoca más de ocho millones demuertes al año y una cuarta parte de las enfermedades mundiales se generan por riesgos relacionados con el medioambiente.

Asegurar este derecho no implica solo poder disfrutar del resto de derechos humanos, sino que además lleva consigo numerosas oportunidades económicas. En concreto, cumplir con el Acuerdo de París puede crear 218 millones de empleos en el mundo hasta 2030. También a nivel regional, la UE calcula que se podrían crear hasta 900.000 puestos de trabajo en el ámbito de las energías renovables y ahorrar unos 300.000 millones de euros al año si reduce la dependencia de los combustibles

Esta resolución está basada en un texto presentado por Costa Rica, Maldivas, Marruecos, Eslovenia y Suiza el pasado mes de junio, y copatrocinado ahora por más de cien

La contaminación provoca más de ocho millones de muertes al año y el 25% de las enfermedades

países. En ella se señala que el derecho a un medioambiente sano está relacionado con el derecho internacional vigente y afirma que su promoción requiere la plena aplicación de los acuerdos medioambientales multilaterales. Hasta esta resolución, el derecho a un medioambiente sano gozaba de un estatus constitucional, la forma más sólida de protección legal disponible en más de cien países.

Además, al menos 130 estados habían ratificado tratados regionales de derechos humanos que incluyen explícitamente el derecho a un medioambiente sano: tratados que abarcan África, América Latina y el Caribe, Oriente Medio, partes de Asiay Europa. El caso de España no es una excepción, ya que el artículo 45 de la Constitución Española establece que todos tienen el derecho a disfrutar de un medioambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Que los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, y para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativa, como la obligación de reparar el daño causado.

# Startups

En sus 16 años de vida, la compañía ha invertido de manera ininterrumpida en más de 1.000 startups a través de sus 40 centros de innovación establecidos en todo el mundo

# Telefónica Open Innovation, un inversor consolidado

T. E. MADRID

elefónica cuenta desde hace años con una potente estrategia de innovación abierta que le permite atraer el talento, la tecnología y los nuevos negocios que identifica en las startups. Sin duda, una fórmula potente para mantenerse actualizada en todo lo que rodea al mundo del emprendimiento. Podría decirse que, de esta forma, la telco innova mejor y más rápido.

Telefonica Open Innovation, liderada por Irene Gómez, es la filial del grupo Telefónica encargada de impulsar la innovación abierta del Grupo. Son el enlace entre Telefónicayelecosistema emprendedor, identificando y conectando a la gran corporación con los proyectos más brillantes y disruptivos del entorno startup con un doble objetivo. Por un lado, para Telefónica, la incorporación de estas soluciones innovadoras le permite reforzar el negocio actual, generar nuevaslíneas de ingresos o transformar procesos internos de la compañía. Por otro, permite a Telefónica Open Innovation invertiren dichas compañías para impulsarlas bajo un modelo de Venture Capital. «No existe una fórmula magistral para implementar una estrategia de innovación abierta en grandes organizaciones. Se trata de entender el momento organizativo y consensuar cómo medir el retorno de valor», señala Irene Gómez.

Hay un largo camino recorrido para llegar hasta aquí, una estrate-



Irene Gómez, directora de Telefónica Open Innovation

gia de innovación abierta que ha ido evolucionando y acompañando las necesidades de Telefónica durante años.

#### **Emprendedores**

En 2006 Telefónica lanzó su primer vehículo de inversión para invertir y crear alianzas estratégicas con startups alineadas con la estrategia global de la compañía. Desde entonces, Telefónica Open Innovation ha mantenido su apuesta inquebrantable por atraerinnovación a la compañía a través de la colaboración con emprendedores alrededor del mundo, generando un ecosistema potente y puntero, con

una interfaz completa y única entre emprendedores y una red de +140 socios, formada por grandes empresas, gobiernos y otros agentes relevantes, que les permite colaborar conjuntamente y obtener beneficios mutuos.

Durante todos estos años Telefónica ha ayudado a crear y transformar ecosistemas de emprendimiento locales en Europa y América Latina. En estos dieciséis años de inversión ininterrumpida en más de mil startups, en doce países, de las que a día de hoy ciento ochenta trabajan con el grupo generando oportunidades de negocio conjuntas. En total, Telefónica Open Innovation ha invertido 200 millones de euros en startups y tiene un portfolio actual de 500 invertidos a través de sus 40 centros deinnovación establecidos globalmente. Telefónica Open Innovation cuenta con dos vehículos para invertir en startups, Wayra y Telefónica Ventures que, durante estos años apostando por startups, han convertido a su equipo en inversores de referencia que están consiguiendo retornos financieros muy interesantes para la compañía.

En 2006 se lanzó Telefónica Ventures con el objetivo de abordar los grandes desafíos a los que se enfrenta la industria de las telecomunicaciones y crear nuevos negocios y verticales alineados con la estrategia de Telefónica. Telefónica Ventures invierte directamente en startups que ya han alcanzado un producto «market fit» y están en fases «growth», con tickets de inversión que van desde los 350.000 a los seis millones de euros; e indi-

Telefónica
Open
Innovation ha
invertido 200
millones de
euros en
startups
desde sus
inicios



rectamente, a través de una red formada por los principales fondos de Venture Capital líderes en mercados clave donde Telefónica Ventures es un Limited Partner.

Fund of Funds es la red global de diez fondos de inversión participada por Telefónica Ventures. Estos fondos de venture capital tienen presencia en los principales mercados en los que opera Telefónica y en los grandes mercados tecnológicos mundiales (EEUU e Israel). Esa red de fondos permite a la compañía acercarse a otras startups, tener «insights» de mercados y oportunidades de «deal flow», multiplicando así el alcance de su

«scouting». Leadwind Fund es un nuevo fondo de venture capital independiente, lanzado conjuntamente por Telefónica y K Fund, abierto a la participación de inversores públicos y privados y donde la telco es el inversor ancla. Leadwind invierte en startups de rápido crecimiento con una base tecnológica disruptiva y transformadora (deep tech scaleups), en el sur de Europa y Latinoamérica.

Telefónica Ventures ha invertido 140 millones de euros y cuenta con un portfolio formado por más de trece startups invertidas directamente y más de 100 invertidas a través de su red de diez fondos de

## 100.000

euros de beneficio es lo que ha reportado Acceleration Robotics en su primer año de actividad comercial (2021).



Acceleration Robotics destaca como empresa innovadora en la robótica y en el campo de los semiconductores. Ha trabajado con el MIT Technology Review.

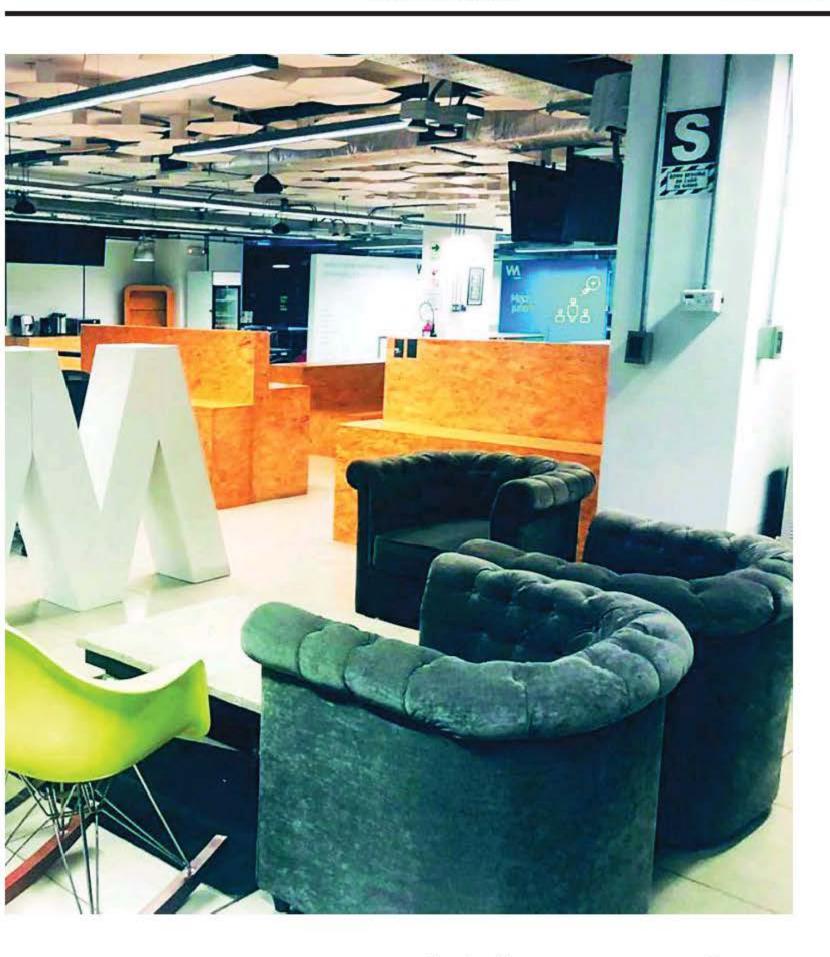

Desde 2006 Telefónica Open Innovation ha tejido una red de más de 140 socios

Ha ayudado a crear ecosistemas de emprendimiento en Europa y América Latina Venture Capital. En los últimos meses han ejecutado inversiones estratégicas como la realizada en Durcal, startup de teleasisencia para seniors, con el objetivo de apalancar nuevos negocios de Telefónica España. Según afirma Guillem Viladomat, CEO de Durcal, «con el impulso de la inversión de Telefónica Ventures, esperamos fortalecer nuestro partnership con Telefónica, que nos ayudará a llegar a todas aquellas familias que necesiten de nuestro producto y nuestros servicios. Además de ayudarnos con todo lo relacionado con la conectividad a la red M2M y con el servicio de

Movistar Prosegur Alarmas, que es quien nos brinda el servicio de seguridad en caso de que una persona mayor tenga una emergencia».

#### Hubdigital en Brasil

Recientemente Telefónica ha lanzado Vivo Ventures para invertir directamente en startups en fase growth, reforzando su posicionamiento en Brasil como Hub digital. Se trata de un fondo de Venture Capital que prevé invertir 60 millones de euros en los próximos cinco años en startups brasileñas B2C con soluciones en los ámbitos de salud, educación, servicios finan-

#### Wayra X Productos digitales de consumo masivo

A través de Wayra X, la iniciativa 100% digital, se invierte en startups fuera de la huella de Telefónica que tienen productos digitales de consumo masivo. Desde su lanzamiento, han invertido más de un millón de euros en más de diez startups en nueve países. De las startups invertidas este año, destacan Upword y Gimme Radio, La primera es una startup israelí de educación que permite a los usuarios transformar cualquier tipo de contenido en conocimiento, gracias a su herramienta de lA que ayuda a los usuarios a capturar, resumir y organizar de manera automática todo su contenido. «Nos sentimos como si hubiésemos duplicado nuestra fuerza al sumar como socio a un equipo tan activo como Wayra, con grandes recursos y capacidades», reconoce Roee Barak, CEO de Upword. Por otro lado, ha invertido en Gimme Radio, startup norteamericana que crea comunidades verticalizadas de fans de distintos géneros de música como heavy metal o country para permitir que los fans puedan conectary estar cerca de sus artistas accediendo a experiencias y contenido exclusivo.

cieros, smarthome, entretenimiento y market place de tecnología, entreotros. VivoVentures ya harealizado su primera inversión en Klavi, una Fintech brasileña que permite a sus clientes desarrollar productos financieros y servicios más rápidamente a través de su plataforma.

#### Wayra, más negocio

Por otro lado, Wayra, la principal iniciativa de apoyo al emprendimiento de Telefónica, cumplió diez años en 2021. Una década llena de éxitos donde ha conseguido, a través de sus hubs, estar presente en nueve países de Europa y Latinoamérica, logrando invertir 60 millones de euros en más de 800 startups y creando más de 10.000 puestos de trabajo cualificado. La participación de Wayra en las compañías, que incluye inversiones de hasta 350.000 euros, las ayuda a desarrollar negocio con el grupo Telefónica y las conecta con áreas de negocio clave del grupo como ciberseguridad, IoT y data analytics, entre otras. Además, las startups obtienen acceso a la red global de Wayra en Europa y Latinoaméricaya la comunidad de inversores y expertos del hub.

En lo que llevamos de año, Wayra ha invertido cuatro millones de euros en 28 startups que están liderando la transformación digital de nuestra sociedad en múltiples sectores. Entre las inversiones realizadas destacan compañías como Raylo, plataforma de alquiler y renovación de dispositivos (teléfonos, tablets y PCs) de Reino Unido, y Gamium, la startup tecnológica que ha desarrollado el primer metaverso social descentralizado donde las identidades digitales son las protagonistas y que refuerza la apuesta de Telefónica por el metaverso.

Wayra también ha incrementado significativamente sus follow ons acompañando a las startups en su crecimiento. De esta manera, ha participado en la nueva ronda de Bankuish, una Fintech mexicana que ayuda a los autónomos o trabajadores independientes a acceder a mejores créditos bancarios y en Wherex, un marketplace que nació en Chile pero que ya trabaja también en México, Perú y Colombia para cotizaciones, licitaciones y compras industriales.

## 3.000

Colibid ha procesado solicitudes de hipotecas por valor de 800 millones de euros y espera llegar a los 3.000 millones a finales de 2022.



La fintech valenciana se ha convertido, con tan solo nueve meses de vida, en la única plataforma de subastas hipotecarias en España.

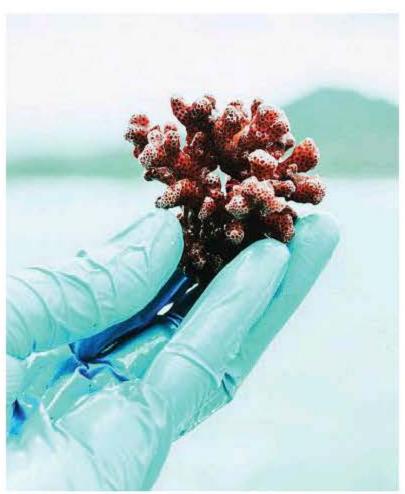





Mag tech cultiva fibras naturales para la industria textil

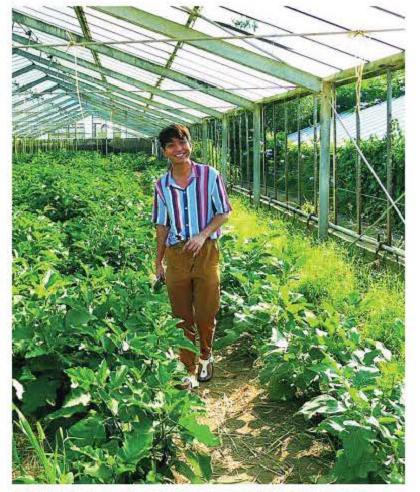

Komi promueve el consumo responsable de alimentos

# Alternativas ecológicas a las botellas de plástico y al textil

Cada vez más las startups españolas se incorporan a proyectos medioambientales y sostenibles

#### Rosa Carvajal. MADRID

El plazo para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) está cada vez más cerca. Es por eso que las empresas se afanan en buscar productos cada vez más naturales y que no contaminen nuestro planeta. En la lucha contra el cambio climático un material que destaca como uno de los mayores enemigos del planeta es el

plástico. Se estima que en 2050 habrá más plásticos que peces en el mar. Agua NEA es la alternativa ideal a las botellas de plástico de un solo uso. Se trata de un agua mineral envasada en aluminio, un material infinitamente reciclable que no perjudica al medioambiente. «Hace tres años que lanzamos nuestro producto como alternativa al plástico en los festivales de música. Ahora estamos en todos los sectores donde hay un uso masivo de plástico, como en hoteles, oficinas, catering, etc», explica el CEO de la startup Agua NEA, Alex Dacov. Ha lanzado la campaña #1foto1coral, por la cual Agua NEA siembra un coral por cada foto que recibe con su agua en lata durante este año. «Ya hemos sembrado más de 1.500 corales en Costa Rica, y este verano hemos

#### Más servicios públicos a través del móvil

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha puesto en marcha una nueva versión BETA de «Mi carpeta ciudadana», que incorpora nuevas funcionalidades y canales para agilizar las gestiones con la administración. Con esta medida se avanza en el objetivo de que el 50% de los servicios públicos estén accesibles a través del móvil a finales de 2025. En la versión BETA cualquier usuario puede consultar diferente información personal, desde titulaciones hasta datos del padrón, puntos del carnet de conducir o su vida laboral.

empezado también a sembrarlos en el Mediterráneo, reconstruyendo uno de los ecosistemas más bonitos del sur de España», explica. Comercializan sus botellas en España, Chile y Costa Rica.

Magtech fue la primera empresa en España dedicada a la búsqueda, investigación, mejora, cultivo, y comercialización de fibras textiles naturales, para la industria de la moda. Este tipo de cultivo ayuda a mejorar la sostenibilidad y viabilidad de la industria textil, a la vez que aporta más trazabilidad y mejor calidad de fibras, permitiendo reducir la dependencia de las fibras sintéticas. En 2020 se lanzó esta startup y en 2021 consiguió el primer cultivo hidropónico de algodón en toda la UE sin suelo ni sustrato. En 2022 cosecharon algodón por segunda vez de una misma planta doce meses después de la primera cosecha.

El CEO de esta startup, David René Rodríguez, lleva más de nueve años trabajando en la industria textil. «La hidroponía es una técnica de agricultura de precisión que nos está permitiendo reducir las necesidades de agua en más de un 90% -comparado con cultivos en campo-, utilizando únicamente fertilizantes naturales, sin químicos, pesticidas y sin herbicidas », explica René Rodríguez. Una de

las líneas estratégicas de investigación que está utilizando esta startup, es utilizar únicamente agua residual en sus cultivos. Según PitchBook Data, para 2026 la industria del «indoor farming» alcanzarálos 150 billones de dólares de negocio al año. «Es evidente que se está produciendo una revolución tecnológica en el campo, que nos ayudará a ser realmente sostenibles -particularmente en la industria textil-, en el corto plazo, encontrando en la naturaleza sustitutos a las fibras sintéticas tan perjudiciales para los ecosistemas y el medioambiente», apunta el CEO de Magtech.

Otro ejemplo de empresa concienciada con la sostenibilidad es Komi. Esta startup trabaja con pequeños agricultores para promover el consumo responsable de alimentos cultivados localmente y su estacionalidad. Se trata de una plataforma transversal de nueva generación que permite a las comunidades y a las granjas locales conectarse de forma fluida a través de las tiendas online existentes, las redes sociales o la plataforma Komi. Su misión principal es educar a la gente y a las empresas sobre el consumo responsable de alimentos y su temporalidad para promover la simbiosis con nuestro planeta.

Santander elegido por la revista Euromoney

Mejor Banco de Europa Occidental y Mejor Banco de Europa Occidental para pymes

# Siempre contigo

Estar cerca de nuestros clientes nunca ha sido tan importante. Así es como entendemos que ayudamos a progresar a las personas y a las empresas;

STREETFOOD





**EUROMONEY** 

- · Mejor Banco del Mundo en Inclusión Financiera
- · Mejor Banco de Europa Central y del Este en Responsabilidad Corporativa

**EUROMONEY** 

- · Mejor Banco en Argentina
- · Mejor Banco en Chile
- · Mejor Banco en Uruguay
- · Mejor Banco de Inversión en España



**Santander** 

Por ti, los primeros.

#### **Opinión**



Ignacio Rodríguez Burgos

#### Seda rasgada

hina teme caer en la recesión. La contracción económica asoma su perfil por encima de la Gran Muralla. Puede que esta sea una de las razones del tibio apoyo del dirigente chino Xi Jinping a su colega ruso Vladimir Putin en la cumbre de Samarcanda.

La reunión mostró fisuras en la alianza ruso-asiática. Hay preocupación en Pekín por cómo marcha la Guerra de Ucrania.

Moscú es incapaz de imponerse en el tiempo requerido, lo que genera un desorden geopolítico y una incertidumbre que se une al debilitamiento de la economía china. Su mercado inmobiliario se tambalea como nunca. Es más barato dinamitar los miles de edificios a medio construir que terminar la obra. Con la voladura de las torres, casas y pisos se esfuma buena parte del capital de los bancos chinos. Se destruye el ladrillo y también el crédito.

Además, la deuda pública crece por el lado de la administración más expuesta, la local. Los ayuntamientos se endeudan mientras la política del covid cero aún mantiene el confinamiento en varias ciudades. En Samarcanda se percibió una Ruta de la Seda rasgada, áspera. Putin no cuenta con el respaldo incondicional de Pekín. Y lo necesita, pues sus ingresos por hidrocarburos se han reducido un 18 por ciento desde el pasado febrero a agosto.

Por otro lado, Alemania ha pasado de comprar el 60% del gas a Rusia a solamente el 9%. El Kremlin busca construir nuevos gasoductos hacia China para su supervivencia financiera en una dependencia creciente del Imperio del Centro.

El grave problema para Vladimir Putin es que Pekín necesita menos energía. Su actividad se ralentiza y, por primera vez en 32 años, cae su demanda de petróleo.

#### **Nombramientos**



**LAURA RENEDO** March Risk Solutions (March R.S.), filial 100% de Banca March y primera correduría de capital totalmente español, ha anunciado su designación como nueva directora del departamento de Industria y Servicios,



**SUSANA VALERO** Deutsche Bank acelera en España su apuesta estratégica con su nombramiento como nueva responsable regional de Productos y Advisory & Sales en International Private Bank España



**CAROLINA AFONSO** Es la nueva directora general de Gato Preto. donde hasta este momento ocupaba el cargo de directora de Marketing y Digital. Afonso cuenta con más de 15 años de experiencia en Gestión y Marketing



**PROMINA LORENZO** Asumirá, desde este momento, la Dirección General de UPS en España y Portugal, donde compatibilizará la responsabilidad de las operaciones, el desarrollo de negocio así como el de la estrategia



MELISSA DE SANCTIS Desempeñará, a partir de ahora, el puesto de nueva directora de Marketing de Spectrum Markets, el centro de negociación europeo para derivados titulizados



**ALVARO LUNA** Seitech, la compañía española especializada en Field Service Operations, lo ha fichado como nuevo director comercial de la empresa con el objetivo de seguir contribuyendo a su crecimiento



**CARLOS FERNÁNDEZ** El Consejo de Administración de Santalucía, aseguradora especializada en protección familiar, ha acordado elegirlo nuevo subdirector general adjunto



**ALVARO MAURA** QBE ha anunciado su incorporación como nuevo suscriptor senior para su departamento de Líneas Financieras. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en AON

#### **Opinión**



José Antonio Vera

#### Haciendo caja con el IVA

aca pecho el Gobierno por habernos bajado el IVA del gas, en realidad arrastrado por las circunstancias y, después, de que Alberto Núñez Feijóo se lo reclamara reiteradamente.

Ahora, el político gallego le está pidiendo que aminore también ese mismo impuesto a los alimentos básicos, habida cuenta de la desproporción de las subidas

de productos básicos, como la leche (26%), los huevos (22,4%), el pan (15,02%) o la fruta (12,1%).

Quien gana con la escalada de la cesta de la compra es Hacienda, que lleva ingresados 8.678 millones de euros más en 2021 solo por IVA, cifra que sube hasta los 22.000 millones en el periodo comprendido entre los meses de

enero y julio si sumamos el resto de impuestos.

Lainflación está engordando las ar-

cas públicas un 23%, y no siempre ese dinero extra está destinado a beneficiar al ciudadano, sino a pagar chiringuitos absurdos, como la Dirección General de Palancas 2030 o la Dirección Especial para la Alianza de la Nueva Economía de la Lengua, suerte de oficina dependiente de Moncloa,

como los 803 asesores, los 22 ministerios o la legión de familiares y amigos enchufados en la Administración.

Cada vez que se le pide al Ejecutivo que baje el IVA, la respuesta de los ministros es que Europa lo impide. Lo que no es verdad, como quedó demostrado con las mascarillas, la luz y ahora el gas. Con el IVA reducido el Ministe-

rio que encabeza María Jesús Montero ingresaría lo mismo que arcas públicas un 23% cuando los precios eran

más bajos.

La inflación

está engordando las

Es totalmente inmoral esta política de hacer caja con la fiscalidad cuando a los ciudadanos nos asedian constantemente con subidas de precios de todo tipo y, además, las diferentes administraciones públicas nos tienen fritos a impuestos.

#### **Opinión**

#### El FEADER y los despachos

#### Ignacio Argote Vea-Murguía

a Comisión Europea, desde 2007, ha financiado inversiones por 25.000 millones de euros mediante el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, en proyectos de diversificación para que la economíaruraldependieramenos de la agricultura y silvicultura. Desde el apoyo a la renovación de pueblos, mejora de carreteras, redes de agua o saneamiento, hasta las recurrentes inversiones en alojamientos turísticos. La reciente auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo evidencia el bajo rendimiento económico de algunos proyectos FEADER, cuestionando su durabilidad y eficiencia.

Algunos proyectos turísticos, subvencionados con hasta 9.000 euros por cada mes de funcionamiento, cerraron pocos años después. En otros casos, se iniciaron investigaciones sobre el uso privado ilegítimo de edificios financiados como destino turístico. Hasta finalizar 2022 FEADER permanecerá en el marco de los Fondos Estructurales Europeos de Inversión, EIE; después entrará dentro de los planes estratégicos de la PAC, en los que España contará para el desarrollo rural por parte de la UE de 5.403.084.125 millones de euros entre 2023-2027. El Gobierno, y en particular el ministro de Agricultura, no han sido diligentes en la tramitación del proyecto de ley para la aplicación de la nueva PAC. Si no se publica a comienzos de 2023, los agricultores y ganaderos no podrán presentar su solicitud única de ayudas para la próxima campaña.

Mientras, el campo arde. En medio de cortapisas crecientes para el pleno desenvolvimiento de la vida rural. Limitando desde la limpieza de montes a la caza, pasando por las explotaciones ganaderas, mientras se sobreprotegen los lobos.

Centro de Economia Política y Regulación. Universidad CEU San Pablo

#### MERCADO CONTINUO

| VALOR                                   | ULTIMA            | CAPITALIZACIÓN<br>Millones de euros | SEMANA<br>Var (%) | Máximo          | AÑO<br>Mínimo          | Var (%           |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|------------------|
| Acciona<br>Acciona Energía              | 202,200<br>41,960 | 11.092,02                           | 1,50              | 211,00<br>44,20 | 128,40<br>26,00        | 20,29            |
| Acerinox                                | 8,622             | 2.239,34                            | -3,97             | 12,91           | 8,12                   | -24,2            |
| ACS .                                   | 22,920            | 6.616,19                            | 3,28              | 26,94           | 19,85                  | -2,70            |
| Adolfo Domínguez<br>Vedas               | 4,100<br>16,520   | 38,03<br>773,24                     | 0,50              | 4.40<br>25.70   | 3,25                   | 7,85<br>-31,45   |
| Vena                                    | 115,100           | 17.265,00                           | -0,04             | 155,90          | 114,45                 | -17,0            |
| Airbus                                  | 92,070            | 72.563,70                           | -1,13             | 121,00          | 88,91                  | -18,1            |
| Virtificial<br>Vlantra                  | 0,070             | 93,08<br>482.89                     | -6,52<br>-1,57    | 0,10            | 12,30                  | -18.90<br>-18.30 |
| Vmiral I                                | 9,535             | 1730,75                             | 5,05              | 12,74           | 8,77                   | -14,1            |
| madeus                                  | 50,640            | 22.813,28                           | 0,31              | 64,92           | 48,86                  | -15,09           |
| mper                                    | 0,174             | 193,35                              | 0,35              | 0,28            | 0,17                   | 1,9              |
| lmrest<br>lperam                        | 4,145<br>25,700   | 910,05<br>2.055,90                  | -5,91<br>-0,46    | 6,78<br>56,00   | 3,51<br>24,96          | -30,92<br>-46,23 |
| pplus                                   | 6,480             | 1.011,01                            | -3,24             | 8,98            | 6,02                   | -19,8            |
| Arcelor Mittal                          | 22,190            | 19.478,60                           | -2,57             | 33,02           | 20,55                  | -21,80           |
| krima                                   | 8,000             | 227,44<br>620,21                    | -3,75<br>3.23     | 9,86            | 7,00                   | -12,8            |
| Atresmedia<br>Atrys                     | 2,762<br>6,100    | 449.22                              | 2,36              | 4.09            | 2,62                   | -17,2<br>5,5     |
| ludax                                   | 1,006             | 442,93                              | 0,77              | 1,45            | 0,93                   | -20,1            |
| zkoyen                                  | 6,260             | 153,06                              | 2,65              | 8,08            | 4,74                   | 21,3             |
| Banco Sabadell<br>Banco Santander       | 0,746<br>2,651    | 4.196,59<br>44.513.56               | 8,27<br>9,22      | 0,95<br>3,48    | 0,57<br>2,32           | -9.8             |
| lankinter                               | 5,868             | 5.274.55                            | 12,08             | 6,27            | 4.01                   | 30.1             |
| BVA                                     | 4,928             | 31.470,31                           | 7,83              | 6,12            | 3,97                   | -6.1             |
| Berkeley                                | 0,214             | 95,40                               | -4,35             | 0,50            | 0,13                   | 42,6             |
| Bodegas Riojanas<br>Borges-Bain         | 3,680             | 18,61<br>68,03                      | 4.55              | 3.98            | 2,80                   | 15,00            |
| AF                                      | 2,940             | 932,44                              | -0,68<br>-1,58    | 2,96<br>38,00   | 2,50                   | -25,6            |
| aixabank .                              | 3,530             | 28.454,08                           | 12,76             | 3,64            | 2,41                   | 45,2             |
| lash                                    | 0.654             | 996,01                              | -2,63             | 0,74            | 0,59                   | 4,4              |
| Catalana Occidente<br>Cellnex Telecom   | 29,000<br>34,970  | 3.480,00<br>23.756,09               | 1,94<br>-3,18     | 30,90<br>51,70  | 23,15<br>34,90         | -3,3<br>-31,6    |
| evasa                                   | 7,200             | 167,43                              | 0,00              | 8.00            | 6,50                   | 2,8              |
| IE Automotive                           | 22,820            | 2.796,59                            | -0,26             | 28,44           | 18,68                  | -16,5            |
| I frica Baviera                         | 19,200            | 313,11                              | -3,02             | 25,60           | 19,20                  | -9,4             |
| Coca Cola<br>Corp. Fi. Alba             | 47,120<br>47,050  | 21523,91<br>2.740,19                | 0,46<br>-1,93     | 54,55<br>57,00  | 39,42<br>45,25         | -4,8<br>-8,6     |
| Deoleo                                  | 0,264             | 131,75                              | 1,93              | 0,44            | 0,26                   | -8,0             |
| )ia                                     | 0.013             | 766,47                              | 1,54              | 0,02            | 0,01                   | -16,9            |
| Dominion                                | 3,510             | 564,06                              | -4,48             | 4,84            | 3,40                   | -25,0            |
| Our o Felguera<br>Obro Foods            | 0,724<br>16,120   | 69,50<br>2.480,31                   | 0,14              | 1,11            | 15,30                  | -17,40<br>-4,50  |
| coener                                  | 5,700             | 324,61                              | -0.34             | 6,60            | 4,22                   | 29,5             |
| dreams                                  | 5,120             | 653,34                              | -0,94             | 10,14           | 4,31                   | -47,2            |
| lecnor                                  | 10,950            | 952,65                              | 0,47              | 13,40           | 9,68                   | 4,2              |
| nagás<br>nce                            | 17,270<br>3,274   | 4.524,57<br>806,30                  | -0,65<br>-3.59    | 22,30<br>3.83   | 17,00                  | -15,34<br>44,6   |
| ndesa                                   | 17,630            | 18.665,80                           | -0,34             | 21,06           | 16,91                  | -12,7            |
| rcross                                  | 2,910             | 281,10                              | -1,50             | 3,91            | 2,60                   | -2,02            |
| zentis<br>aes Farma                     | 0,073<br>3,925    | 33,85<br>1,219,82                   | -0,63             | 0,22<br>4,29    | 3.07                   | -59,4<br>12,8    |
| CC                                      | 9,330             | 4.089,76                            | 2,09              | 11.46           | 8,87                   | -15.79           |
| errovial                                | 24,650            | 18.181,13                           | 0,64              | 27,63           | 21,92                  | -9,4             |
| luidra                                  | 15,150            | 2.963,78                            | -2,48             | 35,25           | 14,69                  | -56,9            |
| Barn<br>Bestamp                         | 1,195<br>3,366    | 188.43<br>1.937,18                  | -3,61<br>-156     | 1,55<br>4,70    | 1,05<br>2,78           | -20,0            |
| Grenergy                                | 38,460            | 1.074,07                            | 2.89              | 42.32           | 21,80                  | 32.6             |
| irifols                                 | 11,755            | 5.009,16                            | 152               | 20,28           | 11,26                  | -30,3            |
| Grifols B                               | 8,335             | 2.178,98                            | 4,30              | 12,57           | 7,48                   | -17,5            |
| AG<br>berdrola                          | 1,211             | 6.020,46<br>67.215,52               | 0,16              | 2,14            | 1,20<br>8,47           | -28.9.<br>1.4    |
| berpapel                                | 13,450            | 148,49                              | -2.55             | 19,25           | 13,25                  | -25,2            |
| nditex                                  | 22,450            | 69.968,84                           | 5,80              | 29,06           | 18,55                  | -21,3            |
| ndra                                    | 8,170             | 1.443,27                            | 2,44              | 11,03           | 7,52                   | -14,1            |
| nm. Colonial<br>nm. del Sur             | 5,700<br>7,840    | 3.075,81<br>146,37                  | -2,60<br>0,00     | 8,49<br>8,62    | 5,51<br>7,48           | -30,9<br>1.8     |
| nnovate S.                              | 0,580             | 33,46                               | 0,72              | 0,79            | 0,51                   | -17,8            |
| ar España                               | 4,540             | 379,97                              | 1.61              | 5,60            | 4,54                   | -11,3            |
| i bertas 7<br>I nea Directa             | 1,100             | 24,11                               | -1,72             | 199             | 0,98                   | -29,4            |
| ingotes                                 | 1,084<br>6,500    | 1179,84<br>65,00                    | -3,70             | 1,62            | 6,42                   | -32,6<br>-45,8   |
| ogista                                  | 19,470            | 2.584,64                            | 0.82              | 20,76           | 14,72                  | 11,0             |
| Aapfre                                  | 1,717             | 5.287,59                            | 5,72              | 2,01            | 1,53                   | -4,90            |
| Aediaset<br>Aeliá Hotels                | 2,834<br>5,550    | 887,51<br>1,223,22                  | 2,10              | 5,43<br>8,24    | 2,70<br>5,20           | -31,0:<br>-7,5   |
| Merlin Prop.                            | 9,020             | 4.237,33                            | 6,35              | 11,11           | 8,37                   | -5.7             |
| Metrova ce sa                           | 6,800             | 1.031,40                            | 0.00              | 7,76            | 5,85                   | -4,4             |
| Aiguel Costa                            | 11,480            | 459,20                              | -0.85             | 13,78           | 11,30                  | -12,3            |
| Nontebalito<br>Naturgy                  | 1,250<br>25,590   | 40,00<br>24.812,42                  | -1,49<br>-3,26    | 1,58<br>30,05   | 1,25                   | -16,1            |
| laturhous e                             | 1,670             | 100,20                              | -0.90             | 2,14            | 1,65                   | -13,2            |
| leinor                                  | 10,120            | 809,49                              | -0,57             | 12,20           | 9,82                   | -2,5             |
| lextil                                  | 0,375             | 122,73                              | -3,17             | 0,49            | 0,36                   | -6,6             |
| IH Hoteles<br>licolás Correa            | 2,885<br>4,710    | 1.257,13<br>58,01                   | 1,22              | 6,20            | 2,83<br>4,71           | -5,10<br>-21,50  |
| lyesa                                   | 0,002             | 14,69                               | 9,09              | 0,01            | 0,00                   | -45,4            |
| HLA                                     | 0,588             | 347,58                              | 7,55              | 1,12            | 0,54                   | -42,3            |
| Dryzon                                  | 2,305             | 124,39                              | -2,11             | 3,35            | 2,04                   | -14,6            |
| escanova<br>harmaMar                    | 0,387<br>58,840   | 11,12                               | 3,31<br>2,81      | 78,30           | 0,35<br>46,50          | 3,1              |
| rim                                     | 12,000            | 205,36                              | -6,44             | 15,75           | 11,55                  | -17,5            |
| risa                                    | 0,443             | 328,11                              | -6,18             | 0,72            | 0,42                   | -21,5            |
| Prosegur<br>Bealia                      | 1,626             | 892,03                              | -5.92             | 2,47            | 1,56                   | -29,6            |
| eana<br>NEC                             | 0,970<br>17,705   | 795,66<br>9.579,82                  | -1,03<br>-1,09    | 20,05           | 0,79                   | -6,9             |
| leig Jofre                              | 2,510             | 196,84                              | -1,18             | 3,55            | 2,48                   | -23,0            |
| tenta 4                                 | 9,400             | 382,52                              | 0,00              | 10,30           | 9,00                   | -6,9             |
| enta Corp.                              | 1,510             | 49,66<br>17.370,66                  | -0,32<br>-3,86    | 2,20<br>16,23   | 1,50                   | 14,60            |
| tepsol<br>tovi                          | 45,660            | 2.466,38                            | -1,02             | 74,90           | 45.10                  | -38,1            |
| Sacyr                                   | 2,336             | 1.526,50                            | 4,93              | 2,71            | 1,80                   | 2,1              |
| an José                                 | 3,750             | 243,85                              | 2,60              | 5,21            | 3,75                   | -23,4            |
| Siemens Gam.                            | 17,965            | 12.236,74                           | -0,33             | 21,70           | 12,56                  | -14,7            |
| Solaria<br>Soltec                       | 20,260<br>4,902   | 2.531,50<br>468,72                  | -3,03<br>4,37     | 24,65<br>6,80   | 12,08                  | -20.8            |
| Squirrel                                | 3,030             | 269,77                              | 4,37              | 3,90            | 2,86                   | -20,8            |
| algo                                    | 2,560             | 321,13                              | -1,92             | 5,44            | 2,55                   | -51,8            |
| éc. Reunidas                            | 6,520             | 364,44                              | -0.52             | 10,06           | 5,71                   | -6,1             |
| elefónica                               | 3,861             | 22.298,19                           | -0.54             | 4,96            | 3,62                   | 3,2              |
| ubacex<br>ubos Reunidos                 | 0,311             | 278,59<br>54,24                     | 0,00<br>2,31      | 0,42            | 0,28                   | 43,8             |
|                                         |                   | 2.650,85                            | 12,10             | 1,09            | 0,69                   | 14,90            |
| Inicaja                                 | 0,999             | -000,00                             |                   |                 |                        |                  |
| Irbas                                   | 0,015             | 58,97                               | -0,67             | 0.02            | 0,01                   | 7,4              |
| Unicaja<br>Urbas<br>Vidrala<br>Viscofan |                   |                                     |                   |                 | 0,01<br>60,50<br>48,92 |                  |



| Valor           | Último | Dif (%) |
|-----------------|--------|---------|
| Caixabank       | 3,530  | 12,76   |
| Unicaja         | 0,999  | 12,10   |
| Bankinter       | 5,868  | 12,08   |
| Banco Santander | 2,651  | 9,22    |
| Nyesa           | 0,002  | 9,09    |
| Banco Sabadell  | 0,746  | 8,27    |
| BBVA            | 4,928  | 7,83    |
| OHLA            | 0,588  | 7,55    |
| Meliá Hotels    | 5,550  | 6,35    |
| Inditex         | 22,450 | 5,80    |



| MAYORES BA. | JADAS SEMA | ANA 🕊   |  |
|-------------|------------|---------|--|
| Valor       | Último     | Dif (%) |  |
| Ezentis     | 0,073      |         |  |
| Airtificial | 0,070      | -6,52   |  |
| Prim        | 12,000     | -6,44   |  |
| Prisa       | 0,443      | -6,18   |  |
| Prosegur    | 1,626      | -5,92   |  |
| Amrest      | 4,145      | -5,91   |  |
| Dominion    | 3,510      | -4,48   |  |
| Squirrel    | 3,030      | -4,42   |  |
| Berkeley    | 0,214      | -4,35   |  |
| Acerinox    | 8,622      | -3,97   |  |

#### MERCADOS EUROPEOS

Variación semanal - Ultima cotización (puntos) - Variación anual

DAX (Francfort)

-2,65% 12.741,26
 -19.79 %

FTSE MIB (Milán)

FTSE 100 (Londres)

CAC 40 (París)

#### **EURO/DOLAR**



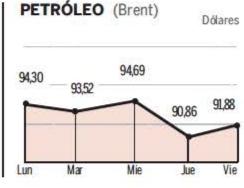

#### **DEUDA SOBERANA**

#### **BONO A 10 AÑOS**

|             | Últ. | Día. (%) | Año (%) |  |
|-------------|------|----------|---------|--|
| Alemania    | 1,74 | -0,71    | -0,01   |  |
| España      | 2,90 | 0,10     | 0,00    |  |
| Francia     | 2,29 | -0,09    | 0,00    |  |
| Italia      | 4,02 | -0,32    | -0,01   |  |
| Portugal    | 2,79 | -0,25    | -0,01   |  |
| Reino Unido | 3,16 | -0,57    | -0,02   |  |

PRIMA DE RIESGO

Día (%) España 116,050 1,35

#### DIVISAS

|                   | 1 euro  | Día (%) |  |
|-------------------|---------|---------|--|
| Dólar USA         | 1,000   | 0,08    |  |
| Libra esterlina   | 0,878   | 0,75    |  |
| Franco suizo      | 0,966   | 0,50    |  |
| Yen japonés       | 143,047 | -0,28   |  |
| Corona sueca      | 10,786  | 0,51    |  |
| Dólar australiano | 1,495   | 0,16    |  |
| Dólar canadiense  | 1,329   | 0,50    |  |
| Dólar Hong Kong   | 7,853   | 0,08    |  |
| Zloty Polaco      | 4,719   | -0,12   |  |
| Dólar Neozelandés | 1,675   | -0,02   |  |

#### REPARTO DE DIVIDENDOS

| Bankinter  | 0,0741 | 29/09/22 |
|------------|--------|----------|
| Ebro Foods | 0,1900 | 03/10/22 |
| Inditex    | 0,1650 | 02/11/22 |
| Fluidra    | 0,4200 | 03/11/22 |

#### SUBASTAS DEL TESORO

| Letras a 6 y 12 meses | 04/10/22 |
|-----------------------|----------|
| Bonos y Obligaciones  | 06/10/22 |
| Letras a 3 y 9 meses  | 11/10/22 |
|                       |          |

#### **EURIBOR** A 12 MESES



#### **Opinión**

#### La inflación vuelve a tumbar el Ibex

#### **Javier Urones**

a bolsa española volvió a cerrar la semana en negativo a pesar del buen comportamiento de la banca, que lideró una vezmás las subidas. La alta inflación y el temor a que los rápidos y agresivos incrementos en los tipos de interés puedan llevar a la economía a una recesión, están pesando sobre el ánimo de los inversores. El Ibex 35 continúa moviéndose alrededor de los 8.000 puntos, y aunque se comporta mejor que el resto de sus homólogos europeos, acumula una caída anual superior al 8%.

Los datos de inflación volvieron a disparar las ventas. El IPC del mes de agosto en EEUU fue de un 8,3% frente al 8% esperado. A pesar de acumular dos meses cayendo desde los máximos del pasado junio en 9,1%, sigue siendo más de cuatro veces el objetivo de la Reserva Federal. El mal dato de inflación unido a los buenos datos en el mercado laboral, donde las peticiones de desempleo cayeron por quinta semana consecutiva, allanan el camino para nuevas subidas de tipos. La próxima semana se reúne la Fed y la única duda es si los subirá 75 o 100 puntos básicos.

En Europa, España revisó al alza el dato de IPC de agosto hasta un 10,5% y en Alemania se publicó uno de los peores datos de confianza empresarial en su historia. Los precios del gas y el petróleo se alejan de sus máximos a la espera de las decisiones de la Unión Europea.

En el plano empresarial destacan los resultados de Inditex, que vuelve a batir expectativas con un incremento del 21,5% en sus beneficios y un 11% en sus ventas. Gran parte del éxito del gigante de la moda se debe a la decisión de aumentar los inventarios y a la integración de su negocio online con las tiendas físicas.

Javier Urones CFA, Head of sales de

El primer sistema de pensiones conocido lo implantó el emperador César Augusto para los soldados romanos, que recibían 13 años de sueldo tras 25 de servicio

en las legiones AHI ENCUENTRAS EL ENLACE

https://bit.ly/byneonss

Ó escanea el código QR:





El objetivo de todas las reformas de pensiones del último cuarto de siglo han sido intentos, tan impopulares como fallidos, de controlar un gasto cada vez mayor» dward Gibbon (1737-1794), en su monumental «Decadencia y caída del Imperio Romano», todavía hoy un texto de referencia, abordaba algunos asuntos económicos, pero quizá no con el detalle necesario. Explica, no obstante no hay nada nuevo-, que ya en tiempos de Constantino (272-

337), cuando los ingresos del Imperio excedían a los ingresos, algo bastante habitual, se recurría a la «superindicción», es decir, a un impuesto extraordinario. Gibbon, a pesar de su minuciosidad, omite que lo que podría ser el primer sistema de pensiones de la historia, casi dos mil años antes de que Otto von Bismark (1815-1898) las aplicara de formageneralizadaen 1889, lo puso en marcha el primer emperador romano, César Augusto (63 A.C.-14.D.C). Merryn Sommerset Webb, editora de la revista semanal «Money Review» del «Financial Times», acaba de escribir que los soldados romanos se beneficiaron desde el año 13 A.C. de lo que habría sido el primer plan de pensiones de la historia, vigente varios siglos. César Augusto, un gobernante hábil y preocupado por mantener el poder, impulsó un sistema, financiado con impuestos -claro-

que pagaba a los soldados que se retiraban tras 25 años de servicio -el periodo sobre el que se calcula ahora la pensión en España- una suma equivalente a trece años de salario, a la que se añadían bonificaciones según las campañas en las que hubieran luchado, algo que también tendría su correlato

**Opinión** 



Jesús Rivasés 0155

# César Augusto y las pensiones del Imperio

PLATÓN



it.ly/byneonss

actual. La gran diferencia es que la esperanza de vida en Roma era de 41 años y la de un soldado bastante menor, lo que hacía que el número de los que alcanzaban los 25 años de cotización –perdón, de servicio en las legiones– no era muy elevado.

La esperanza de vida había aumentado mucho cuando Bismark

instauró su sistema de

pensiones, a cuyas percepciones se accedía a los 70 años, edad rebajada luego a los 65. Sin embargo, a finales del siglo XIX tampoco era muy numerosa la población que llegaba a las siete décadas, lo que aseguraba la solvencia del sistema. Pocos pensionistas y mucha población joven que contribuía. Europa y España, avanzado ya el siglo XXI, se enfrentan al problema contrario, pocos cotizantes y ejércitos inmensos de pensionistas. En España hay ya casi diez millones de perceptores de las distintas pensiones de jubilación que, además, tampoco son demasiado generosas, aunque algunas doblen muchos salarios de trabajadores en activo. La reforma del sistema es una especie de nuevo mito de Sisifo, condenado a empujar una piedra hasta lo alto de la montaña y que, cuando estaba a punto de alcanzarla, rodaba otra vez hasta la base y así, una y otra

vez. La penúltima reforma, la de Rajoyy Báñez, que era impopular, no llegó a entrar en vigor porque la tumbó el Gobierno de Sánchez. Ahora, José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, ha iniciado las conversaciones con los agentes sociales para pergeñar la enésima reforma, exigida además por Bru-

selas. Sobre la mesa, el aumento de la edad de jubilación y de los años necesarios de cotización para obtener la prestación, ahora 25, pero que si fueran 35, la pensión disminuiría un promedio del 8% según un informe del Banco de España. Los sindicatos no quieren ni oír hablar de asunto y los empresarios tampoco de aumentar o destopar cotizaciones, otra posibilidad. Al mismo tiempo, Pedro Sánchez se ha comprometido -y Yolanda Díaz lo recuerda con frecuencia- a subir este año las pensiones en la misma proporción que la inflación media, que puede ser un 9%, algo que provocará exigencias similares de empleados públicos y de esa «clase media trabajadora» que el presidente tiene ahora en la boca todo el día en su maratoniana campaña electoral.

El problema es que las cuentas no acaban de cuadrar, ni para los pensionistas ni para la Seguridad Social. Todas las reformas, de manera más o menos taimada, buscan controlar el gasto hasta que alguien se rebela, genera un conflicto social o político, y vuelta a empezar. Merryn Sommerset apela alhistoriador económico George Maher, y apunta que las pensiones de 13 años de salario de los soldados romanos fueron «parte del principio del fin de Roma». Escribe que Septimio Severo, antes de morir, en el 211 D.C., adoctrinó a su hijo Caracalla (188-217) para que «enriqueciera a los soldados». Ni corto ni perezoso aumentó los salarios de los militares un 50%, lo que significó que las sumas que recibían al jubilarse subieron un 66% al pasar de unos 3.000 a 5.000 denarios, lo que añadió unos 9.000 millones de euros anuales al coste del ejército. Aquello supuso la erosión de la moneda ycontribuyó al principio del fin del Imperio, aunque Gibbon no délos detalles. No es evidente que la historia se repita, pero es útil conocerla.

Jerome Powell

#### Nueva vuelta de tuerca monetaria en USA contra una inflación que no cede

La inflación en Estados Unidos alcanzó el 8,3% interanual en el mes de agosto, algo por encima de lo previsto, pero que ha vuelto a disparar las alarmas, porque se esperaba una cierta contención. Ahora, los mercados y los expertos no descartan que la Reserva Federal, que preside Jerome Powell, vuelva a subir los tipos de interés la próxima semana hasta 100 puntos básicos y que más pronto que tarde lleguen al 3 o 3,5%. La situación en Europa es diferente, pero todo repercute.



Gas

1115/5/313

### Reservas al máximo pero sin garantías de que sean suficientes en el invierno

La práctica totalidad de los países de la eurozona, incluido España, han acumulado reservas de gas cerca del límite de su capacidad y superiores en cualquier caso al 80% del espacio de almacenamiento. Sin embargo, esas cantidades, por grandes que parezcan, solo suponen, en el mejor de los casos, alrededor del 10% del consumo anual, lo que significa que la prioridad sería reponer cuanto antes el almacenamiento si empieza a tener que ser utilizado en el invierno. \*